# La Nueva España de Gijón

EDITORIAL PRENSA ASTURIANA

Director: Gonzalo Martínez Peón

VIERNES, 28 DE JUNIO DE 2024

PRECIO: 1.50 EUROS

AÑO: LXXXVIII - N.º 29431 - EDICIÓN DIGITAL: www.lne.es

Este periódico utiliza papel reciclado en un 80,5%

El Sporting cambia de delantero: llega el ecuatoriano Caicedo y Djuka se marcha al Atlas | Página 59



La Universidad Europea se reúne con técnicos municipales para preparar su llegada a Gijón | Página 5

Jesús Bernal, ayer, en El Molinón, en el anuncio oficial del centrocampista como primer fichaje de la próxima temporada. | RSG

#### La patronal del turismo reclama agilizar la ley que limite los pisos de vacaciones

Otea pide trenes más baratos a Madrid y elogia las nuevas líneas aéreas

Página 16

# Preco busca nuevas ubicaciones en Asturias para su planta de pirólisis

El Principado veta la instalación alegando que se encuentra en zona marítimo-terrestre Vecinos y grupos municipales aplauden la decisión de la Administración regional: «Es para festejar»

Página 3

#### Asturias acogerá un centro tecnológico de la industria armamentística

Santa Bárbara acepta que Indra lidere el consorcio del nuevo blindado

Algo más que

un cambio de

Página 14



#### El Centro de Educación de Adultos se gradúa con nota

El de ayer fue día de fiesta en el Centro de Educación de Personas Adultas de Gijón, que celebró por todo lo alto el primer acto de graduación de su historia. Medio centenar de alumnos de distintas edades —la más mayor, Ana María García, de 63 años— lanzaron al aire sus becas en señal de finalización de una etapa educativa y con sus títulos de bachilleres bajo el brazo, como muestra la fotografía. | Nico Martínez | Página 13

El conductor de un patinete sufre un grave traumatismo craneoencefálico tras chocar contra un coche

Página 12

Salen a subasta las trece primeras parcelas de la Zalia, con presentación de ofertas hasta el 30 de septiembre

Página 8

El gasto de los hogares asturianos se dispara un 4,8% por los alquileres, las comidas fuera de casa y el turismo

Página 38

# **Cromos**PEDRO DE SILVA

La lista para la renovación del Consejo del Poder Judicial es fruto de un cambio de cromos entre los dos grandullones del patio de recreo, pero sería injusto ver solo eso, pues, dejando incluso a un lado el buen perfil de los que integran la lista, un segundo acuerdo crea una fina capa impermeable entre cargos políticos y judiciales, e incluso un tercero abre la futura reforma del procedimiento de elección del Consejo, teniendo en cuenta la propuesta que haga el que se elegirá por las Cámaras con arreglo a lo pactado. A la importancia de todo esto, que pone fin a un largo bloqueo claramente inconstitucional, se añade la de haberse tendido entre PP y PSOE un puente por el que si nadie lo dinamita sin duda circularán más cosas. Aunque todo esto no apague los focos de incendio, hará más llevadera la temperatura del aire político, una mejora que ojalá llegue a la calle y al foro mediático.

#### La Vida Buena Págs. 48 a 51

#### Recetas para el bonito en rollo

El suplemento del fin de semana dice adiós hasta septiembre

Contract of the Contract of th

«Hartos del bochorno

y el orbayu»

Asturias despide junio sin

previsiones de buen tiempo

Página 24

# Opinión

Aunque Lorenzo y el caloret estén en huelga, el verano ya está aquí. Un tiempo marcado por las vacaciones escolares. Más de dos meses que, en nuestros tiempos de postmodernidad, se convierten en un autentico tetris para cuadrar vida laboral y familiar. En esta difícil ecuación hay dos elementos clave que la pueden volver más sencilla: red familiar y/o dinerito.

En muchos casos, abuelos o abuelas despejarán su agenda estival para estar al servicio de hordas de nietos que encontrarán cobijo y hogar en sus casas. Nuestros parques y playas serán un punto de encuentro intergeneracional. Los pueblos serán revitalizados por la visita de los peques de las familias. Mientras, papis y mamis seguirán dando cuerda al mundo.

Otros hogares encontrarán ofertas increíbles, por precios tan asequibles como 450 a la semana, para que sus hijos e hijas tecnifiquen sus cualidades deportivas, lingüísticas o tecnológicas. Campus para peques organizados en cómodas semanas que seguro ampliarán la red social del peque, a la par que sus conocimientos, aderezados por un sinfín de actividades hiperdivertidas.

A mí me surgen varios interrogantes en todo esto. ¿Qué pasa cuando no hay abuelos o abuelas? ¿O cuándo no se quiere hipotecar a éstos en jornadas de cuidados maratonianas?;

# El verano ya está aquí... ¿para ti?

El impacto de las vacaciones escolares en las familias y sus bolsillos



HÉCTOR COLUNGA

¿Qué pasa cuando pagar más de 300 o 400 euros a la semana es imposible? Es más, ¿Por qué estas deben ser las principales alternativas?

¿Somos conscientes de la incongruencia entre el derecho a un mes de vacaciones en los entornos laborales frente a los más de dos meses de vacaciones escolares?

Quizás nos pasan estas cosas por el nulo reconocimiento dentro de la educación que se tiene a la educación en el tiempo libre. Espacios llenos de intencionalidad educativa y diversión que se deberían abrir cuando la educación formal descansa. En nuestra ciudad y región hemos dejado en manos de la arbitrariedad mercantil el desarrollo de uno de los momentos más importantes y vitales en el desarrollo y crecimiento de niños, niñas y adolescentes.

La gestión pública ha creído que el cultivo en los barrios y pueblos de los espacios de educación en el tiempo libre era algo que se producía por generación espontánea. Que el movimiento asociativo educativo, juvenil, de tiempo libre, era algo prescindible que no debía promoverse y blindarse a través de políticas claras y decididas. Que podía ser licitado y punto. Una descapitalización que ha dejado casi desérticos los espacios donde niños, niñas y adolescentes puedan conectar, desarrollarse, aprender, disfrutar... conviviendo con sus amigos y amigas, en sus barrios; con una propuesta de calidad y calidez.

La oferta privada es apta para quien es. La oferta pública acaba sumida en una "subasta" al menor postor.

Papis y mamis, abran los ojos: si tienen la fortuna de tener un club o entidad cerca que siga creyendo en la importancia de todo esto, están de suerte. Pero dense prisa, están en peligro de extinción.

Abierto por vacaciones | Ilustración: Mortiner. Guion: Rogelio Román



La Iglesia Católica celebra el 29 de junio la festividad de San Pablo y San Pedro, sus pilares indestructibles, como le prometió Jesús a Pedro: «Las fuerzas del averno no la derribarán, porque tú eres la piedra sobre la que se fundamenta». San Pablo, de intolerante perseguidor contra los cristianos pasó a ser elegido por Cristo, sin derribarlo de caballo, su apóstol más viajero, quien navegó por el Mediterráneo, el Adriático y el Jónico, fundando comunidades cristianas entre persecuciones en Asia y en Europa. Martirizado en Roma por la espada y no crucificado -como el Patrón de Gijón, Pedro- por ser ciudadano romano, cuando planeaba venir a Hispania

Gijón celebra mañana, sábado, la festividad de su patrón con toda clase de actividades lúdicas, festivas y religiosas, que culminan en la bendición de las aguas a cargo del párroco del templo, don Javier Gómez Cuesta (con aniversario incluido, pues cumple 25 años al frente del templo), prolífico colaborador de LA NUEVA ES-

#### San Pedro no es solo un «playu»

La bendición de las aguas, la tradición más sana de la villa de Gijón



FIDEL GARCÍA

PAÑA en la que refleja lo que de verdad dice y escribe el Papa Francisco, y no lo que manipulan sus falaces hermeneutas. Bendición que provoca la movilidad activa oral y escrita de negacionistas, lo que no solo no desluce la bendición de las aguas bravas y cantábricas, sino las vuelve más seguras. Este año, las aguas políticas gijonesas bajan más turbias que nunca y lo que debería de ser símbolo de unidad se ha convertido en un postureo político en el que nadie se entiende y en el que lo importante es salir en la protesta política.

Pero el «Xixón del alma», con Santa Misa solemne y Salve Marinera cantada por el pueblo soberano, darán su natural esplendor al acto. La tradición más sana de la villa de Gijón, que Jovellanos documentó, siempre ha respetado sus señales de identidad, contra la que no han podido nada los viejos fantasmas que recorren Gijón, y que Orwell plasmó en 1984, porque por mucho que se vociferen los eslóganes del gran hermano: la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. San Pedro, el pescador de hombres de Galilea, seguirá conduciendo la barca de Xixón por ser su patrón mayor. Billete de vuelta

#### Gómez Cuesta y la llave de San Pedro



FRANCISCO GARCÍA

Si San Pedro bendito guarda las puertas del cielo, ha de ser buen siervo quien tiene la encomienda de la llave de la iglesia gijonesa de San Pedro, templo que fue mocho a cañonazos y hoy luce la robustez de la roca firme sobre la bahía, faro que ilumina la fe de muchos y proa eucarística de la costa verde y bella. Cumple Javier Gómez Cuesta un cuarto de siglo al frente de la parroquia señera y lo celebra bendiciendo las aguas litorales desde el muro del Campo Valdés, como cada San Pedro en los últimos 25 años, a favor de viento en ocasiones y otras en plena marejada.

Javier, que vivió la Transición en Asturias en butaca de preferencia del brazo de don Gabino como vicario general de la diócesis, es un predicador a la vieja usanza, un clásico de la oratoria, recitador sublime de voz pausada que nunca sermonea. De Gómez Cuesta aprendimos que no hay que poner el grito en el cielo para que te oiga Dios. De pluma ágil también, se ha convertido en el hagiógrafo del clero asturiano que descansa en paz. Ya en su primer destino, con los vaqueiros de Tineo, entendió que se sirve mejor al mandato divino con los alejados que con la curia. Algo tienen las aguas de Gijón cuando las bendicen, con hisopo de Roma.

De un viaje romano trajo también en cierta ocasión Gómez Cuesta un clériman y se lo regaló al cura Bardales en una fiesta de amigos entrañables en el viejo El Roble, de La Camocha, que regentaban hasta la jubilación el bueno de Gabino Vigil y su mujer, Isabel, la hija de «Carlones», monumental guisandera. Bardales, que por sus trazas podría pasar más por un obrero de la siderurgia que por sacerdote, y que detestaba serenamente -o tal vez no- la soga del alzacuello, se lo puso en el baño y salió al comedor repartiendo bendiciones. Podría decirse, en la añoranza, que ya no quedan curas como los de antes. Pero tampoco todos nosotros somos lo que una vez fuimos.

#### La Nueva España

EDITORIAL PRENSA ASTURIANA, S.A.U.

Gijón: Rodríguez San Pedro, 5. 1º Telf.: 985 342 473 Oviedo: Leopoldo Calvo-Sotelo, 7 Telf.: 985 279 700

Avilés: Carreño Miranda, 11. 1º Telf.: 985 520 688 Langreo: Dorado, 15 Entlo. Telf.: 985 673 675 LA NUEVA ESPAÑA DE GIJÓN DELEGADO: Eloy Méndez JEFE DE SECCIÓN: Ignacio Peláez LA NUEVA ESPAÑA DIRECTOR: Gonzalo Martínez Peón

SUBDIRECTORES: Evelio G. Palacio y Francisco García. REDACTORES JEFES: Javier Cuervo, Eduardo Lagar y Vicente Montes. JEFES DE SECCIÓN: Ana Isabel Rubiera (Sociedad), Luis Gancedo (Cierre), Álvaro Faes (Oviedo), Pablo Tuñón (Estrategia digital), Pablo González (Deportes), Covadonga Jiménez (Edición de Avilés), Mario Antuña (Edición de las Cuencas), Jorge Martínez (Diseño) y Miki López (Fotografía)

#### GERENTE:

#### Eduardo Suárez Pérez

JEFE DE ADMINISTRACIÓN: Manuel García
DIRECTOR DE DESARROLLO: Francisco J. Costales
DIRECTORA COMERCIAL: Luisa María López
DIRECTOR DE MARKETING: Sergio Tuñón
JEFE DE DISTRIBUCIÓN: Luis Manuel González
JEFE DE PERSONAL: Roberto Lanza

Oviedo, 2016. Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en, o trasmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la Editorial. Prohibida toda reproducción a los efectos del Art, 32, 1, párrafo 2, 9, LPL.

Control de difusión

© Editorial Prensa Asturiana, S.A.U.

# Preco busca otro lugar en Asturias para la planta de pirólisis, vetada en El Musel

El Gobierno autonómico tumba oficialmente el proyecto previsto para el puerto por estar en zona marítimo-terrestre, con el alborozo vecinal

M.C.

Proyectos de Economía Circular (Preco) no tira la toalla y anuncia que ya está buscando otra ubicación alternativa en Asturias para levantar la planta de pirólisis que proyectaba instalar en el puerto de El Musel, proyecto que ayer tumbó de manera oficial el gobierno del Principado por la «inviabilidad ambiental de la planta», ya que la ley impide actividades de tratamiento de residuos, como sería el caso, en la zona de dominio público marítimo terrestre. La Consejería de Transición Ecológica dictó el pasado 13 de mayo la resolución que tumba el proyecto de Preco, publicada ayer en el BOPA, y que en teoría es susceptible de recurso ante los tribunales. El movimiento vecinal gijonés, que promovió la recogida de más de 15.000 firmas contra este proyecto por sus emisiones contaminantes, recibió ayer la noticia con alborozo, al igual que los ecologistas y dirigentes políticos.

El proyecto de Preco consiste en tratar al año 200.000 toneladas anuales de plásticos mediante pirólisis, el mismo proceso que se usa en las baterías de coque, pero aplicado a los plásticos: su descomposición química a altas temperaturas en ausencia de oxígeno para producir 152.000 toneladas de un aceite que sirve como materia prima en la industria química, 9.500 toneladas de un residuo sólido con aprovechamiento industrial y entre 20.000 y 30.000 toneladas de gas de síntesis que se usaría, previo tratamiento, como parte del combustible para calentar los homos de pirólisis. El proyecto contemplaba la inversión de 120 millones de euros en dos fases y la generación de 69 empleos, y la empresa planteó como alternativas para su emplazamiento tres parcelas en distintos terrenos de El Musel, optando finalmente por una de 3,66 hectáreas en la parte de atrás de la regasificadora.

La resolución que rechaza el proyecto por motivos ambientales se basa en que el emplazamiento elegido incurre en un supuesto de exclusión establecido en el Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias y su Estudio ambiental Estratégico 2018-2024 y porque todas las alternativas evaluadas en el estudio de impacto ambiental de la planta son técnicamente inviables en base al mismo criterio. Para adoptar esta resolución ha sido clave el informe emitido el pasado 14 de noviembre por el Servicio de Residuos y Suelos Contaminados del Principado, en el que señala que el emplazamiento elegido para la planta incurría «en una zona de exclusión, el Dominio Público Marítimo Terrestre» para este tipo de instalaciones. En base a eso, la planta no podía ser autorizada en base al Plan Estratégico de Residuos el Principado de Asturias 2017-2024.



Parcela en la que estaba previsto levantar la planta de pirólisis de Preco en El Musel, en la parte de atrás de la regasificadora. | Ángel González

#### **Apuntes**

Inversión. El proyecto de Preco descartado para El Musel planteaba la inversión de 120 millones de euros en dos fases y la creación de 69 empleos.

Inviable. La empresa presentó tres alternativas de ubicación, todas en El Musel, que son inviables porque la ley impide tratar residuos en el dominio público marítimo terrestre.

Alternativa. La compañía anuncia que está buscando un emplazamiento alternativo en Asturias para seguir adelante con su proyecto. En noviembre ya lo pidió al Principado.

Además, la resolución señala que el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa «carece de alternativas razonables y técnicamente viables, por lo que el Estudio de Impacto Ambiental es incompleto, es inviable y no es subsanable», ya que la inclusión de nuevas alternativas obligaría a reiniciar la tramitación ambiental con el nuevo documento. Esto último supone que si Preco intenta promover su planta de pirólisis en algún polígono industrial del Principado fuera del dominio público marítimo terrestre, tendrá que empezar de cero. El pasado noviembre la empresa ya había pedido al Principado que le ofreciera una ubicación alternativa antes de acudir a los tribunales después de tres años de contactos con distintos departamentos de la administración sin que ninguno le hubiera puesto reparos.

Fuentes de Preco se limitaron ayer a señalar que la empresa «está buscando otra alternativa en Asturias» para ubicar su proyecto, dando por hecho que no se podrá hacer en El Musel. Un nuevo intento que no está claro si podrá o no salir adelante.

La resolución del Principado que impide que el proyecto fructifique argumentando que está en zona marítimo terrestre, también hace mención -aunque no lo explicita como causa de la negativa a la autorización ambiental- a que la legislación nacional establece que la gestión de residuos debe ser coherente con las estrategias de lucha contra el cambio climático y con las políticas de salud pública, y que para la valorización de residuos «se favorecerá su tratamiento en instalaciones lo más cercanas posible al punto de generación». Por otra parte, el presidente del Principado, Adrián Barbón, ya había avanzado el pasado noviembre que el proyecto de Preco en El Musel era rechazable por ley añadiendo: «Y con la nueva estrategia de residuos que estamos haciendo, más todavía», en referencia a que el proyecto de Preco preveía la importación de parte de las 200.000 toneladas de residuos plásticos que trataría anualmente.

Un mes antes, el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón (FAV), Manuel Cañete, había depositado 15.164 firmas en el Principado contra la planta de pirólisis. Cañete señalaba ayer: «es para festejar y lo digo con muchísimo orgullo», destacando «la insistencia de los vecinos en algo de sentido común» como clave en la lucha contra el proyecto y poniendo también el valor el trabajo interno del Gobierno regional. La Coordinadora Ecologista también valoró positivamente la noticia.

El portavoz del gobierno local, Jesús Martínez Salvador señaló que «es una buena noticia para la ciudad y un éxito colectivo», resaltando su apoyo a los vecinos de la zona oeste. Entre la oposición, Luis Manuel Flórez (PSOE), apuntó que el Principado «respeta» la «unanimidad» en la ciudad contra la planta; Javier Suárez Llana (IU) contrapuso la actitud ante este proyecto del anterior y el actual gobierno regional en el que está IU, que «cumple» y Olaya Suárez (Podemos), liga en cierta medida el rechazo a la planta a la presión vecinal.

#### A exposición pública el plan del gasoducto para abastecer la térmica de Aboño

El proyecto de Nortegas chocaría con la alternativa al vial de Jove hecha por el PP

M.C.

A exposición pública el proyecto del gasoducto de Nortegas para abastecer a la térmica de Aboño. La futura conducción, necesaria para surtir de gas natural al grupo 2 de la central, que dejará de quemar carbón para generar energía a partir de gases siderúrgicos y gas natural, reduciendo las emisiones de CO2 a la atmósfera, estará en fase de consultas previas hasta el próximo 25 de julio, dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental concluye que las actuaciones tendrán un impacto compatible. Paralelamente, se realiza la tramitación ambiental de la conexión con el gasoducto Musel Llanera en Jove de Arriba.

Se da la circunstancia de que un tramo del futuro gasoducto que proyecta Nortegás para suministrar gas natural a la térmica, transcurrirá soterrado, con accesos por arquetas, por una parte del acceso al puerto de El Musel por Aboño que ha propuesto el PP de Gijón como alternativa de acceso al puerto atravesando la zona industrial de Aboño, a la que llegaría por un túnel bajo la parroquia de Veriña. El tramo que se solapa con el proyecto de Nortegás, es el que ahora ocupa el vial asfaltado que discurre entre la depuradora de La Reguerona y el parque de carbones de Arcelor hasta los límites de la térmica de Aboño.

La propuesta popular ha sido remitida a todas las administraciones para su valoración. Si bien, desde un inicio fuentes populares mantienen que su propuesta es modificable para buscar su viabilidad.



# Vídeos, gaiteros y Banda de Música en un acto de honores de San Pedro con vacíos en la foto de familia

Moriyón dará la medalla a la Policía Nacional, el PP a las Cofradías, Foro a Salvamento Marítimo y PSOE y Vox compartirán la de Atención Primaria

R. Valle

El himno de Asturias interpretado por una banda de gaiteros sobre el escenario del teatro Jovellanos pondrá el colofón al acto institucional de entrega de medallas de la villa a celebrar mañana con motivo de la festividad de San Pedro. Una despedida que reserva unos minutos para hacer la tradicional foto de familia de los galardonados y los portavoces de los grupos municipales de la Corporación. Los que vayan, ya que los portavoces de IU y Podemos, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez, han anunciado su ausencia ante la coincidencia del acto con la marcha del día del Orgullo, que sale a las seis de la tarde del vecino paseo de Begoña. Al no ser respondida su petición de retraso del evento municipal su decisión es estar en la convocatoria del colectivo LGTBI.

Sin ellos se ha distribuido, pues, el protocolo de reparto de las medallas. La alcaldesa, la forista Carmen Moriyón, entregará la medalla de oro concedida a la Policía Nacional con motivo del bicentenario

#### San Pedro

La cita. A las 19.00 horas del día 29, festividad de San Pedro, en el teatro Jovellanos.

El organizador. El Ayuntamiento de Gijón como impulsor de la concesión de los honores y distinciones de la villa. El acto de San Pedro oficializa unos reconocimientos aprobados en Pleno hace unos meses y que previamente se habían decidido en una Junta de Portavoces.

Los homenajeados. En esta edición se han concedido cuatro medallas. Medalla de oro para la Comisaría de la Policía Nacional de Gijón y medallas de plata para el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Asturias, la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades Penitenciales de Gijón y Atención Primaria en Gijón.



Por la izquierda, Olaya Suárez, Luis Miguel Piñera, Javier Suárez Llana, Carlos Rodríguez, Francisco Vizoso, Jesús Martínez Salvador, Ángel de la Calle, Manuela Fernández, Susana Quirós, Roberto Nicieza, Carmen Moriyón, Tito Valdés, Sara Álvarez Rouco, Ángela Pumariega, Luis Manuel Flórez, Inmaculada Fernández Gancedo y Fernando Fernández Rego, en la foto de familia tras el acto de entrega de honores de 2023. | Ángel González

de su fundación. El tributo va para la Comisaría de Gijón, que lidera Dámaso Alonso. Angela Pumariega, portavoz del PP y Vicealcaldesa de Gijón, será la encargada de entregar la medalla de plata a la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades Penitenciales de Gijón que agrupa a la Cofradía del Santo Sepulcro y las hermandades de la Santa Vera Cruz y la Santa Misericordia, cuyos máximos representantes son Alejandro Vallaure, Juan Antonio Rodríguez-Pládano e Ignacio Alvargonzález, respectivamente.

Jesús Martínez Salvador, portavoz del grupo municipal de Foro – socio mayoritario en el gobierno

compartido con el PP-entregará la medalla de plata concedida al Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Gijón. Y los dos portavoces de la oposición que han confirmado su asistencia -Luis Manuel Flórez «Floro» del PSOE y Sara Álvarez Rouco de Voxcompartirán el momento de entrega de la medalla de plata y el diploma a los equipos de sanitarios de Atención Primaria. Este reparto, se indica desde el entorno municipal de la organización del evento, se podría reordenar si finalmente los portavoces de Podemos e IU deciden asistir al acto.

Un acto donde solo tomarán la palabra la secretaria general del Ayuntamiento, Inmaculada Fernández Gancedo, para leer el acta del Pleno donde se aprobaron estos reconocimientos; los homenajeados, a los que se reserva una intervención de unos dos minutos, y la Alcaldesa que se encargará de leer el discurso final.

Los méritos de cada una de las entidades reconocidas este año se podrán visualizar a través de una serie de vídeos a los que pondrá sonido en directo la Banda de Música de Gijón desde el foso del teatro y que servirán de elemento introductor para cada una de las entregas de las cuatro medallas. La última medalla en entregarse será la de oro.



Uno de los minibosques de Moreda.

#### Más de 7.500 árboles en los diez nuevos minibosques urbanos

Gijón se suma a través de sus actuaciones en Moreda, Viesques y La Calzada al Día del Árbol

R. V

Gijón se suma hoy a la celebración del Día del Árbol poniendo en valor los proyectos de plantación que se están desarrollando en Moreda, La Calzada y Viesques a través del proyecto, financiado por fondos europeos, «Gijón Ecoresiliente». A día de hoy se llevan plantados 7.500 ejemplares arbóreos y arbustivos en los diez minibosques diseminados por los tres barrios. Plantaciones donde han colaborado los estudiantes de la zona. «Gijón Ecoresiliente es símbolo de la apuesta por el medio ambiente y al salud de las actuales y futuras generaciones», indicó el edil de Medio Ambiente, Rodrigo Pintueles.



Por la izquierda, Goretti Avello, Emilia Sierra, Paloma Navarro y Carmen Moriyón, ayer, en el salón de recepciones del Ayuntamiento.

#### El Punto Lila lanza un plan formativo a las comisiones de fiestas de prau

El recurso de atención, ya activo, realizó 2.361 acciones de sensibilización el año pasado

S. F. L.

«Esta noche quiero volver a casa como tú». Así reza el lema que usará el Punto Lila, el recurso de información y ayuda a mujeres para prevenir y atender agresiones sexistas en la ciudad, este verano. El punto ya funciona desde San Juan y se presentó ayer formalmente en el Ayuntamiento. Con su sede en Casa Paquet, se desplazará durante las próximas semanas de acuerdo a los eventos de ocio programados. En el marco del recurso, además, acaba de finalizar una formación específica con las comisiones de festejos de fiestas de prau de la ciudad y con directores de hoteles, para que éstos sepan cumplir el protocolo.

#### Ahúja analizará el futuro del plan social de Prendes Pando a petición de PSOE e IU

R. V.

Angeles Fernández-Ahúja, edil de Servicios Sociales, comparece hoy en comisión para dar cuenta, por un lado, de la situación del proyecto que planteaba convertir la antigua sede judicial de la calle Decano Prendes Pando en un equipamiento social con espacios reservados para la Fundación Municipal de Servicios Sociales y, por otro, de los movimientos que se estén desarrollando en el Ayuntamiento para utilizar como alternativa el edificio de la calle San José que quede libre con el traslado de la Policía Local.

La comparecencia fue solicitada tanto por IU como por el PSOE tras escuchar a la Alcaldesa que el coste de la reforma de Prendes Pando estaba haciendo dudar al Ayuntamiento de seguir con la operación.

# La llegada de la Universidad Europea avanza con una reunión con técnicos municipales

Representantes de la institución académica ratifican en encuentros con Ayuntamiento y Principado su plan para estar en el Parque Tecnológico

R. Valle

La incorporación de la Universidad Europea a la gijonesa Milla del Conocimiento «Margarita Salas» sigue dando pasos en un camino que llevaría a la institución académica a ocupar parte de los terrenos de la ampliación en La Pecuaria del actual Parque Científico y Tecnológico. Si la semana pasado tuvo lugar en Madrid una reunión entre destacados representantes del Ayuntamiento y de la Universidad Europea que dejaba encauzado el acuerdo para su llegada a Gijón, ayer tuvo lugar otra en el ámbito municipal de carácter más técnico para ir concretando asuntos y perfilando los detalles de la operación. Una reunión técnica pero al más alto nivel con la participación de la alcaldesa, Carmen Moriyón.

Desde el equipo de gobierno de Gijón nunca se ha ocultado el interés por sacar adelante una inversión que consideran más que positiva para la ciudad y que no chocaría, entienden, con los intereses de la universidad pública, otra de las vecinas de la Milla de Conocimiento, el gran polo económico, docente e innovador de la ciudad. El edil de Urbanismo y portavoz del equipo de gobierno, Jesús Martínez Salvador, explicaba en una reciente entrevista a LA NUEVA ESPANA que «no creemos que sea malo, ni para Gijón ni para Asturias, que venga una universidad



Una señal indicativa del Parque Científico, junto a la histórica puerta de La Pecuaria. | Pablo Solares

#### **Universidad Europea**

El origen. La Universidad Europea de Madrid se fundó en 1989 bajo la denominación de Centro Europeo de Estudios Superiores (CEES), como centro adscrito a la

Universidad Complutense de Madrid. Es Universidad desde 1995.

**Sedes.** Tiene presencia en Madrid, Valencia, Canarias y Lisboa.

**Gijón.** Los planes pasan porque se ubique en la ampliación del Parque Científico, en La Pecuaria, pudiendo ocupar más de una parcela.

a ofertar estudios que la universidad pública no está ofertando. No viene a competir, viene a complementar».

#### Estudios de medicina

Aunque no están aún definidos los estudios que la Universidad Europea impartiría en Gijón una vez que se completara su implantación cada vez gana más fuerza que sean los de Medicina. En un primer momento se habló de poner en marcha grados de Medicina y Enfermería, además de otros con contenido económico o jurídico. También trascendió que se había barajado que la ubicación fuese en la histórica Universidad Laboral.

Al margen de sus reuniones con el Ayuntamiento, responsables de la Universidad Europea mantuvieron el pasado martes un encuentro con autoridades del gobierno autonómico. Incluyendo su presidente, Adrián Barbón. De esa reunión ha trascendido que el Principado considera el proyecto interesante. Sería el desembarco en Asturias, y en el norte de España, de una universidad constituida en 1995 y que ya cuenta con centros en Madrid (en las localidades de Villaviciosa de Odón y Alcobendas), Comunidad Valenciana (Valencia y Alicante) y Canarias (Tenerife), además de tener presencia en Portugal.

Uno de los compromisos municipales a favor de este proyecto es agilizar al máximo los trámites urbanísticos que conlleve su implantación. Solo hace unos días la Junta de Gobierno daba su aprobación al plan especial de la primera fase de la ampliación de La Pecuaria. Tras ese trámite se anunció la «inminente» licitación de las obras de urbanización lo que supondría garantizar servicios para las cinco parcelas que se comercializan en ese ámbito. Desde la Universidad Europea ya se ha planteado que necesitaría más de una parcela.

# Emtusa contrata ocho chóferes, con los que suma 33 incorporaciones este año

Los buses municipales cierran el semestre con 10 millones de viajeros, 1,5 más que en 2023

R. Valle

La Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa) cierra el primer semestre del año con la incorporación de ocho nuevos conductores a su plantilla. Una cifra que eleva a 33 los profesionales incorporados a la empresa en lo que va de año. Además, y en los últimos días, también se han sumado a la operativa otras cuatro personas en labores de apoyo temporal.

Este proceso de renovación y ampliación de plantilla se vincula a la bolsa de empleo que con 60 conductores se generó el pasado mes de septiembre. La intención, expresado por los responsables de Emtusa, es que todos se acaben incorporando de forma paulatina al día a día de la empresa a medida que se produzcan jubilaciones y se incrementen las necesidades del servicio.

Pelayo Barcia, presidente de la empresa de autobuses y edil de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, califica de «innegable nuestra apuesta por Emtusa. La ampliación paulatina de la plantilla y el plan de inversiones para renovar la flota nos permitirán mejorar notablemente la calidad del servicio».

#### **Búhos diarios**

A punto de completarse el mes de junio, y con ello el primer semestre del año, Emtusa ya ha superado la cifra de 10 millones de viajeros. Eso supone un incremento



Los ocho últimos conductores incorporados a la plantilla de Emtusa.

de 1,5 millones sobre el registro del año pasado en el mismo periodo de tiempo. El incremento de viajeros en Emtusa es una tendencia consolidada en el tiempo tras la histórica caída que generó la pandemia.

Por otro lado, el servicio búho de Emtusa pasará a ser diario desde el 1 de julio al 31 de agosto. Son cuatro líneas con cabecera en la plaza del Humedal y destino a El Cerillero, Nuevo Roces, Montevil y Vega. El primer servicio en la plaza del Humedal es a la medianoche y la última salida a las seis de la mañana con una frecuencias de 60 minutos. En las cabeceras en los barrios las salidas son desde las 23.30 hora a las 5.30 horas.

#### «Queremos congresos que dejen un legado en la ciudad», dice Pumariega

R. V.

La vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e innovación, la popular Ángela Pumariega, ejerció ayer de anfitriona ante los 40 representantes de entidades sociales, empresas y departamentos municipales que participaron en el taller «Los eventos como oportunidad para crear impacto social en Gijón». Taller organizado por el Gijón Convention Bureau e impartido por Beatriz Ibáñez

«No solo queremos atraer congresos, sino aquellos que puedan dejar un legado en la ciudad», reivindicó Pumariega como elemento a tener en cuenta dentro de la estrategia turística de búsqueda de congresos y eventos.

#### FIESTAS DE SAN PEDRO EN CASTIELLO



# San Pedro lleva la **diversión** a Castiello de Bernueces

Los festejos, que comienzan esta noche con una verbena, se prolongarán hasta el próximo lunes, 1 de julio, y vivirán mañana su día grande con misa y sesión vermú, romería nocturna, juegos infantiles y la gran yincana

Elena Casero Gijón

Castiello de Bernueces inicia hoy sus tradicionales festejos de San Pedro, que se prolongarán hasta el próximo 1 de julio y llegan con una gran novedad: la 1.ª Ruta de los 10.000 pasos, una caminata benéfica a beneficio de los diabéticos puesta en marcha por la Asociación Plataforma de Bernueces. Será el domingo 30

Hoy, viernes 28, en la parroquia gijonesa tendrá lugar la antesala perfecta al día grande de los festejos de San Pedro, unas celebraciones que nadie se quiere perder, pues nunca defraudan. Así, a las 21.00 horas de hoy está previsto que comiencen las fiestas con el tradicional repique de campanas a cargo de Alfredo Meana, mientras que, a las 22.30 horas, arrancará la primera gran verbena con las orquestas «Pasito Show» y «Cuarta Calle».

Mañana, sábado 29, día grande, a las 12.30 horas se oficiará una misa solemne en honor al patrón. Cuando finalice, tendrá lugar una procesión por los alrededores de la iglesia, acompañados por el grupo folclórico «La Flor de Xaranzaina». A partir de las 13.30 horas, habrá una sesión vermú, animada por Adolfo Urçia y Nacho Cimavilla, así como por el grupo de baile «La Flor de Xaranzaina».

Por la tarde, desde las 18.00 horas, los más pequeños podrán disfrutar de juegos infantiles en el La ruta solidaria del domingo 30 servirá para reivindicar la importancia de ampliar las sendas peatonales en la zona rural

El concurso de tortillas del lunes 1 de julio premiará a las tres mejores con 120, 90 y 60 euros prau de la fiesta y, a las 19.00 horas arrancará la yincana para adultos, la cual contará con prueban tanto en Castiello como en los alrededores y su finalización está prevista para las 20.30 horas. La inscripción es gratuita y podrá hacerse desde 30 minutos antes del inicio de las pruebas. Cada grupo podrá contar con un máximo de 5 participantes y sólo se podrá utilizar un coche.

Para cerrar esta segunda jornada, a las 22.30 horas comenzará una verbena amenizada por la orquesta «Tucan Brass» y Disco Danky Animación.

El domingo 30 de junio, la jornada arrancará con una de las grandes novedades de esta edición de las fiestas de San Pedro en Castiello de Bernueces: la 1ª Ruta de los 10.000 pasos, una iniciativa de la Asociación Plataforma de Bernueces. Esta caminata benéfica, que se desarrollará por





# LA CAJA DE LAS PERSONAS

#### **PROGRAMA**

#### Viernes, 28 de junio

21.00 horas. Repique de campanas a cargo de Alfredo Meana.

22.30 horas. Primera gran verbena con los grupos «Pasito Show» y Cuarta Calle.

#### Sábado, 29 de junio

12.30 horas. Misa solemne y procesión en honor de San Pedro junto con «La Flor de Xaranzaina».

13.00 horas. Sesión vermú con Adolfo Uría y Nacho Cimavilla y los bailes regionales de «La Flor de Xaranzaina».

18.30 horas. Juegos infantiles en el prau de la fiesta.

19.00 horas. Gymkana.

22.30 h. Romería con la orquesta «Tucan Brass» y Disco Danky Animación.

#### Domingo, 30 de junio

11.00 horas. 1ª Ruta de los 10.000 pasos.

13.00 horas. Sesión vermouth con el grupo musical de rock clásico «Clovers CB».

19.00 horas. Ili «Gran Carnaval de Verano».

22.00 horas. Tercera gran verbena con el DJ Dani Vieites y «Grupo Assia».

#### Lunes, 1 de julio

18.00 horas. Reparto del bollo y la botella de vino entre los socios.

18 00 a 19.30 horas. Plazo para la entrega de tortillas para el concurso.

18.30 horas. Misa por los socios y vecinos fallecidos.

20.00 h oras. Entrega de premios del concurso de tortillas.

21.30 horas. Sorteo del «Cajón sorpresa».

22.30 h. Cuarta gran verbena con la Orquesta «Tekila» y Dj Dani Vieites.

la parroquia será a beneficio de la Asociación Asturiana de Diabéticos (ASDICO) y con la misma se reivindicará, además, la importancia de ampliar las sendas peatonales en la zona rural de la ciudad. La ruta comenzará a las 11.00 horas en el prao de la iglesia de San Pedro de Castiello de Bernueces -la meta será en el mismo punto- y previamente habrá una charla de un médico sobre la actividad física y su incidencia sobre la salud. La inscripción para el evento cuesta 10 euros e incluye una camiseta y bolsa de avituallamiento. No obstante, cualquiera puede hacer un donativo sin necesidad de participar en la ruta.

A las 13.00 horas, una vez finalizada la ruta, habrá sesión vermú en la que se contará con la actuación del grupo música de rock clásico «Clovers CB».

Ya por la tarde, a partir de las 19.00 horas, podrá disfrutarse en el prau de la fiesta de otro de los grandes atractivos de los festejos: la tercera edición del «Gran Carnaval de Verano», de Castiello de Bernueces, un concurso con categoría infantil, adultos y grupos –deberán estar formados por un mínimo de 5 personas, de las cuales al menos dos deben ser adultas—, con intere-

santes premios que serán entregados durante la romería. Habrá también una categoría de charangas.

El lunes 1 de julio, día del socio, a partir de las 18.00 horas se repartirá el bollu preñáu, el arroz con leche y la botella de vino entre los socios. De 18.00 a 19.30 horas se recogerán las tortillas para el siempre esperado concurso de tortillas, con premios en metálico patrocinados por el Restaurante Viñao para los 3 primeros -120, 90 y 60 euros, respectivamente-. La organización quiere recordar que únicamente entran en concurso las tortillas españolas tradicionales (huevo, patata y cebolla)

A las 18.30 horas se oficiará

A la derecha de estas líneas, varias imágenes de la pasada edición de las fiestas de San Pedro en Castiello de Bernueces. | P. S. / M. L. / S. G. / A. G.

una misa en honor a los socios y vecinos fallecidos y, una hora y media hora más tarde, a las 20.00 horas, tendrá lugar la entrega de premios del concurso de tortillas. Antes del cierre musical, a las 21.30 horas, se sorteará el «cajón sorpresa» entre los socios y, a partir de las 22.30 horas, tercera gran verbena a cargo de la Orquesta «Tekila» y del DJ Dani Vieites, encargados de poner el broche a estas jornadas festivas en Castiello de Bernueces.

# SOCIEDAD DE FESTEJOS SAN PEDRO CASTIELLO DE BERNUECES

AGRADECE LA PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN, DIARIO La Nueva España, instituciones y firmas patrocinadoras, así como la colaboración de socios, vecinos y simpatizantes que un año más han hecho posible la celebración de estas tradicionales fiestas.





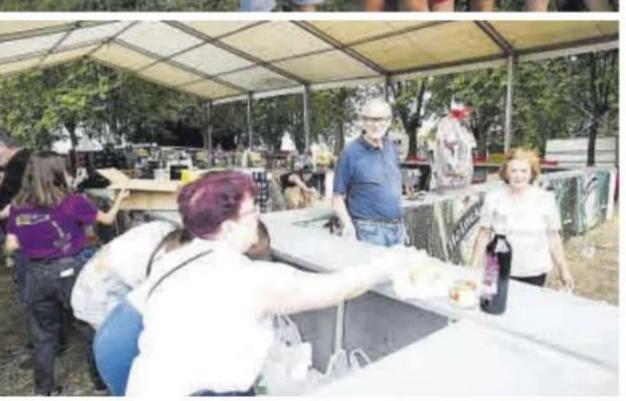





Cocina propia y al momento

Info. y Rvas: 985 371 919 • 630 440 262 Camín de la Isla, 1027 • Castiello de Bernueces • Gijón Síguenos en Facebook e Instagram

# Comienza la comercialización de las primeras trece parcelas de la Zalia

El Principado opta por la fórmula de la subasta, que estará abierta hasta el 30 de septiembre, para vender las fincas: «Esperamos una gran demanda»

A. de la Fuente

Salen a la venta las primeras trece parcelas de la Zalia (Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias). El consejo de administración de la sociedad aprobó ayer los pliegos de condiciones que regularán la venta de los terrenos, por los que se podrán presentar ofertas hasta el próximo 30 de septiembre. Las parcelas que se comercializarán serán las que se encuentran en la zona este del polígono. «Es una gran noticia porque, por fin, como siempre hemos dicho, y pese a las demoras muchas veces en nuestra opinión injustificadas, la Zalia se convierte en lo que tiene que ser: un lugar de asentamiento de empresas y de creación de empleo», destacó la vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo Turismo e Innovación, Ángela Pumariega.

Las trece parcelas a la venta van de la R1 a la R14, de manera correlativa, y con la excepción de la R11, la única vendida hasta la fecha a Asetra, la Asociación de Empresarios del Transporte, Logística, Aparcamientos y Actividades afines del Principado de Asturias. Y son las que se encuentran en la zona este del polígono la más próxima a las instalaciones de Arcelor Mittal. Linda, también, con el área de servicios prevista en esta primera fase de la mancha industrial.

Las dimensiones de estas fincas van desde los 35.314 metros cuadrados, la más grande, hasta los

5.000 de la más pequeña. La comercialización se efectuará mediante subasta. Pese a que en el consejo de administración de ayer no se fijó con exactitud el precio mínimo del metro cuadrado de los terrenos. sí se establecieron una serie de cuestiones: la idea es que esa cotización dependa de los metros cuadrados de la finca –en las más grandes el precio será ligeramente inferiory se estipulará una cotización superior a la que pagó Asetra en su día, que rondó los 100 euros por metro cuadrado.

«Esperamos gran demanda empresarial en la Zalia», aseguró ayer en la comisión de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios el consejero Alejandro Calvo, quien resaltó el potencial de la zona industrial, de la que destacó sus comunicaciones por carretera, proximidad a El Musel y futura intermodalidad cuando se construya Interzalia.

En una línea muy similar se mostró Pumariega. «Tenemos una buena infraestructura, tenemos el puerto de El Musel, unas conexiones magnificas por carretera, hemos logrado recientemente la Alta Velocidad. Y, además, nuestro compromiso, el compromiso de las instituciones y, en particular, del Ayuntamiento de Gijón, es absoluto. Porque queremos hacer de Gijón un entorno muy favorable a las empresas, a la inversión o a la innovación. Que nos permita crear más y mejores puestos de trabajo. Y, además, estamos seguros de que proyectos como la ampliación del Parque Tecnológico, como Naval Azul o la propia Zalia, entre otros, van a generar en un futuro permanentes sinergias que, sin duda, nos van a ayudar a crecer de forma muy notable», destacó la edil.

Con la comercialización de estas parcelas el Principado cumple con su promesa de retomar la venta de terrenos en la Zalia en el primer semestre del año. Queda pendiente todavía la construcción de la subestación eléctrica que permita abastecer al polígono. La previsión es que la haga Red Eléctrica, no solo para dar servicio a la Zalia, sino también a industrias del entorno como Arcelor. Si bien, desde la administración regional siempre se ha señalado que éste no sería un inconveniente y que las empresas podrían desarrollar allí su actividad sin necesidad de contra con la subestación.

#### La propuesta de baja edificabilidad en el Solarón, a estudio por los técnicos de Gijón al Norte

La propuesta del gobierno local para reducir la edificabilidad prevista en el Solarón fue ayer objeto de estudio por los técnicos de Gijón al Norte,

A. F. V.

tal y como reveló el consejero de Fomento y representante del Principado en la sociedad, Alejandro Calvo. Fuentes consultadas por este periódico asegura-

ron que en la reunión no se tomaron decisiones remenos viviendas para sufragar el plan de vías, si- probabilidad, serán en trinchera.

no que solo se realizaron análisis desde un punto de vista técnico. La propuesta del gobierno local para el Solarón pasa por reducir la edificabilidad en 9.000 metros cuadrados y concentrar las viviendas en cinco bloques, cuatro de ellos de hasta 13 alturas y otro de nueve, dando así lugar a una gran zona verde.

Calvo también aseguró que el Principado espera que a finales de verano Transportes ofrezca allativas al impacto económico que tendría construir ternativas al túnel del vial de Jove que, con toda

### La izquierda pedirá en el Pleno explicaciones a Moriyón tras el fallo del Tribunal de Cuentas

PSOE, IU y Podemos exigen datos de los gastos llevados a cabo por el grupo municipal forista

R. Valle

«La Alcaldesa ha tenido más de una semana para tomar la iniciativa de dar explicaciones. No lo ha hecho y ello nos lleva a tomar la iniciativa a nosotros». Así justificaron ayer los portavoces de los tres partidos de la izquierda -Luis Manuel Flórez «Floro» (PSOE), Javier Suárez Llana (IU) y Olaya Suárez (Podemos)– la propuesta conjunta que han registrado para forzar una comparecencia de Carmen Moriyón ante el Pleno centrada en el reciente fallo del Tribunal de Cuentas que condenó a la regidora gijonesa a devolver 31.314 euros (más intereses) de fondos del grupo municipal de Foro a los que se dio un uso irregular. Incluido el pago de dietas y otros gastos. De acuerdo con la sentencia, el dinero ya ha sido reintegrado.

«Es la segunda condena por hechos similares. Debe dar explicaciones. No vale que retuerza el lenguaje hasta el extremo de reducir esto a un error contable. Es algo muy grave y la falta de explicaciones añade gravedad», sentenciaba el portavoz socialista. En la exposición de motivos de la petición de comparecencia se asegura que el fallo ha generado «gran alarma social y preocupación» y se recuerda que «nunca antes en la historia democrática de la ciudad un miembro de la Corporación ha sido condenado por hechos de tal entidad».

«Una de las responsabilidades que tiene un cargo público es la rendición de cuentas. Es lo que queremos, que rinda cuentas», explicaba Suárez Llana antes de pedir una reflexión general sobre «como nos hemos situados los distintos agentes ante este hecho. ¿Qué hubiera pasado si en ese fallo judicial en lugar del nombre de Carmen Moriyón estuviera el de Ana González» en referencia a la anterior alcaldesa socialista.

La pregunta que había dejado en el aire el portavoz de IU la contestaba en segundos la de Podemos. «Ana González o cualquiera de nosotros. Pues que la oposición, que es el gobierno de ahora, hubiera salido en bloque a pedir nues-



Por la izquierda, Javier Suárez Llana, Luis Manuel Flórez, «Floro», y Olaya Suárez, ayer, antes de su comparecencia conjunta en la sala de prensa del Ayuntamiento.

tra dimisión día sí y día también a modo de acoso y derribo», indicó Olaya Suárez que aprovechó para pedir al PP (socio de Foro en el gobierno) que se moje en el asunto «y nos diga si le parece bien tener una Alcaldesa que hizo un uso gravemente negligente de dinero público» y dar una opinión profesional: «Soy contable y esto no es un error contable».

En su petición de comparecencia la izquierda le pide explicacio-

nes a Moriyón sobre los gastos a los que hace referencia la sentencia y si el dinero ha sido reintegrado al Ayuntamiento, pero también si hay más pagos en concepto de dietas a ediles o personal al servicio de Foro y si como empleador, Foro incluyó esas dietas en las comunicaciones a la Agencia Tributaria. «La sentencia dice que era una actuación prolongada en el tiempo y no es el primer fallo en ese sentido; así que queremos saber si se sigue prolongando», explicó Suárez Llana.

En una entrevista en Onda Cero previa a hacerse pública la petición de comparecencia, Carmen Moriyón hacía ayer una reflexión genérica sobre el acoso que recibió y recibe, tanto desde las redes sociales como desde la oposición municipal: «Me afectaba antes. Ahora ya tengo mucho callo. Es una campaña de acoso, no de derribo».



| RESGUARDO DE | RESERVA: PROYECT | OR CINEMA MIN |
|--------------|------------------|---------------|
|              |                  |               |

| NOMBRE:   |         |
|-----------|---------|
| APELLIDO: | KIOSCO: |

De acuerdo con la normativa vigente de protección de datos le informamos que el Responsable del tratamiento de sus datos es EDITORIAL PRENSA ASTURIANA, S.A.U., que tratará sus datos para la gestión y entrega del producto en promoción. No se cederán datos a terceros ni se realizarán transferencias internacionales de datos. Los resguardos de reserva se destruirán una vez realizada la entrega del producto adquirido. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad de los datos en la dirección: protecciondatos@prensaiberica.es.





Por la izquierda, Diego Sarria, Rocío Cuervo, Alba Barragán, Luis Amores, Lorena Bermeo, Laura Fernández, Anahí Souto, Iciar Fernández, Sandra González, Llara Baradiarán y Álvaro González, ayer, en el recinto ferial Luis Adaro. | Juan Plaza

# Últimos remates para que comience la fiesta

«Hay muchas ganas y estamos preparados para recibir a gente de toda Asturias», aseguran los trabajadores del certamen

Nico Martínez

«Cada año seguimos creciendo, aumenta el número de gente que quiere participar y tenemos que escoger, porque no hay sitio para todos». Así se expresó ayer Vanesa Suárez, la responsable de la producción de hostelería del Festival Metrópoli, la cita de ocio y entretenimiento que arranca esta tarde en el recinto ferial Luis Adaro, donde todo está listo para la undécima edición del certamen. Allí ya están preparados los dos escenarios, una noria de 30 metros de altura con capacidad para 128 personas, 20 «food trucks» y 15 carpas para ba-

rras en las que se venderá bebida. También una zona infantil con hinchables y un mercado de ropa. Además, el certamen contará con un servicio integral de asesoramiento y acompañamiento a posibles víctimas de agresiones sexuales. «Vamos a dar cobertura y asistencia directa a través de un QR que se encontrará por todo el festival y que te deriva a una línea telefónica», explicó la encargada del punto violeta de Metrópoli, Laura González.

Los operarios que se han ocupado de las labores de montaje desde el 17 de junio aprovecharon la jornada de ayer para que el recinto ferial luzca



Un operario, terminando de preparar la noria de Metrópoli. | Juan Plaza

sus mejores galas. Asimismo, la última jornada de preparación sirvió para reunir al equipo de camareros y reponedores contratados por el festival. Llara Barandiarán será una de las gijonesas que estará detrás de la barra situada frente al escenario «Águila», donde esta noche actuarán «Natos y Waor». «Es mi tercer año aquí y repito porque me siento encantada. Tenemos compañeros agradables que hacen el trabajo muy llevadero», de-

sarrolló Barandiarán. En esa misma línea se pronunció Luis Amores, un vecino de Sama de 27 años que también repite experiencia. «Trabajar de cara a un público tan grande te hace crecer como persona. Tenemos muchas ganas y estamos listos para recibir a gente de toda Asturias», afirmó Amores. Al igual que ellos, el resto de la plantilla está formada por jóvenes asturianos. «Esto es importante porque al ser un festival bastante conocido, todos vienen con ganas», argumentó Suárez. Para ella, la clave del éxito es que «todos intentamos ayudarnos». «Siempre merece la pena todo el trabajo cuando la gente sale contenta», añadió.

El certamen estrena un sistema para denunciar agresiones sexuales mediante códigos QR

Los asistentes contarán, durante los diez días, con varios puntos violetas que estarán organizados por las promotoras de igualdad de género Laura González, Elisa García y Raquel Suárez. «En el caso de que haya alguna situación de acoso y agresión sexual o conflictiva, se derivará a la Policía y al Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales de Asturias», puntualizó González, que avanzó que «dentro del propio festival haremos campañas de sensibilización».

También se trabajó a destajo en el resto de la oferta de Metrópoli, que cuenta con novedades como una zona infantil equipada con distintos hinchables. Una de las áreas que permanecerá activa a lo largo de todo el certamen será el Market, un mercadillo que contará con hasta 44 stands comerciales. A la entrada del mismo estará el puesto de la tienda de ropa Ewan, una de las que se estrena en Metrópoli. «Venimos con muchas expectativas», aseguraron Ariadna Triviño y Loli Díez mientras daban forma a su espacio. Hoy todo estará listo para que comience el show.





A la izquierda, Vanesa Suárez, frente al escenario «Águila» del Festival Metrópoli. A la derecha, Ariadna Triviño y Loli Díez, dando forma a su stand en el espacio Market. | Juan Plaza



Enseres de personas sin hogar, a inicios de este mes, bajo el viaducto de Carlos Marx. | Marcos León

# El cambio del sinhogarismo en Gijón: más mujeres y más personas con estudios

El repunte de atenciones a usuarios sin vivienda desvela el auge de afectados de menos de 44 años y de procedencia extranjera

S. F. Lombardía

Más mujeres, más personas con estudios básicos o secundarios y más afectados de origen extranjero. El drama del sinhogarismo, que en Gijón está en plena fase de cambios para dar con un modelo que se adapte a las nuevas necesidades, empieza a reflejar ese cambio de paradigma en las estadísticas. Tras publicarse ayer la memoria completa de la Fundación de Servicios Sociales respecto a su actividad de 2023 -tras el adelanto presentado el miércoles por la concejalía-desvela incrementos porcentuales significativos en grupos hasta ahora menos afectados como las mujeres, los jóvenes y las personas con estudios secundarios y superiores. De acuerdo a los datos del año pasado, de hecho, de los afectados por el sinhogarismo más de un 12 por ciento cuentan con estudios universitarios, y en el Albergue Covadonga ya casi un tercio de los atendidos tienen entre 30 y 44 años.

El repunte de las atenciones vinculadas al sinhogarismo, según han explicado ya las entidades, puede explicarse, por un lado, por la ampliación de la Red de Inclusión Activa (Redia), con cada vez más colaboradores, pero, también, por un ya innegable cambio de paradigma que empezó a constatarse en pandemia y que surge como consecuencia de la crisis de vivienda, la pérdida de poder adquisitivo y la crisis social. El año pasado, por eso, se incluyeron en el registro de afectados a 1.023 personas, lo que supone un repunte del 24 por ciento respecto al año anterior. Y ahora, con la memoria de la Fundación ya completa y accesible y comparando con la memoria de 2019, la última antes de la pandemia, se reflejan cambios que ya apuntan a una nueva tendencia. Antes del covid-19, por ejemplo, el perfil del sinhogarismo era muy mayoritariamente masculino, con un 74 por ciento de afectados hombres que, hoy, baja al 66 por ciento. El perfil extranjero, antes, era del 42 por ciento, y hoy sube al 54. Los afectados con estudios secundarios, que suponían antes un 30 por ciento del total, son ahora el 38, y el de universitarios se incrementa en dos puntos porcentuales hasta el 12,4 por ciento. La realidad, además, sigue siendo compleja de retratar: de más del 40 por ciento de los afectados no se pudo concretar un empadronamiento, ya sea porque no lo tienen o porque no lo pudieron comunicar. Sí se sabe que al menos un 34 están empadronados en Gijón, que el 77 es original de fuera de Asturias y que un tercio son españoles de nacimiento.

Antes del covid el perfil de las personas sin hogar en Gijón era mayoritariamente masculino En cuanto a sus circunstancias vitales, más de la mitad, un 58 por ciento, están solteros y cerca del 23 por ciento sí reside en una vivienda. Cerca de un 25 por ciento, sin embargo, vive en la calle, y el dato se queda a medias porque del 43 por ciento de los afectados no se logró una aclaración sobre este punto. La inmensa mayoría, más del 71 por ciento, no percibe ingresos ni ayudas.

El resto de la radiografía del sinhogarismo se puede apreciar a través de la actividad que realizan las diversas entidades. Los atendidos por «Proyecto Eslabón» -el plan de Mar de Niebla con personas en situación de calle- desvela que, de las 346 personas atendidas el año pasado -y de ellas 182 fueron nuevos participantes-, la mitad, 166 personas, vive directamente a la intemperie. Otras 38 (11 por ciento) viven en alojamientos temporales, y el resto se refugian en viviendas no aptas. La memoria desgrana que el 20 por ciento (69 personas) residen en viviendas inseguras y el 21 por ciento (73) en viviendas insalubres o con hacinamientos. Es con este proyecto donde ser desvela también el problema de salud latente. Se señala que el 50 por ciento de estos atendidos tienen un diagnóstico de salud mental y que, de ellos, el 74 por ciento no están a tratamiento o no lo cumplen. Respecto al aumento de jóvenes, se refleja en la memoria del centro nocturno de baja exigencia del Albergue: el 41 por ciento tiene entre 26 y 45 años.

#### GASTRONOMÍA



Raciones de lechazo ante el horno de leña del restaurante de Pinzales. | Cedida a LNE

## Lechazo al **horno de leña** para empezar bien el verano

El Filandón celebra desde hoy, 28 de junio, hasta el 21 de julio sus exitosas jornadas dedicadas al lechazo churro castellano

> Elena Casero Gijón

Hasta el próximo 21 de julio, los amantes del lechazo tienen una cita en Pinzales, pues el restaurante El Filandón pone en marcha desde hoy una nueva edición de sus exitosas jornadas gastronómicas dedicadas al lechazo churro IGP de Castilla y León.

Y es que la fórmula de esta propuesta es infalible: buenas materias primas, buena mano en la cocina, instalaciones de ensueño y ganas de comer bien y pasar un buen rato.

Este afamado establecimiento de Pinzales cuenta con unas coquetas y amplias instalaciones que incluyen jardines, zona infantil para que los más pequeños de la familia disfruten, un parking privado de 1.900 metros cuadrados y dos salones, uno en la zona de barra y otro en el comedor. Además, en la terraza cubierta tienen espacio para 60 comensales más. El negocio cuenta con horno de leña, y por ello es el establecimiento idóneo para organizar unas jornadas gastronómicas en las que el lechazo churro IGP de Castilla y León sea el gran protagonista.

El menú que se sirve, que es para dos personas, tiene un precio de 79 euros, lo mismo que en la pasada edición, un coste más que ajustado y un gran esfuerzo por parte de los responsables del establecimiento teniendo en cuenta la alta calidad de los productos que ser servirán. Este menú consistirá en unos entrantes a base de volován de bacalao curado al ajoarriero y 8 croquetas de jamón. De primer plato, un cuarto de lechazo IGP de lechazo Churro asado en horno de leña con ensalada y, de postre, queso batido con miel y nueces caramelizadas. También incluye pan, agua y vino Mencia D.O. Ribeira Sacra.

Es importante destacar que todos aquellos que quieran disfrutar de este menú deben realizar previamente su reserva —con al menos 24 horas de antelación—, pues los lechazos se sirven recién hechos, nunca recalentado, y los responsables del negocio necesitan saber con antelación el número de raciones que quieren preparar.

Sin duda, estas jornadas son una forma perfecta de empezar el verano. Sólo queda que el tiempo acompañe.



# En estado muy grave el conductor de un patinete tras chocar con un coche en Schulz

El joven, que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo, fue derivado al HUCA

N. M. R.

Grave accidente en Gaspar García Laviana. Un joven que circulaba en patinete eléctrico resultó herido muy grave tras colisionar con un coche en el cruce con la avenida Schulz en torno a a las nueve del a tarde de ayer. El varón, que quedó atrapado bajo el vehículo tras el impacto, presentaba un traumatismo craneoencefálico grave. Fue atendido en el lugar de los hechos por la UVI Móvil que, tras más de media hora de trabajos para estabilizarlo e intubarlo, lo trasladó directamente al HUCA. Allí fue derivado a la UCI con pronóstico muy grave.

Los hechos tuvieron lugar a la altura del número 61 de Gaspar García Laviana. Según testigos, el conductor del patinete circulaba por la avenida Schulz cuando chocó contra un coche que se dirigía hacia la rotonda de Foro por Gaspar García Laviana. A bordo del turismo iban una mujer y tres menores. Ninguna de ellas resultó herida. La Policía investiga ahora los porqués del accidente.

Hasta el lugar del siniestro se trasladaron dos camiones de Bomberos, dos coches de la Policía Local y la UVI móvil. Los sanitarios de emergencias estuvieron atendiendo a la víctima en el interior del



Varias personas en la acera de la avenida Gaspar García Laviana, mientras que se atendía en la UVI Móvil al joven conductor del patinete. | N. M. R.

vehículo medicalizado durante más de media hora. Fue a las diez de la noche, con la víctima estabilizada e intubada, cuando partieron hacia el HUCA. El gran despliegue de medios de los servicios de emergencia causó gran revuelo en la zona, bastante concurrida a esas horas. «Tanto los críos como la conductora se han lle-

vado un susto muy grande», comentó Laura Hevia, la madre de una de las tres menores que se encontraban en el interior del vehículo en el momento del accidente.

## Herido por arma blanca el empleado de un súper al intentar retener a un ladrón

La Policía Local detuvo a un joven de 27 años que había sustraído un desodorante y una cerveza: «Les costó meterlo en el coche, estaba muy alterado»

M. C

La Policía Local de Gijón detuvo a primera hora de la tarde de ayer a un joven de 27 años de edad, cuya identidad se corresponde con las iniciales G. M. S., por supuestamente intentar robar en el supermercado de la cadena Día que se encuentra en la confluencia de las calles Mieres y Saavedra. El ladrón habría llegado a esgrimir una navaja cuando los empleados impidieron su salida del establecimiento, llegando a provocar un corte a uno de los trabajadores. Lo que en principio iba camino de ser un pequeño hurto, acabó en un incidente de mayor calibre y el caco, detenido.

Los trabajadores del supermercado se percataron de que el joven estaba escondiendo entre sus prendas una cerveza y un ambientador del establecimiento a través de las cámaras de seguridad del comercio. Y fueron los propios trabajadores del establecimiento los que lograron retenerlo. En el forcejeo para evitar su huida, uno de los empleados del supermercado resultó herido por la navaja que blandía el ladrón. Hasta el lugar del suceso se desplazaron varias dotaciones de la Policía Local, que lograron reducirlo y detenerlo.

«Era un chaval que robó un ambientador y, cuando llamaron a la Policía, se puso nervioso y sacó una navaja. Por intentar quitársela, cortó a uno de los trabajadores», señalaba ayer una hostelera de un local de la zona, tras las explicaciones que sobre el incidente le había dado una de las empleadas de supermercado a la que conoce.

El incidente fue seguido por personas que pasaban por el lugar y por otros comerciantes de las inmediaciones. Una de las comerciantes más próximas al supermercado indicaba que pudo ver cómo los empleados «cerraron las puertas y lo sujetaron contra el cristal que hay junto a ellas hasta que llegó la Policía al cabo de unos cinco minutos. Los policías entraron enseguida y lo tiraron al suelo para esposarlo. Luego les costó mucho meterlo en el coche patrulla, porque el chaval estaba muy alterado», relató esta testigo.

Esta comerciante aseguró también que el supermercado en el que se produjo el incidente sufre robos prácticamente a diario e incluso las cajeras tienen en las cajas «las fotos de los que suelen entrar



Puerta del supermercado en el que se produjo el incidente.

a mangar». El supermercado se encuentra muy próximo a las dependencias de la Cocina Económica y junto a un parque que frecuentan usuarios de la misma.

Empleados del establecimiento en el que se produjo el supuesto robo y la supuesta agresión por parte del joven detenido por la Policía Local, optaron ayer por no dar información sobre lo acontecido tras consultar con sus superiores, remitiendo a trasladar la consulta a portavoces de la cadena de supermercados. Al cierre de esta edición no había sido posible obtener su versión sobre lo acontecido.

#### Podemos pide medidas contras las carreras ilegales

La preocupación de los vecinos de Roces por las carreras ilegales de coches en la avenida de Salvador Allende y las calles Ajustadores y Calafates llega hoy a la comisión de la mano de la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, que transmite una queja de la asociación «Covadonga». La Policía Local se había comprometido a tener contactos cada quince días pero «han pasado meses y no han vuelto a tener noticias». Además, Olaya Suárez planteará un ruego para modificar la circulación en Salvador Allende, suprimiendo el giro a la izquierda hacia el camino del Machacón, en el entorno de la biblioteca municipal y el IES Roces.

#### Queman un coche en plena noche en el Polígono

La Policía investiga el incendio de un coche en el barrio del Polígono en la noche del miércoles. Los Bomberos recibieron aviso del suceso a las 22.15 horas y lograron sofocar las llamas con agua y espuma. El fuego generó gran revuelo en el vecindario. De hecho, fueron varios los parroquianos que grabaron los hechos desde sus ventanas con sus teléfonos móviles. En el incendio, en el que además se escucharon fuertes explosiones que generaron alarma entre los residentes, también resultaron dañados otros dos coches que estaban aparcados al lado del turismo incendiado.



Los 51 estudiantes de Secundaria que acudieron a la primera graduación del CEPA, en el Centro Municipal Integrado Pumarín-Gijón Sur. | Nico Martínez

# Nunca es tarde para sacar la ESO

Medio centenar de estudiantes del Centro de Educación de Personas Adultas celebran su graduación: «Nos abre muchas posibilidades»

Nico Martínez

«Echaré mucho de menos esta casa. Me ha servido para salir, distraerme y aprender muchas cosas de los compañeros y los profesores». Con estas palabras demostró su satisfacción Ana María García, una gijonesa de 63 años que este jueves fue la alumna más mayor de los 51 estudiantes de Secundaria que protagonizaron el primer acto de graduación de la historia del Centro de Educación de Personas Adultas de Gijón, que tuvo lugar en el Centro Municipal Integrado de Pumarín-Gijón Sur. «Es gente que tiene muchas casuísticas y que trabaja y estudia a la vez. Hacen un gran esfuerzo y queríamos recompensárselo», explicó la jefa de estudios del CEPA, Noelia Coya, quien recordó al término del acto que «la educación no tiene fecha de caducidad».

Pese a que en este curso han si-



Por la izquierda, Synthia María Pons y Ana María García, al término del acto de graduación. Nico Martínez

do 120 los alumnos que han finalizado con éxito su etapa en el centro, el número de los presentes se vio reducido por las obligaciones laborales y familiares que tienen sus estudiantes. Entre los presentes hubo personas con una amplia variedad de edades. La más joven fue Synthia María Pons, de 20 años, quien no dudó a la hora de señalar que «entrar en el CEPA ha sido la mejor decisión que he tomado». «Vine de Cuba con 18 años y al llegar no podía retomar mis estudios. Aquí encontré una familia porque los compañeros, los profesores y el equipo directivo son espectaculares», desarrolló Pons.

«Aquí encontré una familia al llegar de Cuba», agradece Synthia Pons, la alumna más joven

La graduación, que arrancó a las seis y media de la tarde, tuvo una duración de una hora y en ella destacó la emoción de los propios alumnos y de sus familias, que desde sus butacas no dejaron de aplaudir. Tras la recogida de los diplomas y las bandas, la estudiante Diana Carolina Velásquez representó a sus compañeros sobre el escenario. «Hoy no solo celebramos el final de un capítulo, sino el comienzo de uno nuevo, lleno de retos, obstáculos y oportunidades», expresó Velásquez, antes de añadir que «ahora podemos mirar al futuro con la frente en alto, con la convicción de seguir avanzando»

En el acto también estuvieron presentes la concejala de Hacienda, María Mitre; el director de Juventud y Proyectos Educativos, Carlos Llaca, y, Antonio Reguera, en representación de la Conserjería de Educación del Principado de Asturias.

## Gijón se lleva el primer premio de la lotería desde seis administraciones

«Es algo rarísimo», dicen los loteros sobre un 33.212 vendido en locales del Centro, El Llano, La Calzada, La Arena y El Natahoyo

Ni uno, ni dos, ni tres.. En seis puntos de venta de lotería de la ciudad se registraron billetes con el número 33.212, agraciado con el primer premio de la Lotería Nacional en su sorteo del jueves. El número se repartió entre 23 administraciones de toda España, seis en Gijón. «Es algo rarísimo. Algo curioso que yo no había visto jamás. En ciudades grandes como Barcelona o Madrid puede pasar pero en una pequeña como Gijón... es algo

R. V. curiosísimo», explicaba Borja Muñiz, responsable de la administración número 5 de Gijón, en Palacio Valdés, uno de los seis puntos de venta. La elucubración de Muñiz es que los números hubieran salido por máquina. Son 300.000 euros de premio: 30.000 por boleto.

> Los otros décimos salieron de las administraciones 18 y 27, en las calles Juan Alvargonzález y la avenida de la Argentina, respectivamente. Pero la suerte se extendía a otros barrios de la ciudad, ya que el 33.212 también había salido de

puntos de venta en locales de la avenida de Rufo García Rendueles, Gran Capitán y Mariano Pola. «Pues si que es algo raro, la verdad. A mí dar este premio me hace ilusión, porque nunca habíamos dado uno de jueves», festejaba María Díaz, de la administración 27, en La Calzada.

Gijón se llevó el primer premio pero la Lotería Nacional del jueves también dejó unos miles de euros en Oviedo y Tudela Veguín a través del 51.620, el número que se llevó el segundo premio.



P.M.

#### Última de la temporada en Puente de Mando

La peña gastronómica Puente de Mando celebró ayer su última reunión de la temporada, ante el paréntesis estival. La comida tuvo lugar en un clásico para este grupo de relevantes gijoneses, «Los Nogales», donde el equipo que capitanea Miguel Martínez dio muestras una vez más de su espléndida atención. En la foto, los asistentes al evento.

# Defensa creará un centro tecnológico de la industria armamentística en Asturias

La secretaria de Estado Amparo Valcarce liga el nuevo equipamiento al Corredor Norte y a los blindados de Tess Defence: «Hay que ir más allá de la fabricación»

V. Delgado / Ch. Neira

La industria de la defensa en Asturias parece estos días un pozo sin fondo lleno de buenas noticas para la región. Un día después de que el grupo Escribano anunciara que instalará un centro de ingeniería en Asturias, la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, prometió ayer en las jornadas dedicadas al futuro del sector que han organizado el Principado y UGT en la vieja Fábrica de Armas de La Vega, la puesta en marcha de un centro tecnológico regional ligado a los proyectos industriales ya en marcha. Valcarce no ofreció más detalles sobre dónde se establecerá ese equipamiento y cuáles serán sus objetivos, pero sí abundó en los antecedentes que harán posible la creación de esta nueva pieza en el ecosistema industrial ligado al sector armamentístico.

La secretaria de Estado indicó que la creación de un centro tecnológico está vinculada tanto a la inversión de 5.000 millones de euros para el programa nacional de fabrica-



La secretaria de Estado Amparo Valcarce, ayer, saludando a un grupo de soldados a su llegada a la Fábrica de Armas de La Vega. | Fernando Rodríguez

ción de los nuevos vehículos 8x8 y VAC, encargados al consorcio Tess Defence en el que se integran GDELS-Santa Bárbara, Indra, Escribano y Sapa, como a la idea de que una inversión de estas características debe ir más allá de la fabricación de blindados.

«Hemos apostado por un consorcio que tiene que ser líder en España y en Europa», resumió, «Tess tiene un gran compromiso con el gobierno de España y con Asturias para liderar la industria de Defensa en el sector terrestre». Por tanto, concluyó, la inversión se tiene que reflejar en «planes industriales para Asturias» y «un centro de captación y retención del talento». Lo que se trasluce bajo el anuncio de la secretaria de Estado son dos ideas. La primera, que la apuesta del gobierno de Sánchez por Tess Defence para liderar el despegue de la industria de Defensa de vehículos terrestres pasará necesariamente por Asturias. La segunda, que el ejecutivo nacional quiere reforzar a la región como cruce de caminos entre dos corredores industriales estratégicos, el Norte y el de la Vía de la Plata.

Ese nuevo centro tecnológico será, así, una pieza llamada a reforzar a la región como parte del corredor Norte y del de La Plata, como ya lo son, en Andalucía, por ejemplo, los centros de innovación de Defensa y la base logística del Ejército español ya desarrollados en los territorios peninsulares meridionales.

Así las cosas, Santa Bárbara permitirá que la tecnológica Indra, participada en un 25% por el Estado, tome el control accionarial dentro del consorcio Tess Defence, puesto en marcha para gestionar los nuevos contratos de blindados para el ejército español. Tras varios meses de rumores, la filial de la americana General Dynamics, perteneciente al grupo europeo de sistemas terrestres (GDELS, siglas en inglés) y propietaria de la fábrica de Trubia, ha hablado por primera vez de forma abierta sobre las pretensiones de Indra y del Ejecutivo central. Los americanos no están dispuestos a vender su sistema de producción de vehículos de combate de cadenas y ruedas, casi único en Europa, pero están abiertos a seguir trabajando según las condiciones que les pide el gobierno nacional y permitir que Indra asuma el liderazgo que hasta ahora Santa Bárbara tenía dentro del consorcio que fabricará los 8x8 y el VAC para el ejército de tierra.

# Avilés yComarca— nca de descientes caballes

## Cerca de doscientos caba**l**os y cien jinetes participan en el Hípico de Luanco

El certamen cuenta con una asistencia similar a la de la pasada edición y confía en tener buen tiempo para volver a llenar las gradas de La Mofosa

> Noé Menéndez Luanco

Cerca de doscientos caballos y un centenar de jinetes participarán este julio en el Hípico de Luanco, una de la grandes citas de la hípica en Asturias Así lo confesó Santiago Núñez, director del certamen, en la presentación realizada ayer en el Museo Marítimo, que contó con la presencia de Jorge Suárez, alcalde de Gozón, y de Ana Palacios, presidenta de la Federación Asturiana de Hípica.

«Más o menos tenemos la misma participación que en la pasada edición. Rondaremos los 180 caballos y en torno a los 90 jinetes y amazonas», expuso Núñez, contento con la acogida que todos los años tiene el evento, que «siempre ha tenido mucho tirón, tanto en Asturias como en el resto de España, ya que muchos de los participantes vienen de fuera». Además, la organización está estudiando la posibilidad de crear una competición de ponis, para que así los jinetes más jóvenes tengan su hueco dentro del calendario.

Jorge Suárez destacó la organización con la que cuenta el Hípico: «Es un ejemplo». El regidor gozoniego también habló de la posible mejora del lugar donde se realiza la competición, las instalaciones de La Mofosa, ya que «el concurso lo merece». «Seguro que va a ser un éxito, solo pido que el tiempo nos acompañe», señaló el alcalde.

El Hípico de Luanco arrancará el próximo 19 de julio y se alargará hasta el domingo 21. Además, durante estos días se disputará una de las pruebas del torneo de la Ruta Costa Astur. Durante esos días se hará la tercera prueba del certa-



Por la izquierda, Ana Palacio, Jorge Suárez y Santiago Núñez. | N. M.

El Hípico de Luanco arranca el 19 de julio y se alargará hasta el domingo 21 men, cuya final se celebrará, también, en la villa luanquina, el último fin de semana del mes de julio.

La organización confía en repetir el éxito del año pasado, donde el buen tiempo ayudó a que se llenaran las gradas de la instalación gozoniega para ver los saltos de los más de 200 animales que compitieron en La Mofosa. La prueba repetirá la catalogación de dos estrellas, decisión tomada durante la pasada edición para focalizar los esfuerzos en la formación y promoción de jinetes, jurados, comisarios y caballos de la región. Sergi Girona | Director de operaciones del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona

# «Colocar computadoras sobre las minas ayudaría a refrigerar y rebajar costes»

«Hasta ahora la tecnología evolucionaba de una forma muy rápida, pero en la actualidad ha alcanzado un ritmo totalmente exagerado»

> D. Montañés, Mieres

Sergi Girona es director de operaciones del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona, complejo de referencia internacional. «Hacemos trabajar conjuntamente a muchos ordenadores para resolver problemas que de otra forma tardarían cientos de años en solucionarse». Acaba de participar en un jornada organizada por el Centro de Computación Científica del campus de Mieres.

-¿Dónde está el límite del rápido avance de la tecnología?

 Hasta ahora la tecnología evolucionaba de una forma muy rápida, pero en estos momentos ha alcanzado un ritmo exagerado. Los cambios de las tecnologías de los zan para dar respuesta a los pro- días a la semana en vez de cinco

blemas de Inteligencia Artificial, generan nuevas tecnologías cada 9 meses.

-¿Resulta paradójico que se alargue la vida profesional de los investigadores mientras los equipos tecnológicos cada vez se jubilan antes al quedar obsole-

–El sistema es complejo. Cabría un buen estudio filosófico para entender hacia donde va la sociedad. Estamos construyendo constantemente máquinas para que nos ayuden y poder dedicarnos a lo que nos resulte interesante y poder vivir el ocio. Pero al tiempo eliminamos puestos de trabajo que no nos interesa realizar. El modelo filosófico es muy importante aquí y se tendría que analizar en profundidad. Si al fiacelerados gráficos, que se utili- nal terminamos trabajando cuatro

vamos a necesitar un espacio diferente donde vivir. Sin duda vivimos en un mundo algo paradóji-

#### -¿Las máquinas solucionan problemas?

 Las máquinas están para ayudar a solucionar problemas. Lo que está pasando es que cada vez tienen más capacidades, lo que nos permite hacerles preguntas más complejas.

#### -¿Qué opina de centros de computación como el de Mie-

 Uno de los objetivos de la red nacional es vertebrar la computación en España. Es importante crear una red de centros de distinto tamaño. Hay que acercar la computación a los investigadores locales para que puedan seguir avanzando en sus respectivos



Sergi Girona, junto al gran computador del campus de Mieres. D. M.

#### -¿Cuánto falta para que todas las decisiones importantes se tomen utilizando gemelos digitales que permitan recrear diferentes escenarios y consecuencias?

–No todas las decisiones se tomarán mediante gemelos digitales, pero sí muchas, ya que simplifican los costes. Precisamente acabo de asistir a una presentación en que se abordó su utilización para el análisis biomédicos de ganglios linfáticos. Nos ayuda a determinar cuándo es necesaria la operación. Las posibilidades de aplicación son enormes, desde grandes sociedades a comportamientos humanos, pasando por movimiento de personas. En el centro nacional acabamos de poner en marcha un centro de computación social que trata de estudiar todos los datos de la sociedad ya valorar como se puede modelar y singularizar.

#### -¿Qué le parece en proyecto que plantea utilizar las minas de carbón como centros de computación?

 La utilización de los pozos pueden servir para ayudar a encontrar soluciones a ciertos temas. Se nos planteó la posibilidad de instalar ordenadores en las minas. Sostengo que esa propuesta no sería tan interesante como ubicarlos sobre la mina para aprovechar el flujo del agua en las tareas de refrigeración de los equipos. Los pozos ofrecen un volumen de agua a una temperatura adecuada, con una calidad muy buena. Eso reducía los costes notablemente.

### Comarcas

## «Llanera orgullosa», diversa y sin miedo «a ser diferente»

El parque Ovidio Libardón de Lugo acogió una celebración llena de color y alegría que reivindicó «dejar atrás el odio»

> Lucía Rodríguez Lugo de Llanera

Desde que abriera su tienda de chucherías hace ahora 11 años, Gustavo García o, como le conoce todo el mundo, «Gus el de Tutti», no ha dejado de buscar cualquier excusa para «dinamizar Lugo de Llanera, porque esto tiene que ser un lugar en constante movimiento». Entre las actividades que promueve hay celebraciones tradicionales en Carnaval o diferentes propuestas en las navidades. Otra destaca también en el conjunto de las que cuentan con su impulso, aunque dentro de las previstas con motivo de la celebración del Día del Orgullo y bajo el cobijo de la Asociación «Xuntes y Diverses», que él mismo constituyó en 2018. Se trata de «Llanera orgullosa», que se desplegó ayer en todo su esplendor de color y alegría en el parque Ovidio Libardón. La cita fue

un «mundo» de música, bailes y buen ambiente para reivindicar que «la diversidad existe y no hay que tener miedo a ser diferentes».

Los actos comenzaron cerca de las 19.00 horas con la lectura de un manifiesto en el que se reivindicó «que cada día trabajemos para lograr que nuestra sociedad sea más inclusiva y esté libre de odio hacia cualquier persona o familia, ya sea por ser LGTBI, de otra cultura, religión o condición material o social».

El texto hizo clara referencia al lema de este año de la federación estatal LGTBI+, «Educación, derechos y paz: Orgullo que transforma». «Necesitamos educar en diversidad para dejar atrás el odio», subrayó Gustavo García. En este sentido, se destacaron los dos pilares fundamentales de la educación, la familia y los centros educativos, poniéndose desde la asociación a disposición de estos últimos «para



Por la izquierda, los hermanos Carla y Arturo Suárez, Sara González y Mía Álvarez, con su perro «Bambú». | L. R.

apoyarlos en todo lo que precisen». Solicitaron asimismo a los políticos «el fomento de la creación de más espacios seguros y libres de LGTBIfobia».

Al acto acudieron la directora general de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI, Nuria Rodríguez, el alcalde de Llanera, Gerardo Sanz, la concejala de Obras, Eva María Pérez, y la edil de Educación, Montse Alonso.

Rodríguez quisó hacer hincapié «en la buena organización de la jornada» y señaló como «algo fundamental» reivindicar «la diversidad en la zona rural como hacen desde Xuntes y Diverses». Destacó, además, «la gran implicación de Llanera con la causa LGTBI y que la gente es receptiva y respeta las opciones de todas, todos y todes».

Sanz, por su parte, alabó el trabajo de la asociación llanerense, «con una organización impecable y por su buena disposición a visibilizar la diversidad».



Hace 50 años: 28 de junio de 1974

TRES NOTICIAS. Esos últimos días de junio del año 1974 era noticia en la ciudad la puesta en marcha del bus Gijón-Covadonga de Alsa; la presentación del grupo infantil de la Polifónica Gijonesa «Anselmo Solar», y en cuestiones de música pop, la actuación en la sala Dragón, calle de Donato Argüelles, de Iva Zanicchi, que ese mismo 1974, tres meses antes, había ganado el Festival de San Remo por tercera vez. Hoy Iva Zanicchi tiene 84 años. Fue eurodiputada hasta 2014.

Hace 25 años: 28 de junio de 1999

TRES MILLONES. En tres millones de pesetas se valoraba el restaurado pendón municipal que se puede ver en la sala de recepciones del Ayuntamiento. Días antes había sido noticia porque el pendón (rojo, con el escudo de Pelayo, de paño de Damasco y de 168 por 129 centímetros) había sido catalogado como bien municipal. Con el pendón eran 25.025 bienes. «Ahora se sabe que vale tres millones y los responsables de la catalogación registrarán el estandarte, pero no le colocarán el código de barras».

16 | LA NUEVA ESPAÑA

Asturias

Viernes, 28 de junio de 2024

# «Malestar» en la patronal del turismo por el retraso en la ley de pisos vacacionales

- Otea pide un AVE más barato y aplaude la política aérea del Principado
- El Gobierno culpa a Vox del bloqueo a la limitación de vivienda turística

#### Juan A. Ardura Oviedo

Más frecuencias y billetes del AVE más baratos, satisfacción por la política aérea del Principado, preocupación por el impacto de los pisos turísticos en el cierre de hoteles en Asturias y «malestar» porque no entre en vigor este verano la nueva regulación autonómica sobre viviendas vacacionales. Son algunos de las reivindicaciones y reflexiones lanzadas por Otea, la patronal de la hostelería y el turismo, que celebró su asamblea anual este jueves y cuya clausura contó con la asistencia e intervenciones de la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo.

José Luis Alvarez Almeida aprovechó el altavoz de la asamblea anual de la patronal turística que preside para abordar los retos de un sector cuyas cifras desglosó rápidamente. «En Asturias hay 15.397 empresas o autónomos dedicadas a la hostelería y el turismo, damos empleo a más de 38.000 personas y, si sumamos el resto de empresas del ámbito del turismo, el número total de trabajadores alcanza las 50.000 personas», expuso el presidente de Otea, quien quiso reconocer públicamente la buena sintonía existente con el Gobierno autonómico, algo que no siempre ha sido así. «En la asamblea de hace un año, cuando el nuevo Gobierno estaba en plena formación, reclamé que el turismo dependiese directamente del Presidente del Principado. Ahora quiero dejar constancia de la satisfacción de que el turismo dependa de la vicepresidenta Gimena Llamedo y que contemos con la viceconsejera, Lara Martínez, que nos dio desde el primer momento el respeto y el diálogo que necesitábamos», reconoció Almeida.

Almeida hizo un detallado repaso al escenario por el que atraviesa un sector que supone el 12,5 por ciento del PIB regional y señaló el impacto que ha supuesto la proliferación de los pisos turísticos, «un modelo que no rechazamos», precisó, y cuyo despliegue y explosión vinculó con «el cierre de 47 hoteles y la disminución de 1.700 plazas hoteleras en Asturias en los últimos





diez años». Puso como ejemplo que «el verano pasado todos vimos mucha gente en las calles, presumíamos de récords y luego los datos no se correspondieron en absoluto con la sensación de las calles repletas de turistas» y quiso mostrar su «malestar» por el hecho de que la ley, que había pedido Otea para limitar y tener un mayor control sobre las viviendas vacacionales, no entre en vigor este mismo verano «por decisiones de estrategia política innecesaria». La vicepresidenta Gimena Llamedo culpó luego en su intervención a Vox de ese «bloqueo» y

de que no se pueda retomar la tramitación de ese cambio en la ley de Turismo «hasta septiembre».

El presidente de Otea mostró satisfacción por la llegada del AVE a Asturias pero hizo un llamamiento a «seguir presionando al Gobierno nacional» para tener más frecuencias y billetes más baratos con Madrid. «Reclamamos un esfuerzo para reducir los precios y creemos que hay que continuar con las acciones de promoción», afirmó Almeida que, en cambio, quiso «aplaudir» la política aérea del Principado: «En Asturias están programados 2.076 Arriba, María Calvo, José Luis Álvarez Almeida, Gimena Llamedo, Javier Martínez y Carlos Paniceres, en la clausura de la asamblea de Otea. Abajo, varios asistentes. | F. R.

vuelos internacionales con 373.000 plazas, en 12 rutas a siete países europeos. Esto es una realidad que nunca antes habíamos soñado». Almeida habló de la falta de personal como otro de los problemas y propuso desarrollar «un plan estratégico de turismo, empleo y formación».

Gimena Llamedo destacó «la palanca» que puede suponer el turismo «para generar riqueza y fijar población en el medio rural», vaticinó que «de mantenerse» las tendencias actuales en pernoctaciones y visitantes extranjeros «Asturias cerrará este año con un nuevo récord de turistas» y abogó por «un crecimiento que se produzca de forma ordenada y sostenible».

La presidenta de FADE, María Calvo, advirtió de «la dificultad para encontrar trabajadores» para la hostelería y pidió que se faciliten los trámites «para poder traer personas a trabajar», al tiempo que subrayó «la situación preocupante por el absentismo laboral en el sector servicios y en la construcción».

#### Las trabajadoras de Educación Infantil mantienen la huelga pese a entrar en la red

Los sindicatos valoran la propuesta de la Consejería, pero reclaman más compromisos

> C. G. Oviedo

La huelga de las trabajadoras de las escuelas infantiles de Asturias sigue en marcha. Así lo confirmaron los sindicatos CC OO, UGT y CSIF tras reunirse en asamblea y decidir, por unanimidad, mantener en pie las movilizaciones que se llevarán a cabo este viernes. La decisión llega tras la propuesta de la Consejería de Educación de consolidar, mediante un concurso de valoración de méritos, a las técnicas infantiles que no fueron estabilizadas por sus respectivos ayuntamientos. Hoy, los sindicatos y el colectivo de trabajadoras se manifestarán desde las 12.00 frente a la sede de la Consejería para reclamar «compromisos» por parte de la Administración.

Respecto a la propuesta de Educación, las organizaciones sindicales valoraron positivamente que las trabajadoras pasen del grupo C1 al B, una medida que consideran «un avance importante pero insuficiente», además de instar a que quede «reflejado mediante un acuerdo por escrito que respalde la propuesta».

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, reivindicó que «gracias a las movilizaciones de las trabajadoras de 0 a 3 años se ha logrado avanzar en estabilidad y en derechos laborales».

#### Más orientadores

Por su parte, la Consejería de Comunicación se comprometió este jueves a doblar, de forma progresiva y a lo largo de la legislatura, el número de orientadores en los centros de enseñanza que superen los 800 estudiantes, que pasarán de uno a dos profesionales. Además, en los centros de educación especial de Oviedo y Gijón, debido al elevado número de alumnos, también serán reforzados con la incorporación de un orientador extra a media jornada.

# La CUOTA aprobará en cuatro semanas los primeros criterios sobre los parques de baterías

Los responsables de Ordenación del Territorio e Industria prevén que el decreto autonómico esté listo antes de que acabe el año

> Juan A. Ardura Oviedo

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CUOTA) aprobará en su próxima reunión, dentro de un plazo máximo de cuatro semanas, los primeros criterios autonómicos sobre la instalación de parques de baterías eléctricas, según confirmaron este jueves la consejera de Industria, Nieves Roqueñí, y el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico. Dichas indicaciones, que en esta primera instancia tendrán un carácter orientativo para los ayuntamientos y para los promotores de las citadas instalaciones en Asturias, supondrán la base para el decreto llamado a regular por primera vez esta actividad que será aprobado antes de que acabe este año, concretó Zapico.

Las principales novedades de esta instrucción y posterior decreto afectan a las distancias a las que habrán de guardar con viviendas o exploraciones ganaderas. Los parques de baterías habrán de estar a una distancia mínima de 1.000 metros de los núcleos urbanos y rurales y al menos a 500 metros de instalaciones ganaderas y de masas forestales autóctonas, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA.

La única excepción a estas distancias consistirá en que el Principado dará prioridad a la ubicación de estos futuros sistemas de almacenamiento de energía eléctrica «en suelos industriales o en suelos degradados o actualmente ociosos porque hayan tenido un uso previo vinculado a actividades industriales, mineras, canteras, o eléctricas», según detalló Nieves Roqueñí.

#### «Despliegue ordenado»

La consejera de Industria reconoció la necesidad de «un despliegue ordenado» ante la gran demanda de solicitudes presentadas en los últimos meses en Asturias, un total de 170, de las que 45 se encuentran en tramitación y de éstas, 35 están ahora en información pública, lo que supone, destacó Roqueñí, que «esos proyectos están en conocimiento de los vecinos, los ayuntamientos y las administraciones».

#### «Preocupación vecinal»

El consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, reconoció «la preocupación vecinal en el medio rural» por la proliferación y destacó la intención del Principado de «ser muy respetuosos con las competencias municipales porque que los ayuntamientos tienen mucho que decir en esta materia a través de sus planes generales y de los acuerdos plenarios que pueden tomar». Zapico aseguró que la tramitación de estos criterios y del posterior decreto será «más rápida que la moratoria» que sacó adelante el PP en la Junta este miércoles, a lo que Roqueñí



El consejero Ovidio Zapico, al fondo, durante la reunión con miembros de la plataforma Stop Parques de Baterías.

apostilló que también proporcionará «mayor seguridad jurídica».

El responsable de Ordenación del Territorio recibió, antes de la reunión con su homóloga de Industria, a integrantes de la plataforma Stop Parques de Baterías, cuyo portavoz, Arturo González, pidió la instalación de los parques de baterías «en las zonas industriales» y «lejos» del suelo rural y alertó sobre «la brutal alarma social» sobre «la invasión de estas instalaciones». González agradeció la receptividad del consejero Ovidio Zapico con las reivindicaciones de su colectivo. «Asturias no se puede convertir en la pila de Europa», concluyó el portavoz de la plataforma Stop Parques de Baterías.

## El Principado apuesta por la inteligencia artificial para agilizar la Administración

En marcha un proyecto piloto para valorar criterios subjetivos en la toma de decisiones

M. C. Gijón

Apoyarse en la inteligencia artificial para agilizar los trámites administrativos es algo en lo que ya está trabajando el Principado, según apuntó el director general de estrategia digital del gobierno regional, Javier Fernández, en la jornada «Impulso Europeo de la Estrategia Digital de Datos», organizada por Asturias Compromiso XXI, este jueves, en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón.

Fernández indicó que se está desarrollando un proyecto piloto «para tomar decisiones más rápidas apoyándose en la inteligencia artificial», poniendo como ejemplo el análisis de los criterios subjetivos en valoraciones de proyectos para otorgar subvenciones. La captación de datos para estructurarlos mediante inteli-



Por la izquierda, David Quevedo, Juanjo Hierro, Jimena Pascual, Javier Fernández y Roberto Díaz Estrada, coordinador del Think Tank Tecnología de Asturias Compromiso XXI, en Gijón. | Juan Plaza

gencia artificial es otra de las lineas, indicando que en semanas se licitará «un proyecto de compra pública innovadora, planteando un proyecto en el cual cualquier expediente de la administración pueda convertirse en un conjunto estructurado de datos».

El desarrollo de un espacio de datos de salud no específicamente sanitario, sino también para investigación y desarrollo ya está en marcha, al igual que el proyecto del gemelo

digital del territorio. Fernández apuntó que desde 2020 se han gestionado en el Principado más de 400.000 trámites «sin intervención humana».

Jimena Pascual, del CTIC, apuntó que «lo tecnológico tiene que generar valor a la sociedad, por ejemplo generando una cadena de valor del dato energético para flexibilizar el mercado energético». Juanjo Hierro de Fiware, apostó por «generar consensos sobre los estándares para construir los espacios de datos», mientras que David Quevedo, de Digital Innovation de TSK explicó que «me preocupa mucho que la regulación» pudiera frenar «el desarrollo de start-ups y los nuevos servicios que puedan llegar». Apuntó que «nos estamos encontrando en Madrid muchísimos problemas con una administración lenta, que te retrasa en cinco o seis años toda la parte de infraestructuras necesarias para crear todo este ecosistema».



"Los emprendedores deben enfocar sus proyectos con una mentalidad tecnológica para ser competitivos"

Miguel Peláez, asesor tecnológico de Ctic y colaborador de Gijón Impulsa

**Nuevo episodio** en los podcast de LA NUEVA ESPAÑA Escúchalo aquí



# El HUCA estrena un plan de asistencia rápida a accidentados graves que se llevará a otras áreas

El llamado «Código Trauma» tiene 200 pacientes diana al año, involucra a Urgencias, UVI y Rayos, y aspira a reducir a la mitad la mortalidad

#### Mariola Riera Oviedo

«Es como organizar una orquesta, en la que hay varias voces potentes y hay que activarlas a todas a la vez pero ninguna debe solapar a la otra». Así explicó de forma gráfica la directora del HUCA, María José Villanueva, en qué consiste el denominado «Código Trauma» que el centro sanitario estrenará en julio y que busca atender de la forma más rápida y eficaz a los accidentados graves –unos 200 pacientes anuales son la diana- para reducir a la mitad el índice de mortalidad actual. «Están involucrados muchos servicios y profesionales con el objetivo de aprovechar al máximo los primeros momentos, esa primera hora del politrauma, la 'hora de oro', que es clave», dijo.

Todo, como resumió Aquilino Alonso, gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa), para «mejorar la atención al paciente». Junto a Alonso estuvieron en la presentación del nuevo plan de asistencia los médicos José Antonio Gozalo y Pablo Herrero, de la UVI y Urgencias, respectivamente; el jefe de urgencias, Pablo Antuña; y la directora del área sanitaria IV, Beatriz López.

Alonso se comprometió a extender el «Código Trauma» al resto de hospitales, algo que comenzará después del verano y señaló el gijonés de Cabueñes como uno de los más interesados en incorporarlo.

Los médicos Gozalo y Herrero abundaron en todo el trabajo realizado estos meses para lograr aplicar este plan de asistencia. «Noso-



Por la izquierda, el gerente del Sespa, Aquilino Alonso; el médico intensivista del HUCA José Antonio Gonzalo; la gerente del área sanitaria IV, Beatriz López; la directora del HUCA, María José Villanueva; el jefe de Urgencias del HUCA, Luis Antuña, y el médico de Urgencias Pablo Herrero. | Principado de Asturias

muchos más compañeros de todas las áreas y servicios que están involucrados. Todos hemos puesto mucho empeño y dedicado horas libres a que salga adelante. En realidad no es nada nuevo sino poner por escrito algo que llevamos haciendo desde hace tiempo», expresó Herrero.

La asistencia tiene su momento clave al principio en la valoración tros solo somos representantes de inicial del paciente –al SAMU co- un puesto concreto a las órdenes del plan terapéutico.

rresponde activar el «Código Trauma»- y la movilización del equipo que lo atenderá al llegar al HUCA. Estará integrado por cuatro médicos (tres de urgencias y uno de medicina intensiva), dos enfermeros, un auxiliar de cuidados de enfermería y dos celadores. También se contactará con el servicio de radiología para realizar las pruebas de imagen. Cada facultativo ocupará

jefe, identificado antes de entrar en el box y preparado con todo lo necesario.

La evaluación primaria llevará entre 15 y 30 segundos, de forma sistemática y jerarquizada para atender antes las lesiones con mayor riesgo de mortalidad. Estabilizado, se hará un reconocimiento secundario para fijar un diagnóstico más amplio y se establecerá un



Representantes del Colegio de Médicos de Asturias, con los nuevos miembros al fondo. | Fernando Rodríguez



Acto de juramento de los nuevos miembros del Colegio. F. R.

#### Christian García Oviedo

«El Colegio de Médicos hay que vivirlo. Queremos acercarles la entidad y que sientan que es como una familia». Este jueves, el Colegio de Médicos de Asturias dio la bienvenida a los nuevos médicos colegiados de la institución. Acudieron 37 de los 140 nuevos integrantes. El evento se enmarcó en el programa de actos de la XXI Semana Médica en honor a la patrona de la profesión sanitaria, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

Elisa Seijo Zazo, vicepresidenta primera del Colegio, dirigió el acto en el que recordó a los nuevos co-

## El Colegio de Médicos da la bienvenida a sus nuevos miembros: «Sois el futuro»

Paula Garrote recibió el premio «Raúl Álvarez Obregón» de IMQ por la mejor nota del MIR

legiados que son «el futuro de una profesión muy querida» y que la institución «está para apoyarles». En concreto, Seijo Zazo señaló que, entre otras cosas, su objetivo

es «tenderles la mano» y ofrecerles un amplio abanico de oportunidades para continuar su formación. «Nunca dejamos de formarnos, está en nuestro ADN», señaló la vicepresidenta, que añadió que el Colegio también es puente para «conectar» a los médicos más jóvenes con los más veteranos «para que lo vivan y se sientan como en casa».

Andrea Quirós, vocal de médicos jóvenes y residentes del Colegio, señaló que la entidad «puede resultar lejana» para los nuevos integrantes y que por eso mismo «pretendemos acercársela» y que «conozcan lo que podemos ofrecerles» con los diferentes cursos o actividades. «Lo primordial es que sientan que esto es una familia a la que puedan acudir para cualquier problema o necesidad que tengan», recalcó. El evento de bienvenida llegó días después de que el Colegio despidiese a los miembros del colectivo que se jubilaban. «Es el fin y el principio de un ciclo», señaló Quirós.

Durante el acto, en el que los médicos entrantes procedieron a entonar el juramento hipocrático, también se entregó el Premio «Dr. Raúl Álvarez Obregón», del Igualatorio Médico Quirúrgico (IMQ), a Paula Garrote por haber obtenido la mejor calificación y el mejor puesto en las convocatorias del examen MIR de 2023. Garrote confesó que «no esperaba sacar la nota más alta» y estar agradecida por un galardón que «es muy motivador de cara a empezar la residencia». «Estoy muy contenta y con ganas de aprender para poder desenvolverme de forma independiente», señaló.

#### LA NUEVA ESPAÑA celebra hoy el centenario de la Feria de Muestras y aborda los retos futuros

El acto, a las 12 horas, incluye una mesa redonda sobre el certamen en el Club del periódico

M. R., Oviedo

La Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) celebra este año un siglo de trayectoria desde su primera edición, en el año 1924. LA NUE-VA ESPAÑA ha querido celebrar el centenario con un gran acto que tendrá lugar hoy, viernes, 28 de junio, a las 12 horas, en el Club LA NUEVA ESPA-NA, en Oviedo.

«Presente y futuro de la FID-MA» es el título del foro y debate, en el que participarán el director comercial, Mario Cueto-Felgueroso, y el director de la Feria, Alvaro Alonso, además de María

Obaya y Rebeca Fernández. El director de LA NUEVA ESPA-NA, Gonzalo Martínez Peón, se encargará de abrir el acto. En él está previsto que intervengan la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón; el presidente de la Cámara de Comercio gijonesa, Félix Baragaño, y el cronista oficial de la Villa de Gijón, Luis Miguel Piñera. El cierre del acto correrá a cargo del presidente del Principado, Adrián Barbón. Al término del acto se servirá un vino español.

La FIDMA nació en 1924, al organizar la Federación Patronal de Gijón, en el paseo de Begoña, una gran exposición sobre las novedades de la industria asturiana.



Francisco González Méndez entrega un detalle a Adrián Barbón.

#### Los exalcaldes asturianos se presentan al presidente Barbón

Era una cuenta pendiente la que tenía Adrián Barbón con la Asociación de exalcaldes de Asturias y este mismo jueves la saldó. El Presidente del Principado recibió a una delegación del colectivo, encabezado por su presidente, el exregidor de Cudillero Francisco González Méndez, quien se encargó de decir unas palabras y entregar a Barbón un detalle. Unos y otros departieron durante la tarde de la gestión municipal y regional, algo de lo que el presidente asturiano controla, ya que él mismo fue Alcalde de Laviana. En el encuentro también estuvieron Luis Miguel Rebustiello, coordinador; Javier Parajón, Rogelio Pando, Juan Carlos Guerrero, José Manuel Cuervo, Julián Fernández Montes y Jaime Gareth.

#### En marcha el proceso para renovar el Consejo Agrario

La Consejería de Medio Rural ha puesto en marcha de forma oficial, con la publicación en el Boletín del Principado, la renovación del Consejo Agrario, una demanda del sector y algunas organizaciones debido a que son ya más de 20 años sin convocarse elecciones. El decreto incluye 19 artículos para activar el proceso electoral, con el objetivo de renovar cada cuatro años la representación de las organizaciones agrarias en Asturias. Con esta resolución se pretende determinar la representación, regular el procedimiento, la composición y funcionamiento del proceso electoral, la aprobación del censo, la presentación de las candidaturas, la composición y funcionamiento de las mesas y el proceso de votaciones y el escrutinio. Las elecciones agrarias fueron un compromiso del consejero, Marcelino Marcos, al llegar al cargo.



La figura universal Playmobil cumple 50 años de historia y el Centro de Encuentros y Creatividad expone 400 metros cuadrados de diferentes temáticas, desde los dinosaurios hasta nuestros días



# Hasta el 30 de junio

Centro de Encuentros y Creatividad El Trabanquín (\*), El Entrego

#### **HORARIOS**

Viernes: de 16.30 a 20.30 horas

Sábados y domingos: de 11.00 a 14.00 horas, y de 16.30 a 20.30 horas.

#### **PRECIOS**

Niños de 0 a 3 años: Gratis Niños de 4 a 15 años: 4€ Adultos (+ de 16 años): 6€ Reducida (jubilados, desempleados y estudiantes): 5€



Más de figuras

> ÚLTIMO **FIN DE SEMANA**

#### VISITAS GUIADAS

(mínimo 10 personas)

De lunes a viernes, excepto festivos

Información y reservas: Teléfono: 684 686 670 info@creatyvaproducciones.com

www.creatyvaproducciones.com

La entrada online tendrá acceso preferente







QR para acceder a las entradas vía online:



(\*) El Centro de Encuentros, en las cercanías de las estaciones de FEVE y Renfe de El Entrego, dispone de cafetería, terraza y amplio aparcamiento.

Esta exposición no está organizada por © PLAYMOBIL/ geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG

# Denuncian por estafa al hombre que cambió de sexo para eludir la condena por maltrato

María José B. T., antes José María B. T., denunció por homofobia a sus empleados, que lo niegan y preparan una demanda para que les pague lo que les debe

Luis Angel Vega, Oviedo

Mientras sus empleados trabajaban sin recibir un euro, él viajaba con su novia rumana a Punta Cana. París o Londres, y la llevaba a restaurantes caros con el dinero que entregaron sus clientes, que se quedaron con las obras contratadas sin hacer. A su exmujer la agredió y dejó de pagar las pensiones alimenticias. Finalmente llegó el momento en entrar en prisión por violencia de género y José María, aprovechando la ley del «sólo sí es sí», decidió cambiarse de sexo y pasar a llamarse María José, tras lo que adujo que no había cometido un delito de violencia de género, dado que era una mujer. No sólo eso. A sus antiguos trabajadores, a los que debía miles de euros, los acusó de discriminación y homofobia, aunque ellos aseguran que es mentira, que jamás le llamaron «maricón de mierda», como él asegura. Ahora, sus clientes supuestamente estafados preparan una demanda para hacerle pagar.

legio, pero jamás lo volverán a ha-

cer», aseguró a un empleado, al que, según asegura éste, le debe un mes de sueldo. El ovetense M. A. M. J., dice que su exjefe José María B. T., ahora devenido en María José B. T., le obligó a firmar un contrato de autónomo. Cuando fue a reclamarle el dinero cometió el error de golpearle, por lo que fue condenado a pagar 160 euros.

Pero ahora ha sido denunciado por homofobia y discriminación, y ha tenido que depositar 2.600 euros para hacer frente a las responsabilidades penales. «Es un jeta de los buenos. Tengo un tweet suyo en que critica a un camarero por 'amanerado', que es algo que no casa con alguien que se ha cambiado de sexo, creo yo», asegura. Le reclaman la misma cantidad a otro exempleado, pero a otros dos les piden 5.200 euros a cada uno. A todos ellos les debe dinero, según indican. A todos ellos, aseguran, les atribuye insultos que nunca expelieron, como «transexual de mierda», «maricón» o «eres mujer porque no tienes hue-«De crío me maltrataron en el co- vos». Cabe decir que los cuatro están sospechosamente acusados de los

mismos insultos. Pero lo que indican es que jamás les expresó que fuese una mujer. «El se presentaba ante nosotros como Chema, y presumía de cómo mantenía relaciones sexuales con su novia rumana», indican.

Otro de sus antiguos empleados, que hacía las veces de jefe de obra, el mierense J. R. O., asegura que tenía a sus empleados «sin asegurar, piratas, en negro». Y añade: «Me quedé de baja y dijeron (José María y su abogado) que me había ido por mi propia voluntad, con lo que me quedé sin paro. Los demandé, y entonces me denunciaron por haberme quedado con una escalera. A otro lo acusaron sin razón alguna de ir a trabajar drogado y bebido. Es un trampas. Le contrataban para hacer obras, estaba dos días y luego desaparecía después de cobrar», aseguró. Al parecer, José María/María José ha denunciado a siete de su extrabajadores por homofobia.

Los clientes víctimas de José María/ María José preparan una demanda contra él por dejarles colgados de la brocha, a una de ellos sin casa in-

cina de fuera de Asturias, que le pagó más de 30.000 euros como adelanto para arreglarle una casa en Asturias. Cuando se dirigió a su novia rumana para reclamarle por no haber realizado las obras, le dijeron que estaba en coma en el hospital, algo que, evidentemente, era mentira. El arquitecto no ha soltado el proyecto de reforma dado que no se le ha pagado.

#### Más estafas

A una mujer la estafó en la reforma de una panera. A otra que había pagado ya 4.000 euros por la reforma de una casa, la dejó sin ella y cuando reclamó, «le cascó una demanda». Una de las víctimas añadió: «A mediados de mayo nos enteramos de que lo que pasaba es que estaba en la cárcel, y ya supimos lo que estaba pasando. Un abogado nos advirtió de que no íbamos a ver un duro. Lo encontramos a través de un portal de internet. Juega con la ilusión y la necesidad de la gente. Nos cameló vilmente, no tiene mocluso. Una de las denunciantes, ve- remos es que no salga de prisión».

#### El cuarto Juzgado mercantil de la región inicia su actividad en Oviedo el lunes

L. Á. Vega Oviedo

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA,) Jesús María Chamorro, visitará este lunes, 1 de julio, a las 10.30 horas, las instalaciones judiciales de Telefónica en Oviedo, donde ese día comienza a funcionar el nuevo Juzgado mercantil de Oviedo, el cuarto de Asturias. Hay dos en Oviedo y otro en Gijón.

Hasta que sea cubierta su titularidad por concurso ordinario, será atendido de forma rotatoria por los otros dos jueces de lo Mercantil de Oviedo, comenzando por la actual titular del Mercantil número 1, Begoña Díaz Moris, y siguiendo luego por el del número 2, Miguel Angel Alvarez-Linera Prado.

Según informó el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el objetivo de la creación de este nuevo Juzgado mercantil es «canalizar el previsible incremento de la litigiosidad y adaptar la planta judicial a las necesidades existentes».

## El alcalde de León (PSOE) defiende una comunidad solo con Asturias

José Antonio Díez ve más fácil su propuesta que la unión con Salamanca y Zamora

El alcalde de León, el socialista José Antonio Díez, afirmó que considera «una muy buena noticia» que se sigan apoyando mociones a favor de un derecho constitucional como es la autonomía para la Región Leonesa (León, Zamora y Salamanca), pero ha precisado que personalmente apuesta por una nueva comunidad formada por Asturias y León.

El regidor ha valorado que la primera institución provincial como es la Diputación apoyara el miércoles en sesión plenaria una moción presentada por la Unión del Pueblo Leonés (UPL) que reclama la constitución de una autonomía propia para la Región Leonesa (León, Zamora y Salamanca) con los votos a favor del grupo proponente y el PSOE y en contra del PP y Vox.

«Lo más importante es saber qué camino se va a seguir a partir de ahora buscando que tenga la

E. P. mayores posibilidades de éxito po-León sibles», ha agregado Diez, que ha advertido de la falta de apoyo que hay en Zamora y Salamanca a la propuesta que defiende la UPL lo que hace que sea un objetivo «prácticamente imposible».

> A su juicio sería más viable una autonomía exclusiva de la provincia leonesa e incluso una de Asturias y León. Este segundo supuesto, a su juicio, sería la alternativa «idónea» y la que «se justificaría también plenamente desde un punto de vista histórico». Ha valorado el apoyo de su partido a la moción en la Diputación después de que el Ayuntamiento de León, bajo su mandato, fuera el primero en aprobarla hace cuatro años, lo que le enfrentó a las direcciones autonómica y federal del PSOE. «Cuando se aprobó la moción en el Ayuntamiento de León se produjo un gran sismo interno en el Partido Socialista y fui claramente asediado y perseguido», ha recordado el regidor, que valora que ahora el PSOE se sume a esta iniciativa.

## Condenado por agredir sexualmente a una chica de 17 años ebria en Siero

Imponen un año de cárcel al acusado, un joven de 19 años que frotó sus partes contra las de la menor en casa de un amigo

L. A. Vega, Oviedo

Un joven de 19 años procesado por agredir sexualmente en Siero a una menor en estado de embriaguez reconoció este jueves ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial el delito que le atribuían la Fiscalía y la acusación particular y aceptó una condena de un año de prisión, alejamiento y libertad vigilada. Tendrá que pagar además 10.000 euros en concepto de indemnización.

Ambos se encontraban en la casa de un amigo e iban a pasar todos allí la noche, aprovechando que su familia estaba fuera. En el momento de los hechos, el procesado tenía 19 años y la menor, 17. Todo ocurrió en la noche del 1 al 2 de agosto de 2020. El procesado, nacido en 2001, se trasladó con dos amigas de 17 años hasta la casa de otro amigo, de 16, en Siero, para divertirse y pasar la noche allí, aprovechando que estarían solos.

Una vez en la vivienda, todos consumieron bebidas alcohólicas, lo que afectó intensamente a una de las jóvenes, la que luego fue agredida sexualmente. No consta la repercusión que tuvo el consumo en las facultades del procesado. En un momento determinado, éste la cogió de la mano y la acercó a su pene hasta tocarlo, teniendo que forcejear la chica para que la soltara, hecho del que no se apercibieron, o no recuerdan, sus amigos, que se encontraban en el mismo salón, en otro sofá.

El acusado tendrá que pagar a la menor la cantidad de 10.000 euros en concepto de daños morales

Poco más tarde, estos dos últimos salieron de la habitación porque la otra chica estaba indispuesta, quedando solos los otros dos jóvenes. En ese instante, el procesado cogió a la menor, quien solo llevaba puesta una camiseta larga y la ropa interior, y la colocó a horcajadas encima de él, y le hizo frotamientos. No consta suficientemente aclarado lo que sucedió después. A continuación, la menor salió del salón y subió a una de las habitaciones de la planta superior, donde pasó el resto de la noche.

El procesado, con carácter previo al juicio, consignó la cantidad de 10.000 euros para hacer frente a las responsabilidades civiles derivadas de esta causa. Los hechos son considerados constitutivos de un delito de agresión sexual y concurre la atenuante de reparación del daño. Tras reconocer los hechos, el procesado aceptó una condena de un año de cárcel, la prohibición de aproximarse y de comunicar con la joven durante 6 años, lo que le impedirá acercarse a menos de 300 metros a la víctima, su domicilio, su lugar de trabajo y cualquier otro que frecuente, aunque no esté en ellos, así como establecer contacto escrito, verbal o visual con ella por cualquier medio. Además, se le impone la medida de seguridad de libertad vigilada durante 4 años, que se ejecutará después de la pena de prisión y se concretará en el momento procedente. En concepto de responsabilidad civil, el procesado indemnizará a la menor con 10.000 euros.

Manuel Iglesias | Estudiante becado por la Fundación La Caixa

# «La beca para ir a Zúrich es una doble satisfacción al tiempo y esfuerzo que dediqué a estudiar»

«Mi prioridad es embarcarme en un proyecto del ámbito de la Estadística, aunque no tengo decidido si por la vía académica»

#### Christian García Oviedo

Manuel Iglesias es uno de los tres jóvenes asturianos que han conseguido una beca de la Fundación La Caixa para realizar posgrados. En su caso, este ovetense graduado en Matemáticas y Física por la Universidad e Oviedo lo cursará en la ETH de Zürich (Suiza), donde se especializará en Estadística. Anteriormente, amplió su formación en el University College London (Reino Unido) y en la University of Essex.

#### -¿Cómo valora haber sido galardonado con la beca?

-Es una de las mayores alegrías que he tenido a nivel académico. Se presentaron alrededor de mil solicitudes para cien becas y las personas que se presentan suelen tener un currículum impresionante, por lo que tenía claro que iba a ser muy difícil que me la concedieran. Creo que haber sido galardonado es una doble satisfacción, ya que, por un lado, es una recompensa a todo el tiempo y esfuerzo que he dedicado a estudiar durante estos años y es muy bonito recibir ese reconocimiento. Por otro lado, también significa que los evaluadores de la beca han considerado que el proyecto formativo que les presenté es interesante y creen que puede aportar algo bueno a la sociedad.

#### -¿Qué supondrá para su formación y carrera?

-Esta beca me permite estar cursando un máster en Estadística en la ETH (Escuela Politécnica Federal) de Zúrich. Aunque ya tuve algunas asignaturas durante la carrera, tenía claro que quería especializarme mucho más en esta rama y gracias a la beca puedo estar haciéndolo en una Universidad puntera en Europa. Aparte del impacto que va a tener a nivel académico, también ayuda mucho a establecer vínculos con otros becarios gracias a las distintas actividades que organizan desde la Fundación La Caixa. Esto me parece muy importante, ya que son personas con proyectos personales muy interesantes más allá del máster que están estudiando y que sin duda son una motivación para mejorar.

-Realizó dos tesis de grado en la Universidad de Oviedo. ¿Cómo surgió el interés por los temas de ambos trabajos?

 Las áreas en las que he realizado ambos trabajos (estadística en el trabajo fin de grado en Matemáticas y Física de altas energías en el caso del de Física) las elegí porque eran dos de las ramas que más interesantes me habían resultado durante los años anteriores. En el caso de la tesis de Matemáticas, me centraba en lo que se llaman los números «fuzzy», que son una propuesta alternativa que se utiliza por ejemplo en escalas de valoración, como encuestas de satisfacción o escalas para indicar el dolor. Me parecía muy interesante por las múltiples aplicaciones directas que tiene, que es algo que siempre he valorado muy positivamente a la hora de tomar decisiones. En el caso de Física, el tema giraba en torno a la detección de errores en las mediciones del acelerador de partículas del CERN. Al final también era un reto a nivel estadístico y computacional, pues hay que trabajar con enormes cantidades de datos y utilizar técnicas de «machine learning», por lo que tenía un enfoque muy práctico.



Establecer vínculos con otros becarios es importante por sus interesantes proyectos

#### -¿Ha podido prolongar sus tesis en Zúrich?

 Durante el primer año he estado centrado en ampliar mis conocimientos en Estadística, con el objetivo de conseguir tener una base sólida en este campo, por lo que he combinado asignaturas más teóricas, hablando por ejemplo de modelos estadísticos, y otras más prácticas, centradas fundamentalmente en estudiar técnicas de computación o cómo realizar experimentos de forma correcta desde el punto de vista de la recogida y el tratamiento de los datos. Por el momento no he continuado de forma directa con los proyectos que empecé en los trabajos fin de grado, ya que son temas bastante específicos. También decidiré pronto mi tema para la tesis del máster, que será en alguna rama aplicada de la estadística. Sí que es cierto



Manuel Iglesias. Cedida que el verano pasado estuve realizando unas prácticas de verano en DESY, un centro de investigación en física de partículas localizado en Hamburgo, donde participé en un grupo de investigación que trabajaba para el mismo experimento del CERN que el grupo en el que hice mi tesis de grado de física, por lo que hubo una cierta continuidad con mi trabajo anterior.

#### –¿Qué objetivos se plantea a futuro?

-Hoy en día mi prioridad es encontrar un proyecto que me motive en el ámbito de la estadística para poder embarcarme en él una vez que acabe el máster, aunque aún no tengo decidido si quiero que sea siguiendo la vía académica (en la Universidad) o en una empresa. Creo que en Estadística tenemos la suerte de que hay muchas aplicaciones en otros campos, por lo que surgen proyectos interesantes de temas muy diversos. Por la experiencia que he tenido, creo que con el tiempo pueden ir apareciendo grandes oportunidades con las que no contabas en un principio, por lo que creo que es importante que tenga la mente abierta a la hora de plantearme mi futuro.





C/ Leopoldo Calvo-Sotelo, 7, Oviedo Contáctanos: club@lne.es Teléfono: 985 279 731 (de 12 a 14 y de 18 a 19 horas)









Por la izquierda, Manuel Ángel Álvarez, Paula de la Uz, Nicolás de las Heras, Concepción Méndez, Velio Álvarez, José Javier García y Marco Prieto. F. Rodríguez

# El nuevo reto de «Rober contra el cáncer»: correr de León a Oviedo en 24 horas

La prueba comenzará en la capital leonesa el 5 de julio a las 20.00 horas y discurrirá por el Camino del Salvador, pasando por Lena y Mieres

#### M. J. Iglesias Oviedo

El lenense Manuel Barros fue un enamorado del Camino del Salvador y luchó por su recuperación en Lena, su concejo natal. Ahora, «El Camino de Rober contra el cáncer» le dedica su reto anual, en reconocimiento a lo mucho que colaboró por combatir la enfermedad que finalmente se lo llevó.

El Club LA NUEVA ESPAÑA acogió ayer un acto en el que se dieron a conocer los pormenores de una carrera muy especial, que partirá de León el 5 de julio a las 20.00 horas con un objetivo claro: realizar 126 kilómetros corriendo desde la capital leonesa hasta la Catedral de Oviedo, en menos de 24 horas, junto al ultrafondista Nicolás de las Heras, subcampeón del mundo absoluto de carrera continua de 48 horas. De las Heras, farmacéutico en Grado, al que el ciclista y empresario Marco Prieto llamó con cariño «El boticario volador», explicó que to-

#### 19.30 horas

El guitarrista flamenco Carlos Sánchez y su nuevo disco, esta tarde

El músico y compositor Carlos Sánchez, natural de Toledo y afincado en Asturias, guitarrista oficial de la peña «Enrique Morente» de Oviedo, estrena disco en el Club LA NUEVA ESPAÑA. Lo presentará Soledad González, presidenta de la peña «Enrique Morente». El artista, que ha acompañado a Isabel Pantoja, entre otros intérpretes, tocará temas del nuevo álbum.

do el dinero que se recaude (las inscripciones cuestan 25 euros) irá a parar a la Fundación SEOM (Sociedad de Investigación Oncológica), a fin de financiar una nueva beca para investigar contra el cáncer.

Directora: María José Iglesias

«Barros, descendiente de ferroviarios era un enamorado de la rampa de Pajares y de todo el entomo del Camino que atraviesa Lena», señaló José Javier García, amigo y socio de Manuel Barros, a lo largo del acto, en el que también participaron Manuel Antonio Álvarez, alcalde de Mieres; Concepción Méndez, concejala de Educación; y Deportes del Ayuntamiento de Oviedo; y José Velio Álvarez, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Lena, quienes resaltaron la importancia de que la ruta pase por sus respectivos concejos. Paula de la Uz, patrocinadora del reto, recordó con emoción tanto a Manuel Barrios como al propio Roberto Rober), «con la actitud positiva que tenían eran capaces de cualquier cosa », destacó.

Nicolás de las Heras, que ha completado varias veces el Camino del Salvador, llamó la atención sobre la importancia de difundir y recuperar la historia y la cultura que van ligadas a la ruta que une Asturias y León. «También nos consideramos un poco embajadores de Asturias», indicó.

El recorrido se estructurará en doce etapas de diez kilómetros cada una, «en tiempos muy asumibles, con descansos, para que sea llevadero. La gente piensa que yo no me canso, pero para mÍ también es un reto complicado, aunque estoy súper motivado», recalcó el atleta. «Va a venir gente que nunca han corrido de noche. El reto empieza cuando te inscribes. Si no llegas no pasa nada», concluyó.

Roberto González García, impulsor de la iniciativa «Rober contra el cáncer» falleció en mayo de 2023 a los 46 años; los cuatro últimos, marcados por un cáncer gástrico incurable.

## «Seguid vuestra vocación», recomienda el Rector a los «estudiantes 10» de la EBAU

Pablo Durán, María Aumente y Cristina Pérez del Río visitan a Ignacio Villaverde tras la prueba

#### Oviedo

Este jueves, el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, recibió a tres de los cuatro estudiantes que obtuvieron un 10 en la EBAU: Pablo Durán, del colegio San Ignacio; María Aumente, del Loyola; y Cristina Pérez del Río, del instituto Montevil.

El Rector recomendó a los estudiantes que sigan su vocación, ya

C. G. que «el éxito consiste en mirar atrás y ver que el viaje mereció la pena». En ese sentido, los tres jóvenes tienen claras sus preferencias. En el caso de Durán, el doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III de Madrid, mientras que Aumente y Pérez del Río se decantan por continuar su formación en la Universidad de Oviedo, siguiendo el consejo de Villaverde, y cumpliendo su vocación cursando Medicina.



El rector Ignacio Villaverde, Pablo Durán, Cristina Pérez del Río, María Aumente y la bibliotecaria María José Ferrer, durante la visita a la Biblioteca Central Universitaria. U.O.

20 casa ourmet



La Nueva España

# SELECCIÓN GOURMET EXCLUSIVA

Celebra el verano con lo mejor de Conservas Ortiz, Martin Códax y Marqués de Riscal





Bonito del Norte en aceite de oliva 220 g



Sardinas en aceite de oliva picantonas 190 g



Sardinas en aceite de oliva a la Antigua 140 g



2 Uds Bonito del Norte en aceite de oliva 112 g



Abretarros Martin Códax Albariño 2023 DO Rías Baixas



Marqués de Riscal XR Rosé 2023 DOCa Rioja



Pan de Olivo Gourmet con Sésamo 200 g



Patatas chips Bonilla a la vista 30 g



Maxi Cracker Tomato Lady Joseph 150 g



Aceitunas relienas de anchoas Zambudio 120 g











#### Previsiones meteorológicas para los próximos días

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)

|                        | ноу  | MAÑANA | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES |
|------------------------|------|--------|---------|-------|--------|-----------|
|                        | 444  | -      |         |       | 000    |           |
| Probabilidad de Iluvia | 100% | 90%    | 65%     | 75%   | 90%    | 65%       |
| Temperatura máxima     | 190  | 170    | 210     | 230   | 200    | 210       |
| Temperatura mínima     | 160  | 150    | 140     | 120   | 160    | 140       |





Un hombre descansa en un banco del parque Ferrera de Avilés. | C. G.





C/ Leopoldo Calvo-Sotelo, 7, Oviedo Contáctanos: club@lne.es Teléfono: 985 279 731 (de 12 a 14 y de 18 a 19 horas) Directora: María José Iglesias Escanea este QR y consulta toda la programación



Hoy 28 JUNIO | Viernes, 19.30 h. Concierto

# El sonido de la vida: estreno del nuevo disco del guitarrista y compositor Carlos Sánchez

#### Interviene:

CARLOS SÁNCHEZ Guitarrista y compositor

Presenta: Soledad González, presidenta de la peña flamenca "Enrique Morente"



#### Entre los grandes de la guitarra española

Carlos Sánchez, natural de Toledo y afincado en Asturias, guitarrista oficial de la peña «Enrique Morente» de Oviedo, estrena disco y lo hace de forma oficial hoy, viernes, 28 de junio, en el Club LA NUEVA ESPAÑA. Carlos Sánchez ha grabado varios discos y colaborado con numerosos músicos de otros géneros, como: ñAlvaro Digue, Esteban Verdeja y Florencio Gómez. Además, ha tocado para artistas de la talla de Isabel Pantoja, María Toledo, Israel Fernández, Esteban Bolado, Alba Gutiérrez, Perlita de Huelva, Rafael Jiménez («el Falo»), Verónica Lozano, Rocío Ruiz, Nieves Hidalgo, Lucía Leiva y Eva Durán, entre otros.

Entrada libre hasta completar aforo



Álvaro Benítez y Carla Paniagua, sentados en el césped. | C. G.

## Mañanas de bochorno y tardes de lluvia: Asturias espera «a la fresca» un verano que aún no llega

«Es difícil hacer planes», se quejan del tiempo los asturianos, algo hartos del calor «pegajoso»

> Christian García Avilés

«Está feo. Por la mañana hace calor y parece que hará buen día, aunque con mucho bochomo, pero por la tarde llueve». Son las once de la mañana y Ángel García aprovecha un banco bajo la sombra de un árbol en el avilesino parque Ferrera para estar «a la fresca». La mañana está nublada, pero el calor es algo «pegajoso» como todos estos días pasados. Según previsiones de la Aemet, se avecina un verano más caluroso y seco de lo normal, pero de momento «solo hay bochorno e inestabilidad» en Asturias.

Los últimos días, el sol mañanero y la subida de las temperaturas
dieron paso a nubarrones y a algún
chaparrón. «Así es difícil hacer
planes. Ni playa, ni terraceo, ni nada», asegura Juan Carlos García,
que aprovecha para hacer deporte
en el parque pese al calor: «Así es
como mejor se entrena, con nubes
y temperatura agradable». Lamentado por los días «locos» en Asturias, García mira con ganas a las
vacaciones: «Me iré a Málaga, a
aprovechar el sol, el calor y la playa». También deporte hace Kevin

Menéndez, quien aprovecha la sombra para hacer dominadas. «Llevo bastante bien que en un día se den tres estaciones», bromea.

El parque de Avilés es un imán para pasar las horas de más calor. Ya sea sólo, en parejas o en grupo, los avilesinos aprovechan el frescor del césped y de los árboles. «Queríamos pasar el rato. Tumbarnos, descansar y para las tres a casa a comer», comentan Carla Paniagua y Álvaro Benítez, este último sevillano afincado en Avilés que asegura que «aquí se está mucho mejor que en Sevilla». Pese al calor, los dos jóvenes no dudaron en extender la toalla y aprovechar el frescor de la hierba «para combatir el bochorno». En un banco a la sombra están Mónica Herrero y Carlos Rodil, acompañados de su perro Takoda, que «disfruta de los días menos calurosos». Ambos lamentan que «hay mucho bochorno» y que «el tiempo cambia mucho, parece que despeja y aparecen las nubes».

Playas y piscinas también sirven para sobrellevar el bochorno, que seguirá este fin de semana, con más nubes que sol y algo de lluvia también.



# Guía Médica

Todos los miércoles y viernes

## Nueva dirección en Oviedo: Ingeniero Marquina, 5. Bajo 985 216 173 - 985 216 014

CLÍNICAS OFTALMOLÓGICAS



#### Análisis clínicos



#### Angiología y cirugía vascular

#### DRA. Mª EUGENIA BERNALDO DE QUIRÓS Eliminación de varices y lesiones vasculares por láser. Microcirugía ambulatoria de varices y escleroterapia.

985 28 60 00 CA CLINICA

#### Cirugía plástica y estética



#### Dra. Ariana C. Alonso von Werner

- Especialista en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética
- Reconstrucción Mamaria
- Cirugía de la Mano y
- Nervios Periféricos Microcirugía
- CENTRO MÉDICO DE ASTURIAS Telf.: 985 27 25 68

#### Colo-protología

#### CENTRO COLOPROCTOLÓGICO DE ASTURIAS Dr. Sánchez-Farpón

Hemorroides, incontinencias, fístulas, fisuras. Manometría. Láser. Ecografía. Biofeedback C/ Fruela 18, 1º C - 33007 Oviedo Tfno.: 985 20 20 59

#### Cirugía general y del apartato digestivo

#### DR. JOSÉ LANDEIRA

- Cirugía Laparoscópica.
- Cirugía Endoscópica.
- Cirugía mamaria. Endoscopia Digestiva: diagnóstica y terapéutica.

#### 985 28 60 00 CASTURIAS

#### Cirugía Pedriática

#### Doctor Almoyna

#### CIRUGÍA PEDIÁTRICA Área de especial interés: Anquiloglosia

UROLOGÍA INFANTIL Consulta, previa cita telefónica, en

Centro Médico de Asturias - OVIEDO Tel.: 985 27 25 68 carlosalmoyna@gmail.com



## Alergia al polen: así puedes controlarla en verano

Ojos rojos, fatiga o congestión nasal son algunos de los síntomas producidos por gramíneas, árboles y malezas

#### **BE**content

Tos seca, ojos rojos, congestión nasal, cansancio... son algunos de los molestos síntomas propios de la alergia que mucha gente suele experimentar en época estival por culpa del polen, uno de los primeros alérgenos en descubrirse, y su sintomatología se denominó «fiebre del heno».

El cuadro clínico puede ser leve y de corta duración, provocando solamente molestias nasales o cuadros más severos con afectación ocular y respiratoria. Consiste en rinoconjuntivitis, que se caracteriza por ataques de rinorrea (goteo nasal acuoso) con intenso escozor de la mucosa nasal que provoca congestión nasal y accesos paroxísticos de estornudos.

Suele acompañarse de conjuntivitis con intenso lagrimeo, escozor, molestias con la luz y enrojecimiento del ojo.

Si el cuadro se agrava, puede incluso manifestarse como asma bronquial con «pitidos» al respirar, tos y dificultad respiratoria. Si los síntomas son leves pueden paliarse con algunos trucos:

-Utilizar mascarillas o filtros nasales para evitar respirar los granos de polen. Asimismo, utilizar gafas de sol para limitar el contacto directo del polen con los ojos.

-Extremar la higiene de manos y cara, limpiando con agua fresca la nariz y los ojos frecuentemente.

–Seguir la medicación y las pautas prescritas por el médico.

-Evitar el contacto directo con las plantas productoras del polen al que se es alérgico.

-Viajar en coche con las ventanillas cerradas. Evitar los desplazamientos en moto o en bicicleta.

-Vigilar especialmente los días de tormenta de alto contenido eléctrico y los días de viento, ya que las concentraciones de pólenes aumentan mucho.

-Evitar colgar ropa en el exterior ya que el polen se puede quedar pegado en la ropa.

#### Neurología

#### Dr. Mateos INSTITUTO NEUROLÓGICO

**NEUROLOGÍA** NEUROPEDIATRÍA NEUROCIRUGIA **NEUROFISIOLOGÍA** CARDIOLOGÍA OTONEUROLOGÍA NEUROPSICOLOGÍA NEUROLOGOPEDIA NEUROFISIOTERAPIA

C/ San Francisco 21, 1º. OVIEDO. 985 203 150 - 608 354 176 ww.doctormateos.com R.S.: C.2.4/6870/1

#### Oftalmología

#### BASCAR∢N

Tus ojos

se lo

CLÍNICAS OFTALMOLÓGICAS

GLAUCOMA

CATARATA UNIDAD DE RETINA

(Degeneración macular) LASER

CIRUGIA REFRACTIVA

LENTES DE CONTACTO LENTES INTRAOCULARES

MULTIFOCALES OVIEDO - C/ Ingeniero Marquina, 5.

Bajo · 985 216 173 · 985 216 014 LLANES - Celso Amieva, 12 - 1º -985 403 030

www.clinicabascaran.com clinicabascaran@clinicabascaran.com

#### Oncología

#### Dr. PEDRO JOSÉ PRADA

#### Oncología

Braquiterapia prostática Valoración Radioterapia Intraoperatoria Centro Médico de Asturias Tfno 985272568 - 985250300 www.braquiterapia-prostata.net

#### Reumatología

#### DR. J.L. RIESTRA NORIEGA REUMATÓLOGO

#### OVIEDO:

Mat. Pedrayes, 15-2º C / 985230065

Fleg : Sanktaut 75/1978.

#### Traumatología y cirugía ortopédica

DR. ALEJANDRO BRAÑA VIGIL

· Cirujano Ortopédico ·

C/ Asturias 1, 1°C • OVIEDO T. 985 23 51 76

Visado Colegial número 16 C.L. + Reg. Sanidad número 52/1977

#### Urología

#### DR. TRILLA

URÓLOGO Nº Registro Sontanto: C2.1/63311 ÚLTIMOS AVANCES EN UROLOGÍA

OVIEDO Margs. de Teverga, 5 - 3°G 985 251 063 - 619 726 636

> GIJÓN Clínica Covadonga 985 365 122 www.trillaurologo.com

#### Dr. S. ESCA CATEDRÁTICO DE UROLOGÍA

CIRUGÍA UROLÓGICA, UROLOGÍA INFANTIL ESTERILIDAD E IMPOTENCIA PROGRAMA ESPECIAL DE DETECCIÓN

PRECOZ DEL CANCER DE PRÓSTATA C/ Asturias, 34, Esc. derecha, 1° B . Oviedo Telf.: 985 235 066 . Registro Sanidad 50/2011/P

#### Dr. Francisco Valle González URÓLOGO

Cirugía robótica Da Vinci del cáncer Cirugía del cáncer de próstata, riñón y vejiga. Cirugia de la incontinencia masculina y femenina. Cirugía del prolapso rectal, útero y vejiga.

Centro Médico de Asturias Tel. 985 27 25 68

#### Clínica médica



# Salud

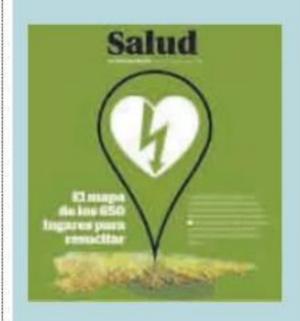

#### La Nueva España

ofrece a sus lectores un suplemento mensual con todas las claves sobre medicina, ejercicio físico, alimentación, bienestar...

# Cudillero, a la marea baja...

Pasado y futuro de un concejo con una larga tradición pesquera

Fue una larga historia y cuenta que ya hace más de mil años el último rey de Asturias, Alonso III el Magno, donó a la Catedral de Oviedo el lugar de Arroyas (Arrojas), un caserío en Novellana y la iglesia de Santa María de Belandres en las Piñeras, a la vera del ramal por la costa de la Vía Agripa, más tarde camino de Santiago, allá por el año 905 de la era. La toponimia de concejo nos habla de villas romanas, sin más datos, todavía un milenio antes.

Tras la larga noche de la alta edad media, por fin irán apareciendo más noticias sobre la tierra de Codillero (del codo), las Piñeras (tierra de pinos), Las Luiñas (tierras lueñes o alejadas) y las Brañas (tierras de vrano o verano). Y esas noticias nos dejan la historia de una de las comarcas más productivas del Principado.

El juez praviano Bances y Valdés, a finales del siglo XVIII las considera tan productivas que en los años de mala cosecha actúan como sementera, en socorro de comarcas de la provincia; a la vez que, Pascual Madoz –medio siglo más tarde– estima al puerto como capaz de doblar su producción de más de 480.000 arrobas o 6 millones de Kg/año de las especies más valoradas, si fuera atendida la necesidad de un puerto más seguro para abrigo de su flota.

Poco después se aprobará el Dictamen de la Comisión de la Junta Provincial de 1865 para la



JOSÉ S. MARQUÉS

En el siglo XXI la pesca ya es irrelevante, situando a Cudillero -reducido de «barcos sin puerto» a «puerto sin barcos»- a cerca de la décima posición en Asturias como puerto de descarga de pesca



Pesqueros en el puerto de Cudillero. | Juanjo Arrojo

ejecución del Ferrocarril Costero del Cantábrico, con estación en el término de Cudillero, –con la expresa intención de sacar esa producción a la meseta castellana–. Pero, en realidad, sólo se ejecutaron la salida del carbón de la cuenca minera asturiana por San Esteban de Pravia y el enlace con la fábrica de armas de Trubia. El tren tardó en llegar a Cudillero

En esas condiciones de desventaja, la naciente industria de la pesca –con las vaporas a hélice en lugar del remo y la vela, el tamaño de los barcos, frío a bordo, astilleros, conservas, etc.– se fue alejando de nuestro puerto. El resultado visible no son datos al albur, están tomados, además de las fuentes arriba citadas, de Gonzalo Anes, Jesús Arango o Luis Antonio García. Y, todavía más, las Estadísticas históricas de Fundación BBVA, 2005, recogen para la década de 1880 un desembarco total de pesca entre setenta y ochenta mil Tm/año para toda España; resultado, seguramente menor que la realidad, dadas las dificultades de toma de datos de la época. Lo cual indica -sea como fuere- que la participación de Cudillero, con 4.000 a 6.000 Tm en su momento álgido

representaría entre el 5 y 7% de España. En la segunda mitad del siglo XX esa cifra bajó hasta la décima parte y en el XXI ya es irrelevante, situando a Cudillero -reducido de «barcos sin puerto» a «puerto sin barcos»—, a cerca de la décima posición en Asturias como puerto de descarga de pesca.

Sirva como dato de contraste cómo Avilés con 5 embarcaciones, 24 matriculados y capturas irrelevantes en la segunda mitad del siglo XIX, ha beneficiado su puerto –con espacio y abrigo—hasta acercarse a las 20.000 Tm/año. Resultado que lleva a concluir que no es la crisis de las pesquerías la causa principal de la situación actual del sector en Cudillero.

La realidad fue más bien otra: Cudillero, en bajada continua desde hace un siglo, no fue capaz de navegar de ceñida cuando se produce esa caída del rendimiento de las pesquerías (por sobreexplotación, contaminación y calentamiento combinados) y añadido el cambio social desde los '80, se tradujo todo ello en la gran desbandada. La falta o cercanía de otras oportunidades quizá explique por qué no se mantuvieron población o flota, con Cudillero encabezando la bajada de manera destacada, mientras los puertos de Avilés y Gijón -la pesca industrial- atraían recursos y resistían.

# ¿De qué hablamos realmente cuando hablamos de absentismo?

Las ausencias del puesto de trabajo y sus causas

Ausencias injustificadas al trabajo, bajas laborales, permisos retribuidos... No es absentismo todo lo que parece. O no deberíamos considerar absentismo todo lo que la patronal dice que engloba el término. Empecemos por reconocer que la definición de absentismo de la OIT es demasiado general y ambigua, y abre la puerta a que las patronales incluyan interesadamente ahí todo tipo de ausencias -justificadas y no justificadas- cuando contabilizan el absentismo. Porque entre las primeras encontramos bajas médicas, permisos retribuidos por diferentes motivos, vacaciones... Pero nadie diría que cuando tienes derecho a una licencia por maternidad o paternidad estamos ante un caso de «absentismo». O cuando tienes un día por el fallecimiento de un pariente. O por el traslado de domicilio. O...

Así que tenemos ausencias «justificadas», que deberían dejar de considerarse absentismo para

evitar malas interpretaciones que pretenden trasladar a la sociedad la idea de que hay un montón de personas trabajadoras que «no se esfuerzan lo suficiente» o directamente defraudan con las bajas médicas (lo que indudablemente supone importantes pérdidas para las empresas y un aumento del gasto público); y absentismo «injustificado», que es cuando una persona trabajadora no acude a su puesto de trabajo de forma voluntaria o se ausenta sin aviso ni justificación. Para hacernos a una idea, un estudio de CCOO de Cataluña de 2017, estimaba el volumen de «absentismo real» en apenas el 1,3%, frente al 98,7% de ausencias justificadas fruto de derechos y permisos legales.

En las últimas semanas las organizaciones patronales han vuelto a «alertar» del supuesto problema que significa para ellas el absentismo, utilizando la estrategia de contabilizar el total del tiempo



JOSÉ MANUEL ZAPICO

de absentismo (justificado y no justificado), e insistiendo en la necesidad de que las mutuas tengan mayor protagonismo en la atención sanitaria, por ejemplo, para agilizar los procesos y reducir los tiempos de ausencia del trabajo. En esto no mienten, es su verdadero objetivo: debilitar el sistema público sanitario para hacer negocio con la salud de los trabajadores y trabajadoras; al fin y al cabo, una mutua no es más que una asociación empresarial.

Estamos por tanto ante un discurso extendido lleno de supuestos erróneos, falto de rigor, que manipula las cifras y los conceptos legales con el objetivo de reducir los costes salariales y las cotizaciones empresariales, y aumentar al tiempo los beneficios de las propias compañías, a costa de la salud y de las prestaciones de los trabajadores y trabajadoras.

Así que desde el sindicato preferimos diferenciar entre las ausencias laborales con cobertura legal (cuando hay una norma jurídica o convencional que justifica la no asistencia al trabajo) y el absentismo laboral sin cobertura legal. Cuando la ausencia tiene cobertura legal responde al ejercicio de un derecho por parte de la persona trabajadora. Y la conclusión es que lo que ellos llaman absentismo laboral sin cobertura legal es residual y anecdótico.

Otro asunto delicado es el tema de las bajas laborales. Hay que re-

cordar que a nadie le gusta estar enfermo, ni mucho menos atornillarse a la enfermedad. Y nuestro compromiso es firme para acordar propuestas que mejoren la salud de los trabajadores y trabajadoras, pero conviene tener siempre en cuenta que el sistema de control de la incapacidad temporal por contingencias comunes corresponde al sistema público con diferentes tipos de seguimientos, ya que es la mejor garantía para la recuperación de la persona trabajadora. En cambio, se habla poco del fraude que ejercen las empresas y mutuas cuando derivan al Sistema Público de Salud los daños a la salud cuyo origen es laboral. O de la cantidad ingente de horas extras que no se pagan, y que nos daría pie para hablar de un grave problema del que no se suele mencionar: el presencialismo insano e improductivo en las empresas.

Es (estadísticamente) innegable que las bajas laborales han aumenCiertamente no es una situación singular; en general, las comarcas de las viejas pueblas o «polas» del siglo XIII, salvo Siero, resisten mal, cuando no muy mal, el moderno fenómeno de la concentración urbana a costa de ir despoblando Asturias progresivamente; más, en una región donde el fenómeno se ve agravado hasta mostrar el mayor envejecimiento de España.

Situación, que nos trae el recuerdo de la genial metáfora de «La gallina ciega» de Goya o de Max Aub buscando a tientas; qué otra cosa, si no, es persistir en el intento de concentrar el esfuerzo, amén de notables recursos y fondos europeos en el espacio público o del puerto, en un pueblo con calle única en el fondo de un pendiente barranco natural.

Ello, sin perder de vista que un asunto de ese calado es el típico que en una democracia ha de debatirse en los programas y después votarse. No es ese un asunto baladí, aunque en nuestro concejo parezca detenido el tiempo en la casa de Omaña, como en el Régimen o en el Cudillero del que daban cuenta «La Voz de Cudillero» o «La Avispa», cuando se turnaban los caciques de la Restauración.

En resumen: con la población menguada y envejecida, sin espacio útil o accesos apropiados y con la reconversión creciente a pisos turísticos –a regular, a la vista del asunto catalán–, concentrar la atención en un sector saturado –con poco empleo, poco tiempo y poco marginal o valor añadido–, a la vez que parece ignorarse el resto –mayoritario– de otras actividades, ya sea polígono

industrial, conservas, metal, madera y mueble, pesca, agropecuario (las natas de Las Luiñas de postre en ¡Tineo! ¿No es posible producir esa materia prima y posicionarla en el mercado como los quesos de la vecina Pravia?)... Y lo mismo con los espacios turísticos con auténtico potencial, como las Casonas de San Juan, la Paca o La Casa del Rosal, amén del apoyo a otras casonas del concejo susceptibles de reconvertir o recuperar, algunas, tiempo ha deshabitadas. Al cabo... son sectores todos que impulsados debidamente generarían una economía más rica, diversificada y sostenible.

En el País Vasco, Navarra o Cataluña lo han resuelto admirablemente, revalorizando las producciones o servicios autóctonos y generando empleo y riqueza; de manera que hasta los repollos o los espárragos parecen tener denominación de origen.

Esa es la «Cuestión» que se debería debatir y votar, que no: el «Y tú más».

Se sale de este espacio la ya debatida y sancionada cuestión del legado Selgas, cuyo patrimonio debería constituir un espacio como los concebidos en la museística moderna, en apoyo a un necesitado concejo, en vez del lugar del descanso del personaje de turno y amigos; destino que, a pesar de los intentos, congratula al Ministerio de Cultura y a ciertas autoridades regionales y locales.

JOSÉ S. MARQUÉS ES PROMOTOR DE LA ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE CUDILLERO

# ¿Qué es eso del honor?

La poca altura de miras de los líderes de nuestros partidos mayoritarios

El chantaje es la presión que, mediante amenazas (de difamación, de muerte o de otro orden), se ejerce sobre alguien para obligarle a obrar en determinado sentido. La palabrita viene del francés «chanter», cantar. Chantajear a un reo, «faire chanter», consistía en torturarlo para que cantara, para que confesara sus culpas. Así el castellano creó el verbo chantajear, y el sustantivo chantajista, «maître chanteur».

En mi bachillerato conocí el significado de chantaje, extorsión o coacción, que ejemplificaba el profesor de Historia con aquel caso heroico de Guzmán el Bueno, en la defensa de Tarifa, cuando lanzó una daga para que mataran con ella a su propio hijo, apresado por el infante don Juan, antes de acceder a entregar la plaza; es decir, antepuso el bien común a sus intereses particulares.

«Matadle con éste, si lo habéis determinado, que más quiero honra sin hijo, que hijo con mi honor manchado».

Tuvo su réplica esta leyenda en nuestra guerra civil, con el general Moscardó, en el Alcázar de Toledo.

Otra cosa sea lo que llevan haciendo las minorías nacionalistas con nuestros gobernantes



PEPE MONTESERÍN

Sánchez. Strictu sensu no es chantaje, extorsión ni coacción; las llaves de Cataluña que, sin derecho, pretende ahora Puigdemont, como otros antes, no son a cambio de revelar asuntos privados, fuera del dominio público, que puedan perjudicar la fama o el crédito de nuestro presidente del Gobierno, tampoco secuestra-

ron a Begoña, se trata de una negociación voluntaria por ambas partes, un do ut des, un toma y dame, un presa i daca, que diría el fugado Carles. Yo te doy el voto para que gobiernes España, tú me das

armas para socavarla.

nacionales, el último Pedro

Los independentistas, más que la debilidad de nuestro sistema democrático, conocen la poca altura de miras de los líderes de nuestros partidos mayoritarios, incapa-

ces de entenderse en lo capital, que han de defender, y
Pedro, que confunde a Puigdemont con un maître chanteur,
e interpreta malamente el gesto de Guzmán el Bueno, entrega la daga, el hijo, media población y las prevendas que
hagan falta, con tal de parecer
que gobierna. De esa manera
indigna y de lesa patria, revela
además su íntima carencia: el
honor.

tado tras la pandemia. Y hay consenso en que entre las principales causas están el envejecimiento progresivo de la fuerza laboral en España (las personas trabajadoras mayores de 50 años han pasado de representar el 25,6% del total de la población ocupada en 2012 al 34,5% en 2023) y el deterioro que ha sufrido el sistema sanitario tras la pandemia.

También es incuestionable que el mayor perjuicio siempre es para la persona trabajadora (que es quien enferma y no tiene la más mínima responsabilidad en el aumento de las listas de espera), que ve cómo en ocasiones su proceso se dilata más de lo debido.

Otro gran problema que el sindicato viene denunciando desde hace décadas es que las enfermedades profesionales están infrarrepresentadas. Muchas patologías tienen un origen laboral pero se siguen catalogando como enfermedades comunes. Y eso provoca no solo que carguemos al sistema público de costes impropios, sino que también evita que la empresa no tome medidas para resolver los problemas de salud que se originan en los centros de trabajo. Y si la empresa no mejora las condiciones laborales, esa misma persona volverá a recaer. Un claro ejemplo son las patologías musculoesqueléticas. O la salud mental, a la que luego me referiré.

También hay cierto consenso en que el absentismo tiene mucho que ver con unas condiciones de trabajo con poca regulación y precarias que, a menudo, afectan de manera muy seria a la salud de los trabajadores y trabajadoras. «El chantaje de la necesidad obliga a aceptar un trabajo por un salario mísero, de mera subsistencia, con condiciones laborales nocivas, cuando no altamente tóxicas». Así lo recoge un informe de 2023 sobre precariedad y salud mental encargado por el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz.

Mención aparte merece el tema de la salud mental. La primera causa de siniestralidad laboral en nuestro país ya son las patologías no traumáticas, como ictus o infartos, que tienen que ver muchas veces con las condiciones de trabajo, con jornadas interminables, horarios imposibles de conciliar, cargas de trabajo inasumibles, el estrés, los estilos de mando autoritarios y arbitrarios, la incapacidad para la desconexión digital... El año pasado en Asturias de los 15 accidentes mortales en jornada de trabajo 8 se debieron a patologías no traumáticas.

La depresión ya se ha convertido, de hecho, en la principal cauDesde el sindicato preferimos diferenciar entre las ausencias laborales con cobertura legal y el absentismo laboral sin cobertura legal

sa mundial de discapacidad para ejercer funciones laborales. La Organización Mundial de la Salud estima que el 15% de la población adulta en edad de trabajar tiene un trastorno mental y un 5% de los adultos de todo el mundo padece depresión. Las incapacidades temporales relacionadas con esta problemática son las terceras más largas, y no se les presta la suficiente atención ni los suficientes medios. Según la Fundación Salud y Personas, el cuidado de la salud mental en el trabajo disminuye las bajas laborales en un 66%.

En Asturias, en los últimos siete años, las bajas laborales relacionadas con la salud mental se han incrementado un 44,3%. Y los problemas de ansiedad, estrés, depresión... se suelen tratar como enfermedades comunes cuando en muchas ocasiones están directamente relacionados con el trabajo, y cada vez más con la digitalización del entorno laboral. Ya se sabe, las más de las veces la solución no viene de la mano de los profesionales de la psicología sino de la organización de los trabajadores y trabajadoras en sindicatos de clase en la empresa.

En materia de salud laboral, lo venimos señalando: los recortes de personal, el incremento del ritmo y la cantidad de trabajo, el desarrollo de la competitividad entre las personas trabajadoras, el aumento de la exigencia de disponibilidad y el empleo temporal obstaculizan la posibilidad de combatir los riesgos psicosociales en origen. Y el aumento de los trastornos mentales

La causa de la baja productividad no es el absentismo, sino la escasa innovación

tiene mucho que ver con «la profunda precariedad bajo la que trabaja y vive la mayor parte de la humanidad», como subraya el informe del Ministerio de Trabajo.

Y ya no se trata de una cuestión personal, sino de un problema colectivo. Invertir en salud será beneficioso no solo para las personas trabajadoras, sino también para las empresas, que tendrán plantillas más sanas y comprometidas, lo que mejorará su desarrollo.

En todo caso (y en contra de lo que esgrimen muchas veces las patronales) la causa de la baja productividad y competitividad de nuestro país no es el absentismo, sino de la escasa innovación de la economía. Mientas Europa invierte en I+D el 2,1% del PIB, España lo hace el 1,4%. Y en el caso de Asturias, peor aún: el último informe del INE sobre la materia revela que mientras en Asturias la Administración Pública aumentó su inversión en I+D, las empresas la han reducido, y esa es la madre de todas las claves. Por eso también la productividad en Asturias es 3,3 puntos inferior a la media española. Está claro. Y no, no es el absentismo.

JOSÉ MANUEL ZAPICO ES SECRETARIO GENERAL DE CC OO DE ASTURIAS

# Feijóo exige a Bolaños cumplir el acuerdo del CGPJ y se abre a más pactos de Estado

El presidente del PP admite que su partido «baraja unas elecciones generales en 2024» ante las turbulencias en el Gobierno de coalición

Ana Cabanillas Madrid

Alberto Núñez Feijóo advirtió ayer a Félix Bolaños que debe cumplir con lo recogido en el acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que pide a la cúpula de la judicatura elaborar una propuesta de reforma en el sistema de elección de los vocales que deberá luego tramitarse. El presidente del PP remarcó sus posiciones para señalar que la propuesta de ley pactada deberá ser aprobada «en el mismo Pleno» en el que se aprueben los nombramientos advirtiendo que, en caso contrario, la renovación «no se hará». Además, mostró su disposición a llegar a más pactos con el PSOE en instituciones como el Banco de España y la Junta Electoral Central -«Haremos lo que hemos venido haciendo los últimos 45 años»-, y admitió que el PP «baraja unas elecciones generales en 2024».

En una entrevista radiofónica dos días después de sellarse el pacto sobre la justicia, Feijóo recordó que el acuerdo incluye la aprobación en seis meses de una ley pactada para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que esa norma incluye el mandato para que el CGPJ presente una propuesta que deberá ser tramitada en las Cámaras. «O esa ley se vota en su totalidad, incluida esa disposición adicional, o no se hará», consideró, antes de admitir que este punto fue «una de las cuestiones que costó más tiempo redactar» y señaló que «el CGPJ tiene el mandato de hacer eso y sería sorprendente que se le mandate y no se haga». También advirtió que «el acuerdo está firma-



Cuca Gamarra y Alberto Núñez Feijóo, sentados en sus escaños del Congreso. | E. P.

El líder de los conservadores reconoce que se «alegra» de poder negociar cambios en otras instituciones El expresidente de la Xunta de Galicia fía el cumplimiento de lo pactado a las instituciones europeas do ante la Unión Europea (UE)».

En este sentido, Feijóo fio su cumplimiento a las instancias europeas. En caso de que no sea así, advirtió, «Europa hablará». El líder del PP aseguró que no hubieran firmado el acuerdo «si no hubiera estado sentada» la comisaria europea Vera Jourová y recordó que llevaban «un año pidiendo» que el acuerdo se alcanzara con mediación europea: «Era fundamental».

Feijóo precisó que tanto los vocales como la reforma pactada deben estar aprobadas –después de su paso por Congreso y Senado— y publicadas en el Boletín Oficial del Estado a lo largo de julio, para lo que se han habilitado cuatro Plenos extraordinarios durante ese mes. Esta advertencia llega después de que el sector minoritario del Gobierno, Sumar, haya rechazado la posibilidad de que se vaya a producir esa reforma, señalando que es un compromiso a futuro que no tiene visos de materializarse.

Sobre el acuerdo alcanzado sobre el CGPJ, insistió en la idea de que «profundiza en la independencia judicial», con la prohibición de puertas giratorias de Gobierno a órganos de justicia o la necesidad de una mayoría cualificada para elegir al presidente del Tribunal Supremo.

El presidente del PP se abre a más acuerdos con el PSOE. El pacto sobre el CGPJ, dijo, «no estaba condicionado a otros pactos, pero no voy a renunciar a lo que nos corresponde». Aunque señaló que la renovación del órgano judicial era algo «prioritario», dio la bienvenida a la oferta del Gobierno de alcanzar nuevos acuerdos. «Me alegro», señaló, después de citar directamente la renovación de la Junta Electoral Central y el Banco de España.

El dirigente se detuvo en esta última institución, advirtiendo que el mandato del gobernador ha caducado y el de la subgobernadora vence en verano, y recordó que tradicionalmente «el Gobierno consensúa un gobernador y la oposición propone un subgobernador», abriendo así la puerta a renovar estos cargos en las próximas semanas.

Sobre Cataluña y las dificultades del Gobierno para sacar unos Presupuestos en caso de que se repitan allí las elecciones, Feijóo admitió que contempla el escenario de un adelanto de elecciones generales por parte de Pedro Sánchez. En este punto, indicó que «es posible que haya otras elecciones [generales] el 13 de octubre, no lo descarto», dijo en referencia con la fecha en la que se celebraría. Aunque admitió que no se «atreve» a pronosticar a si a Sánchez «le interesa prolongar la agonía», sí confirmó que «el PP está barajando al posibilidad de unas elecciones antes de que finalice 2024».

# Ayuso pide estar vigilante y avisa: «No me avengo a cualquier acuerdo»

La presidenta madrileña mantiene su «desconfianza en todo lo que hace el Gobierno», aunque espera que esta vez «cumpla»

Elena Marín Madrid

«Hacen falta contrapesos políticos y si eso (el pacto sobre el CGPJ) lo consigue, yo me encuentro más tranquila». Con estas palabras Isabel Díaz Ayuso mostró ayer su apoyo a Alberto Núñez Feijóo tras el acuerdo alcanzado con el PSOE para la renovación y posterior reforma del CGPJ. Asegura que ambos han estado en contacto «a lo largo de estos días» y que si bien sigue manteniendo su «desconfianza en todo lo que hace el Gobierno», el hecho de que Europa esté vigilante ante lo firmado «es un éxito sin precedentes».

Sin embargo, pide ser cautos ante próximos acuerdos. A pesar de mostrar su apoyo y confianza en lo que haga su jefe de filas y aseverar que el PP por tener «más votos» que el PSOE «tiene que ser escuchado», sigue mostrando su escepticismo. «Yo no me avengo a cualquier acuerdo», advirtió en una entrevista en Antena 3, justificándolo en que cuando han pactado con los socialistas han salido «defraudados».

«Espero que el Gobierno cumpla esa palabra, desde luego, porque (si no,) a ojos de toda Europa van a quedar como trileros. Espero que no sea otra vez un intento de engañar porque no tenemos muchas más oportunidades», remató la presidenta madrileña, que mostró su confianza en la vigilancia de las instituciones comunitarias.

Feijóo apuntó ayer en los pasillos del Congreso que creía tener el respaldo de Ayuso para este proyecto, y desde el PP se hizo saber que se había ido informando a los barones de cuál era la línea de las negociaciones, básicamente, para evitar sorpresas posteriores. Ayuso es muy crítica con cualquier tipo de acuerdo con el PSOE, asegurando incluso que el PP no podía ser la «tabla de salvación de Sánchez», pero su rechazo frontal se moduló en los últimos días para dejar el camino libre a la dirección nacional.

La presidenta madrileña mantiene que Sánchez no es de fiar, lo ha
dicho siempre y no ha cambiado su
postura sobre este punto. Pero busca mantener el equilibrio entre las
críticas al presidente del Gobierno y
a sus socios de legislatura sin rebajarlas lo más mínimo y el apoyo a su
jefe de filas. Feijóo se aseguró el
apoyo de José María Aznar antes de
hacer público el acuerdo, una garantía para evitar también otras posibles
críticas internas.

#### Multa a Tezanos de 3.000 euros por la encuesta de la carta de Sánchez

M. Á. R. Madrid

La Junta Electoral Central (JEC) ha multado al presidente del CIS, José Félix Tezanos, con 3.000 euros por la encuesta flash del viernes 27 de abril, ya en la campaña catalana y dos días después de que Pedro Sánchez publicara su carta anunciando sus cinco días de «reflexionar». Aquel sondeo, que se publicó el lunes posterior, incluía una estimación de voto de ámbito nacional que analizaba la decisión del presidente del Gobierno.

# La Fiscalía pide aplicar la amnistía a los CDR acusados de terrorismo

El presidente del tribunal riñe al abogado de la acusación por criticar la ley en vez de estudiar su aplicación: «No siga por ahí»

#### Cristina Gallardo Madrid

La Fiscalía Audiencia Nacional apoyó ayer la aplicación de la amnistía a la causa contra 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) acusados de pertenencia a organización terrorista, que se encontraba a la espera de fijar fecha de juicio y con petición de penas de hasta 27 años de prisión por parte del Ministerio Público. De este modo, se posiciona junto a las defensas de los procesados y solicita que se declare «extinguida la responsabilidad penal» y se dé carpetazo al procedimiento.

El representante del Ministerio Público adscrito a este asunto es Vicente González Mota, quien asumió esta causa tras la marcha de Miguel Angel Carballo a la Fiscalía Provincial de Ciudad Real. Este fiscal, no obstante, no fue el que estuvo presente ayer en la vista pública celebrada en la Audiencia Nacional para tratar este asunto, al haber sido sustituido por la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durán- para incidir que el legislador «ha de- que volvemos a las Cortes, que no,

propia Durántez señaló al termino de la vista que se trataba de «un tema organizativo interno valorado por la jefatura como lo procedente».

Durante su intervención, la teniente fiscal dijo que cuando inicialmente la Fiscalía se pronunció en contra de las peticiones de las defensas no había sido aprobada la ley, pero ya se cuenta con este instrumento jurídico, que permite incardinar los hechos imputados a los miembros de los CDR en el ámbito temporal de la norma.

En cuanto a los hechos imputados como terroristas, Durántez defendió que también se incardinan en el ámbito de la aplicación de la ley de amnistía. Hubiera sido necesario que se hubieran causado daños graves o una violación grave de los derechos humanos para que los estragos intentados que se imputan a los procesados quedaran fuera de su ámbito de aplicación, pero estos «en realidad no llegaron a producirse», añadió.

«No podemos partir de suposiciones o de potencial daño, sino de certezas», añadió la teniente fiscal, tez. Sobre las razones del cambio, la jado claro en el preámbulo de la ley» que por ahí no trago», concluyó.

que únicamente quedan fuera de la amnistía aquellos hechos que afectan gravemente a los derechos humanos o suponen delitos graves. «La interpretación no ofrece género de dudas», concluyó, instando a la Sala a declarar «extinguida la responsabilidad penal» y dictar el sobreseimiento libre de las actuaciones.

Quien sí se mostró muy crítico con la ley fue el abogado de la acusación popular Ignacio Fuster Fabra, que señalado que su amplio preámbulo viene a justificar su inconstitucionalidad: «Excusatio non petita ... ».

Cuando llevaba unos minutos de intervención fue interrumpido por el presidente del tribunal, Alfonso Guevara, que le recordó que en la vista no está para criticar la ley de amnistía, sino para estudiar si esta es no aplicable a este caso concreto. «No siga por ahí porque no», le llegó a señalar, para añadir que la ley les da «igual» a los tres magistrados que integran la sección de lo Penal de la Audiencia Nacional que tiene que valorar este asunto. «Que no,

# Los fiscales culpan a su jefe por la nota sobre la pareja de Ayuso

El juez reclama a las partes que se pronuncien sobre un caso que puede llegar al Supremo

#### Agencias Madrid

La fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto, testificaron ayer ante el magistrado que instruye la querella de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, contra ambos por un presunto delito de revelación de secretos y aseguraron que la orden directa de la emisión de la nota aclaratoria de la Fiscalía de Madrid correspondió al fiscal general del Estado, Alvaro García Ortiz.

Ambos declararon ayer en calidad de investigados en la causa que instruye en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el magistrado Francisco Goyena en relación a la nota aclaratoria de la Fiscalía de Madrid sobre las conversaciones entre el abogado de la pareja de la presinota y solicitó que la causa fuera denta regional y el fiscal sobre el enviada al Supremo.

caso de un presunto fraude fiscal. En primer lugar declaró Julián Salto Torres, fiscal de la Sección de Delitos Económicos de la misma Fiscalía, que respondió a las preguntas formuladas por las partes durante una hora y diez minutos. Tras un breve receso compareció durante algo más de una hora María Pilar Rodríguez Fernández, fiscal jefe de la Fiscalía

Provincial de Madrid.

Ambos coincidieron en responsabilizar al fiscal general del Estado de dar la orden de emitir la nota difundida el pasado 14 de marzo por la Fiscalía de Madrid en la que se informaba sobre el cruce de correos y alegaron que obedecieron órdenes para su difusión, al tratarse ésta de una institución jerarquizada, apuntaron fuentes jurídicas a la agencia «Europa Press». El propio García Ortiz asumió verbalmente la responsabilidad de la difusión de la

| Números Euros/Billete No<br>33200300 33<br>33210300 33 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5500                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SORTEO DEL DÍA 27 DE JUNIO DE 2024  Seis series de 100.000 billetes cada una ada de las cantidades que han correspondido a cada una de las seis es de los números premiados, clasificados por su cifra final stos premios caducan a los tres meses, contados a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo |                       | 9 9 9 9 9 2<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33200300 33<br>33210300 33                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                     | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 33210300 33                                            | úmeros Euros/Billete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Núrneros Euros/Billete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Números Euros/Billete                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Números Euros/Billete                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Números Euros/Billete                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Números Euros/Billete | Números Euros/Billeto                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Números Euros/Billete                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Números Euros/Billet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 33230                                                  | 3231       300         3241       300         3251       300         3261       360         3271       300         3281       300         3291       300         1601       150         1611       150         1621       7.620         1631       150         1641       150         1651       150         1661       210         1671       150 | 33232       330         33242       330         33252       390         33262       330         33272       330         33282       330         51602       180         51622       180         51632       180         51652       240         51652       240         51662       180         51672       180         51672       180 | 33233       330         33243       330         33253       330         33263       330         33273       330         33283       390         33293       330         51603       180         51623       180         51643       180         51653       180         51663       180         51673       180 | 33234       300         33244       300         33254       300         33264       300         33274       300         33284       300         51604       150         51624       150         51634       150         51654       150         51664       150         51674       150         51674       150 | 33235       300         33245       300         33255       300         33265       300         33275       300         33295       300         51605       150         51625       150         51645       150         51665       150         51665       150         51675       150                                 | 33236                 | 33237       300         33247       300         33257       300         33267       300         33277       300         33287       300         33297       300         51607       150         51627       150         51637       150         51657       150         51667       150         51677       150 | 33238       330         33248       390         33258       330         33268       330         33278       330         33288       330         33298       330         51608       180         51628       240         51638       180         51658       180         51668       180         51678       180 | 33229       300         33239       300         33249       300         33259       300         33279       300         33289       360         33299       300         51619       7.620         51639       150         51659       150         51669       150         51679       150         51679       150         51689       210 |
| 6) [전기(전기) 집합니다 두 원기(전) [[시] [[전기]][[전기]               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 51696210              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Terminaciones<br>5060                                  | Terminaciones<br>691150<br>871150<br>6160                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Terminaciones 3212990 212240 762180 1290 5290                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Terminaciones<br>5043780<br>773180<br>8390<br>330                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Terminaciones<br>1915750<br>075150                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | Terminaciones<br>4947750                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Terminaciones<br>2890<br>4890<br>830                                                                                                                                                                                                                                                                            | 109150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FSTF S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ORTEO PON                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E EN JUEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12.600 000 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UROS EN PR            | REMIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

INSTRUCCIONES PARA LA CONSULTA DE ESTA LISTA

<sup>1.</sup>º Compruebe si la fecha del sorteo y el dibujo que liguran en la parte superior de la lista coinciden con los de su billete o décimo.

2.º En cada columna, y solo en ella, están todos los premios y reintegros que han correspondido a todos los números que terminan con la ofira grande que la encabeza. ciasificados en dos grupos: números completos y terminaciones.

# La UE cierra filas con Ucrania y firma un pacto de seguridad a largo plazo

Polonia y las tres repúblicas bálticas reclaman un sistema de defensa aérea para protegerse de ataques procedentes de Rusia y Bielorrusia

> Silvia Martínez Bruselas

Desde la invasión rusa de Ucrania, hace dos años y medio, el presidente Volodímir Zelenski se ha convertido en un invitado «especial», habitual en las cumbres de líderes de la UE. Y ayer los líderes europeos volvieron a acogerlo con los brazos abiertos para firmar un acuerdo de seguridad por el que se comprometen a seguir suministrado ayuda financiera, armas y entrenamiento militar a largo plazo a Kiev para hacer frente al invasor. Zelenski recibió el pacto con agradecimiento, pero recordó que Kiev necesita con urgencia «todo el esfuerzo que sea posible» porque la última ofensiva del Kremlin demuestra que no es suficiente.

«En mayo (Vladímir) Putin intentó extender la guerra lanzando una nueva ofensiva en el este del país. Hemos detenido esa ofensiva rusa, pero demuestra que la actual presión sobre Rusia por la guerra no es suficiente», les dijo Zelenski a los líderes europeos, tras escenificar el compromiso UE-Ucrania durante una ceremonia antes del inicio del Consejo Europeo, en el que también hablaron de la política de defensa europea.

El presidente ucraniano volvió a pedir a los Veintisiete el envío de toda la ayuda posible, particularmente artillería, y que cumplan sus promesas. «Cumplir con todas las promesas no solo es importante para
proteger vidas, sino para destruir la
ilusión de Rusia de que pueden lograr algo mediante la guerra», añadió durante una breve alocución,
en la que agradeció el inicio de negociaciones de adhesión, pidió más
sanciones contra los oligarcas rusos
y anunció su intención de promover una segunda conferencia de
paz.

«No tenemos mucho tiempo. Tenemos muchos heridos y muertos en el campo de batalla. No queremos que esta guerra dure años. Por eso quiero un plan conjunto y presentarlo a la mesa de una segunda conferencia de paz», explicó sin dar más detalles.

El acuerdo, complementario al que firmaron a nivel bilateral multitud de países como España, Francia, Alemania y EE UU, incluidas Lituania y Estonia ayer mismo, se



Zelenski y Charles Michel (en el centro), ayer, rodeados de otros líderes europeos. | Efe

suma al pistoletazo de salida de las negociaciones de adhesión y el desbloqueo de 1.400 millones de beneficios procedentes de los activos inmovilizados al banco central ruso.

El pacto establece el compromiso de la UE en nueve áreas de política de seguridad y defensa, incluyendo la entrega de armas, el entrenamiento militar y la cooperación para desarrollar la industria de la defensa ucraniana, la lucha contra las amenazas híbridas, la manipulación e interferencia, el desminado, la seguridad energética y la cooperación en materia de inteligencia e imágenes por satélite.

La UE se compromete a seguir asistiendo militar, económica y diplomáticamente a Ucrania para ayudar a resistir cualquier intento de «desestabilización» e incluye un mecanismo de consultas en caso de agresión que se activaría en un plazo máximo de 24 horas. «En caso de una futura agresión, la UE y Ucrania, a petición de cualquiera de las partes, celebrarán consultas en un plazo de 24 horas sobre las necesidades de Ucrania en el ejercicio de su derecho de legítima defensa consagrado en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas», señala el acuerdo que no incluye plazos y que seguirán vigentes «mientras Ucrania prosigue su camino» hacia la UE.

La invasión rusa de Ucrania también ha desatado un terremoto de inseguridad en los países vecinos y subrayado la necesidad de reforzar la seguridad y la defensa europea, una prioridad en la agenda estratégica del próximo lustro.

En lo que no se ponen de acuerdo todavía los Veintisiete es en cómo financiar este rearme. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha cuantificado en 500.000 millones de euros las necesidades de la industria de la defensa, una cifra que genera recelos entre muchas capitales que consideran imprudente cuantificar las necesidades. El debate coincidió también con la petición expresa de Polonia y las tres repúblicas bálticas de un sistema de defensa aérea para protegerse de posibles ataques procedentes de Rusia y Bielorrusia.

## Fracasa el golpe de Estado en Bolivia

Para entender la última asonada en el país hay que atender a su inestabilidad histórica y a la relación entre el Ejército y Evo Morales

> Abel Gilbert Buenos Aires

Bolivia respira aliviada después de la derrota de lo que Gobierno y oposición calificaron de «golpe de Estado». El excomandante del Ejército, general Juan José Zúñiga, y el vicealmirante Juan Arnez Salvador fueron arrestados. La confusa naturaleza de la asonada comienza a ser objeto de análisis, que ha obligado a recordar las fuertes tensiones que precedieron al momento en que las tanquetas salieron a la calle.

Así, el analista Martín Sivak recuerda que de 83 gobiernos, 36 no duraron más de un año, 37 fueron de facto y «hasta el momento ningún historiador ha sabido precisar la cantidad exacta de golpes de Estado». A comienzos de la década de 1980 se cerró la era de los derrocamientos impulsados por uniformados. Sin embargo, la caída de Evo Morales, en noviembre de 2019, los tuvo otra vez como partícipes, junto con la policía. Pero, a diferencia de lo ocurrido hace cuatro años y medio, Zúñiga se quedó solo. El presidente Luis Arce renovó a la cúpula castrense sobre la marcha. Las nuevas autoridades militares le juraron lealtad y sellaron la derrota de una aventura que, según su líder, fracasó por «problemas logísticos».

Además, varios hechos diferencian los sucesos del martes de las jornadas que marcaron la salida del poder de Morales. Pero uno fundamental es que careció del mínimo respaldo político y social. Las calles no se poblaron de ciudadanos que corearan el nombre del general alza-



Juan José Zúñiga, ayer, tras su detención. | AP

do en armas. Tampoco encontró eco en la oposición.

Sin embargo, Zúñiga era «el militar más cercano al presidente», según el diario «El Deber» de Santa Cruz, y esa definición es la madre de las especulaciones sobre el golpe. Fue designado por Arce en noviembre de 2022. Si algo le ha distinguido es la inquina pública hacia Morales. Su aversión rebrotó el martes, cuando dijo que el líder cocalero no podía «volver a ser más» presidente de Bolivia.

El exabrupto tuvo consecuencias. Zúñiga fue destituido la misma noche de sus declaraciones. Al día siguiente, se puso en marcha hacia el palacio presidencial, pero el alzamiento duró un suspiro. Antes de entregarse, su promotor dijo que no había actuado por cuenta propia. «El presidente me dijo que la situación estaba jodida y necesitaba algo para levantar su popularidad», pero el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, lo descartó de plano.

Arce fue uno de los artífices de lo que se conoció como el «milagro boliviano», cuando era ministro de Economía de Morales (2006-2019). Sostenidas tasas de crecimiento del PIB apuntaladas en las rentas del gas y las nacionalizaciones, reducción de la inflación, el paro y la pobreza.

El actual Gobierno ha debido afrontar dificultades para ampliar las reservas en dólares del Banco Central. La escasez de moneda norteamericana empezó a golpear el mercado interno en múltiples frentes. El presidente reconoció dificultades para garantizar la gasolina y el diésel.

Finalmente, la fallida asonada no puede disociarse del fuerte enfrentamiento entre Arce y Morales, que ha llevado a una fractura en el Movimiento al Socialismo (MAS). En 2020, Evo lo propuso desde el exilio como candidato presidencial. Arce ganó cómodamente, pero esa victoria abrió la posibilidad de un nuevo liderazgo que no fue visto con buenos ojos por el padrino, deseoso de retornar al poder en 2026.

#### Los retos de la UE

# Europa iniciará el curso con una nueva ley para blindar la libertad de prensa

Los medios de comunicación públicos estarán sujetos a mayor transparencia 

En el ámbito privado deberán difundirse la identidad del propietario y el volumen de publicidad estatal recibida

#### Irene Benedicto Barcelona

Europa ya tiene una ley para proteger la información que circula dentro de los confines de la unión, a los periodistas que la producen y a los ciudadanos que la consumen. Es uno de los últimos legados que dejó el Parlamento Europeo al final de la legislatura de cinco años que terminó con las elecciones del 9 de junio y que tendrá que implementar la nueva Comisión Europea en el nuevo curso político, que echa a andar el 16 de julio en Estrasburgo. El llamado Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación nace de la necesidad de protegerse ante la injerencia rusa, la desinformación y la deriva autoritaria que comienza a abrirse paso en algunos países de la Unión Europea (UE).

«La ley surge de ver un ecosistema informativo que se está degradando. Sin pluralidad informativa no tenemos democracia», explica a este diario Diana Riba, eurodiputada de Esquerra Republicana que desde el Grupo de los Verdes y la Alianza Libre Europea ha sido la ponente de esta norma en la Eurocámara.

Según el nuevo reglamento, las autoridades tendrán prohibido presionar a los periodistas para que divulguen sus fuentes y no podrán detenerlos, sancionarlos o hacer búsquedas en sus oficinas o archivos. Para protegerlos de los vaivenes políticos, los medios públicos estarán sujetos a estrictos estándares de transparencia en la elección de los directivos y los presupuestos anuales. Por su parte, los medios privados deberán compartir qué publicidad estatal reciben y quién es el propietario, que se aglutinará en una base de datos pública.

La Eurocámara espera que conocer quién está detrás de cada medio ayude a combatir las noticias falsas. «Para ser reconocidos como medios creíbles, los medios deben ser independientes de terceros países. Esta transparencia ayuda a identificar y mitigar las injerencias extranjeras, incluidas las noticias falsas», explica la eurodiputada alemana Sabine Verheyen, que ha liderado la propuesta de ley desde el Partido Popular Europeo.

Si bien desde los años 90 existió una cierta preocupación por regular el entorno mediático en la UE, algunos Estados miembros se oponían a ceder estas competencias nacionales. Las alarmas saltaron en 2016 con las elecciones presidenciales en EE UU, cuando el entonces candidato Donald Trump lanza una campaña sustentada en falsedades y acusa de complot a los medios de comunicación que tratan de verificar sus discursos.

«Desde entonces surge una preocupación por la injerencia rusa entre las autoridades europeas por el impacto que puede tener la desinformación sobre los procesos electorales», explica Carmina Crusafón, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona y especializada en políticas de comunicación de la UE. La normativa está pensada también para frenar los intentos de «países de influencia prorrusa que quieran desarrollar mecanismos

autoritarios de control de los medios», permitiendo establecer límites sobre el poder del Estado que respeten la libertad de prensa, explica la experta.

La ley centra su punto de mira en los gigantes tecnológicos Meta, la matriz de Mark Zuckerberg bajo la que están Facebook, Instagram y Whatsapp, así como X, anteriormente Twitter, y la compañía china TikTok. La ley prohíbe que las plataformas eliminen de forma unilateral los contenidos generados por los medios de comunicación. A su vez, los medios de comunicación. A su vez, los medios de comunicación tendrán que registrarse como tal en las plataformas, para que estas los identifiquen de forma clara y visible.

Cómo se generarán estas listas está por ver, ya que las tecnológicas previsiblemente evitarán generar nuevos departamentos que les conlleven un coste añadido. De optar por una alternativa en la que Las autoridades no podrán presionar a los periodistas para que divulguen sus fuentes

Se prohíbe que las plataformas eliminen los contenidos de los medios el propio medio se registre como tal, los expertos temen que se convierta en un coladero de blogs sesgados que no cumplan la función de desinformar sino todo lo contrario. «Vamos a ver si las plataformas actúan por ellas mismas o van a esperar a que la comisión les llame la atención», explica Crusafón.

Lo cierto es que esta regulación es de obligado cumplimiento, a diferencia de las recomendaciones anteriores. Para ello se crea un ente regulador que dependerá de la Comisión Europea en tanto que da sus primeros pasos pero que deberá convertirse en un ente independiente. A su vez, cada país tendrá un ente homólogo, que en el caso de España será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y se abre la puerta a que puedan participar las entidades reguladoras regionales. De entrada, se optará por una política de pedagogía y no punitiva.



Un expositor con varios diarios en un establecimiento londinense el pasado 19 de marzo. AP

#### Los retos de la UE

#### Irene Benedicto Barcelona

Los Veintisiete deberán aplicar por igual la nueva ley europea de libertad de prensa, pero algunos Estados miembro van a tener que hacer más trabajo para ponerse al nivel que los actuales estándares exigen. Italia, tercera economía de la Unión Europea, es también uno de los ejemplos más alarmantes. Los recientes «retrocesos» en la libertad de prensa desde la llegada al poder de Giorgia Meloni han sido «una barbaridad», señala la eurodiputada catalana Diana Riba.

Además, Hungría y Polonia son los países con peor salud mediática por tener a su espalda décadas en las que «se ha destruido la pluralidad informativa», añade Riba, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y que ha trabajado en esta ley durante meses en un esfuerzo multipartidista para sacar adelante una regulación histórica.

Sabine Verheyen, eurodiputada alemana del Partido Popular Europeo y principal impulsora, está de acuerdo en que estos países tienen «estructuras problemáticas» y por tanto «deberán implementar mayores cambios».

«Es un escándalo para nosotros», se lamenta Benedetta, periodista italiana que trabaja en los medios públicos y que prefiere no revelar su apellido por temor a represalias como las que tuvo su compañera Serena Bortone, a quien le abrieron un procedimiento disciplinario por su participación en las protestas. Los trabajadores públicos denuncian que tienen que negociar cada palabra en las crónicas con los funcionarios estatales para sortear esta nueva oleada de censura.

Más represión. «Es la primera vez que un político es tan intrusivo con los medios públicos», explica Benedetta, aunque admite que no es algo nuevo. «Berlusconi fue más discreto, Meloni ha ido más allá», añade. El antiguo presidente, Silvio Berlusconi, además de ser el propietario del grupo televisivo privado Mediaset, rescindió los contratos de medios públicos con comediantes que hacían críticas ácidas a su gobierno.

Sin embargo, con la llegada de los Hermanos de Italia de Giorgia Meloni, la represión se ha recrudecido. La influencia política está muy presente también a nivel regional, donde las autoridades ejercen una estrecha supervisión al periodista local.

El primer ministro húngaro, Víktor Orbán, calificado de «depredador de la libertad de prensa» por Reporteros Sin Fronteras, ha construido una suerte de imperio mediático sometido a las órdenes de su partido. Desde que regresó al poder en 2010, convirtió la radiotelevisión pública en un aparato de propaganda. Varios medios privados fueron absorbidos, silenciados o comprados por oligarcas estrechamente vinculados al parti-

# La mala salud mediática de Italia, Polonia y Hungría

La nueva ola de censura en Italia bajo el mandato de Meloni, la deriva autoritaria de Orbán en Hungría y la pesada herencia de ocho años de Gobierno ultraderechista en Polonia preocupan a los eurodiputados a la hora aplicar la nueva ley de libertad de prensa



Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, y Giorgia Meloni, «premier» de Italia, en Roma, el pasado lunes. | LAP

do gobernante, el Fidesz, que ya controla el 80% del sector mediático. Más de 500 medios de comunicación nacionales y locales quedan bajo el paraguas de la Fundación KESMA, al servicio del Gobierno.

Radio prohibida. «En Hungría hace muchos años que se ha ido destruyendo toda pluralidad informativa», explica Riba. Los organismos reguladores, bajo el control total del partido gobernante, se han eximido de su responsa-

bilidad de hacer frente a la concentración de la propiedad de los medios de comunicación privados y al control de los medios públicos por parte de Fidesz alegando falta de jurisdicción. La última gran emisora de radio independiente, Klubradio, fue prohibida en 2021.

Propaganda. Polonia todavía se resiente de los ocho años de gobierno del partido de extrema derecha Ley y Justicia (PiS) que convirtió los medios de comunicación públicos en herramientas de propaganda. También ejerció fuertes presiones sobre los medios privados, como con la adquisición de la red de periódicos locales PolskaPress a través de la empresa petrolera Orlen, de la que el Estado es el principal accionista.

«Se ha destruido la pluralidad informativa», lamenta Diana Riba, eurodiputada de ERC

Meloni ha ido más lejos que Berlusconi en su acoso a la prensa, dicen periodistas italianos

Reporteros Sin Fronteras califica a Orbán de «depredador de la libertad de prensa»

Sin embargo, la ultraderecha fue relevada por la coalición conservadora moderada liderada por Donald Tusk a principios de este año y, desde entonces, apenas ha impulsado una reforma frágil. «El Gobierno demorará todo lo que pueda la implementación de la regulación europea», explica Piotr, reportero de la radio pública polaca y que, como su compañera italiana, prefiere no dar su apellido.

«La sociedad quedó muy dividida y es difícil empezar las conversaciones a todos los niveles», añade. Piotr se lamenta de la baja conciencia sobre la importancia de la libertad de prensa en las redacciones de los medios de comunicación, y lo justifica en que los periodistas tienen otras preocupaciones más inmediatas, ahogados por una precariedad económica y laboral que dificulta su supervivencia en el día a día. Con todo, la entrada de esta ley en este nuevo contexto político en Polonia hace que Bruselas mantenga su optimismo. «Tenemos grandes esperanzas», concluye Riba.

LA NUEVA ESPAÑA 28 / 6 / 2024







# Ideas que generan progreso

El Grupo Aleastur cumple medio siglo de vida con nuevos planes de innovación y expansión Página 34

La Fundación Alimerka elabora una Guía del Voluntariado, de gran utilidad para quienes se mueven en el sector **Página 35**  Gijón Impulsa convoca dos nuevas líneas de ayudas al crecimiento empresarial y al relevo generacional **Página 36** 



# Industria compresa

# Despedir en caso de incapacidad temporal, cuestión de matices

Los especialistas aclaran que este tipo de rescisiones de contrato no son nulos siempre y ni mucho menos se produce esta declaración de forma automática

#### R. S. Oviedo

La nulidad o improcedencia del despido de una persona en situación de incapacidad temporal es una de las cuestiones que despierta más controversia en el ámbito del Derecho laboral. Uno de los cambios más trascendentales que implicaba la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, trataba sobre la consideración de los despidos de aquellas personas trabajadoras que se encontrasen en situación de incapacidad temporal.

Se introducía, de este modo, la novedad de que pudieran ser declarados nulos, si bien hasta ese momento solían más bien ser considerados improcedentes.

En un inicio nos hemos mantenido expectantes a la espera de la resolución de los Tribunales, pero cada vez son más abundantes los pronunciamientos que vienen a aclarar las dudas al respecto.

Ante todo, debemos clarificar que este tipo de despidos no son nulos siempre y en todo caso, ni mucho menos se produce esta declaración de forma automática.



Trabajadores en una oficina. | LNE

Para que tengan esta consideración deben cumplirse determinadas premisas y, lo más importante, deberá constatarse que el despido responde a una motivación discriminatoria.

Por el momento, el resultado de los casos enjuiciados es muy dispar. Numerosos pronunciamientos coinciden en no interpretar la Ley como un mecanismo automático de declaración de nulidad del despido cuando el empleado se encuentra de baja por enfermedad, si bien es cierto que otros se han dictado declarando la nulidad. No obstante, las conclusiones suelen ser comunes:

-La doctrina que equipara la enfermedad del sujeto con una discapacidad, y que este nexo se consolide correctamente (atendiendo, por ejemplo, a cuestiones como la duración de la baja). —Se manifiestan como procedentes aquellos despidos disciplinarios en caso de probarse que han sido producidos por motivos totalmente diferentes de la situación de incapacidad en la que se encuentra la persona trabajadora, y se han conducido sin lesión de derechos fundamentales.

-Fundamentalmente, los pronunciamientos en los que se aprecia nulidad del despido, coinciden en constatar el propósito discriminatorio de este.

Es probable que, esta disparidad en los resultados de los casos, conlleve finalmente el pronunciamiento del Tribunal Supremo. El veredicto aún continúa a la espera.

¿Tiene aún dudas con esta cuestión? En este sentido, los profesionales que integran VALLEÓN ABOGADOS, empresa referente en materia de asesoramiento legal cuentan con amplio conocimiento de toda la normativa actualmente vigente, lo que le permitirá un mejor conocimiento, estudio y respuesta a su caso.

Y es que, la solución a un problema o la respuesta a sus dudas pasan necesariamente por contar a su lado con un profesional de confianza.

#### R. S. Oviedo

El Grupo Aleastur celebra su 50° aniversario destacando por su trayectoria empresarial orientada al crecimiento, la internacionalización y la innovación. La compañía lleva 50 años operando globalmente desde sus inicios y contribuyendo a generar un impacto positivo en el entorno económico y social donde está establecido.

Desde 1974, año de la fundación de la compañía e inicio de actividades en la división de Siderurgia, Grupo Aleastur ha ido forjado una historia marcada por su compromiso con la calidad, la sostenibilidad y un servicio de cercanía y adaptabilidad al cliente. Medio siglo a lo largo del cual, ha mantenido un crecimiento sostenido basado en la especialización, alta cualificación y valores de su equipo humano.

Uno de los pilares fundamentales de la estrategia de negocio ha sido, desde su inicio, la internacionalización; mediante la expansión a nuevos mercados internacionales y el establecimiento de alianzas estratégicas clave.

La compañía ha apostado, de manera natural, por expandir sus operaciones a nivel global, conquistando nuevos mercados en todo el mundo. A lo largo de estos 50 años se ha tenido que adaptar y transformar profundamente, pero lo ha hecho sin perder sus valores fundacionales. En estas cinco décadas la compañía ha mantenido esa visión de crecimiento de negocio y expansión mediante la búsqueda constante de nuevas oportunidades

# **Grupo Aleastur** cumple 50 años de compromiso con el futuro de Asturias

Una de las iniciativas es la inauguración del nuevo centro de innovación de la compañía



En GRUPO ALEASTUR celebramos 50 años de esfuerzo y compromiso.

Grupo Aleastur. | LNE

de negocio y poniendo a los clientes en el centro.

Grupo Aleastur tiene la determinación de ser un negocio comprometido y sostenible, con arraigo y que perdura en el tiempo. Aplica el principio de mejora constante e innovación en todas las áreas funcionales del grupo y no ha dejado de implementar importantes mejoras en sus fábricas con el fin de hacer más eficientes sus procesos. El resultado de todo este impresionante esfuerzo es que, hoy, Grupo Aleastur es una figura global: el 90% del negocio se dirige a mercado exterior, vendiendo a más de 800 clientes en 80 países.

Celebración del 50.º Aniversario e inauguración del Centro de Innovación. En el marco de la celebración de este aniversario Aleastur llevará a cabo diversas actividades conmemorativas entre las que se encuentra la inauguración oficial del Centro de Innovación de la compañía. Desde el nuevo Centro, se consolidará el tradicional modelo de I+D basado en la investigación y desarrollo de nuevos productos y procesos (parte del ADN del grupo) con el fin no sólo de enriquecer el know-how existente sino además de afrontar nuevos proyectos focalizados en industria 5.0, circularidad de materiales, fabricación avanzada y búsqueda de nuevas oportunidades de

El equipo humano, pilar fundamental. Detrás de cada hito alcanzado en estos 50 años se encuentra el esfuerzo de las personas que han acompañado en distintas etapas estos 50 años.

LA NUEVA ESPAÑA

# La Fundación Alimerka elabora una Guía del Voluntariado

El documento, hecho con el apoyo de la Plataforma del Voluntariado y la colaboración de 40 entidades, recoge opciones para realizar tareas de integración social, salud o discapacidad

> R. S. Oviedo

La Guía del Voluntariado es un documento elaborado por la Fundación Alimerka con el apoyo y la colaboración de 74 entidades sin ánimo de lucro, que ha sido recientemente actualizado, y que orienta al ciudadano sobre cómo y dónde hacer voluntariado, qué tipo de actividades puede realizar cada persona en función de su experiencia o formación, así como otras muchas dudas y preguntas que surgen ante la motivación de colaborar con otras personas u organizaciones no lucrativas. Por ello, esta iniciativa recoge numerosas opciones de apoyo en ámbitos de integración social, salud o discapacidad.

El documento, en abierto y de acceso libre para su descarga en www.fundacionalimerka.es, ofrece información sobre entidades de Asturias, Burgos, León, Valladolid y Zamora con ofertas de voluntariado en ámbitos plurales como el apoyo a personas con discapacidad, personas mayores y con enfermedades degenerativas, programas de apoyo a pacientes y familiares, colaboración con migrantes y personas refugiadas, familias en situación de alta vulnerabilidad social, o actividades con menores y jóvenes.

Fernando García Méndez, responsable de Secretaría Técnica en la Plataforma del Voluntariado de Asturias, organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es contribuir a la promoción y difusión del voluntariado y la acción solidaria en Asturias, responde a cuestiones fundamentales.

-¿Cuál es la situación del Voluntariado en Asturias?





Arriba, trabajo en la Cocina Económica de Gijón. Sobre estas líneas, labor en otro centro con el que colabora la Fundación Alimerka.

-El Observatorio del Voluntariado, con apoyo de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, la Plataforma de Voluntariado de España, y la Universidad de Oviedo, publica estudios en voluntastur.org. Según la última encuesta telefónica, el 48% de la población participa en asuntos sociales o comunitarios, pero solo el 9% hace voluntariado, comparado con el 11% estatal. El 63% de los voluntarios son mujeres. Un estudio revela que casi ninguna de las 150 entidades inscritas en el registro de voluntariado de Asturias cumple con la normativa debido al desconocimiento. Hay esperanza en aumentar la participación mediante mejor información y gestión.

#### -¿Qué beneficios tiene el voluntariado para las personas y la sociedad en su conjunto?

-La práctica del voluntariado cuenta con numerosos beneficios no solo para las personas destinatarias y la comunidad donde se desarrolla la acción voluntaria, sino para las personas voluntarias, entre las que se encuentran mejoras en la autoestima y sentido de propósito, de pertenencia, de autorrealización, en el desarrollo de habilidades personales y profesionales, pero también otras de carácter físico relacionadas con menor mortalidad, mayor esperanza de vida. También otras relacionadas con la reducción de estrés o de dolencias cardiovasculares por el incremento de la actividad. Pero el voluntariado sobre todo tiene valor para la sociedad porque fortalece las comunidades, promueve la cohesión social y proporciona recursos valiosos que pueden complementar los servicios públicos.

#### -¿Qué diría a quien quiere iniciarse en el voluntariado?

-Mi primer consejo es que reflexione sobre sus intereses, habilidades y tiempo disponible. Buscar organizaciones locales en áreas que le apasionen y contactar con ellas para conocer oportunidades. El proceso de selección es parecido al laboral; buscas en función de tus intereses y disponibilidad, pero la entidad también busca un perfil específico. Recomiendo empezar con un compromiso pequeño y aumentarlo a medida que se sienta más cómodo.

Se puede acceder a la Guía en www.fundacionalimerka.es o buscar información en la web de la Plataforma del Voluntariado de Asturias www.pvasturias.org.

# Caja Rural y Asturex premian la internacionalización

R. S. Oviedo

En un esfuerzo por impulsar la internacionalización de las empresas asturianas, la Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias, Asturex, y Caja Rural de Asturias han firmado un convenio de colaboración en la Consejería de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo. El acuerdo fue suscrito por Borja Sánchez García, presidente de Asturex y consejero de Ciencia, y Rafael González Menéndez, subdirector general de Caja Rural de Asturias.

Ambas entidades impulsarán los Premios al mejor Plan de Internacionalización. Estos galardones nacen para fomentar el negocio internacional de las empresas asturianas, promoviendo tanto la consolidación de las empresas exportadoras existentes como el aumento del número de nuevas empresas que se aventuran en los mercados internacionales. Para el subdirector general de Caja Rural de Asturias, «el crecimiento de las Pymes Asturianas es una prioridad. Muchas de nuestras empresas tienen la capacidad de crecer e internacionalizarse y cuentan con nuestro equipo de Negocio Internacional para facilitarles y dar fiabilidad a sus relaciones comerciales exteriores».

# Fuensanta y Agua de Benassal, una alianza ganadora

R. S. Oviedo

En un gesto de solidaridad y compromiso con la importancia del agua como fuente de vida y recurso esencial, Fuensanta y Agua de Benassal han unido fuerzas.

Conscientes de la escasez de agua y la necesidad de preservar el manantial Fuente en Segures (Castellón), ambas empresas han decidido formar una alianza estratégica basada en la similitud de las características y la composición de sus aguas minero-medicinales y su profunda preocupación por el medio ambiente.



Botella de Agua de Benassal.

# Industria empresa

# Femetal ofrece asesoría y consultoría para optar al Fondo de Transición Justa

El servicio, para las empresas que presentan proyectos de descarbonización, acompañará a las compañías durante todo el proceso de evaluación de solicitud de subvención

R. S. Gijón

La Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias, Femetal, con el apoyo del Ayuntamiento de Gijón, ha puesto en marcha un nuevo servicio de asesoría y consultoría para las empresas asociadas que decidan afrontar proyectos de descarbonización de sus procesos de fabricación con cargo al Fondo de Transición Justa.

Este fondo habilita 200 millones de euros para pymes industriales para apoyarles en su transformación ecológica, impulsar la cadena de valor de las energías renovables, impulsar la diversificación económica de la región y fomentar la I+D+i y transformación digital de las empresas.

Femetal, como canalizadores y orientadores para ayudar a las empresas a alinear
sus proyectos con la estrategia
de transición justa, ofrecerá
un servicio para dar el apoyo
necesario a las pymes que
quieran maximizar sus posibilidades de éxito en la solicitud
de subvención al Fondo de
Transición Justa de Asturias.
Se trata de un servicio individualizado en el que se analizar
la elegibilidad y viabilidad del
proyecto, identificar la finan-



Alegoría de la descarbonización de los procesos de producción.

ciación adecuada, apoyar y asesorar en el desarrollo de la propuesta, revisar la documentación exigida, y dar un servicio de asesoramiento legal y de seguimiento durante el proceso de evaluación.

Los objetivos de esta nueva prestación son, evaluar el proyecto de inversión propuesto, verificando si cumple con los objetivos de la convocatoria y si éste ofrece un impacto positivo en la transición hacia una economía más sostenible en Asturias; e identificar las adecuadas fuentes de financiación disponibles para el proyecto, además del Fondo de Transición Justa, como otras posibles subvenciones, préstamos blandos u otro tipo de instrumentos financieros.

También apoyará y asesorará a la pequeñas y medianas empresas en el desarrollo de un proyecto que cumpla con todos los requisitos formales y técnicos exigidos por la convocatoria, incluyendo la elaboración del plan de negocio, la descripción detallada del proyecto, el presupuesto y la planificación temporal, entre otros aspectos. Ayudará a los empresarios que decidan emprender las descarbonización de sus procesos de producción a revisar la documentación exigida, para garantizar que sea correcta y completa. Así como, proporcionarle asesoramiento legal especializado en áreas relevantes para el proyecto.

A modo de complemento, Femetal desarrollará una serie de talleres informativos presenciales vinculados a las líneas de actuación del Programa del Fondo de Transición Justa con mayor asignación en el reparto económico en Asturias, tales como la transformación ecológica de la industria, la movilidad sostenible, la economía circular y la eficiencia energética; el impulso a la cadena de valor de las energías renovables, el autoconsumo, el almacenamiento energético y el hidrógeno renovable; el fomento de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), la integración de las TIC y la transformación digital; y el impulso a pymes y proyectos empresariales tractores para la diversificación económica de los territorios.

Para más información: <u>fe-metal@femetal.es</u> o en el teléfoono 985356546.

#### R. S. Oviedo

Gijón Impulsa ha abierto el plazo para solicitar las nuevas líneas de apoyo a la consolidación y crecimiento del tejido empresarial del municipio de Gijón/Xixón, recogidas en el Pacto de Concertación Social Gijón Futuro 2024-2027, centrado en empleo, turismo, promoción económica, innovación e igualdad, con un presupuesto de 76.5 millones de euros en 4 años.

Se trata de subvenciones a la Consolidación y Crecimiento Empresarial, cuya Línea I es el Crecimiento Empresarial (Primer plazo). La solicitud de la subvención y documentación complementaria se presentarán a través de la Sede electrónica del Ayuntamiento de Gijón/Xixón. El primer plazo de solicitud abarca del 26 de junio al 15 de julio de 2024. El segundo plazo de irá del 1 al 20 de septiembre de 2024.

Esta línea de subvenciones tiene por objeto el apoyo financiero para la elaboración e implementación de planes de consolidación y crecimiento, resultando del diagnóstico previo, que supongan el crecimiento del tamaño de las empresas para facilitar su posición en el mercado, la presencia en mercados nacionales, europeos e internacionales, el acceso a proyectos de mayor envergadura, la mejora de la productivi-

# Gijón Impulsa abre la solicitud de nuevas líneas de ayudas de apoyo al crecimiento empresarial



Sede de Gijón Impulsa en la Milla del Conocimiento «Margarita Salas».

dad, y la generación de empleo de calidad. Los proyectos deberán ser realizados por la empresa beneficiaria en su establecimiento localizado en el municipio de Gijón, y sus resultados deberán permanecer

o tener impacto tangible en el municipio. Los proyectos deberán comprender la realización de un diagnóstico y análisis de la empresa para detectar sus áreas potenciales de crecimiento, así como la elaboración de un plan de consolidación y crecimiento con propuesta de acciones de mejora en innovación, recursos humanos, operaciones, digitalización, marketing y comercialización y finanzas, entre otras,o la implementación de estas actuaciones para propiciar la mejora en la competitividad, la productividad, dimensión, innovación e internacionalización de las empresas con capacidad de crecimiento empresarial.

#### Fomentar el relevo

La línea II la integran las ayudas al Relevo Empresarial cuyo primer plazo de solicitud va del 26 de junio al 31 de agosto y el segundo del 1 de septiembre al 31 de octubre. La solicitud y la documentación complementaria se presentarán a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

Las subvenciones van dirigidas a apoyar la importancia de la planificación de los procesos de relevo empresarial y favorecer la continuidad de las empresas, impulsando su transmisión exitosa, evitando el cierre de negocios y permitiendo la consolidación de proyectos empresariales a largo plazo. Los proyectos deberán ser realizados por la empresa beneficiaria en su establecimiento localizado en el municipio de Gijón, y sus resultados deberán permanecer o tener impacto tangible en el municipio.







Representantes de cuatro de las seis Oficinas Acelera Pyme asturianas, durante el Encuentro nacional de Oficinas Acelera Pyme, en Madrid. Por la izquierda, Antonio Gamba, Carmen Bouzas, Noemí Goilón y Jorge Enríquez.

## La Oficina Acelera Pyme Rural de CTIC apoya la capacitación digital de casi 1.400 empresas

Turismo, agricultura y comercio concentran la mayor parte de las acciones de asesoramiento en las poblaciones de menos de 20.000 habitantes

Oviedo

La Oficina Acelera Pyme Rural de Asturias, gestionada por CTIC y focalizada en ayudar a autónomos, autónomas y pymes de poblaciones con menos de 20.000 habitantes en su transformación digital, está cerca de cumplir los dos años. A lo largo de este periodo 1.377 empresas han sido apoyadas a través de este programa, recibiendo asesoramiento y acompañamiento personalizado en materias como el acceso a financiación o ayudas para la digitalización, presencia web, gestión de redes sociales, marketing digital, implantación de comercio electrónico o ciberseguridad y participando en las más de 100 acciones de divulgación tecnológica desarrolladas a lo largo de estos dos años.

Carmen Bouzas, miembro del equipo de asesores y coordinadora de la Oficina Acelera Pyme, hace balance: «el resultado de estos dos años ha sido muy positivo, por el número de actividades realizadas y por las personas y empresas participantes y, muy especialmente, por la percepción del valor que nos transmiten las empresas que hemos acompañado. Muchas de estas empresas venían trabajando con nosotros ya desde la anterior Oficina Acelera Pyme, e incluso desde años anteriores, en el marco de los distintos programas de acompañamiento a la transformación digital de las pymes que venimos desarrollando en estos 20 años. Acompañarlas todo este tiempo, ver su evolución y su mejora, es una satisfacción para todo el equipo».

Esta Oficina, única en Asturias en el área rural y enmarcada en una red de 156 oficinas distribuidas por España, acentúa la importancia de la colaboración públicoprivada en el impulso de la transformación digital. Su capacidad para ofrecer espacios físicos y virtuales ha sido uno de los elementos que ha marcado el índice de participación en las acciones realizadas. Las características de las empresas participantes y su ubicación dispersa dificultan en ocasiones el acompañamiento presencial. «Hemos buscado la forma de favorecer su participación dando prioridad a los formatos mixtos (presencialonline) y a su desarrollo presencial en las poblaciones de menos de 20.000 habitantes. De hecho, el 92,5% de los seminarios técnicos, talleres prácticos y showrooms de soluciones tecnológicas se han desarrollado en esta modalidad», explica Carmen Bouzas.

Más de tres cuartas partes de las empresas atendidas han observado mejoras en el uso de las herramientas tecnológicas

En la participación en estas actividades destacan dos elementos: por sexo, las principales usuarias son mujeres, con un 63,3%; y por dimensión de la empresa, mayoritariamente autónomos o autónomas (un 40,7%), empresas con menos de diez empleados (36,8%) y personas en fase emprendedora, representando un 13,1% del total.

Una oportunidad para diferenciarse. El fin último de la Oficina Acelera Pyme Rural es contribuir a la sostenibilidad económica de las pymes asentadas en zonas

rurales, reforzando sus modelos de negocio para que su propio contexto demográfico se convierta en una oportunidad para diferenciarse e innovar. Y con este horizonte, más de tres cuartas partes de las empresas atendidas en este periodo ha observado progresos importantes en el uso de las herramientas tecnológicas, su presencia en internet, la gestión de la empresa y la toma de decisiones.

Es en los sectores del turismo, comercio y agricultura-ganadería donde se concentran la mayor parte de las empresas, seguidas por la industria y la construcción. Una de cada cuatro consultas se ha centrado en la obtención de financiación o ayudas dirigidas a la digitalización, entre las que destaca el Kit Digital. La presencia web de la empresa es el segundo tema tratado con más frecuencia, seguido por el marketing digital y la gestión de redes sociales.

La capacidad de divulgación desarrollada por la Oficina Acelera Pyme Rural de CTIC está asociada a su capilaridad, con un centro principal ubicado en las instalaciones de CTIC Rural Tech, en Peón, y varios puntos de atención presencial, tanto permanentes (Peón, Llanes, Tineo y Cangas del Narcea) como de presencia puntual pero periódica (Avilés, Cabranes, Cabrales, Cangas de Onís, Corvera de Asturias, Onís, Langreo - Valnalón- Moreda de Aller, Quirós). Se suma a ello la complicidad con los agentes del territorio y la cooperación con el Clúster TIC Asturias para dar a conocer las soluciones tecnológicas del sector TIC regional.

Hasta la fecha, se han realizado 108 actividades de divulgación tecnológica a lo largo de toda Asturias, con una participación total de 3.245 asistentes. La mayoría de las actividades son de carácter multisectorial, pero sin olvidar las necesidades específicas de algunos de los sectores para los que se desarrollaron actividades específicas.

La alta participación pone el foco sobre la importancia de este servicio, de carácter gratuito, que sirve de empuje para las empresas más pequeñas, con escasos recursos económicos, conocimiento y/o tiempo para avanzar por sí mismas en su transformación digital. La evaluación independiente realizada ha calificado el apoyo prestado por la Oficina Acelera Pyme Rural de CTIC como excelente, subrayando la buena atención recibida, la claridad en las explicaciones y el conocimiento mostrado por el equipo de asesores.

Las Oficinas Acelera Pyme han sido impulsadas en toda España por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

Sus actuaciones están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation EU, en el marco de la agenda España Digital 2026 y el Plan de Digitalización de pymes 2021-2025, cuya cuarta medida del eje de actuación es «Digitalización básica para las pymes».





# Los hogares asturianos gastan más que nunca: se disparan las comidas fuera y los alquileres

El desembolso anual de las familias de la región roza los 30.700 euros tras aumentar el pasado año el 4,8%, pese a moderarse la inflación

Pablo Castaño Oviedo

El gasto medio de los hogares asturianos subió el pasado año el 4,8%, hasta 30.694 euros, lo que supone el máximo histórico de la serie del Instituto Nacional de Estadística (INE). Por grandes segmentos, el gasto que más aumentó entre los asturianos fue el destinado a restaurantes y hoteles, con un incremento de casi el 14% coincidiendo con una moderación del aumento del gasto en comida y bebida para el hogar (4,6%) por una menor inflación con respecto al año anterior. Con la recuperación económica y el control de los precios de los productos básicos, los asturianos han disparado su gasto en comer y en dormir fuera de casa.

El gasto medio de los hogares asturianos, de 30.694 euros, está por debajo de la media de España (32.616 euros) por el reducido número de los miembros que los forman; pero el incremento de ese gasto, del 4,8%, es superior al de la media en España, que es del 3,8%, un punto de menos. Además, si en

vez de los hogares se toma como referencia a las personas, el gasto medio de Asturias, de 13.909 euros, es de los más altos entre las comunidades autónomas (solo por debajo de País Vasco, Madrid, Baleares y Navarra) y por encima de la media en España, que es de 13.120 euros.

Casi un tercio del gasto de los hogares asturianos durante el pasado año, 9.366 euros de un total 30.694, se destinó al segmento de vivienda, agua, electricidad y gas. En este epígrafe el gasto subió el 2%, al contenerse el precio de la energía, pero dentro de él destaca el fuerte incremento de los gastos de alquiler de vivienda, que suben el 16%. Este aumento está vinculado a la fuerte subida de los precios de los alquileres, que siguen al alza en 2024.

#### Los precios del alquiler

Según un informe publicado ayer por la inmobiliaria Solvia, el precio de los alquileres se incrementó en el primer trimestre del año en Asturias el 8,6% con respecto al mismo periodo del año anterior. «Esperamos que los precios Evolución del gasto por hogar en Asturias

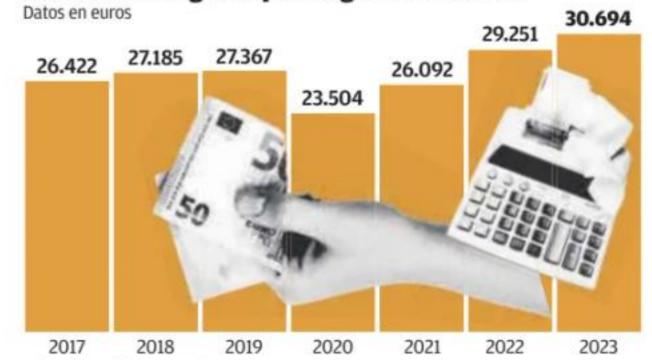

Distribución por tipo de gasto

Datos en euros. Entre paréntesis, variación interanual



Ocio y cultura 1.447,44

(+8,2%)

Comunicaciones

858,17

(-3,5%)







Sanidad

1.217,99

(+0.7%)

(-2,9%)

Muebles

1.163,79

nza Otros **31 2.410,16** (+8,6%)

de los alquileres continúen aumentando», señaló Ernesto Ferrer-Bonsoms, director de negocio Real Estate de Solvia, que añadió que esta tendencia «se ve impulsada por la persistente escasez de viviendas para alquilar y la creciente demanda, motivada por las dificultades de acceso a la propiedad para un segmento significativo de la población». Además, en la escasez de demanda y el aumento de precios afecta el trasvase de propietarios al negocio del alquiler turístico, «lo que presenta desafíos adicionales en la búsqueda de viviendas asequibles».

Tras el epígrafe de vivienda, el segundo con mayor gasto por parte de los hogares asturianos es de alimentos y bebidas, que en 2023 fue de 5.234 euros, con un incremento del 4,6% con respecto a 2022 tras moderarse la inflación de la cesta de la compra en la segunda mitad del año.

El tercer epígrafe con más gasto en los hogares asturianos es el del transporte, con 3.708 euros y un incremento anual del 6,6%, y el cuarto el de restaurantes y hoteles, con 3.210 euros y un fuerte incremento anual del 13,9%. Dentro de este último epígrafe destacan los incrementos de gasto del 17,4% en restaurantes y del 22,7% en paquetes turísticos. Hay que tener en cuenta que en 2023 se produjo una fuerte recuperación en el sector del turismo después de tres años marcados por las restricciones y los efectos de la pandemia de coronavirus.

#### Otros gastos

El resto del gasto de los asturianos se destinó en 2023 al ocio y la cultura (1.447 euros con un incremento anual del 8,2%); al vestido y al calzado (1.348 euros, con un incremento del 10,7%); a la sanidad (1.217 euros, con un incremento del 0,7%); a muebles y artículos del hogar (1.163 euros, con una reducción del 2,9%); a las comunicaciones (858 euros, con una reducción del 3,5%); a las bebidas alcohólicas (471 euros, con un incremento del 4,7%) y a la enseñanza (257 euros, con un descenso del 7,8%). En otros bienes y servicios, el gasto fue de 2.410 euros, el 8,6% más, según los datos publicados aver por el INE.

### Duro Felguera ratifica hoy en asamblea la toma de control por Prodi y Mota-Engil

Los nuevos consejeros, encabezados por Isita, acuden a la junta 

El grupo SAM vota en contra

Javier Cuartas Oviedo

Los nuevos consejeros de Duro Felguera en representación de los socios dominantes (los grupos mexicanos Prodi y Mota-Engil México) serán ratificados hoy por los accionistas en otra junta general que—como lo han sido las de los últimos seis años— será determinante en el devenir del grupo asturiano, con 166 años de historia, y supondrá una renovación profunda del máximo órgano de administración.

Esta vez, y a diferencia de las asambleas precedentes, en las que la empresa se jugaba su supervivencia bajo el principio de la incertidumbre por la incógnita en el resultado de la votación, la de hoy se moverá en el ámbito de la certeza. Prodi, dueña del 30,77% de Duro Felguera, y Mota-Engil México (titular de algo más del 23,88%) garantizan con sus votos (54,65% de las acciones) una mayoría absoluta holgada para la aprobación de las cuentas anuales, gestión del consejo, nombramiento de administradores y remuneración del consejo, entre otros puntos del orden día.

Los nuevos consejeros ya llegaron a Asturias, entre ellos el nuevo presidente de Duro Felguera, Jaime Isita Portilla, consejero delegado del Grupo Prodi y persona de máxima confianza del presidente y mayor accionista de la corporación mexicana, José Miguel Bejos, quien, salvo sorpresa de última hora, no estará hoy en Gijón. Prodi es



Junta general de accionistas de Duro el año pasado en Gijón. | Marcos León

el mayor accionista de Duro y controla a su vez el 49% del segundo inversor, Mota-Engil México, que es filial en el 51% del grupo portugués Mota-Engil.

Ambos inversores, que inyectaron en Duro más de 91,30 millones en dos ampliaciones de capital consecutivas, fueron captados como accionistas de Duro por el abogado ovetense Santiago Estrada Azcona, con buen conocimiento profesional de México.

Del consejo anterior, que estaba dominado por consejeros independientes, solo continúan el consejero delegado –el gijonés Jaime Argüelles– y los dos representantes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en calidad de consejeros externos: César Hernández Blanco y María Jesús Álvarez González.

Además de Isita, la junta ratificará a Eduardo Espinosa Bustamante como vicepresidente del consejo, también del grupo Prodi, y a dos vocales: la portuguesa Mónica Rodrigues Sequeira en representación de Mota-Engil México y al independiente Gerardo Tietzsch Rodríguez Peña, de nacionalidad mexicana. A estas ratificaciones se sumará una propuesta de nombramiento: la del economista portugués Nuno Cardoso Correia da Mota Pinto como vocal independiente.

Con ello, el consejo pasará a estar formado por ocho miembros, de los que tres representarán a los accionistas mayoritarios. No obstante, a la asamblea se someterá la propuesta de facultar al consejo para designar por cooptación a otros dos consejeros, previsiblemente independientes y de los que uno será probablemente mujer para cumplir con ello los códigos de buen gobierno de las sociedades cotizadas en Bolsa.

#### Los minoritarios

El colectivo de pequeños inversores agrupado en el Sindicato de Accionistas Minoritarios (SAM) anunció ayer que no acudirá a la junta y que votará telemáticamente en contra de los resultados y de la gestión. SAM, que en algún momento decisivo contribuyó a que hubiese «quorum» y se aprobasen propuestas como la ampliación de capital, ha venido demandando en los últimos años un puesto en el consejo.

## Los astilleros asturianos convierten a España en la sexta potencia naval del mundo

Las empresas de la región suman el 72% de los 65 buques que integran la cartera de pedidos del país, valorada en 2.000 millones de euros

Javier Cuartas Oviedo

La elevada cartera de pedidos de las empresas asturianas de construcción naval Gondán y Armón (esta última, también con tres astilleros en Galicia) ha situado a España como segundo país de la Unión Europea con mayor volumen de contratación de buques, y la sexta potencia mundial en términos absolutos, con una cartera de pedidos al cierre del primer trimestre de 65 barcos, de los que 47 (el 72%) han sido encargados a las dos compañías de capital asturiano.

El conjunto de los pedidos a los que hace frente en la actualidad el sector naval privado español supone una facturación superior a 2.000 millones de euros y generarán más de 12,4 millones de horas de trabajo para los astilleros y el resto de la industria partícipe de su cadena de valor, según se puso ayer de manifiesto en Madrid durante la celebración de la asamblea anual de Pymar, la asociación de pequeños y medianos astilleros y la que también participan los gobiernos autonómicos de Asturias, Galicia, País Vasco y Canarias, y el ejecutivo central.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, señaló ayer en un mensaje dirigido a la asamblea que «el sector naval se ha convertido por méritos propios en una de las principales joyas de la industria asturiana» y que los astilleros asturianos son «un sinónimo de resiliencia, éxito y liderazgo empresarial», que han demostrado su capacidad para responder a «unos clientes que exigen barcos cada vez más es-



Por la izquierda, Almudena López del Pozo, Jordi Hereu y Álvaro Platero, ayer, en Madrid. | Pymar

«Sumar esfuerzos con la colaboración público-privada significa multiplicar oportunidades»

Jordi Hereu Ministro de Industria

nacializados, con un mau

pecializados, con un mayor equipamiento tecnológico y, a la vez, menos contaminantes». El presidente asturiano abogó por una nue«El sector naval es una de las principales joyas de la industria asturiana»

Adrián Barbón Presidente de Asturias

va formación profesional dual que forme la mano de obra para uno de los sectores a su juicio con mejor futuro. «Somos una gran aportación para la autonomía estratégica de la Unión Europea»

**Almudena L. del Pozo** Consejera delegad. de Pymar

El ministro de Industria, Jordi Hereu, destacó el compromiso del Gobierno con los astilleros y con todo el sector naval, y subrayó el ejemplo de colaboración públicoprivada que representa Pymar. «Soy un firme defensor de este modelo de colaboración públicoprivada, que es muy eficaz, porque sumar esfuerzos significa multiplicar oportunidades. Y hoy aquí, quiero volver a tender la mano del Ministerio de Industria y Turismo para que sigamos impulsando conjuntamente a nuestro sector naval, que es un sector estratégico para España», añadió.

La consejera delegada de Pymar, Almudena López del Pozo,
consideró «magníficos» los resultados del sector en el último ejercicio, identificó la industria naval como «uno de los ámbitos prioritarios de la economía» española y
afirmó la relevante aportación que
puede suponer esta industria para
«desarrollar la autonomía estratégica europea, al contribuir en ámbitos tan esenciales como la seguridad energética, económica, alimentaria, de protección medioambiental, seguridad y defensa».

Pymar, presidida por el empresario asturiano Álvaro Platero (Astilleros Gondán), ha ampliado las herramientas financieras que pone a disposición de las empresas que integran la cadena de valor, señaló Del Pozo, quien cuantificó que estos instrumentos han facilitado hasta ahora la construcción de más de 800 buques por un importe de 14.300 millones de euros. A su juicio, estos mecanismos «serán determinantes para impulsar y respaldar a muchas empresas de la industria naval privada en el futuro».

El presidente de Galicia, Alfonso Rueda, resaltó la contribución de Pymar y destacó «la experiencia y la profesionalidad de los astilleros gallegos» (tres de ellos, propiedad de Astilleros Armón, de Navia) y que a su juicio constituyen «un sector estratégico para la economía gallega». El presidente de la Xunta de Galicia hizo un llamamiento a unir esfuerzos.

Fernando Clavijo, presidente de Canarias, juzgó «fundamental» la actividad marítima para su comunidad autónoma «como un elemento de desarrollo económico en cuanto a reparaciones de plataformas y a conectividad».



Miembros del comité de seguimiento del Fondo de Transición, en Oviedo.

#### Las primeras ayudas del Fondo de Transición Justa tardarán semanas

El Comité de Seguimiento del Programa del Fondo de Transición Justa de España 2021-2027, un órgano del que forman parte el Gobierno de España; la Comisión Europea; Asturias; siete provincias de Castilla y León, Andalucía, Aragón y Galicia, y la zona de Alcudia, en Mallorca, se reunió ayer en Oviedo. A Asturias le corresponden 263 millones del fondos y la consejera de Transición Ecológica, Nieves Roqueñí, aseguró que la primera convocatoria de ayudas para grandes empresas, con 40 millones, se lanzará en «semanas».



Protesta de trabajadores de Amplifon en Gijón.

#### Protesta de trabajadores de Amplifon en Oviedo, Gijón y Avilés

Empleados de Gaes-Amplifon participaron ayer en concentraciones de protesta ante los establecimientos de la empresa en Gijón, Avilés y Oviedo en respuesta a la negativa de la compañía a rectificar su sistema de incentivos. Según los trabajadores, la empresa ha establecido objetivos claramente inalcanzables, lo que imposibilita a los empleados el cobro de los incentivos. «Se trata de una bajada de sueldo encubierta», señaló María Suárez, presidente del comité de empresa de GAES-Amplifon en Asturias.

#### El 98% de los bonistas de Asla aprueba aplazar el cobro de intereses

El aplazamiento del cobro de los intereses de la emisión de bonos de Asturiana de Laminados (Asla), cuyo cupón vence el domingo, fue aceptado ayer por los inversores con un respaldo del 98,76%. La asistencia a la asamblea fue del 80,40% de los bonos en circulación. El pago se hará en agosto de 2027, fecha de amortización de la emisión. Con este aplazamiento, la compañía alivia las tensiones de liquidez y prosigue con su plan de reestructuración financiera tras las subidas de los tipos interés desde 2022 y la caída del mercado por la guerra de Ucrania. J. Cuartas

#### I Foro Económico y Social del Mediterráneo



La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y exvicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, durante la apertura de la segunda jornada del foro, ayer, en Valencia. | Fernando Bustamante

## El arco mediterráneo muestra su unión como locomotora del progreso nacional

El foro que incluye los territorios litorales del este español destaca la importancia del diálogo y la solidaridad para hacer frente con éxito a la transición verde, a la necesidad del agua y a la migración

Ramón Ferrando Valencia

La segunda jornada del Foro Económico y Social del Mediterráneo, evento organizado por Prensa Ibérica con el apoyo de la Fundación la Caixa, mostró la fortaleza de 
las cinco comunidades autónomas 
del este español, que se han consolidado como la locomotora del progreso nacional. Cataluña, Baleares, 
la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Andalucía están 
ante la oportunidad de cambiar el 
futuro del Mediterráneo gracias a su 
pujanza.

Los participantes en el foro destacaron ayer la importancia del diálogo y la solidaridad para hacer frente con éxito a la transición verde, cubrir la necesidad de agua ante el aumento de la población y las necesidades agrícolas, y la migración. Por su parte, el consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll, clausuró el evento con el anuncio de que tendrá continuidad el próximo año con una segunda edición en Málaga. No en vano, afirmó, «este foro nos ha hecho diferentes y mejores».

El Palau de les Arts de Valencia acogió entre el miércoles y ayer a más de mil participantes. La jornada la abrió ayer la exvicepresidenta primera del Gobierno y presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, que defendió la importancia de la unidad como arma para acelerar el progreso. Calviño, como ha demostrado el arco mediterráneo, señaló: «Todo lo que sea el acuerdo y la unidad nos hace más fuertes». «Como españoles tenemos que estar unidos porque seremos más fuertes», añadió.

La presidenta del BEI explicó, además, que la primera prioridad del banco público de la Unión Europea (UE) es impulsar la transición verde a través de préstamos a proyectos renovables para conseguir la soberanía energética a través de la eficiencia que proporciona la economía verde. Asimismo, defendió el papel de la institución financiera de la UE como el «banco de la inversión del clima» y, en particular, incidió en la función que está ejer-

ciendo el organismo «para consolidar a España como el país de las renovables».

Transición verde que está vinculada a la descarbonización impulsada por Bruselas para frenar el cambio climático. Uno de los puntos centrales del día fue cómo influye ese cambio climático en el turismo, que es clave para la economía de las cinco comunidades autónomas mediterráneas. Vicente Marí, presidente del Consell de Ibiza, recalcó la importancia de conseguir un turismo con huella de carbono cero y destacó que en Baleares han llegado a un pacto para crear una mesa de transformación del sector para que la industria turística sea sostenible.

Marga Prohens, presidenta del Govern de las Islas Baleares, señaló que esa buena gestión medioambiental es esencial para luchar contra el cambio climático y garantizar el futuro del turismo que solo en el caso de las islas representa el 40% del PIB. La presidenta subrayó: «El Mediterráneo es la primera locomotora de España». Y advirtió de que el turismo ya no puede se«Como españoles tenemos que estar unidos y seremos más fuertes», señaló Calviño

Málaga acogerá en 2025 la segunda edición del foro de Prensa Ibérica

guir creciendo en volumen porque «no se traduce en bienestar». «Eso nos obliga a hablar de límite para evitar la congestión» que provoca el rechazo entre población local y turistas.

Recursos de todos. Un segundo gran reto para las comunidades del Mediterráneo es la escasez del agua por el aumento de la población y las necesidades agrícolas. El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, por su parte, destacó el debate impulsado desde Prensa Ibérica basado en el «diálogo y el rigor científico». López Miras recordó que la Constitución recoge que los recursos son de todos los españoles y que en el caso del agua tiene que estar gestionada por la Administración central para evitar conflictos internos.

El tercer eje central de la jornada fue la migración y la necesidad de no mirar a otro lado ante el drama que ocurre a diario en el Mediterráneo. Óscar Camps, fundador y director de la organización de rescate de inmigrantes Open Arms, avisó de que el cambio climático va a provocar 150 millones de desplazamientos y defendió que la UE no debe financiar a grupos armados como hace en Libia para desentenderse de los inmigrantes recogidos en el mar.

Mientras, el presidente de la patronal española (CEOE), Antonio Garamendi, reconoció que la economía española está en un buen momento y apeló a no confiarse: «Hay un componente esencial que es el turismo, están los fondos europeos que han inyectado miles de millones y somos más población», dijo. Y esto equivale, añadió, a más consumo.

Por último, un vídeo de los alcaldes de Valencia y de Málaga, María José Catalá y Francisco de la Torre, desde el Ayuntamiento de la capital del Turia pasándose el testigo sirvió para cerrar la primera edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo.

#### La situación de la gran industria

## Las electrointensivas juzgan insuficiente las ayudas para compensar el coste indirecto del CO<sub>2</sub>

AEGE pide el máximo autorizado: 800 millones en vez de 300 La prórroga de la exención de los peajes evita una subida del 6,5% en la factura

#### Javier Cuartas Oviedo

La Asociación de Grandes Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), de la que forman parte compañías electrointensivas como ArcelorMittal y Asturiana de Zinc, aplaudió ayer la decisión del Consejo de Ministros del pasado martes de prorrogar hasta fin de año para este tipo de industrias la exención del 80% de los peajes que recargan el coste de la electricidad, así como la flexibilidad para modificar sin penalización los contratos de suministro eléctrico, pero juzgó insuficiente las ayudas aprobadas por un importe de 300 millones a este mismo tipo de factorías como compensación por los costes indirectos de los derechos de emisión de CO2 que también asumen a través de la factura eléctrica.

AEGE afirmó que ante la expectativa de que los precios de la

#### Medidas

Peajes eléctricos. El Gobierno prorrogó hasta fin de año la exención a la industria electrointensiva del 80% de los peajes que encarecen la factura eléctrica. La medida les evitará una subida del 6,5%.

bién amplió la vigencia de la flexibilidad para que las factorías de gran consumo eléctrico puedan modificar sin penalización los contratos de

CO2. El Consejo de Ministros aprobó 300 millones para compensar este año los costes indirectos de CO2 a la industria en riesgo de deslocalización. Ésta reclama el máximo permitido: 800 millones

Contratos. El ejecutivo tamsuministro.

### Los 124 trabajadores de Arcelor nacidos en 1962 comenzarán a salir en días

La Dirección General de Trabajo notificó la aprobación de las ayudas previas del ERE

#### Javier Cuartas Oviedo

Los 124 trabajadores de la compañía siderúrgica ArcelorMittal (111 en Asturias) que, nacidos en 1962, se acogieron al expediente de regulación de empleo (ERE) con ayudas previas que ofreció la empresa empezarán a causar baja en los próximos días una vez que la Dirección General de Trabajo autorizó el otorgamiento de las subvenciones previstas en un real decreto de 2012. La norma permite en determinados casos las ayudas públicas para garantizar la cobertura económica en la jubilación ordinaria de trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas. En este caso, se garantiza el 80% del salario bruto.

El ERE fue pactado el 16 de mayo por la empresa y la mayoría sindical formada por UGT y USO, que fueron autorizados previamente por la plantilla mediante referéndum para negociar la salida del colectivo –una reivindicación laboral desde hacia tiempo-recurriendo a un despido colectivo.

CC OO, ELA y CSI votaron en contra porque exigían que la salida de la totalidad de los nacidos en 1962 se produjera no con un ERE sino mediante contrato-relevo. La empresa ofreció esta última opción para un cupo máximo de 50 trabajadores. Finalmente se acogieron 49, 40 de ellos en Asturias.

Con uno y otro procedimientos, abandonarán las empresa un total de 173 empleados nacidos en 1962, de ellos 151 en Asturias.

energía van a seguir incrementándose, la prolongación de la exención del 80% de los peajes evitará encarecer el 6,5% la factura de este tipo de industrias. Al evitar una subida de 4 euros por megavatios se logra que las empresas electrointensivas españolas paguen lo mismo que sus competidores por el uso de las redes, dijo José Antonio Jainaga, presidente de AEGE, lo que, en su parecer, «tiene todo el sentido».

Sin embargo, los 300 millones para compensar los costes indirectos de CO2 son insuficientes, recordó la asociación, dado que está «lejos» de los 850 millones a los que tiene derecho la industria española. La Comisión Europea permite que los estados repartan entre las industrias con riesgo de deslocalización hasta el 25% de lo que ingresan por las subastas de derechos de emisión de CO2, que en España ascendió el año pasado a 3.600 millones. La divergencia de ayudas entre países, señaló AEGE, «aumenta la brecha competitiva con los países de nuestro entorno».

En una exposición ante el Consejo Económico y Social de España (CES), el ministro de Industria, Jordi Hereu, afirmó que el anteproyecto de la Ley de Industria y Autonomía Estratégica prevé seguir respaldando a las electrointensivas con apoyos a la descarbonización, medidas de energía asequible, fomento de los contratos a largo plazo y autoconsumo, y generación de proximidad, aunque no fue más preciso.

#### Plan de Igualdad

**Decisión.** La Inspección de Trabajo ha notificado que el plan de igualdad de Arcelor-Mittal solo podrá ser negociado por UGT, CC OO y ELA, únicos sindicatos con una representación superior al 10% en el ámbito de negociación, que es nacional.

Negociación. Ayer se abordaron aspectos del plan de igualdad vinculados a la formación.

#### AYUNTAMIENTO DE CASTROPOL

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Ayuntamie Pleno en sesión extraordinaria celebrada el 10 de mayo de 2024 se somete a nuevo perioro de información pública el "Documenti de Plan Parcial para el desarrollo urbanís-tico del Subsector SUR.R.C1.A. tramitado a instancias de El Tesón de Castro-pol S.L. y Trío Procesos Constructivos S.L. subscrito en junio de 2024 por el Arquitecto Don Gregorio Vazquez Iustel de Planz Planeamiento Urbanístico S.L.P.

De conformidad con el artículo 89 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación de Territorio y Urbanismo, durante un pla-zo de UN MES que comenzará a contarse tras la publicación de este anuncio en e Boletín Oficial del Principado de Asturias, cualquier persona podrá exa-minar el documento expuesto en la sede electrónica y en la página web del Ayuntamiento de Castropol o bier consultario en las Oficinas Generales sitas en la Plaza del Ayuntamiento, 1 33760 Castropol en días hábiles y horario de 9 a 14, así como formular por escrito las alegaciones que crea

Este trámite se noticará a cuantos figuren como propietarios de errenos en el ámbito de la actuación del plan parcial para que surta los efectos de trá-mite de audiencia y se mantiene la suspensión de otorgamiento de licencias hasta la aprobación definitiva del planeamiento.

### La Bolsa



El comentario

Páginas elaboradas por RENTA 4 BANCO, S.A., el 27-06-2024 a las 18:01h.

#### El Ibex 35 cae un 0,72% y se sitúa en los 10.951,50 puntos

El selectivo español perdía un 0,72% y alcanzaba los 10.951,50 puntos. Las bolsas europeas terminaron el jueves con caídas. En el plano empresarial, Micron Technology, la mayor compañía americana de semiconductores y beneficiada por las expectativas de la Inteligencia Artificial, bajó un 8%, por lo que el mercado siguió cuestionándose la sostenibilidad de unas subidas bursátiles excesivamente concentradas en torno a la IA. Por su parte, la bolsa china (MSCI China) perdió cerca de un 10% desde sus máximos de mayo, ante una economía que mantuvo su debilidad y a la espera de ver si el gobierno anuncia nuevos estímulos económicos en el Tercer Pleno que celebrará el Partido Comunista (15-18 julio). En Estados Unidos conocimos las peticiones de subsidio por desempleo que alcanzaron la semana pasada un total de 233.000 solicitudes, lo que supuso una caída de 6.000 personas respecto de la cifra anterior. En España, las exportaciones de la industria de alimentación y bebidas crecieron un 10,6% entre enero y abril, hasta alcanzar los 16.735 millones de euros. Este impulso del comercio internacional de la industria se reforzó con el aumento del volumen exportado.

Contenidos Renta 4

| IBEX 35            |         |        |        |       |        |           |
|--------------------|---------|--------|--------|-------|--------|-----------|
|                    | Precio  | Min.   | Máx.   | Var.  | Var.%  | Var.% Año |
| ▼ ACCIONA          | 112,400 | 111,30 | 113,60 | -0.90 | -0,79  | -15,6     |
| ▼ ACCIONA RENO     | 19,440  | 18,95  | 19,80  | -0.14 | -0.72  | -30,7     |
| ▼ ACERINOX         | 9,505   | 9,51   | 9,62   | -0,10 | -0,99  | -10.7     |
| ACS CONST.         | 40,020  | 39,96  | 40,82  | -0.66 | -1,62  | -0,3      |
| ▲ AENA             | 188,100 | 187,20 | 188.80 | 0.40  | 0.21   | 14,6      |
| ▼ AMADEUS IT       | 62,360  | 62,28  | 63,88  | -1,42 | -2.23  | -3,8      |
| ▼ ARCEL.MITTAL     | 21,120  | 21,12  | 21,55  | -0.26 | -1,22  | -17,7     |
| A B. SABADELL      | 1.790   | 1,75   | 1,80   | 0,02  | 0.99   | 60.8      |
| <b>▼</b> BANKINTER | 7,600   | 7.54   | 7,63   | -0.00 | -0.05  | 31,1      |
| ▲ BBVA             | 9,240   | 9.15   | 9,28   | 0.04  | 0,43   | 12,3      |
| ▲ CAIXABANK        | 4.954   | 4,92   | 4,97   | 0,00  | 0,08   | 32,9      |
| ▼ CELLNEX TELECOM  | 30,590  | 30.46  | 31,03  | -0,37 | -1,20  | -14,1     |
| ▼ ENAGAS           | 14,020  | 13,98  | 14,25  | -0,15 | -1,06  | -8,1      |
| ▼ ENDESA           | 17,800  | 17,80  | 18,55  | -1,22 | -6,39  | -3,5      |
| ▼ FERROVIAL        | 36,500  | 36,16  | 36.68  | -0.06 | -0,16  | 10,5      |
| ▼ FLUIDRA          | 19,440  | 19,36  | 19.78  | -0.20 | -1,02  | 3,1       |
| ▼ GRIFOLS          | 7.970   | 7,77   | 8.78   | -1,11 | -12,22 | -48,4     |
| ▼ IBERDROLA        | 12,150  | 12,12  | 12,36  | -0.14 | -1,18  | 2,40      |
| ▼ INDITEX          | 46,480  | 45,88  | 46,85  | -0,13 | -0,28  | 17,8      |
| ▼ INDRA A          | 19,340  | 19.24  | 19.95  | -0.52 | -2.62  | 38,1      |
| A INM.COLONIAL     | 5,440   | 5,40   | 5,44   | 0,03  | 0,55   | -16,9     |
| ▼ INT.AIRL.GRP     | 1.905   | 1,90   | 1.98   | -0.03 | -1,60  | 6,9       |
| ▲ LABORAT.ROVI     | 86,950  | 85,70  | 87,45  | 1,55  | 1.81   | 44,4      |
| ▼ LOGISTA          | 26,620  | 26.58  | 26,90  | -0.18 | -0,67  | 8.7       |
| ▲ MAPFRE           | 2,156   | 2,15   | 2,16   | 0.00  | 0,09   | 10.9      |
| W MELIA HOTELS     | 7,580   | 7,57   | 7,71   | -0.04 | -0.59  | 27,1      |
| W MERLIN PROP.     | 10,280  | 10,16  | 10,29  | -0.02 | -0.19  | 4,3       |
| ▼ NATURGY          | 20,320  | 20.26  | 20,72  | -0.32 | -1.55  | -24,7     |
| FRED ELE. COR      | 16,260  | 16,15  | 16,43  | -0,66 | -3,90  | 9,0       |
| ▼ REPSOL           | 14,640  | 14.62  | 14.72  | -0,01 | -0.10  | 8,8       |
| ▼ SACYR            | 3,288   | 3.28   | 3,31   | -0.03 | -0.78  | 5,1       |
| ▼ SANTANDER        | 4,337   | 4,31   | 4,35   | -0,01 | -0,17  | 14,7      |
| ▼ SOLARIA          | 11,590  | 11,43  | 11.91  | -0,33 | -2,77  | -37,7     |
| ▼ TELEFONICA       | 3,993   | 3,99   | 4,02   | -0.03 | -0,62  | 12,9      |
| ▼ UNICAJA          | 1,261   | 1.26   | 1.28   | -0.01 | -0,79  | 41,6      |

| Valores vinculado | s a Asturias |       |       |       |       |           |
|-------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-----------|
|                   | Precio       | Mín.  | Máx.  | Var.  | Var.% | Var.% Año |
| ARCEL.MITTAL      | 21,120       | 21.12 | 21,55 | -0,26 | -1,22 | -17,71    |
| B. SABADELL       | 1,790        | 1,75  | 1,80  | 0,02  | 0,99  | 60,87     |
| A D. FELGUERA     | 0,588        | 0,56  | 0,59  | 0,02  | 3,34  | -9,82     |
| ▲ ENCE            | 3,618        | 3,43  | 3,63  | 0,15  | 4,45  | 27,75     |
| ▼ GRAL.ALQ.MAQ    | 1,350        | 1,35  | 1,41  | -0,05 | -3,57 | 14,41     |

| ▼ Euribor 1 año | 3,576   |
|-----------------|---------|
| Petróleo        |         |
| A Brent 21 días | 85,97   |
| Metales         |         |
| ▲ Oro           | 2.327,2 |

| Divisas        |         |       |
|----------------|---------|-------|
|                | Precio  | Var.% |
| ▲\$ EEUU       | 1,071   | 0,25  |
| <b>▼</b> Yen   | 172,080 | -0,19 |
| <b>▼</b> Libra | 0,846   | -0,02 |
| ▼ Franco Suizo | 0,962   | -0,33 |
| ▼ Corona Sueca | 11,368  | -0,64 |
| ▼\$ Canadá     | 1,467   | -0,21 |
| ▼\$ Australia  | 1,611   | -0,27 |
|                |         |       |

Precio por palabra: semana, 0,58 euros; domingos, 0,68 euros. Mayúsculas semana, 0,85 euros; domingos, 0,91 euros. Negritas semana, 0,88 euros; domingos, 0,94 euros, más IVA (mínimo 10 palabras)

## Anuncios por palabras

Puede publicar sus anuncios en esta sección desde su ordenador: acceda a www.lne.es, y con un simple "clik" de ratón su anuncio se publicará en el diario

7

#### **BOLSA DE**

#### **TRABAJO**

obrador de Somió selecciona confitero para su obrador sitiado en Avilés. El perfil requerido es profesional capacitado para llevar un obrador requerido el momento. Condiciones y salario a convenir. Contactar en obradordesomio@gmail.com

ENTREVIÑES Restaurante en Colunga precisa ayudantes de cocina, fregaplatos y camareros. Imprescindible experiencia. Incorporación inmediata. Se ofrece alojamiento. Interesados 619564912

19

#### **AGENCIAS**

#### MATRIMONIALES

unidos, asesoramiento personalizado. Encuentre pareja, amistad. Consulta gratuita, www.agenciamatrimonialunidos.es. 984111007.

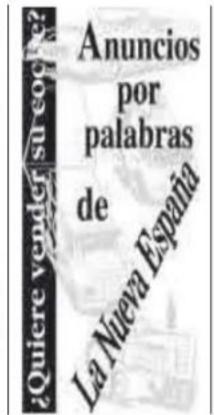

#### † D. Alejandro García González

**EL SEÑOR** 

JANDRO, DE TABLAO, TURÓN

VECINO DE CUESTA DE LAGO, 11, TURÓN

Falleció en el Hospital Álvarez Buylla de Mieres, el día 27 de junio de 2024, a los noventa y tres años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

D. E. P.

Su esposa, Carmen Iglesias Díaz; hijos, Alejandro y Jose García Iglesias; hijas políticas, María Teresa Peña y María Teresa Vicente; nietos, Omar, Iván y Javier; nietas políticas, Laura y Priscila; bisnietos, Naia y Enol; hermanos, Benigna (†), Paquita (†), Laureano (†) y Chema (†) García González; hermanos políticos, Rodrigo (†), Arturo (†), Araceli (†), Maruja (†), Luis (†) y Liber; sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN UNA ORACIÓN POR SU ALMA A de la mañana, se rezará un responso, en el Ta-

El VIERNES, día 28 de junio, a las ONCEY MEDIA de la mañana, se rezará un responso, en el Tanatorio de Mieres y acto seguido, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de Turón - Mieres. Capilla ardiente: Tanatorio de Mieres - Sala 4. Teléfono. 985456724 Esquelas y pésames: www.esquelasdeasturias.com

Unión de Runerarias, S. A. Tanatorio de Mieres. Murias, e/n. Teléfonos: 985458724, 985488511. Fac: 985463262. Mieres.

LA SEÑORA

#### † D.ª Enedina Fernández Villa

(NELI - VIUDA DE RODRIGO ÁLVAREZ)

Falleció en la residencia El Sueve - Cereceda - Piloña, el día 27 de junio de 2024, a los noventa y un años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

s Santos Sacran D. F.

Su compañero, Antonio González Faza; hijos, Secundino Álvarez Fernández (†); Clara, Eva y Andrés González; hermana política, Menchu; sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN UNA ORACIÓN POR SU ALMA

El cadáver será recibido el VIERNES, día 28 de junio, a las CINCO de la TARDE, en la Iglesia Parroquial de San Juan de Berbio - Piloña, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y acto seguido sus restos serán inhumados en el cementerio de dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio del Oriente, sala 1. Teléfono. 985711358. Infiesto - Piloña. Salida del mismo a las 16:45

Salida dei mismo a ias 16:45 Esquelas y pesames:www.esquelasdeasturias.com

Funerarias del Oriente de Asturias, S. A. Teléfonos: 985710302, Inflesto; 985858445, Colunga; 985840053, Arriondas.

EL SEÑOR

#### † D. José Álvarez Valdés

Falleció en Oviedo, el día 27 de junio de 2024, a los noventa y tres años de edad., habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica D. E. P.

Su esposa, Manuela Iglesias García; hijos, José y María Rosa Álvarez Iglesias; hija política, Enriqueta Cosío; nietos, Adrián y Chyntia; bisnietos, Manuel, Adriana y Enol; hermanos, Amado, Carmen, Aurora y Mari Luz; y demás familia

> RUEGAN UNA ORACIÓN POR SU ALMA E de la mañana, se oficiará la celebración de la

El VIERNES, día 28, a las DOCE de la mañana, se oficiará la celebración de la Palabra, en la capilla del Tanatorio Los Arenales, y, a continuación se procederá a su incineración.

Capilla ardiente: Tanatorio Los Arenales, Sala n.º 6, Oviedo. Teléfono 985223187 Esquelas y pésames: www.funerariasreunidas.com

Funerarlas Reunidas, S. A. Teléfono 985211855. Tenatorio Los Arenales. Tanatorio Puente Nora, Lugones.

LA SEÑORA

## D.ª Ángela Gloria Oliva Cuevas

(VDA. DE MACARIO GARCÍA MÉNDEZ)

Falleció en Grado el día 26 de junio de 2024 a los noventa y cuatro años de edad

D. E. P.

Sus hijos, Miguel, Fernando, Pilar y Macario (†) García Oliva; hijos políticos, Paloma, Pilar y Álvaro; nietos, María y Ana; Noelia, Fernando y Miguel; Manuel, Ángela, Álvaro y Miguel; hermana, Pilar Oliva Cuevas; hermanos políticos, nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia

LES COMUNICANTAN SENSIBLE PERDIDA

El cadáver será recibido el VIERNES día 28 de junio a las DOCE de la MAÑANA, en el cementerio municipal de Grado, donde recibirá sepultura.

Capilla ardiente: Tanatorio Villa de Grado - Sala N.º 2-Teléfono: 985754874 www.funerariasanpedro.com

Funeraria San Pedro, Tanatorio Villa de Grado. Calle Las Alforjas, s/n. 33820 Grado. Teléfono 985750143, www.funerariasanpedro.com

LA SEÑORA

#### † D.ª Honorina Gil Blanco

(VIUDA DE CESAREO ÁLVAREZ ÁLVAREZ)

Falleció en Oviedo, el día 27 de junio de 2024, a los ochenta y cinco años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

D. E. P.

Sus hijos, Juan César y Honorina Álvarez Gil, hija política, Marta María Gutiérrez; nietos, Mónica y Paula Álvarez; Juan César Fernández; hermanas, Ramona y Maruja Gil Blanco; hermano político, Aladino Nieto; sobrinos, primos y demás familia

Ruegan una oración por su alma, y les comunican que el rito exequial de despedida de cuerpo presente tendrá lugar el VIER-NES, día 28, a las CINCO de la tarde, en la capilla del Tanatorio El Salvador-Oviedo, y, a continuación, su traslado al cementerio de Santa María de San Claudio, Oviedo, donde recibirá cristiana sepultura. Capilla ardiente: Tanatorio El Salvador, Sala 7. Teléfono. 984157047 - Oviedo Esquelas y pésames: www.esquelasdeasturias.com

Funerarias del Principado de Asturias, S. A., Oviedo. Teléfono 985259360. Tanatorio El Salvador, Oviedo. Teléfono 985214443, Servicio 24 horas.

LA SEÑORA

### † D.ª Elena López Álvarez

(VIUDA DE CELESTINO GARCÍA RODRÍGUEZ)

Falleció en Pillarno, el día 26 de junio de 2024, a los ciento un años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

D. E. P.

Sus hijos, Isabel (Pili), Enedina, José Antonio, Blanca y Celestina García López; hijos políticos, José María Mallo Carreño (†), Pedro Ramón Andrés, Luis Ángel González Bango y Enrique García González; nietos, Isabel, José, Diego, Jonathan, Marien, Elsa, Pedro, José Antonio, Verónica, Elena y Lorena; nietos políticos, bisnietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

Al comunicar a sus amistades y personas piadosas tan sensible pérdida, les ruegan una oración por su alma. El cadáver será recibido el VIERNES, día 28 de junio, a las DOCE de la mañana, en la sala multiconfesional del Tanatorio de Avilés, don-

de se oficiará la celebración de la Palabra de cuerpo presente y acto seguido recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar del cementerio parroquial de Pillarno, Castrillón.

Capilla ardiente: Tanatorio de Avilés, Sala 6, Avilés

Esquelas y pésames: www.esquelasdeasturias.com

Funeraria de Avilés, S. L. Oficina: Avda. de Portugal, 7, bejo, Avilés. Teléfono 985542755. Tenetorio de Avilés, C/ Emilia Pardo Bazán, 36, Avilés. Teléfono 985520826. www.funerariadesviles.com

LA SEÑORA

### † D.ª Antonia Rojas García

(VIUDA DE MANUEL MORALES AMORES)

Falleció en Oviedo, el día 27 de junio de 2024, a los ochenta y cuatro años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

D. E. P.

Sus hijas, María de los Ángeles y Emilia Morales Rojas; hijos políticos, Natalio Linde Quintana y Juan José Menéndez Bernardo; nietos, Manuel Linde Morales; Andrea y Cristina Menéndez Morales; nieta política, Bibi Martínez Cordeiro; bisnieta, María Linde Martínez

RUEGAN UNA ORACIÓN POR SU ALMA

El SÁBADO, día 29, a las DOCE de la mañana, se oficiará la celebración de la Palabra en la capilla del Tanatorio Los Arenales, y a continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de El Salvador. Capilla ardiente: Tanatorio Los Arenales, Sala n.º 17, Oviedo. Teléfono 985223187

Funerarias Reunidas, S. A. Teléfono 985211855. Tanatorio Los Arenales. Tanatorio Puente Nora, Lugones

LA SEÑORA

### † D.ª Luisa Prado Casaprima

(VIUDA DE ÁNGEL EJARQUE)

Falleció en Avilés, el día 27 de junio de 2024, a los noventa y ocho años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

D. E. P.

Sus hijos, Ángel y José Emilio Ejarque Prado; hijas políticas, Gene y María Jesús; nietas, Chelo, Lisi y Verónica; hermana política, Josefina; sobrinos, primos y demás familia

Al comunicar a sus amistades y personas piadosas tan sensible pérdida, les ruegan una oración por su alma. El cadáver será recibido el VIERNES, día 28 de junio, a las CINCO de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Viella, Siero, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y, acto seguido, recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar del cementerio parroquial de Viella, Siero.

Capilla ardiente: Tanatorio de avilés, Sala 4, Avilés. Esquelas y pésames: www.esquelasdeasturias.com

Esquelas y pésames: www.funerariasreunidas.com

Funeraria de Avilée, S. L. Olicina: Avda. de Portugal, 7, bajo, Avilée. Teléfono 965542755. Tanatorio de Avilée, C/ Emilia Pardo Bazán, 36, Avilée. Teléfono 965520826. www.funerariadeavilee.com

«Puedes evadir la realidad, pero no puedes eludir las consecuencias de evadir la realidad».

Ayn Rand

«La situación ya no es vivible», afirma un joven parisino de 23 años entrevistado por una corresponsal española. «Estamos hartos de no sentirnos seguros en nuestro propio país». Otra chica bordelesa, ésta de 20 años, asegura: «Estoy harta de tener miedo cuando salgo, ya sea de noche o de día. En Burdeos tenemos cuidado de no volver solos de fiesta, porque cuando alguien lo hace, siempre hay algún problema». «Por la noche, cuando salgo para ir de fiesta y llevo una falda, me pongo un chándal encima que me quito al llegar, para evitar que me molesten», cuenta una joven de Lille.

Estos testimonios, de chicos sufriendo una realidad distópica, incierta y cruel, enfrentados a una nueva forma de barbarie, serían catalogados dentro del conglomerado gubernamental español y sus canales de propaganda oficialistas como «ultraderecha», anatema usado a discreción y camelo que vale para todo, sonido de sonajero para tanto tonto orEl Club de los Viernes

### ¿Para qué quieres saber eso?

La ocultación intencionada de datos y sucesos relevantes



ROBERTO GRANDA

gulloso de serlo, nublados de sinrazón, que le dan la espalda a la más elemental de las realidades: las personas necesitan sentirse seguras, dejar de convivir con el miedo.

Como nadie escarmienta en cabeza ajena (o por imposiciones de la maquinaria ideológica) a los que parten el bacalao en España los ejemplos de Suecia o Francia les traen sin cuidado, o el hecho de que la policía haya perdido el control de varios barrios de Londres, pequeños guetos convertidos en teocracias.

Los que dicen que no es para tanto, según su ignara apreciación, o miran convenientemente para otro lado con singular cinismo y desvergüenza, suelen tener la suerte de vivir muy lejos y bastante a resguardo de las calles donde resplandecen las navajas y vuelan los machetazos. Es un asunto que no va con ellos, eco tóxico de tabloides digitales (oxímoron utilizado por el mastuerzo de La Moncloa, o es tabloide o es digital) porque siguen el catecismo progre donde todo el mundo es bueno y la multiculturalidad es algo así como un eterno capítulo de «Dora la exploradora» y un concierto de Manu Chao.

No hablemos del centro de Barcelona, de la costa levantina; no se menta aquí el elefante en la habitación, porque nuestros dóciles votantes tienen que seguir en el redil, asustados por ese espantajo de la ultraderecha, que agitamos delante de sus cabecitas para que sigan atemorizados y apoyando las políticas que los llevan al abismo. Cómplices necesarios, que sólo olvidarán las ideologías cuando les toque de cerca, y entonces quedarán pasmados con ojos bovinos, pensado que cómo pudo haber pasado. A mi niño. A mi niña.

Suele ocurrir en estos casos, todo se va prostituyendo poco a poco, caminando hacia una sociedad peor, vulgar y amenazadora, mientras nos adentramos más y más en la boca del lobo, con suicida determinación. El deterioro progresivo que se adueña de zonas urbanas enteras, el cosquilleo intranquilo cuando la hija o

la hermana salen un viernes noche, llámame cuando llegues, cariño, que está la cosa muy mal. «La cosa» no se suele nombrar, es tema tabú para la mayoría, no entremos ahí, por favor, no queremos que nos acusen de fascistas. Manada sólo ha existido una y fue la de Pamplona. Es verdad que ocurren casos aislados pero, ¿para qué quieres saber la nacionalidad? Circule, por favor.

Los medios del pensamiento dominante, en su infinita mezquindad, tratan de ocultar como pueden unos datos y unos sucesos que tarde o temprano se les irán de las manos, como una presa que revienta y se desborda de forma incontenible, poniendo entonces a la ciudadanía en ese filo de navaja donde, ya cocidos a fuego lento, un día se percatan y toman conciencia del volumen del problema, y algunos deciden tomar cartas en el asunto por su cuenta, con todo lo que eso conlleva, esa brutal detonación donde los mecanismos sociales fallan, la razón y la tensa calma dan paso a algo mucho peor, con el hombre dominado por sus instintos en un estallido de rabia de impredecibles consecuencias.

LA SEÑORA

### † D.ª Dulce María Rodríguez González

(VIUDA DE FERNANDO GONZÁLEZ MARTÍNEZ)

Falleció en Oviedo, el día 27 de junio de 2024, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica D. E. P.

Sus hijos, José Fernando, Luis Horacio y Paqui González Rodríguez; nietos, bisnieto, sobrinos, primos y demás familia RUEGAN UNA ORACIÓN POR SU ALMA

El VIERNES, día 28, a las CINCO Y MEDIA de la tarde, se oficiará la celebración de la Palabra en la capilla del Tanatorio Los Arenales, y a continuación, se procederá a su incineración. El LUNES, día 1 de julio, a las SEIS de la tarde, en la iglesia parroquial de Los Santos Apóstoles, se celebrará el funeral

por su eterno descanso. Capilla ardiente: Tanatorio Los Arenales, Sala n.º 15, Oviedo. Teléfono 985223187

Esquelas y pésames: www.funerariasreunidas.com

Funerarise Reunidas, S. A. Teléfono 985211855. Tanatorio Los Arensies. Tanatorio Puente Nora, Lugones.

LA SEÑORA

#### † D.ª María Pérez Sanjulián

MARUJA

VIUDA DE GUILLERMO BATALLA BATALLA

Falleció en Oviedo, el día 27 de junio de 2024, a los noventa y nueve años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Sus hijos, María Adela y Efrén Batalla Pérez; hijo político, Javier Cardo Andreu; nietos, Alba y Guillermo Cardo Batalla; nieto político, Sergio García García; sobrinos y demás familia

RUEGAN UNA ORACIÓN POR SU ALMA El VIERNES, día 28, a las SIETE de la tarde, se celebrará el funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Miguel de Tazones y, acto seguido, recibirá cristiana sepul-

tura en el cementerio parroquial. Capilla ardiente: Tanatorio Los Arenales, Sala n.º 12, Oviedo. Teléfono 985223187 Esquelas y pésames: www.funerariasreunidas.com

Funerarias Reunidas, S. A. Teléfono 985211855. Tanatorio Los Arenales. Tanatorio Puente Nora, Lugones.

LA SEÑORA

#### † D.ª María Araceli Suárez García

VIUDA DE MANUEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ

Falleció en Tahoces-Las Regueras, el día 27 de junio de 2024, a los noventa y ocho años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Sus hijos, Luis Ignacio Sánchez Suárez y María Isabel Fernández González; nietos, Orlando y José Ignacio Sánchez Fernández; Ana María Díaz Menéndez y Arancha Fuente Iglesias; bisnietos, Gabriel Sánchez Díaz y Olaya Sánchez Fuente; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

RUEGAN UNA ORACIÓN POR SU ALMA

El VIERNES, día 28, a las CINCO de la tarde, se oficiará la celebración de la Palabra en la capilla del Tanatorio Los Arenales, y a continuación, se procederá a su incineración. LA FAMILIA NO RECIBE

Esquelas y pésames: www.funerariasreunidas.com

Funerarias Reunidas, S. A. Teléfono 986211865. Tanatorio Los Arenales. Tanatorio Puente Nora, Lugones.

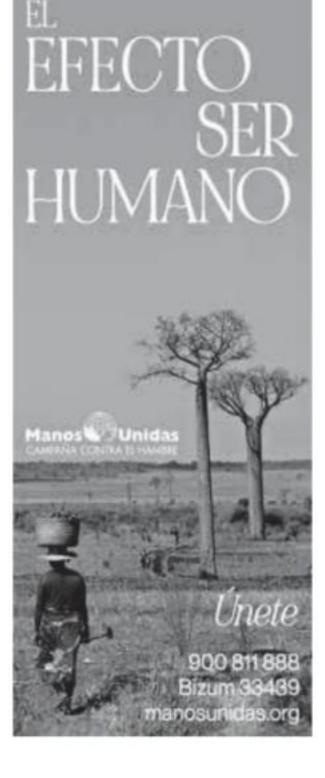

#### **FARMACIAS**

OVIEDO: De 9.30 de la mañana a 10 de la noche: Pilar Cavia Sánchez, Doctor Casal, 8 (Al lado Iglesia San (Encima del Campillín); Isabel Nestares López, Uría, 36 (Frente al Corte Inglés); M.ª Luisa Gómez Prado, Magdalena, 17 (Fontán). De 10 de la noche a 9.30 de la mañana: Mercedes Migoya López,

C/ Jovellanos 2 (Bajo Hotel España). Jose Antonio Pérez Bermudez, C/ Menéndez y Pelayo, 2. Otros horarios: Ana María Asunción Díaz Pérez, calle Silla del Rey, 6, de lunes a viernes, de 8.30 a 21.00 horas, y sábados, de 9.30 a 14.00 horas. María del Carmen Ania Mota, calle los Pozos, 4, esquina Fruela. Patricia Bartolomé, González Besada, 5, de lunes a viernes, de 9 a 2 y de 4 a 9, y sábados, de 10 a 2 y de 5 a 9. Farmacia Ldo. Eduardo Arnáez Fernández, c/ Plaza de la Constitución, 10, bajo (Plaza del Ayuntamiento), de lunes a viernes, de 9.30 a 13.30 y de 16.30 a 20.00, y sábados, de 10.30 a 13.00. Lucía Arroyo, plaza Primo de Rivera, 1 (antiguo edificio Alsa), lunes a viernes, de 9 a 21; sábados y festivos, de 10 a 21. Paula González-Cueva Fernández, avenida Galicia, 19 (plaza de América), de lunes a sábados, de 9 a 21.00.

GIJÓN: De 9.30 de la mañana a 10 de la noche: Ines Álvarez Álvarez, Crta. del Obispo, 21 (Esq. C/Dolores, 27). Contrueces. Ignacio Merino Bada, y Aranzazu Merino Bada, Avda, del Llano 57 (Esq. C/ Juan Alvargonzález). Carlos Ocaña Sanchez, Paseo de Begoña 7. Fernando Vegas García, Avda. de Schultz 42 (Esq. C/Ma-nuel Llaneza). Otros horarios: Farmacia Castillo, de 9 de la mañana a 10.30 de la noche, todos los días del año. Farmacia Carmen Sánchez Moreno, calle Gaspar García Laviana, horario ininterrumpido. Farmacia Bada, avenida del Llano, 57, horario ininterrumpido de lunes a domingo, de 9.00 a 22,00. Farmacia Silvia González Fernández, Manuel R. Álvarez, 3 (plaza de Fátima), La Calzada, horario ininterrumpido de lunes a viernes, de 9.00 a 22.00, y sábados, de 9.30 a 14.00. Farmacia Antonio Álvarez Abad, Magnus Blikstad, 19, de lunes a viernes, de 9.15 a 20.30 y sábados de 9.45 a 13.30. Parga-Lago, calle Ateneo Obrero de La Calzada, 2, de lunes a viernes, de 9.30 a 20.30, y sábados, de 9.30 a 14.00. Farmacia Inés Álvarez Álvarez, Carretera del Obispo, 21, horario ininterrumpido de lunes a viernes, de 9.30 a 20.45, y sábados, de 9.45 a 13.30. Farmacia Schulz 79, avenida de Schulz, 79, de 9.30 a 20.30 (de lunes a viernes) y de 9.30 a 14.30 los sába-

ALLANDE: Ana M.ª Rodríguez-Peláez Peña. ALLER: Amalia Blanco Fernández (Caborana). AVILÉS: De 9.30 de la mañana a 10 de la noche: Sara Barral Gavilanes, Rivero, 115; Susana y Marcos Gaya Cerezo, Fernández Balsera, 16. De 10 de la noche a 9.30 de la mañana: Isabel Fernández García, C/ Fer-

nando Moran, 14 Avilés. AVILÉS-CORVERA: Mª José Moyano Pereiras C/ Santa Apolonia, 32 - El Pozón.

BELMONTE DE MIRANDA: Milagros Prieto Fernández. BIMENES: Álvaro Jiménez del Valle. BOAL: Aránzazu Suárez Fernández.

CABRALES: Alfonso Neira Suárez y Marina García Bernardo. CABRANES: Andrea Gómez Muñoz.

CANDAMO: Jorge Ruiz Rey CANGAS DE ONIS: Emilio Cinos Garrote. CANGAS DEL NARCEA: Benigno Fernández Saiz. CARREÑO: José Mario Rico López (Candás). CASO: Víctor Luis González Méndez. CASTRILLÓN: Sandra García de la Mata Fernández (Piedras Blancas).

COAÑA: Covadonga Mª Casares Rodríguez (El Espín).

COLUNGA: Jesús Rodríguez Alonso (Colunga). CUDILLERO: Marta Menéndez Antolín (Cudillero) y Carmen Navarro Pérez (Soto de Luiña)

EL FRANCO: Alicia F. Martínez Menéndez (La Caridad).

GOZÓN: Javier Fernández Vigil (Luanco). GRADO: Aida Fuertes García y Iván Fuertes García. GRANDAS DE SALIME: Elisa Alonso Antón. IBIAS: Elena Menéndez Mathé.

LANGREO: Isabel Santamarta Cienfuegos, C/Cuetos,

LAVIANA: M.ª Belén García Corral (Pola de Laviana). LENA: Yaiza M.a Mejido Ares (Pola de Lena). LLANERA: Jesús Lozano Valledor (Lugo de Llanera).

LLANES: Antonio Mijares Mijares. MIERES: Francisco J. Fueyo Muñiz, C/ Manuel Llaneza

FIGAREDO-UJO-SANTA CRUZ-TURÓN: María Suárez del Villar Carrero - Turón. De 9 a 22 horas: Elena Patiño Herrera - Santa Cruz de Mieres. MORCÍN: José Luis Álvarez García (Santa Eulalia).

MUROS DE NALÓN-SOTO DEL BARCO: Luis Artime García (Soto del Barco). NAVA: Inmaculada Menéndez Bescos.

NAVIA: Silvia Campoamor Suárez y Nuria Campoamor Suárez. NOREÑA: José Antonio Alonso Ruiz.

PARRES: M.ª del Mar Hevia Ruiz. PEÑAMELLERA ALTA: Mónica A. Fdez. de Retana Mo-

PEÑAMELLERA BAJA: Pablo Fidalgo Fernández. PILOÑA: Miguel Sánchez Bravo-Villasante (Infiesto). PRAVIA: Santiago Elias Milla. PROAZA: Rosario Ana González Menaza. QUIRÓS: Joaquín Manuel Monasterio Álvarez.

RIBADEDEVA: Rosa Mª García Casals. RIBADESELLA: Luis Javier Lorenzo Giralda. RIBERA DE ARRIBA: Isabel Bobes San Emeterio.

RIOSA: Antonio Méndez Velasco. SALAS: Mar Menéndez-Castañedo Fernández. SAN MARTÍN DEL REY AURELIO: Juan Roces Díaz, Pa-

seo de San Martín, 16 - Sotrondio. SAN MARTÍN DE OSCOS: Ana M.ª Martínez Fernán-

SANTA EULALIA DE OSCOS: Miguel S. Pombo Rodri-

SIERO: Eugenio Escobedo de Tapia, C/Falo Moro, 1 Pola de Siero. EL BERRÓN: Carlos García Fernández-Jardón.

LUGONES: Amparo Montero Díaz y Covadonga Montero Díaz (Avda. de Oviedo, 43).

SOMIEDO: José Heredia Medio. TAPIA DE CASARIEGO: Estíbaliz Peñaranda Retes. TEVERGA: Sara Villacampa Delgado.

TINEO: Pablo de Juan Fernández. VALDÉS: Pablo Bermúdez Insúa (Luarca), Sandra Cos-

tales Suárez (Cadavedo). VEGADEO: Herminia Díaz Martínez.

VILLANUEVA DE OSCOS: Ana M.ª Martínez Concheso. VILLAVICIOSA: Cristina García Villa. VILLAYÓN: Marta Campoamor Suárez.

DONACIÓN DE SANGRE: Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias, calle Emilio R. Vigil, s/n, Oviedo, de lunes a viernes, de 8 a 20 horas, y sábados, de 8 a 14 horas. Hospital de Cruz Roja de Gijón Banco de Sangre, calle Uría, 37, de lunes a viernes, de 11 a 14 horas. Hermandad de Donantes de Sangre, centro salud Puerta La Villa, 1.ª planta, calle Donato Argüelles, lunes y miércoles, de 16 a 21 horas, y viernes, de 10 a 14 y de 16 a 21 horas.

#### Cartas

Leopoldo Calvo-Sotelo, 7, 33007 Oviedo

Las cartas a esta sección deberán remitirse mecanografiadas, con una extensión máxima de un folio a doble espacio y acompañadas de nombre y apellidos, dirección, fotocopia del DNI y número de teléfono de la persona o personas que las firman. Las cartas podrán ser publicadas tanto en la edición impresa como en la digital de LA NUEVA ESPAÑA

#### Filosofía de Gustave Thibon

Thibon es un gran filósofo y escritor francés que nació en 1903 v falleció en 2001. Fue nominado cuatro veces al Premio Nobel de Literatura y recibió el Gran Premio de Filosofía de la Academia Francesa. Poseedor de una colosal biblioteca, escribió numerosos libros y pronunció muchas conferencias sobre filosofía. Aunque no es un pensador académico, su erudición fue extraordinaria y se interesó por numerosas cuestiones, con un enfoque metafísico y literario también. La filósofa Simone Weil era amiga de Thibon, y ambos compartían planteamientos en relación con los problemas filosóficos de su tiempo. «Los hombres de lo eterno» es un libro recientemente publicado de Gustave Thibon por Rialp en España, en este mismo año 2024, y reúne veinte conferencias de un periodo que comprende desde 1945 a 1980. La obra de este filósofo sigue publicándose en todo el planeta. Su filosofía se puede clasificar como un realismo espiritualista y personalista, algo que puede parecer contradictorio, pero que no lo es, ya que Thibon no reniega del progreso contemporáneo. Si bien pone de manifiesto en su producción escrita que la existencia actual no se orienta, en general, por los valores éticos y por la solidaridad y responsabilidad hacia los demás. También critica la superficialidad reinante y otros defectos evidentes que se observan en el mundo contemporáneo. Como escribe Thibon, «uno puede consolarse por no saber coger un pincel, pero no puede, sin traicionarse y desnaturalizarse, renunciar a pensar». Algo que sucede con frecuencia en la sociedad del espectáculo del siglo XX y XXI. Además, este escritor francés reivindica el valor de la escritura como forma de explicarse a uno mismo lo que se está pensando. En realidad, escribir es pensar. Es cierto, sin duda.

Critica el irrealismo de pensamientos, afectos y acciones en el mundo presente, por el desconocimiento de lo real y de las causas y consecuencias de lo que sucede. Escribe: «Todo se desarrolla en la superficie, cada vez más, pero más y más superficie no crea profundidad». Y esto lo dice con relación a lo que nota, de forma evidente, a lo largo del siglo XX, pero es aplicable también, y más intensamente, al siglo XXI. Pone de relieve también que se necesita tiempo de reflexión, ya que la velocidad con la que se vive actualmente limita la libertad humana, porque es preciso conocer las cosas con más matices y profundidad. Es entendible que escriba que «todo pasa, nada se fija en las mentes sobreexcitadas en la superficie y anestesiadas en profundidad». El valor del propio criterio es esencial para saber decir no, con la finalidad de preservar la libertad y el proyecto vital de cada sujeto. La meditación es necesaria para la orientación conductual con tiempo para pensar, leer, etc. Thibon realiza una dura crítica contra el desprecio a los estudios puramente literarios y filosóficos, que son absolutamente necesarios, al igual que lo son los científicos. No todo debe consistir en la acción, ya que los fines son más decisivos que los medios. Además, el pensamiento autónomo, propio y original es lo necesario en la sociedad actual y también es lo mejor para una vida más plena de las personas.

También analiza la excesiva disgregación de la existencia actual y escribe que «la espantosa dispersión de la vida moderna es otra causa de irrealismo» que es algo negativo, ya que la vitalidad humana tiene que estar basada en lo real o en la materialidad de las cosas y la gran cantidad de informaciones y estímulos que capta o aprehende cualquier persona normal a cada momento deshumaniza al ser humano, desde la perspectiva de Thibon, porque también tiene que atender a la vida familiar y profesional, y todo junto es demasiado.

La existencia devora al ser humano, por la excesiva cantidad de tareas a realizar cada día. Como expresa este filósofo, «ya no tiene tiempo para pensar, tiempo para leer, tiempo para dedicar una hora a algo remotamente esencial (conversación con un pariente, con un amigo, intercambio de cartas, etcétera).» Se vive cada vez más rápidamente, y la vida se desliza entre los dedos. Mucha gente ya no sabe hacia dónde va.

La acumulación de posesiones no es la solución, ya que deja un vacío que no se llena con los bienes materiales. En este sentido, los «Pensamientos» de Pascal también tratan de la falta de reflexión y profundidad, ya que la diversión continua no es la solución a los males humanos porque produce una vida muy superficial. Lo que no quiere decir que el entretenimiento y el disfrute del arte y la naturaleza sean algo negativo, todo lo contrario, pero no es lo único en el vivir humano.

Dice Thibon que «una sociedad que da tanta importancia a los medios se condena a sí misma». En efecto, las finalidades, proyectos y sueños de los sujetos son la esencia de la vida, porque dan diversos sentidos. La reforma interior en cada individuo es la clave para una mejora individual y social.

José Manuel López García

## una media

Un saco no es

Y mucho menos, de seda. Vienen a cuento los sacos y las medias porque el insigne ministro de Fomento, de buenas maneras, ha vuelto a «défrayer la chronique» con una de sus deposiciones verbales (evitamos adjetivarlas de escatológicas para no incurrir en manifiesta redundancia). De un diputado de la oposición ha dicho Puente que es «un saco de mierda».

Se pueden encontrar antecedentes históricos, nada menos que imperiales, al exabrupto de Puente. «No sois más que mierda en una media de seda», le espetó Napoleón a monseñor Talleyrand, obispo de Autun. Talleyrand replicó con episcopal mesura: «Lástima que un hombre tan grande se exprese con tan mala educación». El obispo de Autun era progresista y llegó a ser ministro plenipotenciario de Bonaparte, lo que no le impedía tocarle las narices con impertinencias. Cuando el emperador quitó de en medio al Borbón duque de Enghien, Talleyrand soltó aquello de «peor que un crimen, es un error» (Napoleón prefería pasar por criminal que por metepatas).

Para pringar al obispo, Bonaparte echa mano de una media de seda. Puente llega con un saco, que suelen ser de arpillera. El mozo de cuadra imita al señor como puede: en rústica. Si el ministro de Fomento de buenas maneras hubiera prolongado sus estudios con unas lecturas mínimas, dispondría de un holgado repertorio para salir airoso en sus intervenciones, sin obligarnos a tirar de la cadena cada vez que abre la boca. Podría zanjar cualquier diatriba apocalíptica de la oposición con un «Hala, hala, después de mí el diluvio». Y dada su acreditada fijación freudiana en la fase anal («caca, pipí, culo»), qué partido le habría sacado al malogrado Alfonso XII cuando, jacarandoso hasta en su lecho de muerte, alecciona a su real consorte para la inminente y arriesgadísima Regencia: «Cristinita, guarda el coño, y de Sagasta a Cánovas y de Cánovas a Sagasta».

No parece que Sánchez tenga en cuenta las lecturas al escoger a sus Ábalos, Koldos y Puentes. Y tentado que está uno de tirar a su vez de repertorio para interpelar al del saco: «Oscarchu, ¿por qué no te callas?». No es difícil anticipar la respuesta: «Si me callara, el puto amo me pondría en la calle de inmediato». De donde se infiere que «la formidable y espantosa máquina» que Sánchez pasea y exhibe por todas las ferias de España, en vez de fango, expande otra cosa. La que Puente recoge, mete y distribuye en sacos.

> Ramón Alonso Nieda Fuentes-Parres (Arriondas)

#### www.lne.es

Mas cartas de los lectores en la edición digital de LA NUEVA ESPAÑA

#### HORÓSCOPO



#### Aries

21 marzo - 20 abril

Desde hace días llevas un ritmo vertiginoso: no te da tiempo ni a respirar y ahora necesitas descansar para volver a coger las riendas de tu vida. No hagas un drama hoy por algo que en realidad no



#### Tauro

21 abril - 21 mayo

A veces piensas que te gustaría tener pareja, pero luego te convences de que estás muy bien solo. Tienes bastante miedo a lo que pueda suceder y también temes intimar con alguien y abrirte a él. Así no podrás experimentar la magia de la vida.



#### Géminis

21 mayo - 21 junio

La mañana transcurrirá sin imprevistos, pero por la tarde alguien te dará un pequeño disgusto que podría causarte quebraderos de cabeza innecesarios. Necesitas descansar, dormir y no preocuparte por nada ni por nadie, solo por ti.



#### Cáncer

21 junio - 22 julio

Por más que te esfuerces hoy no te dará tiempo a hacerlo todo. Selecciona tus prioridades y no digas que sí a cosas que en realidad quieres decir. no. Puede que las cosas no salgan como tú habías deseado en un principio.



#### Leo

23 julio - 22 agosto

Te equivocarás de lleno al juzgar a una persona de tu trabajo que realmente no estará actuando como tú pensarás en un principio. A veces las cosas no son como parecen y esta vez, detrás de lo que ves, podría esconderse algo que te sorprendería.



#### Virgo

23 agosto - 21 septiembre

Es esencial que continúes practicando deporte y que no te dejes llevar por la pereza hoy, pues si te rindes ahora que estás afianzando el hábito luego te resultará más difícil retomarlo. Es el momento de cuidar de tu salud.



#### Libra

22 septiembre - 22 octubre

Después de una semana intensa a todos los niveles se acerca un fin de semana espectacular en el que habrá tiempo para todo. Disfruta y vive el momento presente, no te preocupes por el futuro y ábrete a la magia de la vida.



#### Escorpio

23 octubre - 21 noviembre

El caos, las prisas y el desorden podrían amargarte el día a menos que tomes las medidas adecuadas. Debes poner de tu parte para organizarte y disciplinarte o te encontrarás con un problema que podría afectarte no solo a ti.



#### Sagitario

22 noviembre - 20 diciembre

Alguien te recompensará por un acto de generosidad que tuviste hace unos días y entonces tú sabrás que hiciste lo correcto. No dejes de escuchar la voz interior que te impulsa a actuar en determinada dirección.



#### Capricornio

Te sentirás incomprendido por la forma en la que todos tus compañeros abordarán un asunto laboral que tú ves de otro modo. Lo mejor es que aceptes lo antes posible que no te van a dar la razón. Así todo irá mejor.



#### Acuario

20 enero - 19 febrero

Una persona de tu familia se enfadará hoy contigo de una forma que te parecerá injusta e infantil, pero es preferible que no entres al trapo y que le dejes que haga lo que quiera. Tal vez haya algo de verdad en sus palabras.



#### Piscis

20 febrero - 20 marzo

Hoy te sentirás algo triste por el curso de algunos acontecimientos que no se desarrollarán como tú esperabas. Disfruta de los pequeños momentos que te brinda el presente y trata de relativizar los malos. Todas las dificultades de este año las podrás superar, pero en su momento oportuno.

#### SORTEOS

Confirme en las listas oficiales

#### Bonoloto

Lunes, 24. Sorteo 176

27 | 30 | 37 | 38 | 41 | 48 | c11 | R1

Martes, 25. Sorteo 177

06 | 10 | 35 | 39 | 42 | 46 | C28 | R2 Miércoles, 26. Sorteo 178

22 | 24 | 28 | 38 | 41 | 44 | c40 | R2 Jueves, 27. Sorteo 179

01 | 05 | 09 | 22 | 40 | 42 | c13 | R6 Viernes, 21. Sorteo 173

13 | 21 | 34 | 39 | 40 | 47 | c17 | R7

Sábado, 22, Sorteo 174

09 18 23 24 30 31 C26 R8 Domingo, 23. Sorteo 175

07 | 15 | 19 | 20 | 28 | 38 | c46 | R6

#### Primitiva

Lunes, 24. Sorteo 76 06 | 12 | 22 | 34 | 36 | 44 | c42 | R1

Jueves, 20. Sorteo 74

02 | 27 | 31 | 39 | 47 | 48 | c20 | R9

JOKER: 4008164

Sábado, 22. Sorteo 75

06 09 10 14 16 28 C42 R7

#### JOKER: 1955678 Eurodreams

Lunes, 24. Sorteo 51

05 13 16 20 23 30 55 lueves, 27. Sorteo 52

#### 09 | 13 | 15 | 18 | 27 | 37 | 52

Euromillones

Martes, 25, Sorteo 51 14 | 16 | 37 | 45 | 49 | E05 | E07

EL MILLON: DNJ16276

Viernes, 21. Sorteo 50 03 | 04 | 07 | 11 | 17 | E03 | E12

#### EL MILLÓN: DGZ72391 El Gordo

Domingo, 23. Sorteo 25

06 | 14 | 19 | 30 | 48 | Clave 3

#### La Quiniela

Domingo, 23. Jornada 63

2 | X | 2 | 1 | X | 2 | X | 2 | X | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 0-1

#### El Quinigol

Miércoles, 26. Jornada 75

1-1 | 2-M | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0

Lototurf Sábado, 22. Jornada 36

08 | 13 | 19 | 22 | 26 | 28 | Cab. 4.8 C 10 | R 8 Quintuple Plus Sábado, 22. Jornada 37

06 05 03 10 03 2.0 de la 5.4 09

#### Cupón

Lunes, 24 49797 R 4 0 7

Martes, 25

80216 R8 0 6 Miercoles, 26

26897 R 2 0 7 lueves, 27

76530 R 7 0 0

#### Cuponazo

Viernes, 21 41316 R 6 Serie 002

#### Cupón fin de semana Sábado, 22

82483 R 3 S 016

Domingo, 23

18789 R 9 5 045 Mi dia Jueves, 27

#### 30 SEP 1942 N.º 08 Super ONCE

Jueves, 27

Sorteo 1

01 08 13 17 19 20 25 29 43 46 50 56 62 71 73 76 78 80 81 83

01 08 11 13 19 24 26 27 35 38 40 43 45 47 51 61 62 67 79 83

01 03 06 17 20 21 23 24 35 36 39 40 49 51 54 57 64 72 76 81

04 06 08 15 18 22 25 27 29 30 31 38 40 46 55 68 71 73 76 83

10 | 12 | 14 | 20 | 26 | 27 | 28 | 34 | 36 | 37 | 43 45 49 56 57 61 65 66 75 84

#### Eurojackpot

Martes, 25

08 | 14 | 25 | 31 | 45 | Sol 03 | Sol 12

02 | 22 | 24 | 30 | 40 | Sol 05 | Sol 06

Triplex Jueves, 27

Sorteo 1: 703. Sorteo 2: 755. Sorteo 3: 220. Sorteo 4: 708. Sorteo 5: 757.

EL GRAN BAZAR J. L. BANGO

#### **CRUCIGRAMA**

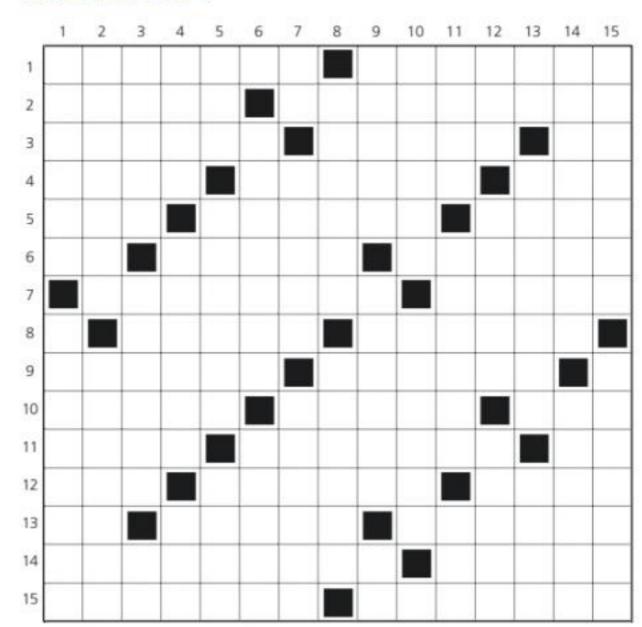

HORIZONTALES.- 1: Ponerse un sombrero haciéndolo entrar mucho en la cabeza. Juntes de golpe en un lugar.—2: Caballo de color parecido al del melocotón. Hacerse algo menos espeso o denso.—3: Dios, divinidad. Congelar. Abreviatura de centímetro.—4: Por (...), por tanto. Figura, representación, semejanza y apariencia de algo. Local público, de diseño cuidado, donde se sirven bebidas y se escucha música.—5: Ensenada amplia. Perderán el equilibrio. Habitante de origen holandés de Sudáfrica.—6: Abreviatura de anno domini. Encallar. Señala con el dedo hacia un sitio u objeto determinado.—7: Éxitos. Echar agua a las plantas.—8: Preposición. Atavío, adorno. Impropias, extrañas.—9: Mujer gruesa y pesada, que se mueve con dificultad. Delgadas. En romanos, cincuenta.—10: Falta o suspensión de la respiración. Continué. Letra griega.—11: Rebaño de ganado menor. Relativos a la vida en el campo. Símbolo de la plata.—12: Cabeza de ganado. Pieza de la casa en el cual se guisa la comida. Caja para depositar el voto.—13: Abreviatura de atmósfera. Están echados o tendidos. Calmar por completo el hambre o la sed de alguien.—14: Lentitud, demora. Seis y uno.—15: Insignificiante, ineficaz. Aeronaves.

VERTICALES.- 1: Pieza de remiendo que se pone en el codo de una prenda de vestir. Símbolo constituido por letras.-2: Creciente impetuosa de un río. Presión muy fuerte y rápida.-3: Instruida, culta. Pulpas, mollas. Voz de arrullo.-4: Sufre la acción del fuego. Persona que gobernaba uno de los territorios de la corona en nombre del rey. Sonido i semivocal o semiconsonante.-5: Roda de la nave. Se derrumbaría. Por poco.-6: Abreviatura de Sur. Afección intestinal. Caballo de mala traza, basto y de poca alzada.-7: Voz de ánimo. Orificio o conducto natural del cuerpo. Acaezca.-8: Aldeano de Salamanca. Relativa a la fiera.-9: Cita argumentos a favor o en contra de alguien o algo. Pasen al exterior. Dona.-10: Mineral compuesto de azufre y plomo, gris y de lustre intenso. Armazón hecha con barras o listones, destinada a encerrar animales. En romanos, cinco.-11: Rezan. Reconozca y estime el mérito de alguien o de algo. De esta manera.-12: Hogar, fogón. Beneficiosa. Manchado.-13: Símbolo del praseodimio. Sitúese. Carcajean.-14: Concisas, breves. Lío, fardo, envoltorio.-15: Arrojar y esparcir las semillas en la tierra preparada para este fin. Sitio donde se machaca la manzana para obtener sidra.

#### SOPA DE LETRAS

Buscar los nombres de los dibujos. Se pueden leer de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de abajo a arriba y en diagonal.



#### **AJEDREZ**

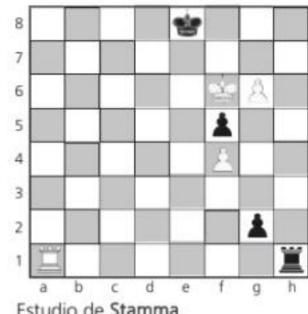

Estudio de Stamma. Blancas juegan y ganan.

#### **JEROGLÍFICO**

- ¿Quién es su hermano?



#### SUDOKU

|   | 4 |   |   | 6 |   |   | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 | 8 |   |   |   | 5 |   |
|   | 2 |   | 4 |   |   |   | 1 |
|   |   |   |   | 5 | 7 |   |   |
|   |   |   |   |   | 8 |   |   |
| 9 | 8 |   | 2 |   |   | 6 |   |
|   |   | 4 | 2 |   |   |   |   |
| 8 |   | 4 |   | 9 | 5 |   |   |
| 7 |   |   |   |   |   |   | 4 |

Dificultad media. Rellenar las nueve filas, nueve columnas y nueve celdas, marcadas con trazo más grueso, con los números que faltan del 1 al 9 sin repetirlos para completar este pasatiempo de solución única.

#### OLAFO EL VIKINGO POR CHRIS BROWNE







#### **AUTODEFINIDO**

| SUJETA AL<br>PECADO                   | *        | MONEDA<br>DE<br>PANAMÁ<br>ALCIÓN | *                                     | DIGNIDAD<br>DEMONIO                    | *                                       | VOZ DE<br>ARRULLO                 | *                                      |
|---------------------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| >                                     |          | ٧                                |                                       | ¥                                      |                                         | ٧                                 |                                        |
| SALOBRES<br>CORONAR,<br>LAUREAR       | •        |                                  |                                       |                                        |                                         |                                   |                                        |
| >                                     |          |                                  |                                       |                                        |                                         | EJUS<br>AMENAZA<br>ARRO-<br>GANTE | -                                      |
| BOMBA-<br>CÁCEA<br>AFRICANA<br>VÍRICO | <b>*</b> |                                  |                                       |                                        |                                         | *                                 | PLANTA<br>BROME-<br>LIÁCEA<br>TROPICAL |
| >                                     |          |                                  |                                       |                                        | DIOS<br>DEL SOL<br>SILENCIO,<br>CALLADA | *                                 | *                                      |
| ARTÍCULO<br>NEUTRO<br>TINAJA          | <b>*</b> |                                  | PAÍS DE<br>ASIA<br>RELATIVO<br>AL ANO | <b>&gt;</b>                            | *                                       |                                   |                                        |
| >                                     |          |                                  | *                                     | FRUTO DE<br>LA VID<br>PLAN-<br>TIGRADO | >                                       |                                   |                                        |
| SIGNI-<br>FICAN<br>GORRONA            | <b>*</b> |                                  |                                       | *                                      |                                         |                                   |                                        |
| >                                     |          |                                  |                                       |                                        |                                         |                                   |                                        |
| ENGA-<br>ÑOSAS,<br>FRAUDU-<br>LENTAS  | >        |                                  |                                       |                                        |                                         |                                   |                                        |
|                                       |          |                                  |                                       |                                        |                                         |                                   |                                        |

#### **SOLUCIONES**

#### CRUCIGRAMA

Horizontales.-1: Calarse. Agolpes.-2: Overo. Aclararse.-3: Deidad. Helar. Cm.-4: Ende. Imagen. Pub.-5: Ría. Caerán. Bóer.-6: AD. Varar. Apunta.-7: Aciertos. Regar.-8: A. Arreo. Ajenas.-9: Narria. Flacas. L.-10: Apnea. Seguí. Eta.-11: Grey. Rurales. Ag.-12: Res. Cocina. Urna.-13: At. Yacen. Saciar.-14: Morosidad. Siete.-15: Anodina. Aviones.

Verticales.-1: Codera. Anagrama.-2: Avenida. Apretón.-3: Leída. Carnes. Ro.-4: Arde. Virrey. Yod.-5: Roa. Caería. Casi.-6: S. Diarrea. Rocín.-7: Ea. Meato. Suceda.-8: Charro. Ferina.-9: Alega. Salgan. Da.-10: Galena. Jaulas. V.-11: Oran. Precie. Así.-12: Lar. Buena. Sucio.-13: Pr. Póngase. Ríen.-14: Escuetas. Tanate.-15: Sembrar. Lagares.

#### AUTODEFINIDO

Sólo horizontales.-1: C. B. H. B.-2: Pecadora.-3: Salinos.-4: Nimbar. E.-5: Baobab.-6: Viral. Ra.-7: Lo. Omán.-8: Tina. Uva.-9: Denotan.-10: Parásita.-11: Dolosas.

AJEDREZ 1-Tg1, Txg1; 2-g7

, .g., .xg., 2

JEROGLÍFICO -Serafín. (será FIN)

## SOPA DE LETRAS COBATEBORP OERRTIZAOD BPAPZITPRE EOCOBERLUC RMANDOLINA TDECURIQIF INTNAMOUOU ZOMANONENT OPRAOTNAMS DECURIONAE

|   | 5   | U      | 00 | K   | U  |   |
|---|-----|--------|----|-----|----|---|
| t | 9   | 8      | 1  | 6   | 2  | 7 |
| 1 | B   | 7<br>4 | 9  | 2   | 4  | 5 |
| 2 | 17  | 4      | 5  | 3   | 9  | 8 |
| 3 | 6   | 9      | 8  | 5   | 7  | 1 |
| 7 | 15  | 9 6 7  | 3  | 1   | 8  | 4 |
| Ü | 1.1 | 2      | 7  | 1.6 | 3. | n |

## Cae el atracador de la mascarilla en Salas y Grado al delatarle su forma de caminar

De 38 años y vecino de Cornellana, robó con una pistola un banco a dos pasos de su casa y luego un súper en Grado, donde casi le atrapan

#### Luis Ángel Vega Oviedo

La Guardia Civil da por finalizada la «operación Soda", abierta a raíz de la perpetración de dos atracos en los que se emplearon una pistola (real o simulada) en Salas y Grado. El primero de los hechos, ocurrió el día 18 de septiembre de 2023 cuando un varón, portando un arma de fuego, accedió a la sucursal de Unicaja en Cornellana (Salas) y tras intimidar a la única empleada, se apoderó de 9.950 euros, huyendo del lugar a pie.

El autor era un individuo de unos 40 años, 1,80 de estatura, complexión fuerte, vistiendo pantalón oscuro, gorro de lana negra, mascarilla del tipo FFP2, gafas, guantes y camiseta manga corta negra con el logotipo «Volbeat», resaltándose su peculiar forma caminar.

El segundo de los atracos se perpetró el día 21 de febrero de 2024, poco antes de las 14.00 horas en un comercio de alimentación de Grado. En esta ocasión, un varón accedió al local, adquirió una lata de refresco y cuando se dispuso a pagarla, extrajo lo que parecía ser una pistola de color negro y encañonó a la empleada al tiempo que le decía: «Esto es un atraco».

Aprovechando que el cajón de la caja registradora estaba abierto, se apoderó de los billetes, cuya cuan-



El atracador detenido, custodiado por guardias civiles. | Guardia Civil

tía ascendía a 2.541 euros. Cuando trataba de huir, un cliente trató de impedírselo cogiéndolo por la espalda, produciéndose un forcejeo, hasta que alguien gritó: «Déjalo que lleva una pistola.

La descripción del autor aportada se correspondía con un varón de entre treinta y cuarenta años, 1,75 metros de estatura, complexión fuerte, pelo corto y moreno, con patillas muy prominentes, vistiendo prenda de abrigo y pantalón de co-

trataba de huir, un cliente trató de impedírselo cogiéndolo por la es-

La descripción física de los dos autores de ambos hechos guardaba importantes similitudes, por lo que se barajó la posibilidad de que fuesen la misma persona. Tras un laborioso visionado al detalle de las imágenes de los circuitos cerrados de televisión, se obtuvieron imágenes que apuntaron a un vecino de Cornellana. Los agentes finalmente dieron con un individuo que caminaba de la misma forma, tenía patillas similares y las mismas marcas en los brazos, y vivía cerca del banco asaltado.

Finalmente, este lunes, 24 junio agentes de la Guardia Civil detuvieron al sospechoso, de 38 años y vecino de Cornellana. A esta persona le constan antecedentes policiales por hechos similares. El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de guardia de Grado.

## La red detenida en Asturias tras el tiroteo en Cantabria cometía timos de «siembra»

Los arrestados estaban siendo seguidos por la Policía Judicial cuando embistieron dos veces el vehículo policial e ignoraron un disparo

L. Á. Vega Oviedo

Los tres hombres detenidos por la Policía Nacional en Asturias tras una persecución en la que hubo al menos un disparo, y que se inició entre las localidades de Cabezón de la Sal y Mazcuerras, en Cantabria, pertenecían a un grupo especializado en el timo del la «siembra». Según algunas fuentes, se trata de tres individuos de nacionalidad extranjera –posiblemente sudamericanos– pertenecientes a una banda itinerante.

El timo de la «siembra» se comete a la entrada o en las inmediaciones de las sucursales bancarias. Los delincuentes arrojan un billete al suelo y cuando la víctima se agacha aprovechan para quitarle el dinero que acaba de sacar del banco. Se trata de un hurto con el que los delincuentes obtienen pingües beneficios.

Los sospechosos estaban siendo investigados por agentes de la Jefatura de Policía de Oviedo desplazados a Cantabria. Al notar la presencia de los agentes, los delincuentes embistieron al vehículo policial. Afortunadamente no se produjeron heridos.

Los agentes habían dado el alto al vehículo de los arrestados cuando circulaban por la nacional N-634, entre las localidades de Cabezón de la Sal y Torrelavega. En ese momento, el vehículo sospechoso golpeó violentamente al de la Policía Nacional. Los delincuentes se dieron a la fuga y se inició entonces una persecución a gran velocidad. Posteriormente, en la localidad de Herre-

La «siembra»
consiste en tirar
un billete al suelo
para quitar el
dinero al que sale
del banco

ra de Ibio, en el municipio de Mazcuerras, a unos siete kilómetros de Cabezón de la Sal, el mismo vehículo de la Policía Nacional volvió a ordenar al vehículo que se había escapado que se parara, y de nuevo sus ocupantes embistieron a los agentes. En ese momento, uno de los policías efectuó al menos un disparo, sin que se produjesen heridos, siempre según fuentes de la Delegación del Gobierno en Cantabria.

Ni siquiera en ese momento se detuvieron los delincuentes, y los agentes continuaron la persecución. Al parecer consiguieron dar alcance a los delincuentes ya en Asturias, según señalaron fuentes de la Jefatura. Fuentes de la Policía Nacional indicaron que la operación sigue abierta y que pueden producirse más detenciones en este caso. El asunto no estaría relacionado con asuntos de narcotráfico. La lucha contra las bandas itinerantes de delincuentes, que realizan sobre todos robos con fuerza en viviendas, es uno de los objetivos que se ha marcado la Jefatura Superior Policía. De hecho acaba de caer una banda georgiana que asaltaba viviendas.

#### Absueltos «el Cuco» y su madre de mentir en el juicio de Marta del Castillo

Agencias, Sevilla

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha absuelto al «Cuco» y a su madre del delito de falso testimonio cometido durante sus declaraciones como testigos en el juicio celebrado en 2011 por el asesinato de Marta del Castillo, por el que el Juzgado de lo Penal número 7 los condenó a dos años. En una sentencia notificada este jueves a las partes, el tribunal estima los recursos de apelación presentados por las defensas de Rosalía García y de su hijo, Francisco Javier García Marín, conocido como «el Cuco», y revoca la sentencia del Juzgado de lo Penal número 7 que los condenó a dos años de prisión y el pago de una multa de 1.440 euros y a indemnizar a los padres de Marta del Castillo en 30.000 euros.

E tribunal entiende que la figura del testigo coimputado «no se encuentra regulada» legalmente y no se han determinado por el Tribunal Supremo las consecuencias de faltar a la verdad en su declaración».

#### Detenida una exempleada por tirar 2,5 millones de euros en vino en Valladolid

Agencias, Valladolid

La Guardia Civil ha detenido a una mujer, exempleada de la empresa, como responsable del asalto que sufrió la bodega Cepa 21 en la madrugada del pasado 18 de febrero al acceder a las instalaciones y derramar tres depósitos donde maduraban 60.000 litros de vino de la gama alta de esta marca valorados en más de 2,5 millones de euros.

El asalto, que registraron las cámaras de seguridad de la bodega, se produjo a las 3.30 horas de la madrugada de ese domingo cuando esta mujer entró
en la bodega, ubicada en Castrillo de Duero (Valladolid), y vació tres depósitos de las marcas
Horcajo y Malabrigo, cuyas
ventas habían crecido en el último año un 15 por ciento.

La Guardia Civil de Valladolid desde un primer momento trabajó con la hipótesis de que la autoría del delito correspondería a una mujer perfectamente conocedora de las instalaciones y muy familiarizada con la maquinaria en el proceso de obtención del vino. Viernes, 28 de junio de 2024

CONTENIDO OFRECIDO POR red eléctrica

### Proyecto. Sostenibilidad

## El Bosque Marino de Redeia, una realidad con beneficios científicos y ambientales

Las praderas de posidonia son esenciales para la preservación del ecosistema y un agente natural clave en la lucha contra el cambio climático, cuya conservación exige asumir su fragilidad

La riqueza paisajística de la costa es uno de los ingredientes esenciales del arco mediterráneo español, un patrimonio único de biodiversidad con un valor extraordinario. Sin embargo, no todo queda a la vista del visitante. El secreto de parte de tanta belleza está en el fondo marino: las praderas de posidonia, planta endémica del viejo Mare Nostrum, son esenciales en la preservación del ecosistema y un agente natural clave en la lucha contra el cambio climático, al acumular cada año hasta un 10% de la huella de carbono que se genera en los océanos. Un activo medioambiental cuya conservación exige asumir su fragilidad.

En el caso de Redeia, matriz de Red Eléctrica, la toma de conciencia se produjo a raíz de los proyectos de interconexiones submarinas entre la Península y las islas Baleares, iniciativas determinantes para garantizar el suministro eléctrico eficiente del archipiélago y para hacer posible su transición energética. Al realizar el análisis ambiental y social de estos proyectos, la compañía del grupo Redeia conoció en profundidad su gran importancia y la necesidad de su preservación. Esa fue la semilla de un proyecto hoy consolidado, el Bosque Marino de Redeia, un ecosistema del que dependen más de 700 especies. Y ha sido precisamente esta apuesta de futuro lo que ha permitido desarrollar una técnica de recuperación de espacios marinos con esta planta acuática endémica del Mediterráneo. que tiene un papel esencial en la lucha contra el cambio climático.

Además, cabe recordar que a las praderas de posidonia se debe la particularidad de la luz y el color de las aguas que caracterizan a las Baleares como referente turístico a nivel mundial. No en vano es precisamente el archipiélago donde se encuentran 633 hectáreas de esta especie frente a las 1.159 que presenta el conjunto de la costa española del Mediterráneo.

#### Compromiso de Sostenibilidad 2030 de Redeia

El impulso de un proyecto de estas características se alinea con el com-











promiso de Sostenibilidad 2030 de Redeia, que persigue la conservación de la biodiversidad, la lucha contra el cambio climático y la contribución al desarrollo social. Hace 12 años, en 2012, se emprendió un proyecto de innovación enfocado, en una primera fase, al estudio del uso de semillas y fragmentos de la planta, que permitiese la recuperación de las praderas degradadas y, posteriormente, su plantado a partir de 2018. Con un carácter pionero a nivel mundial, el proyecto se construye desde su origen junto al Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA) y al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, además de contar con la participación del Govern de les Illes Balears. En la fase experimental del proyecto se recolectaron semillas y fragmentos de

posidonia para su cultivo en condiciones de laboratorio.

Posteriormente, las bases del Bosque Marino se pusieron con la restauración de dos hectáreas de pradera de posidonia oceánica en la bahía de Pollença, donde hasta la actualidad se han plantado ya allí más de 12.800 fragmentos y semillas de posidonia con unos resultados muy positivos. Se trata del mayor proyecto de restauración de esta planta hasta la fecha. El proceso parte de una

La posidonia tiene un papel esencial en la lucha contra el cambio climático

técnica de restauración que incluye las fases de recolección de haces foliares procedentes de la fragmentación natural por la dinámica marina, la preparación y el plantado individual de los fragmentos. A continuación, se constata el avance de la restauración con la valoración del método de anclaje y plantado un mes después de realizarse el trasplante. Además, con una periodicidad anual se evalúa la supervivencia y desarrollo de las plántulas y fragmentos trasplantados. El seguimiento de los clones de posidonia oceánica se acompaña del análisis del ritmo de recuperación del ecosistema, y finalmente se evalúa el carbono orgánico acumulado, tanto el originario de la propia plantación como el capturado de otros orígenes, calculándose su transformación a toneladas de CO2.

Los resultados de la plantación son más que esperanzadores, con una tasa de supervivencia del 95% en la evaluación realizada en el verano de 2022, superior incluso al 90% que se obtuvo dos años antes. La posidonia está enraizando y se reproduce posibilitando la recuperación con ella, aportando la oportunidad de estudiar la rehabilitación de la estructura de la pradera y del funcionamiento de sus funciones ecológicas y servicios.

El proyecto del Bosque Marino de Redeia, su esencia y su metodología, tanto de plantado como del sistema de control y estudio de la evolución de la pradera, así como sus resultados, están permitiendo no solo la recuperación de importantes extensiones de posidonia, sino que le otorgan una importante función como fuente de educación ambiental y de divulgación científica. Es un 'laboratorio vivo' abierto a la comunidad científica internacional. entre la que ha logrado una repercusión muy notable, habiéndose convertido en un referente y posibilitando replicar el modelo en otros puntos del Mediterráneo y también para otras especies.

#### Los premios

El premio como mejor práctica en las redes de transporte de energía eléctrica europeas en los últimos diez años concedido recientemente por la organización Renewables Grid Initiative (RGI) puso de manifiesto el carácter excepcional y pionero de esta iniciativa, que ya suma varios reconocimientos desde su puesta en marcha. En 2018, fue Premio Europeo de Medio Ambiente a la Empresa, en la categoría de Empresa y Biodiversidad, mientras que en 2019 obtuvo uno de los Premios a la Innovación Empresarial de Cinco Días.

Finalmente, en el ámbito social cabe subrayar la vertiente educacional, dirigida especialmente a niños y niñas a través del programa "Posidonia a l'aula", una línea de trabajo importantísima para profundizar en la concienciación de las generaciones futuras en la necesidad de preservar la biodiversidad de las Baleares.

# VI DA BUE NA

#### LA NUEVA ESPAÑA

Suplemento cultural y de ocio del fin de semana Viernes, 28 de junio de 2024

## Para un verano con buen rollo en Asturias

El tradicional plato con bonito, de plena temporada, gana adeptos y protagoniza las mesas estivales

Oviedo, Ana Paz Paredes

Si hay un pescado de temporada que sea rey en el verano asturiano ese es el bonito. El pasado 21 de junio entró oficialmente el verano y con él empezó el reinado de una de las elaboraciones más atractivas, singulares y ricas que se hace en Asturias: el rollo de bonito, un plato muy nuestro con enorme demanda entre los asturianos y un gran desconocimiento de los turistas y viajeros que nos visitan. Pero deben probarlo, porque no todo es fabada, pote o cachopo. La gastronomía asturiana, la que hunde sus raíces en la tradición y en esas recetas heredadas de las abuelas y las madres, ofrece joyas como este plato.

Mary Fernández, cocinera y propietaria del restaurante El Fartuquín, en Oviedo, y que forma parte del Club de Guisanderas de Asturias, es una enamorada de esta elaboración que, en su local, tiene una enorme demanda. El hecho de que Oviedo sea este año, además, Capital Española de la Gastronomía, es un incentivo para incrementar el número de personas que se acercan hasta la capital del Principado. «Hay mucho turismo, y aún más se está notando este año. Aquí viene mucha gente de fuera y eso que no estamos junto al Ayuntamiento. Ser Capital Gastronómica de España es un punto a nuestro favor y lo estamos notando, vienen con la idea de comer bien y disfrutar».

En su restaurante se cocina todo sin gluten. «Aquí no entra la harina de trigo y eso también nos trae mucha gente. Es un restaurante certificado cien por cien sin gluten y tenemos varios premios reconocidos ya por ello», recuerda ella mientras empieza a preparar, en la cocina de El Fartuquín, su rollo de bonito en una receta que lleva, además de dos kilos de bonito (ya picado), cebolla, ajo puerro, sal, un poquito de pan rallado, tres huevos, pimiento entreverado, tomate y aza-

«A mi me gustan los bonitos grandes, cuanto más grandes mejor, tienen más grasina. Yo cojo la parte del lomo, le quito bien los nervios y lo pico menudito con un cuchillo, para que luego se noten un poco los trocinos. Aparte, hago una salsina cebolla con muy picada y

ajo puerro con

frán.

muy poquitín de aceite de oliva y cuando esta pochadín lo añado al bonito picado. Le añado un poquitín de sal, muy poco de pan rallado, tres huevos y lo amaso. Voy modelándolos y los frío en aceite caliente pero no en exceso, para que se hagan tanto por fuera como por dentro, y los pongo aparte», explica esta cocinera que también nos cuenta cómo se realiza la salsa que lo acompaña.

Así dice: «En una cacerola pongo picados ajo puerro, cebolla y la mitad del pimiento entreverado y cuando ya esté bien pochado añado, en daditos, un tomate natural al que le he quitado

Mary Fernández: «Cuanto más grande el bonito, más grasina, mejor»

> más o menos hecho, le pongo un sobrecito de azafrán en rama y meto los rollos en esta salsa para que cojan un poquitín el sabor y se doren un poco más. Una vez logrado esto los saco de nuevo y paso los ingredientes de la misma por el pasapuré, porque me gusta que queden trocinos, y la echo sobre los rollo ya listos para servir en una fuente Luego lo que toca comerlos», dice la guisandera quien, al

la piel. Cuando esta todo

tiempo, recuerda que quienes quieran disfrutar de este manjar en El Fartuquín, en Oviedo deben esperar al 17 de julio, en que reabrirán al público tras disfrutar de unas merecidas vacaciones.







Detalle de uno de los rollos de bonito de El Fartuquín. A la derecha, el corte. | A. Paredes

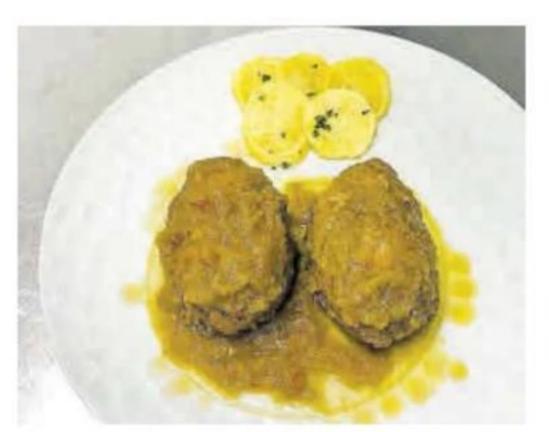

Rollo de bonito de Casa Belarmino.

#### Casa de Comidas Casa Belarmino (Manzaneda, Gozón)

Si hay un plato estrella de temporada en la Casa de Comidas Casa Belarmino en Manzaneda (Gozón) ese es el rollo de bonito que, además, tiene las medidas de las manos de su creadora, Ramona Menéndez que, como Mari Fernández, de El Fartuquín, pertenece al Club de Guisanderas de Asturias. Hoy viernes comienza a elaborarlos ya, tomen nota. «En verano, junto con el arroz con pitu, es el plato rey de Casa Belarmino», cuenta Ramona. Y añade: «Es demandando por los asturianos y muy desconocido por el turismo que, cuando lo prueban, se sorprenden». En época de tomates, nada mejor que, de primero, probar los suyos, o bien unas croquetas, arroz con pitu y, de postre, leche presa.



Rollo de bonito de La Estación.

#### Bar cafetería La Estación (Ribadesella)

Cuando la veterana cocinera María Dolores García puso «de pinchinos» unos trozos de su rollo de bonito en la cafetería La Estación,
en la estación de autobuses de Ribadesella, hace 12 años, no se esperaba la que se le venía encima. «Fue tal lo que gustó que empecé a hacer mis rollos de bonito por encargo, vendiéndolos para llevar, porque nosotros no damos comidas, no somos restaurante, pero hacemos unos pinchos muy ricos», explica sonriendo. Y añade:
«Empecé haciendo dos o tres al día y ahora llegamos a tener encargos de 20 y 30 diarios. Yo comienzo a hacerlos por encargo a partir
del primer domingo de julio», recuerda esta mujer que, además,
hace también una tortilla de patatas también de sobrada fama.



Rollo de bonito de Casa Nuevo.

### Restaurante Casa Nuevo (Pillarno, Castrillón)

Uno de las elaboraciones tradicionales que siempre se ha trabajado en el restaurante Casa Nuevo en Pillarno (Castrillón) es el rollo de bonito, también con sobrada fama y que, en cuanto empieza la temporada, allí congrega a su clientela fiel. Tal y como cuenta Herminia Nuevo, también perteneciente al Club de Guisanderas de Asturias, «cuando más vendemos en agosto que nos llega mucha gente de Madrid que lo demanda, además de los propios asturianos. Preparamos el bonito en diversas formas y todas gustan, pero el rollo es el rey. Mira que sale la ventresca, pero mucho más el rollo», explica. Y para cerrar el menú, una longaniza de Vallina frita o unas croquetas y, de postre, frixuelo relleno de arroz con leche.



Rollo de bonito en Casa Repinaldo.

#### Casa de Comidas Casa Repinaldo (Candás, Carreño)

Podría decirse que María Felisa Espinosa Vicente, cocinera de la Casa de Comidas Casa Repinaldo, en Candás, lleva prácticamente toda su vida preparando rollo de bonito, de ahí su fama y su reclamo. Desde sus 20 años sigue fiel a la receta que aprendió de su madre y donde, entre algunos de sus secretos, no todos, está que entre los ingredientes de su elaboración y, por ejemplo, en vez de pan rallado ella incorpora huevo cocido rallado. «En algunas ocasiones, no siempre, le echo un poquitín de tocín ibérico picadín, que le da untuosidad», explica esta profesional que dice que los turistas, que lo desconocen, cuando lo prueban les encanta. El menú está perfecto con un pastel de pulpo y, de postre, su tarta de ciruela y nuez.

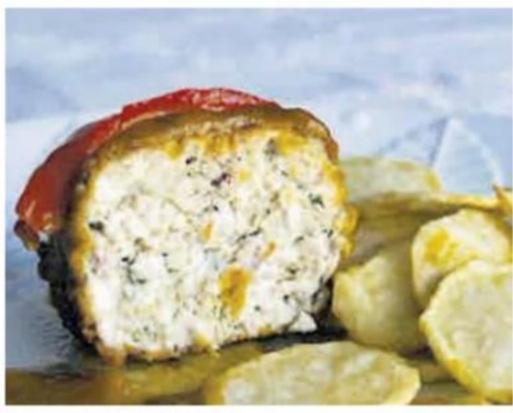

Rollo de bonito de Ca'l Xabú.

#### Casa de Comidas Ca'l Xabú (Cuérigo, Aller)

Y que no se diga que en las Cuencas no se hace también un estupendo rollo de bonito. Basta ir a la del Caudal y parar a comer en la casa de comidas Ca'l Xabú en Cuérigo (Aller) donde el rollo de bonito, entrada la temporada, es también uno de sus platos estrella tal y como explica Germán Álvarez Castañón. Eso sí, esperan a prepararlos a partir de mediados del mes de julio en que, según detalla, «es cuando entran ya bonitos más grandes, en condiciones óptimas y con más grasa». Lo cierto es que, una vez que están en carta, concitan en Cuérigo a numerosos seguidores que, además, pueden completar su menú con otros dos platos estrellas de la casa: el pote de castañas y el postre tradicional de Aller, el panchón.



Rollo de bonito de La Pondala.

#### Restaurante La Pondala (Somió, Gijón)

En el restaurante La Pondala, un clásico de siempre que abre sus puertas en Somió, el rollo de bonito es un de sus platos rey. Su característica es que es un rollo frío y sin salsa, que ponen acompañado de unas rodajas de tomate de Somió y un poco de mayonesa. El rollo lleva pimiento, aceituna y grasa de jamón ibérico de bellota. Es un plato muy demandado por los clientes habituales y también por los turistas que llegan por primera vez a su establecimiento. La preparación que se realiza en La Pondala del rollo de bonito viene desde los orígenes del restaurante de la mano María González «La Pondala». Para completar el menú, un rosbif con puré de patata y, de postre, tarta de la casa.

#### Seis locales que tienen «buen rollo»

Llega el verano, como llegó el bonito, y aunque no termine de «escampar», lo cierto es que hay platos con su temporalidad que, haga sol, llueva o esté nublado todo el día, hacen que sean muchos los que se sientan a la mesa para disfrutarlos. En Asturias el bonito está rico de la forma más sencilla, simplemente una buena rodaja a la plancha con un poco de ajo, ya es un lujo; o también en una salsa casera de tomate. También triunfa la ventresca o unos buenos tacos, tal vez, al escabeche. Sin embargo, aunque sea de una forma lenta, hay un goteo de viajeros que, además de lo más típico de la gastronomía astur, también reclaman probar el rollo de bonito. Y claro, quien lo prueba y está bueno, no sólo repite sino que lo convierte en uno de sus platos preferidos en el verano asturiano. Y si además se acompaña de sidra fresquina y buen tiempo, no se puede pedir más.



#### Comidas y bebidas

## Cocina visual: el espectáculo amplificado

Debido a las innumerables plataformas donde ver amplificado cualquier capricho visual, podría parecer que vivimos con pasión una era suprema culinaria. Resulta engañoso: pese a que la comida hoy está presente en la cabeza de mucha gente, no por tanta difusión es más pensada que en otros tiempos. La literatura, por ejemplo, siempre estuvo cargada de bellas imágenes gastronómicas. Tiene su explicación: en el placer de la comida anida el voyeurismo, los platos entran por los ojos y, sin embargo, no existe nada más grosero que posar fijamente la mirada en alguien cuando come. La vista impertinente llama la atención sobre el hecho equívocamente indecoroso de la función corporal de comer: al igual que los animales estamos atrapados por el hambre pero a diferencia de ellos hacemos todo lo posible para disfrazar el apetito con una conversación civilizada, recurriendo a los menús de una carta o utilizando cuchillos, cucharas y tenedores, en la mesa. También podríamos sospechar que la persona que nos observa anhela la comida de nuestro plato y ello supone una intromisión intolerable de la privacidad. La privacidad, por otra parte, no es algo con una cotización demasiado al alza en una sociedad narcisista que se exhibe sin pudor alguno.

El tabú, en cualquier caso, es antiguo. En 1530, Erasmo de Rotterdam escribió que era «de mala educación dejar que los ojos deambularan observando lo que come cada persona». No nos gusta que nos miren pero, en cambio, nos agrada mirar. De no ser así no consumiríamos tantos docudramas televisivos de gastronómadas dispuestos a comer cualquier cosa. Algunas veces comemos sin compañía y ver a otros hacerlo nos libra del aguijón de la soledad. Otras, necesitamos poderosas imágenes de la comida; pueden ser tomas precisas de un mismo plato.

Se insiste en que el siglo XXI es un período de espectáculo culinario inigualable, aunque es difícil conciliar esa afirmación con la de un pasado de banquetes renacentistas. El poeta escocés Robert Burns introdujo el compromiso sincero y descarado de la cotidianidad culinaria en la poesía estadounidense. Burns escribió una oda al humilde plato nacional escocés haggis (despojos cocinados en la tripa de una oveja) y tuvo con ella una presencia poética significativa en el mundo anglosajón. El «Pennsylvania Packet», primer diario importante de Estados Unidos, publicó veintiséis números entre 1787 y 1788 con artículos de canciones y poemas de Burns. Las cenas que este organizaba por sus cumpleaños eran notables y notorias debido al número elevado de comensales y el renombre social de los invitados. La intensidad de la atención a la comida no es nueva, aunque sí la forma de proyectarla en tantas dimensiones como redes sociales existen. Tiempo atrás, Samuel Johnson sugirió que un hombre que no se preocupa por la excelencia de sus cenas «debería ser sospechoso de inexactitud en otras cosas». Si hubiera hecho ese comentario hoy, probablemente se publicaría con un mosaico de re-



Luis M. Alonso

Instagram: @luism.2008

Pese a que la comida está presente en la cabeza de mucha más gente, no por tanta difusión es más pensada que en otros tiempos

miniscencias e imágenes de comilonas en su pub predilecto, el Cheshire Cheese, y un enlace al vocabulario gastronómico en su diccionario online.

Internet nos permite presenciar y expresar una meditación apasionada, compartida, abierta y universal sobre la comida. Los blogs y sitios web son como revistas o antologías individuales. Si alguien con prestigio publica una receta, en su web, o los platos que comió, en Instagram, funciona como una faceta más del interés que despierta el autor y no siempre resta valor a su reputación intelectual o académica, aunque hace años, en otro tiempo, podría parecer lo contrario. Dickens no incluyó una receta de ganso asado en «Cuento de Navidad», pero su esposa, Catherine Hogarth, sí se ocupó de hacerlo en otros lugares, publicando menús y recetas bajo el pseudónimo jocoso de Lady Maria Clutterbuck. Si su marido renunció a ello, aunque pudo haber tenido el impulso contrario, fue debido al temor de que socavase su autoridad y dignidad como artista. El contraste entre el artista Dickens y su esposa artesana dejó clara la división y sirvió para realzar la distinción entre el arte del escritor universal y el oficio de su mujer.

Todo ese tinglado de las redes sociales amables que a mí particularmente suele atraerme más bien poco por la dedicación que exige y el punto de vanidad que implica ofrece, sin embargo, un campo nuevo de expresión para muchas personas. Los instagramers, youtubers o similares, bien por motivos comerciales o por mero envanecimiento per-

sonal, acosan incansablemente a sus seguidores para que compartan, les guste o respalden, cualquier receta colgada. Colgada en la red, aclaro. Las personas que buscan recetas, a menudo las obtienen de vídeos hechos por cocineros deseosos de convertirse en marcas. La tecnología ha influido en la forma en que hablamos de los alimentos y en la manera en que los cocinamos, del mismo modo que la invención del frigorífico a principios del siglo XX dio prestigio a platos fríos recién inventados que aparecían en los libros de cocina de la época y resultaban ser novedosos y elegantes. La refrigeración pronto se volvió una necesidad común. En este momento de teléfonos inteligentes y tabletas, parece que estemos atrapados en una especie de cocina wifi, en la que esa interacción entre comida virtual y meramente comestible moldea la gastronomía. Igual que se redoblan los esfuerzos para crear una especie de cocina de algoritmos, fabricando combinaciones de ingredientes por computadora y duplicando sabores del laboratorio, no los propios de la tierra o del mar.

Digamos que hay un espectáculo culinario o de la cocina más amplificado y extendido, donde casi todos participan en comparación con la vieja y exclusiva ceremonia de la comida de otras épocas. Pero el espectáculo, aunque restringido, siempre existió. Menos pensado también, porque en la actualidad son muchos a concebirlo y no siempre ofrecen lo mejor del pensamiento entre tanta cantinela superflua para enganchar cuántos más seguidores mejor.

#### Predicador blanco 2022

Ya está aquí la nueva añada del blanco más joven de la Bodega Contador, de San Vicente de la Sonsierra. Elaborado con un 52 por ciento de la variedad viura, 36 por ciento de malvasía y el 12 restante de garnacha blanca, se trata un vino con diez meses de crianza y un potencial interesante de guarda. El objetivo del enólogo Benjamín Romeo es conseguir con él frescura y complejidad al mismo tiempo. Amarillo con reflejos verdosos, mantiene las notas de hierba fresca de anteriores años, flores y hueso de ciruela, la mineralidad propia del terruño y una prolongada acidez. Vivo y equilibrado. El precio de la botella se acerca a los 28 euros.



#### O Raio da Vella Tinto 2020

Tinto gallego de la denominación Rías Baixas, elaborado con las variedades caiño y espadeiro por la bodega de Rodrigo Méndez, en Meaño, el corazón del Salnés. Crianza de doce meses en barricas de roble francés. Las uvas proceden de un viñedo cercano al mar de suelo arcilloso. De ellas se obtiene este vino frutado, ligero y con un gran equilibrio. De buena acidez y con unos taninos espléndidos. Fresco y jugoso, con aromas de fruta roja madura y toques herbáceos. En la boca es vibrante y salino. El precio de la botella ronda los 25 euros.



#### Fulcro A Cesteira 2022

Rías Baixas blanco de albariño. De la Bodega Fulcro, un proyecto de garaje que rápidamente ha destacado por la calidad y la frescura de sus vinos del Salnés. Con la garantía, además, que ofrece Manolo Moldes. Elegante, limpio y armonioso, en la nariz ofrece recuerdos balsámicos, notas de musgo, menta y eucalipto, con toques de chocolate blanco y salinos. En boca es largo y fresco, complejo e intenso, amplio y bien estructurado. Gran vino blanco. La botella cuesta alrededor de 30 euros.



#### Series y cine

La serie de época poco fiel a la realidad, que reinventa la historia a través de actitudes, canciones y tacos muy de ahora, empieza a ser un subgénero dominante en la televisión actual. En el centro suele haber jóvenes mujeres de ideario feminista contemporáneo, decididas a resistir contra la toxicidad patriarcal. La estupenda Dickinson encontraba las rimas entre la obra de la poeta del siglo XIX y los más desafiantes trap y dark pop del XXI. «The Great», que era ciertamente grande, subía unos grados la obscenidad para elucubrar sobre cómo arrebató Catalina I el trono a su marido, el emperador Pedro III de Rusia, aquí presentado como violento patán.

Esta última fue una gran referencia de Gemma Burgess (autora de los populares libros «Chicas de Brooklyn») y Meredith Glynn (guionista de «Scream», «Supernatural» o «The Boys») a la hora de debutar como showrunners con «Mi Lady Jane» (Prime Video), adaptación del primer volumen de la popular saga de ucronías young adult que ha servido a tres autoras (Cynthia Hand, Jodi Meadows y Brodi Ashton, las llamadas Lady Janies) para rendir lúdico homenaje a mujeres ultrajadas, incomprendidas o calumniadas a lo largo de la historia del mundo y de la literatura.

«Recuerdo haber visto a una chica con el primer libro en el metro», explica Burgess. «Me llamó la atención, me hice con él y me encantó. Meredith y yo nos hemos querido acercar a la adaptación con el máximo respeto, como verdaderas fans, pero también nos planteamos abrir este mundo a nuevos públicos». ¿Uno más adulto, quizá también más masculino? Que la serie sea más grosera que el libro seguramente ayude a conseguir el objetivo.

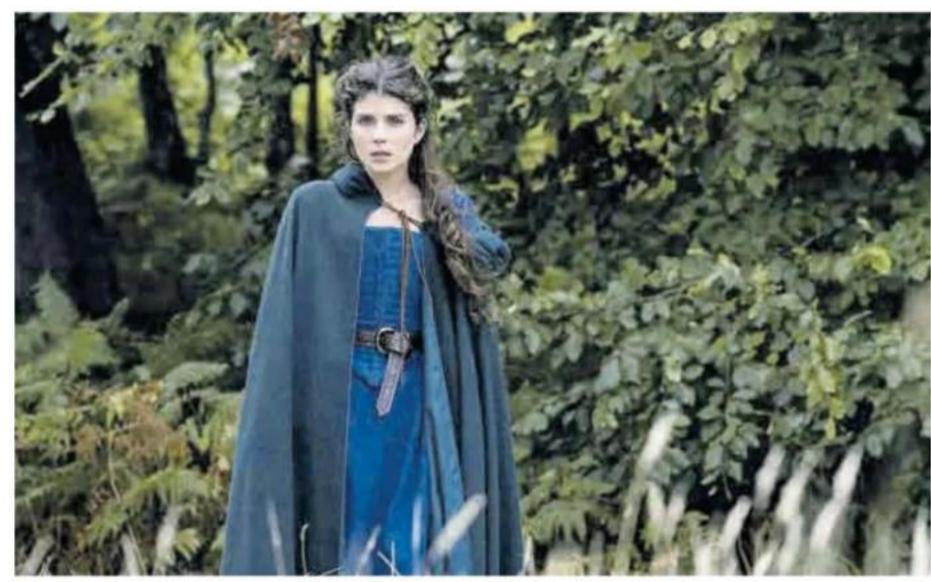

Emily Bader, en «Mi Lady Jane». | Amazon

## Reescribir la historia para arreglarla

Gemma Burgess y Meredith Glynn, creadoras de «Mi Lady Jane», presentan la irreverente serie de época sobre la llamada «Reina de los nueve días», que acabó decapitada

Juan Manuel Freire

«Desde luego, el original era menos soez», admite Burgess sonriendo. Y acepta mi idea de etiquetar «Mi Lady Jane» como el eslabón perdido entre «Los Bridgerton» y «The Boys». «Para nosotras, el principal atractivo era la propia Jane Grey», recuerda Glynn. «Es un personaje que nos ha tenido obsesionadas desde jóvenes. Como es sabido, fue una reina de la dinastía Tudor que lideró Inglaterra durante nueve días y después fue encarcelada y decapitada por traición. La historia la suele presentar como una clásica damisela en apuros. En el libro de las Lady Janies se recuerda su suerte y se añade: A la mierda con eso. A lo que nosotras contestamos: Absolutamente».

En lugar de perder la cabeza, Jane (revelación Emily Bader) resiste aquí el empuje de las fuerzas oscuras de la época y se dedica a correr aventuras románticas y sobrenaturales. «Para nosotras –explica Glynn–, es un personaje que nunca se rinde, que siempre sigue intentándolo, que persiste. Esa es la lección que deberían aprender de ella no solo las chicas jóvenes, sino todo el mundo».

#### **Voces femeninas**

«Mi Lady Jane» saca su chulería no solo de sus creadoras y actriz revelación, sino también de la directora **Jamie Babbit**, autora del clásico queer «But I'm a cheerleader» o capítulos de «Las chicas Gilmore», «Girls» y un largo etcétera de series queridas. Según Glynn, fue «la mejor colaboradora que podían soñar un par de showrunners debutantes». Burgess destaca «su humor inteligente y único y su capacidad [no siempre presente en directores televisivos] de contar historias a través de las imágenes».

Como en «The Buccaneers: aristócratas por amor», otra serie de época con fresco espíritu feminista, la banda sonora está poblada de voces femeninas, en este caso versionando a menudo clásicos de la «British Invasion». (Burgess): «Es difícil encontrar chulería femenina en el rock británico de los años 50 y 60. Así que, ¿por qué no inyectarla nosotras mismas? Elegimos nuestros hits favoritos de 'The Zombies', 'The Troggs', 'Deep Purple', 'Led Zeppelin'... y buscamos artistas británicas actuales que pudieran versionarlos». Es decir, esto va de reinventar no solo la historia a secas, sino también la historia musical.

### De momento, falta epopeya y sobra pausa

«Horizon: An american saga 1» Director: Kevin Costner

#### QUIM CASAS

N o sorprende de ninguna manera que Kevin Costner dirija y protagonice un wéstern estilo más grande que la vida. Toda su filmografía como director pertenece al género: «Bailando con lobos», «Mensajero del futuro» –un wéstern futurista- y «Open range». Y como actor ha protagonizado los filmes del Oeste de Lawrence Kasdan -«Silverado» y «Wyatt Earp»-, además de la serie «Yellowstone», de la que han derivado no sé cuántas subtramas. También demuestra que, desde hace años, los únicos que quieren hacer wésterns son los actores

que los aman: Costner, Clint Eastwood, Ed Harris y ahora Viggo Mortensen.

Pero quizá el proyecto de «Horizon», subtitulado «Una saga americana» y dividido en cuatro partes, se le ha ido un poco de las manos. La épica intuida se diluye en todos los sentidos, el narrativo y el físico, con una resolución de pantalla que no invita a los grandes horizontes. Además, más que un filme en varias partes -la segunda se estrena el 30 de agosto y para las dos siguientes busca fi-nanciación–, tiene la estructura de una saga televisiva, así que este capítulo no pasa de ser una introducción donde nada acaba de arraigar. Si en su conjunto pretende ser el wéstern definitivo, deberemos esperar. De momento le falta epopeya y le sobra pausa.

## Lanthimos vuelve a casa

M uchos de quienes descubrieron el cine de Yorgos Lanthimos gracias a «La favorita» (2017) o bien a «Pobres criaturas» (2023) probablemente se sentirán desconcertados por este nuevo trabajo, una obra rigurosamente dedicada a deleitarse generando malestar en el espectador y, de paso, recordarnos por qué el griego llegó a ser uno de los autores más divisivos del cine actual, considerado un alumno aventajado de Luis Buñuel por algunos y un mero sádico provocador por otros.

Compuesta de tres relatos que son independientes entre sí pese a estar interpretados por los mismos actores -que, en cualquier caso, interpretan a un personaje «Kinds of kindness» Yorgos Lanthimos

NANDO SALVÀ

distinto en cada uno de ellos-, es la quinta película que Lanthimos ha coescrito a cuatro manos con el guionista Efthimis Filippou, y entronca perfectamente con las otras cuatro -«Canino» (2009), «Alpes» (2011), «Langosta» (2015) y «El sacrificio de un ciervo sagrado» (2017)- en cuanto que también habla de mundos cerrados y absurdamente reglamentados, personajes hieráticos y mayormente despojados de emotividad y comportamientos humanos depravados, crueles y aberrantes.

Con ella, vuelve a explorar el que sin duda puede definirse como el tema central de su filmografía, las brutales dinámicas de dominación y abuso que gobiernan las relaciones entre las personas y la violencia derivada de ellas, y esta vez la representación que lleva a cabo de esa violencia es más salvaje que nunca antes y más eficazmente orientada a funcionar como vehículo para la comedia negrísima y el humor enfermizo. Los seres humanos somos terribles por obra u omisión, nos recuerda Lanthimos, y para convivir con esa certeza no hay opción más sensata que reírse de ella.

## El RIDEA cierra un curso sobresaliente y sale «reforzado y con brío» para el futuro

La institución programa una treintena de ciclos de conferencias, elige nuevos miembros de honor y prosigue su diversificación por Asturias

#### T. Pertierra Oviedo

Satisfacción por el trabajo bien hecho durante el curso e ilusión a raudales para el próximo. El consejo general del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) hizo balance ayer en sesión privada de lo conseguido antes de poner broche de oro con la conferencia «El juicio de residencia a los oficiales del concejo de Castropol durante la Edad Moderna» a cargo de Ramona Pérez-Castro, profesora de historia del Derecho en la Universidad de Oviedo. La agenda que arrancará en octubre es intensa y extensa. Además, la institución nombró nuevos miembros de honor: Víctor García de la Concha, Salvador Gutiérrez Ordóñez, Enrique Moradiellos, Elena Rodríguez Díaz, Angeles Gil, Juan Luis Vázquez. Benigno Pendás y Juan

Cofiño. Ramón Rodríguez, director del RIDEA, apuntó a este diario una de las razones que explican esta pujanza de la institución: tras los daños sufridos durante los peores tiempos de la pandemia de covid, confinamiento incluido, el Instituto «salió reforzado y con nuevos bríos». El calendario para el curso 2024-2025 no tiene desperdicio: «Programamos 28 ciclos de conferencias, más algunas mesas redondas y conferencias aisladas». Temática muy variada y de incontestable actualidad. Algunos ejemplos: toponimia digital, la tradición disciplinar de la arquitectura en Asturias, el efecto de cambio climático sobre el mundo forestal, los 140 años de «La Regenta», Asturias exportadora y receptora de inversiones, un ciclo sobre la sidra... Y más: el patrimonio de jardines de Asturias, pasado, presente y perspectivas de futuro en las excavaciones de Lucas Asturum, el Parque Natural de Redes, los 30 años del primer Parque Natural de Asturias, Somiedo, Pedro Menéndez de Avilés, el protagonismo de los asturianos en la Transición democrática... Queda claro: «Pegados siempre a la tierra».

Casi da vértigo tanta actividad: «Habrá muchas semanas de dos y tres conferencias, hasta cuatro. Y diversificando escenarios. Y no olvidemos las publicaciones: llevamos en lo que va de año doce obras publicadas, y esperamos que al finalizarlo habrá el doble. Nuestro centro editorial sigue siendo potente. Un fecha a destacar: el 26 de septiembre habrá elecciones de los cuatro miembros de número. Y en octubre habrá otra convocatoria nueva. Vamos a dar, además, un impulso notable a la colección de 'Asturias Concejo a Concejo'».



Ramón Rodríguez y Ramona Pérez-Castro. | T. P.

T. P.

Oviedo

## Pérez-Castro: «El alcalde mayor era la más alta autoridad gubernativa y judicial en Castropol»

La profesora de Historia del Derecho Ramona Pérez-Castro disertó ayer sobre «El juicio de residencia a los oficiales del concejo de Castropol du-

rante la edad moderna». La justicia real, subrayó, «fue normativizada y jerarquizada, a fin de controlar a todos sus oficiales. El procedimiento de exigencia de

responsabilidad, tras el ejercicio de sus cargos, se llevó a cabo mediante los 'juicios de residencia', para responder de las reclamaciones, originadas por su gestión pública. Especialmente sobre los oficiales de justicia, resultando más problemático en los demás oficios reales, en los que, sin embargo, se hicieron controles temporales de su actuación, durante el desempeño de los mismos, con funciones de investigación, vigilancia y fiscalización: las 'pesquisas' y 'visitas'».

El alcalde mayor era «la más alta autoridad gubernativa y judicial en el concejo de Castropol. Elegido, el primero de mayo de cada año, por los vecinos mediante electores, de entre los pertenecientes al estado noble con bienes raíces y efectos propios, por la responsabilidad de sus propios haberes, y sin la intervención del estado general. Una vez elegido tomará posesión y dará las fianzas exigidas por la ley. Residirá en la villa, junto con su familia y además de su función judicial, civil y criminal, con aplicación de penas pecuniarias y de sangre, ha de realizar junto con el escribano de la villa, una visita general anual por el concejo, a fin de verificar la existencia de delitos y pecados públicos, la adecuación de pesos y medidas, la reparación de puentes y caminos, descortezado de robles en montes particulares o del común y comprobación de los límites y demarcaciones de la jurisdicción, sin llevar costas ni salarios en los lugares que visitaban».



Público asistente. | T. P.

Al finalizar su cargo, recordó, «debían de someterse a juicios de residencia para responsabilizarse de su gestión, junto con los demás oficiales del concejo: tenientes, alguaciles mayores, regidores, procuradores generales, alcaldes de hermandad y escribanos de número. Mediante la acusación de vecinos y particulares, que informarán como testigos, se podrá verificar si su fidelidad o diligencia les permitirá, en un futuro, mantener o promocionar cargos nuevos, iguales o mayores».

#### El Principado financia excavaciones arqueológicas en quince concejos

E. F.-P. Oviedo

La Consejería de Cultura ha destinado 75.074 euros ayudas a actuaciones arqueológicas en 15 concejos. Entre los proyectos seleccionados en esta convocatoria están las excavaciones en el castro de El Chao Samartín (Grandas de Salime). El Palaciu (Allande), el entorno del Camín Real de la Mesa; el yacimiento de La Estaca/Andayón (Las Regueras); el Picu Castiellu de La Mortera (Ribera de Arriba); la Cueva de Les Pedroses (Ribadesella); el castro de Antrialgo (Piloña), Lucus Asturum (Llanera) y la Sima de Zaraméu (Teverga).

Cultura también ha concedido ayudas por 30.240 euros a instituciones investigadoras con la misma finalidad, como la Universidad de Oviedo para actuaciones en el yacimiento de Vigaña (Belmonte de Miranda); el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para estudios en la Campa Torres (Gijón); la Universidad de Santiago de Compostela para trabajos en varias cuevas asturianas situadas en Peñamellera Baja y Llanes; la Universidad Complutense de Madrid para labores de investigación en la Cueva de los Azules (Cangas de Onís) y la Asociación La Ponte para estudios sobre la arqueología del campesinado en el Camín Real de la Mesa.

#### El Coro de la Fundación Princesa de Asturias canta en Cornellana

E. F.-P. Oviedo

El Coro de la Fundación Princesa de Asturias ofrecerá mañana, a las 19.45 horas, un concierto en el Monasterio de San Salvador de Cornellana, en Salas, en el marco de las conmemoraciones por el milenario de su fundación. La actuación seguirá a la misa, en la que también cantará el Coro, bajo la dirección de su titular, José Esteban García Miranda.

El programa incluirá un repertorio de polifonía religiosa contemporánea, con antífonas medievales, folclore y canciones tradicionales, con nueve composiciones, entre otros, de Xabier Sarasola, los compositores noruegos Kim André Arnesen y Ola Gjeilo y el estadounidense Daniel Elder.

## Sociedad y Cultura

#### Elena Fernández-Pello Oviedo

Sixto Sánchez Lorenzo (Oviedo, 1962), es el ganador del LVI Premio «Ateneo de Sevilla», fallado el pasado miércoles, con la novela «Sonata del diablo». Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Granada desde 1995, aún anda enredado estos días en «los flecos» de final de curso. Emprendió la carrera literaria en 2012, cuando publicó su primera novela, «El amante de la reina», sobre el «affaire» entre la reina María Antonieta y el noble sueco Axel von Fersen, y en 2016 ganó el V Premio de Novela Histórica Ciudad de Úbeda por la segunda, «La segunda vida del mariscal», sobre la misteriosa desaparición del mariscal de Napoleón Michel Ney. Ahora, con la tercera, «Sonata del Diablo», viaja a fines del siglo XVII y recrea el taller de Stradivarius, donde su protagonista, Lorenzo Ancelli, un humilde huérfano de Cremona, busca abrirse camino en la vida, como violinista y lutier. Habrá que esperar al próximo otoño, cuando Algaida Editores presente la novela en la Feria del Libro de Sevilla, para leer sus aventuras.

#### -¿Cómo se animó a escribir?

-Fue una opción un poco inconsciente, de un lector que leyendo historia encuentra personajes que le llaman la atención. Por ahí se empieza. Una novela histórica tiene una parte de documentación que exige mucho tiempo, hay que leer mucho, y es duro. Hay que diseñar un escenario que tiene que ser real, algunos personajes son reales... Tienes que documentarte.

#### Mucho más fácil escribir una novela totalmente ficticia, ¿no se lo ha planteado?

 Así uno se ahorra todo ese trabajo, sí, no lo descarto.

#### –Uno de los escenarios de «Sonata del diablo» es el taller de lutier de Stradivarius.

 La historia comienza en la ciudad de Cremona, a finales del XVII, principios del XVIII, con el hijo de un molinero, que se queda huérfano y va a estudiar al colegio de los jesuitas, luego al taller de Stradivarius, y a partir de ahí se va a ir complicando. La educación le va a permitir acceder a cierta élite social, no ascenderá en la escala social, pero sí entrará en los palacios -entonces los músicos tocaban en las iglesias y los palacios- y tendrá acceso a una clase social superior. Así conocerá a una pupila que le va a hacer una propuesta extraordinaria, que le llevará a Venecia, Praga, Dresde...

#### –¿La novela recorre todos esos escenarios?

–Él los va a recorrer con su instrumento, que es un violín. Es una historia de rebeldía, sobre la separación de clases sociales en una época en la que ya se van anunciando la Ilustración, la Revolución Francesa, la caída del antiguo régimen... Y luego está la música, como búsqueda de la elevación espiritual y de la belleza. Los personajes están vinculados a la historia de la música. Los grandes maestros que llegaron después no se entenderían sin lo que, en el plano musical, ocurrió en la Italia de aquella época.

#### -¿Aparecen compositores y músicos históricos en la novela?

#### Sixto Sánchez Lorenzo

Ganador del premio «Ateneo de Sevilla» con la novela «Sonata del diablo»

## «La novela histórica atrae al lector porque lo invita a viajar al pasado»

«Un buen libro, al final, siempre es la voz de un muerto que trasciende el tiempo, como cuando escuchas la música de Bach: sientes la misma belleza que él concibió»



El escritor Sixto Sánchez Lorenzo, ganador del premio «Ateneo de Sevilla».



Los jóvenes leen mucho, otra cosa es que lean bien: están orientados a lecturas enfocadas a las redes

–Aparece Tartini, el autor de «La sonata del diablo», que va a ser uno de los grandes amigos del protagonista, uno de los personajes principales y que era un tipo muy novelesco; aparecen Juan Sebastian Bach, Corelli... Y por supuesto Stradivarius y su familia.

#### -¿Cómo era su taller? ¿Cómo lo ha recreado?

-De Stradivarius se sabe muy poco, solo hay un documento suyo, que es una carta de venta. Tengo los planos de su casa en Cremona, sabemos de sus violonchelos y sus violines, y para escribir de ellos hay que informarse sobre cómo se fabrican, del ensamblaje de 70 piezas, de donde conseguían las maderas... No sabemos cuál era el secreto de los instrumentos de Stradivarius, yo me he entrevistado con algún buen lutier de Granada para poder reconstruir todo aquello. Stradivarius era bastante rico, algo que a mucha gente le extraña, porque sabemos lo que cobraba por cada pieza y no parece que fuera para tanto,

#### -No dejaba de ser un artesano.

–Sí, pero muy cotizado. Venían de París a su taller, de muchas ciudades europeas. Era discípulo del gran Amati, trabaja en el tiempo en el que el violonchelo desplaza a la viola de gamba, el violín se hace paradigmático -en el Palacio Real de Madrid hay cuatro de los primeros Stradivarius, de aquella época-... Stradivarius era un artesano muy cualificado y muy famoso, y más en el XIX, cuando sus violines se convierten en míticos con los conciertos en las grandes salas, que necesitan de instrumentos de una gran sonoridad.

#### –¿Más personajes históricos en la novela?

 Un gran amigo del protagonista, un castrato al que le une una amistad a prueba de bomba, y hay personajes que, aunque no existieron, están influenciados por personalidades históricas como Giacomo Casanova. Tenemos mucha información histórica de la vida pública, pero es difícil encontrar datos de la vida privada: que comían, cómo se saludaban, cómo se relacionaban... Para eso solo puedes utilizar memorias y reconstruir la época a partir de ellas.

#### -Hace unos años se hablaba mucho de «boom» de la novela histórica, ¿continúa?

 La novela histórica es difícil de definir. Novela histórica es la que se refiere a un hecho histórico, o lo que hace Posteguillo, que lo hace muy bien; también se entiende como novela histórica la que está ambientada en el pasado, aunque todo sea ficticio. En los dos casos hay algo mágico, que atrae al lector, y es la posibilidad de hacer un viaje al pasado. No estoy de acuerdo con que se denues-

te la novela histórica diciendo que es un género de evasión: el género no determina que una novela sea buena o mala. Yo no busco que la gente se evada, busco que se entretenga, eso sí; aspiro a que se emocione, que la lectura le deje cierto poso, que al acabar piense que ha merecido la pena leerla y que no la olviden fácilmente.

#### -¿Cuáles son sus lecturas?

-Yo leo un poquito de todo: historia, filosofía, ensayo, ficción, teatro, poesía... Si vamos a la novela, soy más lector de clásicos que de novela contemporánea. Me frustra leer novela contemporánea porque hay tantas cosas intemporales que leer: Tolstói, Flaubert... Hay muchos libros que leer y poca vida para leerlos. Hago una lectura muy trasversal, también clásicos del siglo XX: Proust, Zweig... Lo que no estoy es a la última moda, prefiero dejar pasar unos años para ver cómo se decantan.

#### –¿Leen los jóvenes?

-Hay mucho talento joven, también lectores jóvenes. Los jóvenes leen mucho, otra cosa es que lean bien. Está orientados a un tipo de lectura muy enfocado en las redes y las plataformas. Eso puede hacer que pierdan interés por otras cosas que son fantásticas. Pueden ver «Jurassic Park» y pensar que es una obra de Spielberg, sin llegar a saber nunca que está basada en «Un mundo perdido», una novela de Arthur Conan Doyle. ¿Cuántos jóvenes saben que existe esa novela? Y sigue siendo una buena historia, porque las buenas historias lo son de un modo atemporal. Pero lo importante es que lean, aunque sea algo muy condicionado por el mercado, así se genera un hábito y de una cosa se va pasando a otra.

#### –¿A usted el mercado le condiciona a la hora de escribir?

–No, para bien o para mal. Llegué a pensar que esta novela era cosa de otra época, de hecho. Pensé que no era el tema, el lugar, ni la forma de escribir una novela histórica que demanda el mercado. No me interesa emular a Ken Follet, aunque lo lea. Me gusta que la novela tenga ritmo, que te enganche, pero no quiero renunciar a una manera de entender la literatura que es un arte; eso hace que tu público potencial sea minoritario, aunque parece que en este caso no es así.

#### Algaida es una editorial enfocada a un lector joven.

-Sí, es cierto. Tengo varios «sparrings» en mi entorno a los que doy a leer mis novelas, personas de más de 80 años y de menos de 30, y todos opinaron lo mismo de la novela: emociona igual a los mayores que a los jóvenes. Eso es lo mágico: la emoción. Lees algo escrito por una persona hace 200 años y te sigue emocionando. En «Sonata del diablo», cuando el chico está aprendiendo a leer, dice a su maestro que los libros son la voz con la que hablan los muertos; el maestro le corrige, le dice que es también la voz de los vivos, pero es verdad que, al final, un buen libro siempre es la voz de un muerto que trasciende en el tiempo, como cuando oyes la música de Bach: estas sintiendo la misma belleza que él concibió, una belleza que trasciende el tiempo. La obra literaria para mí es exactamente igual.

## **Fallece Cristina Alberdi, ministra** con González y pionera del feminismo

La sevillana, la primera mujer en el Consejo General del Poder Judicial, dejó el PSOE en 2003 por desavenencias con la dirección

#### Agencias Madrid

La exministra de Asuntos Sociales con el Gobierno de Felipe González y exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Cristina Alberdi falleció ayer, a los 78 años de edad, en Madrid. La capilla ardiente de Alberdi, que llevaba meses enferma, se instalará hoy en el tanatorio de la M30.

Alberdi nació en la localidad sevillana de Los Rosales en 1946, se licenció en Derecho y destacó al inicio de su carrera profesional por su defensa de los derechos de la mujer. En Madrid fundó el Colectivo Jurídico Feminista. En 1985 se convirtió en la primera mujer elegida vocal del CGPJ, una designación que provocó polémica pues era requisito imprescindible el ejercicio de la abogacía durante 15 años y, aunque ella había empezado a trabajar en 1969, se colegió en 1971. En 1990 regresó a su actividad como abogada hasta que en 1993 fue nombrada ministra de Asuntos Sociales por de Felipe González, aunque no era militante del PSOE. Desde el Ministerio promo-



Cristina Alberdi. | Efe

vió el Plan General de Actuación sobre la Inmigración, el II Plan de Igualdad de Oportunidades de la Mujer y el Plan Integral de Juventud.

Tras la victoria del PP en las generales de 1996, cesó como ministra y fue elegida diputada socialista primero por Málaga y después, en 2000, por Madrid. En 1995 ingresó en el PSOE y fue presidenta de la Federación Socialista Madrileña desde 1997 hasta el 2000. Ese año el comité federal del partido la eligió miembro de la junta gestora, tras la dimisión de la directiva por la debacle en las generales.

En 2003 llegaron las desavenencias con el partido. Dimitió como responsable de Estudios y Programas en la Federación Socialista Madrileña por su desacuerdo con la línea estratégica del PSOE tras el «tamayazo» de la Asamblea de Madrid. La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE le abrió un expediente disciplinario en 2003, «por sus continuas y reiteradas manifestaciones públicas en contra de las decisiones políticas adoptadas por los órganos de dirección» y fue sancionada con la expulsión. Ella misma abandonó el PSOE ese año por su «discrepancia radical», especialmente tras el pacto de gobierno en Cataluña. En 2004 Esperanza Aguirre la nombró presidenta del Consejo Asesor Contra la Violencia de Género de Madrid.

## En el adiós a una extraordinaria mujer

Semblanza y memoria de una jurista impecable y política convencida de que el poder debe estar al servicio de la sociedad

Ha sido la suya una trayectoria política impecable. Comprometida con la reivindicación del papel de las mujeres, y la justicia social, Cristina organizó en 1975 un colectivo jurídico de carácter feminista. Participó como asesora en los trabajos previos a la Constitución y en la reforma de las leyes de reforma de los códigos Civil y Penal.

Cristina Alberdi ha demostrado su valía en el Poder Judicial, donde fue vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 1985 y 1990, siendo la primera mujer que formó parte de ese órgano. Su presencia en el Ejecutivo se materializó al ser elegida por Felipe González como ministra de Asuntos Sociales en 1993, cargo que desempeñó hasta 1996. Ella fue la portavoz de la Unión Europea en la IV Conferencia Mundial de la Mujer en Pekín.

Su pasó por el poder legislativo, se hace efectivo al ser elegida diputada del PSOE por Málaga. También fue Presidenta de la Federación Socialista Madrileña.



MARÍA TERESA ALVAREZ

Cuando le concedieron la Manzana de Oro del Centro Asturiano de Madrid tuve el honor de presentarla. Corría el año de 2003 y hacía muy poco que Cristina había dejado el Partido Socialista por no estar de acuerdo con el Gobierno Tripartito firmado por Zapatero en Cataluña.

Cristina manifestó su desacuerdo con el Estatuto de Cataluña y dimitió de todos sus cargos en la Federación Socialista. Recuerdo que comparé a Cristina con Clara Campoamor, que tampoco dudó de presentar su dimisión cuando comprobó como el

Partido Radical, en el que militaba, desviaba sus pasos de la senda trazada. Gestos, tanto el de una, como el de la otra, que nos hablan de la valentía y coherencia de estas dos mujeres.

Para Cristina el poder era un instrumento que, en su mejor acepción, debía servir para cambiar las cosas y conseguir una sociedad mejor.

Gran lectora y amante de la música, nunca descuidaba algo tan importante como la amistad. Era mujer vital y positiva. Así lo fue hasta el último momento afrontando con entereza y una gran paz la enfermedad.

He pasado con ella algunas tardes. La última, el pasado domingo, en el hospital, cuando ya era consciente del final inmediato. Fue un auténtico regalo para mí.

Querida Cristina, doy gracias a Dios por haberte conocido y gozado de tu cariño y amistad. Siempre estarás en mi corazón.

MARÍA TERESA ÁLVAREZ ES PERIODISTA Y ESCRITORA

### 28 de junio con orgullo y derechos en el trabajo

Una fecha para festejar y seguir luchando con alegría, positividad y resiliencia



ANA ISABEL GARCÍA ROZA

El lema del Día del Orgullo LGTBI este año es la educación, ahí empieza todo. La educación en diversidad es la herramienta para cambiar el mundo, para que deje de ser LGTBIfóbico. El Día del Orgullo LGTBI, el mes del orgullo, lo es de denuncia y reivindicación.

Denunciamos el incremento de los discursos LGTBIfóbicos por parte de la derecha y la ultraderecha en las instituciones, fomentando el odio hacia las personas LGTBI. Si no se toman medidas a tiempo estaremos dando cobertura institucional a la discriminación y al odio en general y la LGTBIfobia en particular. Estos discursos y actitudes LGTbifóbicas se trasladan a todos los ámbitos de la vida, y por supuesto, al entorno laboral.

El 50% de las personas LGTBI han sido agredidas verbalmente en sus entornos laborales. El 55% de las personas trans, queer o no binarias han sido rechazadas, directa o indirectamente, en entrevistas de trabajo. El desempleo en las mujeres trans mayores de 45 años supera el 80%. El 51% de las personas LGTBI vuelven al armario en sus centros de trabajo. Cifras terribles, inasumibles, de obligada reversión. Una sociedad que trata así a sus miembros se degrada por sí sola.

Reivindicamos las medidas pendientes en el ámbito laboral para alcanzar la igualdad real y efectiva y la no discriminación de las personas LGTBI.

El 26 de junio se firmó el acuerdo tripartito entre agentes sociales, empresarios y Gobierno de España de desarrollo reglamentario del artículo 15 de la Ley trans y LGTBI, y conllevará:

 La implantación de los Planes LGTBI en las empresas de más de 50 trabajadores.

 El desarrollo del protocolo contra la LGTBIfobia y del protocolo de acompañamiento a personas trans.

 Formación a las plantillas para evitar sesgos discriminatorios en los procesos de selección, promociones y mejoras en el centro de trabajo.

 El pleno desarrollo de la Ley de Empleo para facilitar el acceso al empleo a las personas del colectivo LGTBI especialmente vulnerables.

 La consideración de la LGTBIfobia como un riesgo psicosocial.

UGT Asturias va a exigir la máxima celeridad en la puesta en marcha de los planes LGTBI y protocolos en las empresas y en los centros de trabajo.

En el ámbito del Principado de Asturias exigimos la aprobación de una Ley LGTBI para nuestra comunidad autónoma, incluir medidas para las personas LGTBI en la próxima Concertación Social del Principado de Asturias y ampliar las funciones del Observatorio Asturiano contra la LGTBIfobia dotándolo de una cartera de prestación de servicios.

#### Exigimos la aprobación de una ley LGTBI para nuestra comunidad autónoma

No nos equivoquemos, las personas LGTBI no buscan ningún privilegio, simplemente tener los mismos derechos que todas las personas, y no nos olvidemos que estamos hablando de Derechos Humanos.

También son días para celebrar y festejar que estamos aquí, que seguimos luchando, que somos tan parte de la sociedad como lo son quienes nos quieren expulsar de ella. Porque la alegría, la positividad y la resilencia son nuestra seña de identidad, ¿cómo sino habríamos llegado hasta aquí?

En palabras de nuestro querido Pedro Zerolo, «En su modelo de sociedad no quepo yo, en el mío si cabe usted».

Feliz día del Orgullo LGTBI, feliz lucha!!!

ANA ISABEL GARCÍA ROZA ES SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIALES DE UGT-ASTURIAS

## neomotor

#### Hyundai



## Tucson, el SUV referente del segmento se renueva

Disponible con tecnologías de combustión gasolina y diésel, híbrida 48V, híbrida eléctrica HEV e híbrida enchufable PHEV, recibe un interior de diseño completamente nuevo

José B. Pino Lugo

Modelo más vendido del segmento SUV durante los tres ultimos años y líder absoluto de ventas en el ejercicio de 2022, la marca surcoreana renueva el Tucson cuya longitud es de 4,51 metros.

Este vehículo que nació en 2004 y lleva 20 años de éxitos comerciales en España donde se han vendido más de 218.000 unidades, logró en su tercera y cuarta generación lanzadas al mercado en 2015 y 2020 respectivamente unas elevadas cifras de ventas con más de 75.000 unidades en 3ª generación y más de 70.000 en la 4ª.

Para Hyundai el Tucson, que fue Coche del Año en 2011 y 2016, es el modelo más importante de la marca y en esta nueva entrega presenta cambios estéticos sutiles, un «facelift» con el que se consigue renovar el aspecto exterior manteniendo la esencia y personalidad.

En el frontal destacan la parrilla negra cromada que recorre el frontal de extremo a extremo y el nuevo kit de luces paramétricas y ocultas. Tampoco es visible el limpiaparabrisas posterior y si aparace atrás el logo en la luneta. Las llantas, con nuevos diseños, en función de motorizaciones y acabados pueden ser de 17, 18 y 19 pulgadas.

El abanico de colores de carrocería aumenta hasta 11 y destaca el techo solar panorámico. En el confortable interior de diseño completamente nuevo, destacando la amplitud y la tecnología además de los materiales de calidad, el conductor dispone de un cuadro de mandos e infotaiment con dos pantallas de 12,3 pulgadas, la central flotante y con navegador.

La consola central es más amplia, ya que el cambio automático shift by wire va integrado en la columna. El diseño del control del climatizador cambia, incluyendo ruedas para regular la temperatura, y botones físicos para que sea más intuitivo, con una pantalla LCD.

Todas las versiones del nuevo Hyundai Tucson cuentan con navegador y actualizaciones OTA de serie. Además, los puertos USB pasan a ser tipo C.

El nuevo Tucson está disponible en 5 niveles de acabado: Klass, Maxx, Tecno, N Line y N Line Style. La versión con acabado línea deportiva N Line está disponible en distintas variantes, con todas las tecnologías: combustión, híbrida 48V, híbrida eléctrica HEV e híbrida enchufable PHEV.

#### Sistemas de tracción de 2 y 4 ruedas motrices, cambio manual de 6 relaciones y DCT de 7 velocidades

El nuevo Tucson se comercializa con la gama más amplia de sistemas de propulsión del segmento C-SUV tales como combustión intema (ICE, ICE-48V e híbrida HEV & PHEV) tanto en 2WD (dos ruedas motrices) como en AWD (tracción total), cambios manuales de 6 velocidades y automaticos DCT de 7 velocidades.

En la versión de motor diésel se mantiene el actual 1.6 CRDI también con dos potencias 115 y 136, opción de hibridación 48V, transmisiones 6MT y 7DCT y también opción 4x4 en el motor de más potencia. Las potencias de los propulsores abarcan desde los 116 a los 252 caballos.

Los precios se inician en 30.500 euros y se elevan hasta los 53.800 euros.





De izquierda a derecha, vista posterior del Tucson; interior y puesto de conducción, y grupo óptico.





Novedad | Ford Kuga

## Mayor tecnología y más estilo

Ford prolonga la vida del Kuga y mejora varios aspectos técnicos con un precio de salida de 31.990 euros

M.ª Ángeles Pujol Madrid

Ford tiene en Almusafes la fábrica de mayor productividad de la marca y es allí donde se hace el Kuga 
para todos los mercados. Ahora la 
marca del óvalo ha llevado a cabo 
una importante actualización de 
este SUV que afecta no solo a cuestiones de estética, con cambios externos e internos, sino que también 
ha introducido cambios en la gama. 
Se ofrece con tres motores, uno de 
combustión y dos híbridos con potencias que van de 150 a 243 CV.

Para las versiones híbridas, convencional o enchufable, añade la presencia de una nueva caja de cambios automática. Para rematar la operación, se han realizado mejoras en el equipamiento por lo que con todo ello Ford aspira a seguir teniendo el híbrido enchufable más vendido de Europa, liderazgo que ha mantenido en los últimos tres años.

Cambios estéticos. Estéticamente el cambio más apreciable está en el frontal con una nueva parrilla que acoge un logo nuevo y más grande mientras que una banda luminosa cruza de lado a lado de los faros que son de led. El paragolpes se ha rediseñado a la vez que el capó también es nuevo. En la zaga los pilotos presentan un nuevo diseño y en el maletero se ha eliminado la





Arriba, vista posterior del nuevo Kuga. Sobre estas líneas, puesto de conducción y salpicadero del renovado modelo de Ford.

maneta del portón. A ello hay que unir unas llantas nuevas que de serie son de 18 pulgadas pero que en opción pueden ser de 19 o 20 pulgadas. Se ofrece una gama de seis colores para la carrocería, siendo el Azul Desert y el Verde Bursting completamente nuevos.

En conjunto con todos estos cambios el nuevo Kuga ofrece una imagen más moderna y estilizada. Las medidas no han cambiado y la longitud sigue siendo de 4,61 metros (4,64 en el acabado Active por cuestiones de paragolpes) mientras que la anchura se sitúa en 1,88 metros, la altura en 1,68 metros y la distancia entre ejes es de 2,71 metros.

Menos botones. En el interior lo primero que se advierte es que hay

menos botones, una tendencia que últimamente están adoptando muchas marcas. En el salpicadero destaca la presencia de una pantalla táctil central más grande 13,2 pulgadas mientras que la del cuadro de instrumentos es de 12,3 pulgadas y se puede configurar a gusto del conductor. La pantalla central dispone de la última generación del sistema de infoentretenimiento SYNC 4.

El Kuga siempre se ha distinguido por ofrecer un habitáculo amplio y con espacio para todos sus ocupantes y esta nueva versión conserva todas esas ventajas. La banqueta trasera se puede deslizar longitudinalmente hasta 15 centímetros con lo que el espacio para las piemas de los ocupantes de las plazas traseras está garantizado a la vez que la capacidad del maletero puede variar de 395 a 536 litros.

Los asientos se han rediseñado, son más anatómicos y también son nuevas las tapicerías que varían en color y remates según el nivel de equipamiento.

Opciones mecánicas. El Ford Kuga está disponible con tres variantes mecánicas empezando por un motor 1.5 litros Ecoboost de gasolina que rinde 150 CV y va asociado a una caja de cambios manual de seis marchas. Hay un híbrido no enchufable (FHEV) de 180 CV y tracción delantera o de 183 CV que dispone de tracción total. Completa la oferta un híbrido enchufable (PHEV) de 243 CV y tracción delantera. Todas las versiones híbridas montan una nueva caja de cambios automática con la que se dispone de una mejor aceleración y que con respecto a la versión anterior se traduce en que el PHEV es dos segundos más rápido en pasar de o a 100 km/h mientras que el FHEV lo hace 1 segundo más rápido.

La batería que alimenta al híbrido enchufable tiene una capacidad de 14,4 kWh y concede una autonomía eléctrica de 68 kilómetros que en ciclo urbano puede llegar a 86 kilómetros. Su consumo combinado es de 0,9 litros a los 100 kilómetros con unas emisiones de CO2 de 20 gramos. Si consideramos que el Kuga PHEV tiene un peso de 1.860 kilos y que tiene una capacidad de remolque de 2.100 kilos, son cifras más que interesantes. Por otro lado, este PHEV ofrece tres modos de conducción eléctrica.

El Kuga se ofrece con dos niveles de acabado, ST-Line y el nuevo Active a los que se añaden dos variantes, ST-Line X y Active-X. El nivel Active ofrece detalles estéticos y de equipamiento específicos tanto por fuera como por dentro. En el caso de las versiones X montan unos asientos que ofrecen hasta 18 regulaciones. El precio del Ford Kuga parte de los 31.990 euros hasta 40.700 euros (con descuentos).

#### Seat león

### Reducido consumo y amplia capacidad en el Sportstourer TDi

PROPULSOR DIÉSEL DE 150 CABALLOS MUY ECONÓMICO, GENEROSO HABITÁCULO CON ACABADOS DE CALIDAD Y GRAN MALETERO DE 620 LITROS

> José B. Pino Oviedo

El León Sportstourer es un modelo de Seat con carrocería familiar y 4,64 metros que se comercializa con varios tipos de motor tanto en gasolina TSI como en diésel TDi, ambos con óptimo rendimiento y muy económico de uso el de gasoleo, sólo 4,8 litros cada 100 kilómetros.

Los de motor de gasolina entregan potencias de 115 y 150 caballos en tanto que los diésel rinde 150 caballos. Ambas variantes térmicas según acabados (Style, Style Special Edition, FR Special edition o FR 25° Aniversario) van asociados a cambio DSG que pasan la potencia al eje delantero.

Los precios de este modelo con carrocería break o familiar que cuenta con versiones de baja hibridación abarcan desde los 28.700 euros del Sportstourer 1.5 TSi de 115 c.v Style 25º Aniversario a los 37.800 euros del 2.0 TDi 150 DSG FR.

En sus versiones ruteras TDi el León Sportstourer produce contínuas satisfacciones. Al gran maletero para llevar cantidad de equipa-

#### Modelo muy parco en consumo y con óptimas prestaciones

jes se unen sus buenas prestaciones (agilidad y potencia), reducido consumo (en ocasiones por debajo de los 4,5 litros) y confortabilidad. En el caso de la versión FR los acabados son de gran calidad.



Seat León Sportstourer.



Vista posterior del Seat León Sportstourer.



Ford Fiesta de Manuel Mora, J. B. D.

### Rallye Picos de Europa a partir de hoy

Con la ceremonia de salida que se realiza hoy a las 20,15 se inicia la novena edición del rallye Picos de Europa, cita puntuable para el regional. La competición, que comienza mañana a las 7,30 horas tiene un duro y exigente recorrido con cuatro cronometradas que se repiten en dos ocasiones y que totalizan 120 kilómetros contra el crono. La carrera finaliza a las 19,50. El Picos de Europa se inicio en 2014 como rallysprint Cangas de Onis, paso a llamarse rallye Ciudad de Cangas de Onís y ahora rallye Picos de Europa. Manuel Mora y Alberto Ordóñez ganaron en 3 ocasiones cada uno.



#### Aniversario Ferrari

## Zanini vence con el 308 GTB en el rallye de San Agustín de 1984

Esa misma temporada ganó 4 rallyes más, se proclamó campeón de España, y otros dos 308 GTB de Fabio Penariol arroparon al campeón de Europa de 1980, al que copilotaba en España Josep Autet

M. Capellán / J. B. P. Libardón / Oviedo

A finales de 1983 Antonio Zanini, piloto oficial de Peugeot-Talbot, carecía de un vehículo competitivo ya que el Talbot Sunbean Lotus ya no lo era y el 205 Turbo 16 aún no estaba homologado, así que con el permiso de Peugeot-Talbot llegó a un acuerdo con Fernando Serena, importador de Ferrari, para disputar el Campeonato de España de 1984 al volante de un 308 GTB con José Autet de copiloto, mientras Borja Moratal lo hacía con un ligero Talbot Samba.

Aunque Zanini, que tomará parte de forma simbólica en el rallye de Avilés que ganó por sólo 2 segundos en 1984 y al que el ayuntamiento de Avilés y la escudería Avilesina rendirán un homenaje al cumplirse 40 años, no tuvo disponible el 308 para el Costa Brava y corrió el RACE con uno alquilado, ganó 5 rallyes (Guillerías, Sierra Morena, Baviera, San Agustín y Vasco-Navarro), consiguiendo su último Campeonato de España de asfalto por delante de Salvador Servia, y con rivales como "Genito" Ortiz (Renault 5 Turbo), Carlos Sainz (Renaul 5 Turbo y Opel Manta 400) Juan Carlos Oñoro y 'Beny' Fernández (Porsche 911 SC RS). Este Campeonato de España, fue la última victoria importante del precioso coupe italiano que nunca tuvo el desarrollo adecuado para competir fuera del asfalto.

#### Nacimiento 308 GTB

Ferrari presentó en el salón de Paris de 1975 un nuevo Coupé biplaza diseñado por Pininfarina denominado 308 GTB. Con cha-



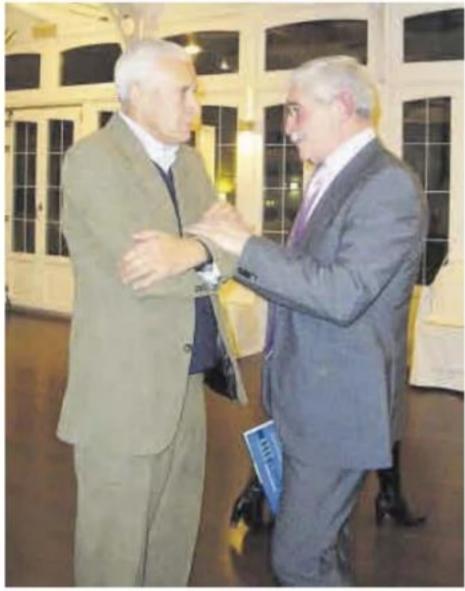



el R 5 Turbo de Ortiz. A la izquierda, Zanini conversa con José I. López, organizador del rallye de Avilés. Sobre estas líneas, el Ferrari 308 GTB, en los metros finales del tramo de Xagó/Endasa. Fotos cedidas por Escudería Avilesina y Revista Fotomotor

Arriba, un pensativo Zanini con Autet; detrás,

La llegada de los grupos B acabó con el proyecto del espectacular Ferrari sis tubular en las 800 primeras unidades montaba una carrocería de fibra de vidrio posteriormente de acero. Con un motor V8 en posición central transversal de 2,9 litros, con 4 válvulas por cilindro, lubricación por cárter seco y 4 carburadores Weber 40 DCNF proporcionaba 255 CV a 6.600 rpm. La caja de cambios de 5 marchas pasaba la potencia al eje trasero tracción era trasera a través y disponía de frenos de disco en las cuatro ruedas (mayores en el eje trasero), con neumáticos TRX 220/55 VR 390.

#### Michelotto

Como los rallyes no eran el hábitat natural de Ferrari, la marca del «Cavallino» externalizó el desarrollo de este Grupo 4 encargándolo a Michelotto (preparo 12 unidades), tanto para asfalto como tierra. Aunque había algunas unidades utilizaron carburadores, cambió los Weber por inyección Bosch o Kugelfischer, reforzó el chasis, mejoro suspensiones, lo aligeró hasta bajar de los 1300 kg de serie a 1080, amplio los pasos de rueda para alojar llantas de mayor tamaño y los 308 GTB estuvieron listos para competir con los Lancia Stratos, Fiat 131 Abarth, Opel Ascona 400, Saab 99 Turbo, Talbot Sunbean Lotus, Ford Escort 1800 RS MKII, Renault 5 Turbo y Porsche 911 hasta que en 1985 abandonaron la competición ante el imparable ascenso de los grupo B.

Lograron la primera victoria en el Rallye de Monza de 1979 y fueron muy competitivos en los Campeonatos de rallyes de Italia, Francia y Europa. En 1981 Andruet fue segundo en el Costa Brava y ganó el Targa Florio, el Quattro Regioni, el Ypres y el Tour de France terminando segundo en el Campeonato de Europa. En 1982 fue segundo en Córcega y volvió a ganar el Tour de France, mientras que en Italia Tonino Tognana se llevó el título pilotando un 308 GTB y un Lancia 037. La llegada de los grupos By la nula implicación de Ferrari en el desarrollo del proyecto hicieron que empezase a flaquear.





VOTA TU CANDIDATO DE JUNIO

Entra en la web o escanea el código:



https://neomotor.epe.es/coche-ano-lectores

= PRENSA IBERICA La Nueva España

HOY, POR TV: FÚTBOL: Colombia-Costa Rica (Copa América, 00.00 horas, M+ Copa América). Paraguay-Brasil (Copa América, 03.00 horas, M+ Copa América). BALONCESTO: España-República Dominicana (Amistoso, 19.00 horas, La 2).

Viernes, 28 de junio de 2024

Segunda División | Los equipos asturianos

deportes@lne.es

## Orlegi lleva a Caicedo cedido al Sporting y Djuka ficha por Atlas

El capitán rojiblanco firma un acuerdo por tres temporadas con el club de Guadalajara tras dejar muy encaminada su rescisión

> A. Menéndez Gijón

Horas frenéticas en Mareo. La comisión deportiva del Sporting trabaja a destajo con muchos frentes abiertos con el objetivo de avanzar la reestructuración de la plantilla, que sufrirá una importante remodelación. Los avances de los últimos días están siendo muy relevantes para agilizar el diseño del proyecto deportivo 2024-2025, y de momento ya hay dos fichajes cerrados: Jesús Bernal y Jordy Caicedo. En la entidad gijonesa han acelerado la «operación salida» y esto ha facilitado que el club se ahorre varias fichas importantes y disponga de más masa salarial para acometer nuevos movimientos en forma de fichajes. Después de cortar a Christian Rivera y mover a Fran Villalba a Santos Laguna, la dirección de Orlegi Sports está muy cerca de dejar también sellado el trueque entre Jordy Caicedo y Djuka, avanzado en exclusiva por LA NUEVA ESPANA.

La dirección de la organización ha avanzado mucho en sus negociaciones con Djurdjevic para que este rescinda su vinculación con el club rojiblanco y acepte después la propuesta del club de Guadalajara, donde le esperan con los brazos abiertos. En principio sería con un contrato base por tres temporadas (2027), las mismas que tenía pactadas como jugador del club gijonés. De vacaciones en Serbia, Djuka ha mantenido varios encuentros telemáticos con Germán Brunati, director deportivo rojinegro, que le está persuadiendo para aceptar ser el referente del proyecto de Atlas. Desde hace varios meses el capitán del Sporting ha solicitado informes de Atlas, de la ciudad de Guadalajara y estaba abierto a dejar atrás Gijón. Djuka quería seguir. Pero asume que no tiene encaje en el proyecto. No quiere ser un estorbo para el club, donde ha sido tan feliz en las últimas seis campañas. Atrás, 232 partidos y 66 goles, siendo una pieza muy importante en una etapa delicada del club. Y la propuesta económica que le ha puesto sobre la mesa Orlegi Sports para Atlas es potente, imposible de igualar en el mercado, entienden en su entorno.

El negocio quedará rematado





A la izquierda, Jordy Caicedo, con Atlas, esta campaña. Arriba, Jesús Bernal, en El Molinón. | Área 11 / RSG

## El club rojiblanco rescinde su contrato con Jalisco

A. M., Gijón

El Sporting ha resuelto su contrato de patrocinio con el Estado de Jalisco y se encuentra negociando con otras marcas para que la elegida sea el nuevo sponsor principal del club rojiblanco con vistas a la temporada 2024-2025. La entidad rojiblanca ha resuelto en los últimos días de mutuo acuerdo con el Estado de Jalisco la vinculación que unía a ambas partes hasta junio de 2025, tal y como avanzó Killer Asturias y confirmó LA NUEVA ESPAÑA. Jalisco dejará de lucir en el frontal de las camisetas del club gijonés de forma inmediata. La firma ya no estará en la presentación de los nuevos fichajes del proyecto.

En el club gijonés trabajan con varias vías abiertas para cerrar cuando antes a un nuevo patrocinador y buscan a través de estos contactos obtener un mejor acuerdo económico con su nuevo sponsor para que el impacto alcance de lleno a la confección del proyecto deportivo. El contrato con Jalisco se cerró en febrero de 2023 gracias a la entrada de Orlegi Sports en el club gijonés, y en ese momento fue anunciado como un movimiento importante para la entidad rojiblanca por las relaciones que podía ocasionar. El Sporting, de hecho, realizó una parte de la pretemporada en Jalisco el pasado verano, en una demostración de lo fluidas que son las relaciones entre instituciones y confirmando la apuesta entre las partes por el acuerdo. Jalisco estaba llamado a ser el sponsor principal de la entidad la siguiente temporada y ya lo había sido en la presente. Pero en la entidad han abogado por cortar el contrato, y buscan ya otras vías de ingresos.

en cuestión de días. Djuka ya ni siquiera comenzará la pretemporada con el Sporting y está pendiente de terminar de cerrar los flecos para su rescisión para hacer la mudanza y preparar su desembarco a Guadalajara. Al tratarse de una rescisión y no de una simple cesión, la entidad rojiblanca descarga una ficha pesada con vistas al tope salarial. Además su nuevo salario en Atlas es soportado por Orlegi Sports. Caicedo, mientras, llegará a préstamo por una campaña. El acuerdo con el delantero, concentrado estos días en la Copa América con Ecuador, está zanjado desde hace más de una semana.

El club sigue negociando para hacerse con Lander Olaetxea, aún sin acuerdo

Jesús Bernal es el primer fichaje y llega al club rojiblanco con «ganas y ambición»

Paralelamente, la comisión deportiva negocia el fichaje del medio Lander Olaetxea, libe tras acabar etapa en el Albacete. Los contactos con el centrocampista, de 31 años, en el radar de Levante y Eibar, entre otros clubes de la categoría, han continuado en las últimas horas, de momento sin acuerdo entre las partes. Olaetxea es una petición de Rubén Albés, que lo considera crucial por su perfil, carácter, polivalencia y físico.

Por otro lado, el club anunció ayer la contratación de Jesús Bernal hasta 2027, en una operación ayanzada por LA NÚEVA ESPAÑA. El vídeo del anuncio muestra al futbolista aragonés en El Molinón. Bernal estuvo el pasado fin de semana en la ciudad y su contratación está avalada con Rubén Albés. «He trabajado mucho para poder jugar en un campo tan impresionante con El Molinón. Tengo muchas ganas de verlo lleno. Tengo muchas ganas y mucha hambre. Es una preciosidad. Tengo ganas. Veo un proyecto con ambición», admitía el mediocentro en sus primeras declaraciones como nuevo jugador del Sporting.

#### Segunda División | Los equipos asturianos

# El Sporting se lanza a por el fichaje de Otero

El delantero, con ofertas, negocia su rescisión del Club América y ve con buenos ojos volver a Gijón

> A. Menéndez Gijón

El Sporting ya negocia con los agentes de Juan Otero y hace números para intentar su fichaje en propiedad, tal y como avanzó ayer LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital. La operación ya está en marcha, aunque es complicada y aún quedan varios capítulos por escribir. Para empezar, porque el delantero de Sipí tiene aún un año más de contrato en Club América (2025). También porque tiene varios clubes al acecho, la mayoría con más músculo económico que el club gijonés. Hace unas semanas se observaba la gestión como muy complicada de completarse. Pero en los últimos días -con las salidas de fichas pesadas y la información que está trasladando el entorno del jugador al club rojiblanco- parece que ya no es una utopía. Todavía compleja y lejana. Pero, al menos, en marcha y con avances.

La comisión deportiva del club rojiblanco tiene marcado en rojo el nombre de Otero, autor de 10 goles la pasada campaña, futbolista que es además del agrado de Rubén Albés y que le encaja a la perfección como delantero por su fútbol veloz y vertical. En la entidad rojiblanca trabajan en hacer una importante remodelación del ataque. De momento, se tiene muy avanzado el acuerdo con Jordy Caicedo, mientras que tras la inminente salida de Djuka, y el adiós de Mario González, tan solo Víctor Campuzano y Milo tienen contrato en vigor, pero el futuro de ambos es incierto. Los responsables deportivos creen que con Caicedo, Otero y un fichaje de un delantero con fortaleza física y área -si sigue Campuzano- el ataque tendrá otro brillo. En los últimos días se han hecho consultas por perfiles. Pero no se ha avanzado con ninguna gestión, y muchos esfuerzos del Grupo están puestos en cerrar -si se puede-la contratación de Otero, un jugador que ha caído de pie en Gijón y que es muy apreciado a nivel interno.

Por lo pronto, la operación es muy compleja mientras no se cierre la rescisión. Pero ya no imposible y puede que salgan los números. Entre otras cosas, porque a favor del Sporting juega la voluntad del delantero de regresar a Gijón, donde ha sido muy feliz e incluso podría estar en disposición de hacer un esfuerzo. También la dispo-



Otero, consolado por una aficionada, en el aeropuerto de Asturias. | J. Plaza

sición del club gijonés de entrar con fuerza a por su contratación en propiedad. Las salidas de Rivera, Villalba, la que se prevé ahora inmediata de Djuka, además de las no renovaciones de Insua o Izquierdoz han dejado margen salarial en la entidad. Otero es un objetivo importante, pero ya no prohibitivo como era sin estas salidas.

Sus representantes están negociando estos días la rescisión de su contrato con Club América, y de momento no se ha llegado a un acuerdo total para su salida, señalan fuentes consultadas. Sí hay avances, pero la entente para sellar la rescisión aún no es total. Otero no entra en los planes de Club América, donde tiene un salario elevado –en su momento se hizo una apuesta importante en su fichaje–. Lo que parece seguro es que saldrá.

Los dirigentes del club azteca pretenden que el pago de la compensación para liquidar el año que resta sea el menor posible. Otero no quiere perder dinero con la rescisión y pelea por lo suyo. Y el Sporting maneja toda la información de la situación y está bien posicionado si antes se dan esos pasos. Una cesión es imposible. La

única fórmula es un fichaje en propiedad. En Mareo asumen que no pueden entrar en una subasta por el jugador, con cartel en Sudamérica y en Europa, tras dos años destacados en Gijón. Pero además de la voluntad del atacante de regresar a la entidad, trabajan en presentarle un contrato a medio y largo plazo que lo sitúe como una apuesta importante. Las condiciones económicas de Club América son muy complicadas de mantener -Otero tiene una ficha prohibitiva ahora para el Sporting-. Pero se trabaja en buscar vías para intentar sacar adelante el negocio.

#### El periodista Rafa Quirós presenta en Madrid «El cielo rojiblanco»

El respetado periodista Rafa Quirós presentó ayer en Madrid su libro «El cielo rojiblanco», una obra que recoge los años dorados del Sporting. Ayer, el autor estuvo acompañado de dos ilustres periodistas como Nacho Braña y Juanma Castaño (los tres en la foto). El acto de presentación contó con la presencia de decenas de seguidores rojiblancos y admiradores del periodistas que se dirigieron al encuentro para escuchar algunas anécdotas e historias sobre los años más importantes en la historia del centenario club gijonés.

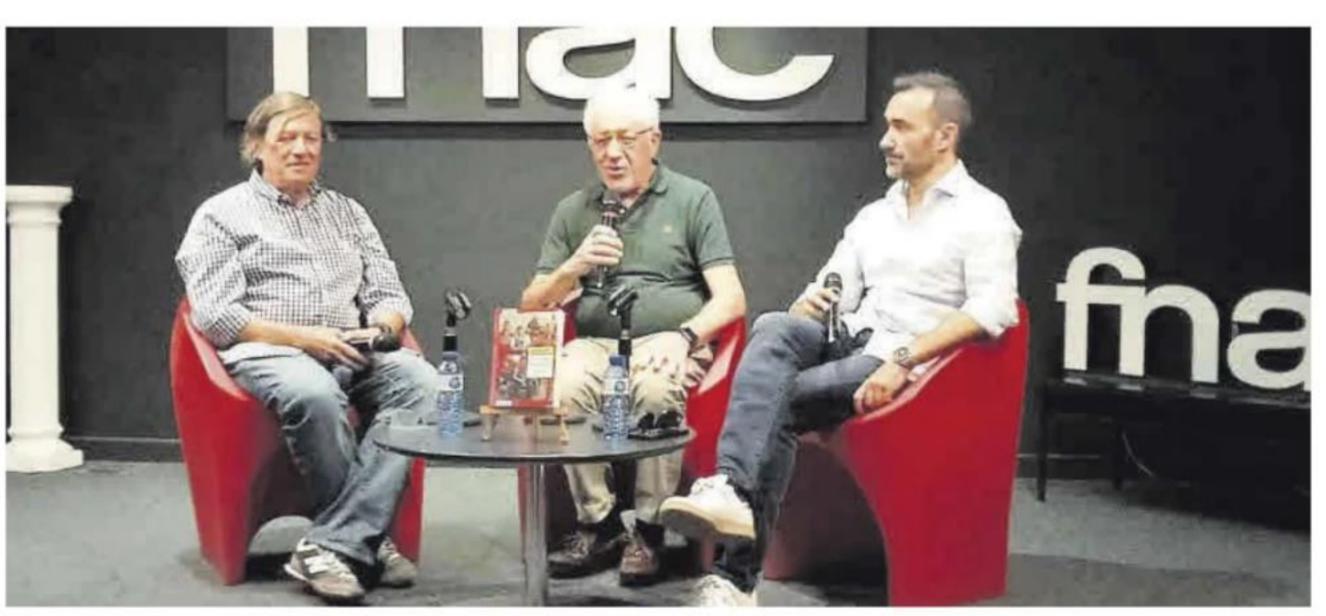

#### Segunda División | Los equipos asturianos

## El Oviedo, a lo clásico

El club anuncia la renovación de Cazorla por un año más «por lo menos» y muestra su nueva camiseta, de un «azul sin pijaes»

Nacho Azparren Oviedo

El Real Oviedo tira de sus clásicos para recuperar el ánimo y mirar ya hacia la 24/25, que no está tan lejos, con las mejores perspectivas. Y para clásicos, Santi Cazorla, ídolo del oviedismo, ejemplo de compromiso. El club anunció ayer su renovación por una temporada más, «por lo menos», como marizó con una sonrisa Martín Peláez, el presidente. Y clásica también es la camiseta de cara al curso que viene, de un azul «sin pijaes», como rezaba el video en el que se anunciaba.

Estas dos novedades, y alguna más, fueron ayer presentadas por el club azul a sus abonados en el evento «Hola FutuRO» en la antigua sede de Banesto en Marqués de Santa Cruz. Laura Gonzalez-Manjoya, directora de comunicación, presentó un acto que tuvo como momento culmen la aparición de Cazorla.

Santi sigue en el barco. La renovación el internacional va en dos
sentidos, anunciando que su contrato se extendía para la próxima
temporada y, además, convirtiéndose en el primer abonado de la
nueva campaña que incluye aumentos atenuados en los precios
del 10% en la precampaña y del
20% en la campaña.

«Sigo porque esta es mi casa. Ha sido un año inolvidable aunque quedara ese sabor de boca malo por el último partido. Pero si de algo sabe este club es de levantarse de los momento difíciles y ya tengo la mente puesta en la siguiente temporada. Vamos a intentar con nuestras fuerzas estar en Primera División. Hay que olvidar el pasado y pensar en el presente y en el futuro», indicó Cazorla».



Azul, «sin pijaes». Otro momento importante fue la exposición de la nueva camiseta. Primero se hizo hace a través de un video que se coronaba con el lema «azul, sin pijaes», en referencia a la sencillez de un modelo que sigue la línea continuista de las dos últimas temporadas. A continuación, fue la socia Paula Suárez Modroño la que accedió al escenario para mostrar la nueva zamarra. La seguidora tiene la particularidad de haber nacido el 17 de junio de 2001, el día en el que el Oviedo descendió de Primera División. Es de las que nunca disfruto de su equipo en la máxima categoría.

Remodelación del Tartiere. Un tercer punto de interés en una presentación que contó con un número elevado de invitados, representantes municipales, políticos, empresarios y personalidades, fue cuando se relevó la «primera fase» de las reformas en el estadio carbayón. «El Tartiere estará más vivo que nunca», señaló Estela Díaz-Caicoya, Directora de Negocio y Operaciones. Entre las novedades más notables, un nuevo césped, con un 5% de fibra sintética, y la creación de nuevos palcos VIP.









#### Segunda División | Los equipos asturianos

#### Los precios de los abonos para la campaña 2024-25

Datos en euros, sin aplicar descuentos específicos que puedan tener los abonados

| Teléfonos de interés 659 488 827 985 250 556 | Sector      | Adulto<br>Pre<br>Sector campaña Car |     | desem<br>jubilad<br>Pre | -25,<br>pleado,<br>o espec.<br>Campaña | Pre | enil<br>Campaña | Ni<br>Pre<br>campaña | ño<br>Campaña |
|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----|-------------------------|----------------------------------------|-----|-----------------|----------------------|---------------|
| Anillo Azul Oeste                            | 180-181-182 | 393                                 | 428 | 228                     | 248                                    | 177 | 193             | 140                  | 152           |
| Anillo Azul Oeste                            | 183-184     | 367                                 | 401 | 202                     | 221                                    | 165 | 180             | 127                  | 138           |
| Tribuna Herrerita                            | 280-281-282 | 494                                 | 539 | 228                     | 248                                    | 190 | 208             | 152                  | 166           |
| Tribuna Herrerita                            | 283-284     | 481                                 | 524 | 202                     | 221                                    | 165 | 180             | 127                  | 138           |
| Presidencial Baja                            | 381-382     | 494                                 | 539 | 228                     | 248                                    | 190 | 208             | 152                  | 166           |
| Presidencial Baja                            | 383-384     | 481                                 | 524 | 228                     | 248                                    | 165 | 180             | 127                  | 138           |
| Presidencial Alta                            | 480-481-482 | 393                                 | 428 | 202                     | 221                                    | 165 | 180             | 127                  | 138           |
| Presidencial Alta                            | 483-484     | 367                                 | 401 | 190                     | 208                                    | 158 | 173             | 76                   | 83            |
| Anillo Azul Este                             | 188-189-190 | 354                                 | 386 | 196                     | 214                                    | 140 | 152             | 51                   | 55            |
| Anillo Azul Este                             | 191-192     | 342                                 | 373 | 184                     | 200                                    | 114 | 125             | 44                   | 48            |
| Tribuna Lángara                              | 288-289-290 | 455                                 | 497 | 202                     | 221                                    | 152 | 166             | 64                   | 70            |
| Tribuna Lángara                              | 291-292     | 443                                 | 484 | 177                     | 193                                    | 127 | 138             | 44                   | 48            |
| Ería Baja                                    | 388-389-390 | 455                                 | 497 | 202                     | 221                                    | 152 | 166             | 64                   | 70            |
| Ería Baja                                    | 391-392     | 443                                 | 484 | 190                     | 208                                    | 127 | 138             | 44                   | 48            |
| Ería Alta                                    | 488-489-490 | 380                                 | 414 | 190                     | 208                                    | 127 | 138             | 44                   | 48            |
| Ería Alta                                    | 491-492     | 367                                 | 401 | 177                     | 193                                    | 114 | 125             | 44                   | 48            |
| Fondo Norte                                  | 135         | 241                                 | 263 | 108*                    | 118*                                   |     |                 |                      |               |
| Anillo Norte                                 | 185-187     | 329                                 | 359 | 171                     | 186                                    | 114 | 125             | 44                   | 48            |
| Teatinos                                     | 285-287     | 342                                 | 373 | 184                     | 200                                    | 127 | 138             | 44                   | 48            |
| Naranco                                      | 385-386-387 | 342                                 | 373 | 184                     | 200                                    | 127 | 138             | 44                   | 48            |
| Anillo Sur                                   | 193-194-195 | 329                                 | 359 | 171                     | 186                                    | 114 | 125             | 44                   | 48            |
| Buenavista                                   | 293-294-295 | 342                                 | 373 | 184                     | 200                                    | 127 | 138             | 44                   | 48            |
| Aramo                                        | 107         | 125                                 | 137 | 125                     | 137                                    | 125 | 137             | 125                  | 137           |
|                                              |             | 022                                 | 3   |                         |                                        |     | Bebé            | 21                   | 23            |

| Jur | nio |    |       |    |    |    |
|-----|-----|----|-------|----|----|----|
| Lau | Mar | *  | ,ht - | ** | 1  | 2  |
| 3   | 4   | 5  | 6     | 7  | 8  | 9  |
| 10  | 11  | 12 | 13    | 14 | 15 | 16 |
| 17  | 18  | 19 | 20    | 21 | 22 | 23 |
| 24  | 25  | 26 | 27    | 28 | 29 | 30 |

Día 27. Precampaña abierta online. Día 28. Call center, WhatsApp y correo, de 10.00 h a 20.00 h. Oficina cerrada.

#### Julio

| la: | Ma | 100 | .84 | 10 | 24 | Do |
|-----|----|-----|-----|----|----|----|
| 1   | 2  | 3   | 4   | 5  | 6  | 7  |
| 8   | 9  | 10  | 11  | 12 | 13 | 14 |
| 15  | 16 | 17  | 18  | 19 | 20 | 21 |
| 22  | 23 | 24  | 25  | 26 | 27 | 28 |
| 29  | 30 | 31  |     |    |    |    |

 Día 4. Oficina abierta solo para reubicados de la Tribuna Lángara.
 Día 11. Comienzo de venta física de precampaña.

Día 23. Asientos liberados. Campaña en pausa.

Días 24 y 25. Cambios de asiento online y en oficina.

Días 26, 27 y 28. Altas online con apadrinamiento de abonado.

Días 29. Altas libres en oficina y online.

#### Agosto

| 1.0 | Min | -  | -Ate | 89 | 24 | Dy |  |
|-----|-----|----|------|----|----|----|--|
|     |     |    | 1    | 2  | 3  | 4  |  |
| 5   | 6   | 7  | 8    | 9  | 10 | 11 |  |
| 12  | 13  | 14 | 15   | 16 | 17 | 18 |  |
| 19  | 20  | 21 | 22   | 23 | 24 | 25 |  |
| 26  | 27  | 28 | 29   | 30 | 31 |    |  |
|     |     |    |      |    |    |    |  |

Días 8. Envío de los carnés no recogidos que estén domiciliados o que hubieran solicitado envío.

#### pacto en los precios. Hay muchas inversiones que estamos haciendo, estamos yendo hacia adelante»., expuso ante los medios el máximo dirigente azul. En cuanto al resto de detalles de

En cuanto al resto de detalles de la campaña, el club ha optado por dar continuidad a los aspectos que ya funcionaron de forma correcta el pasado curso, como los métodos de financiación, la opción «proud of you» y la colaboración con las peñas, y tiene como uno de sus grandes objetivos seguir avanzando en la tramitación digitalizada de los abonos, para evitar de esta manera las largas colas que solían producirse en años anteriores a la hora de sacar el abono.

#### Algunos aficionados de la Tribuna Lángara deberán ser reubicados

La campaña, además, está condicionada por las obras pendientes en el Carlos Tartiere, que afectan de forma especial a la tribuna Lángara. Los abonados de esa zona estarán bajo un operativo especial y serán reubicado a otras zonas del estadio.

En cuanto a los precios en la precampaña, el abono más caro cuesta 494 euros, el de adultos en la Tribuna Herrerita. De adquirir ese carnet en la campaña, el precio ya se va a los 539 euros.

El abono más barato, en categoría de adulto, es en la Aramo, 125 euros, 137 en la segunda fase. Le siguen los 241 euros del Fondo Norte (263 después) y los 329 euros de Anillo Norte y Sur (359 en la fase posterior), siempre referentes a los adultos.

Con el abono, los socios tienen derecho a seguir todos los partidos de Liga, los de Copa ante rivales de igual o inferior categoría, los del Femenino y los de la cantera, además de otras ventajas como descuentos del 10% en la tienda en algunos productos y ventajas con empresas colaboradoras.

Además, el club anunció obras en su Tribuna Lángara durante la temporada por lo que ha activado un plan para reactivar a los socios allí ubicados: se irán temporalmente a la tribuna Ería, pagando los precios de la temporada pasada. Habrá una oficina abierta exclusivamente para incidencias relativas a las obras.

Entre las novedades de la campaña está la posibilidad de apadrinar a un socio. «Si traes un nuevo abonado al club que sea alta, daremos al abonado existente el 5% de la cuota del nuevo abonado en un cheque para gastar en tienda oficial del Real Oviedo», explica el club azul, que aclara que los cheques se harán efectivos a partir del 1 de octubre.

## El Oviedo sube un 10% el precio de los abonos en la precampaña

El coste del carné en la primera fase va, para los adultos, desde los 494 euros en la Tribuna Herrerita hasta los 125 en la Aramo

> Nacho Azparren Oviedo

El Oviedo hizo ayer pública su campaña de socios de cara a la próxima temporada, la 24/25, en la que los azules quieren pelear de nuevo por el ansiado ascenso a Primera División. El precio de los abonos se incrementa un 10% para los que se fidelicen en precampaña y un 20% los que lo hagan durante la campaña.

Martín Peláez, presidente azul, expuso ayer las razones del incremento en el acto celebrado en el antiguo edifico de Banesto, en Marqués de Santa Cruz. «El Real Oviedo no para, estamos en la renovación del Tartiere tratando de configurar una plantilla importante, buscando entrenador... Cuidamos de que no fuera un gran im-

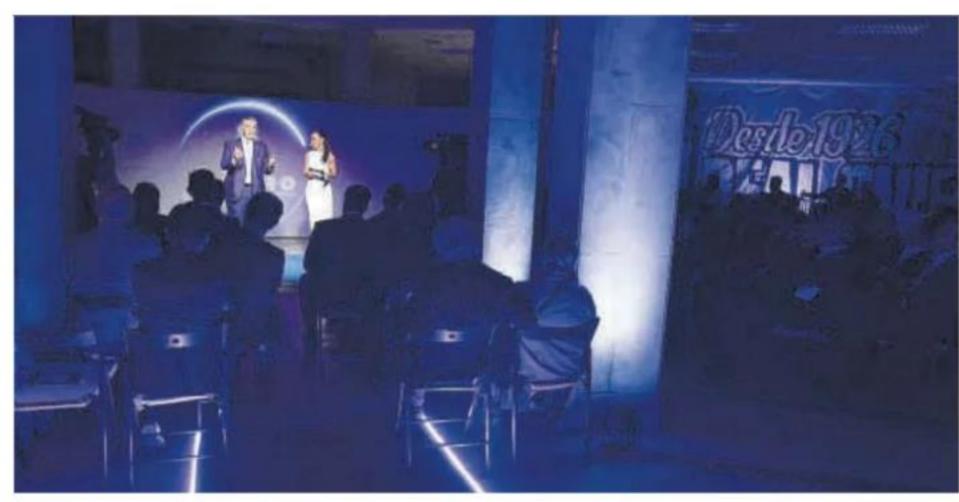

Un momento del acto de ayer. | Juan Plaza

#### **Fútbol** | Segunda Federación

## El Avilés suma a Kevin Bautista, un medio corpulento y todoterreno

El centrocampista andaluz, segundo fichaje de los blanquiazules, firma por una temporada con opción a otra

> Noé Menéndez Avilés

El Avilés ya tiene a su segundo fichaje para la próxima temporada. Se trata de Kevin Bautista, centrocampista de 25 años procedente del San Roque de Lepe, equipo del grupo 4 de Segunda Federación, que esta campaña bajó a Tercera. El andaluz, bien conocido por Miguel Linares, firma por una temporada con opción a otra. Le tocará pelear por el puesto con Edu Cortina, que empezará el año lesionado, y con Mecerreyes, con Nico Arce en la rampa de salida.

Los que mejor conocen a Bautista le definen como un seis corpulento, a lo que suma una buena capacidad defensiva y un juego aéreo dominante gracias a su 1,87 metros de estatura. Además, a todo eso le suma su capacidad para cubrir mucho campo, lo que le hace un centrocampista muy completo para jugar junto a otro pivote en la medular. En el apartado ofensivo también puede aportar, ya que tiene buen pie en la salida de balón y es capaz de pisar campo contrario generando peligro. «Es un jugador que tiene condiciones para estar en Segunda, pero ha tomado malas decisiones respecto a su futuro», explica que gente ha seguido de cerca la carrera del andaluz, que también destaca por su competitividad y por su capacidad para meter el pie en acciones en las que se está disputando el balón.

El nuevo futbolista del Avilés militó durante su trayectoria profesional en el Córdoba B, Linares Deportivo, Extremadura B, Atlético Sanluqueño, Almería B y Bollullos CF. En el filial cordobés coincidió con el que ahora es el director deportivo blanquiazul, Linares, que en esa época trabajaba como secretario técnico. En su último año llevó la camiseta del San Roque de Lepe, conjunto con el que marcó 2 goles y disputó 27 partidos de Liga -24 de ellos como titular-, sumando 2.164 minutos. También disputó un partido en la Co-



Kevin Bautista. | S. R. L.

pa del Rey y cuatro más en la Copa Federación, donde su equipo llegó hasta las semifinales y donde consiguió marcar un gol más.

«Estoy muy contento de afrontar este nuevo proyecto, con ganas e ilusionado», señaló Bautista, que confía en tener «una gran temporada». «Estoy deseando que empiece a rodar el balón pronto», añadió.

> «Estoy muy contento, deseando que empiece a rodar el balón», afirma el jugador

El fichaje de Bautista se suma a la llegada, hace unos días, de Luis Martínez, central que sustituirá a Íñigo Zubiri. Los blanquiazules han conseguido, además, las renovaciones de Edu Cortina, fundamental para Javi Rozada; y del capitán Natalio, por lo que ya son trece jugadores en la plantilla, ya que gente como Iván Serrano, Trabanco, Mauro o Julio Rodríguez tiene contrato en vigor para la próxima campaña.

Además, el Avilés se está moviendo en el mercado en busca de refuerzos, tanteando la posibilidad de hacerse con Iago Novo, al que ya le han hecho una oferta para se sume al equipo. Los blanquiazules sondean el mercado también en busca de uno o dos delanteros mientras trabajan en posibles rescisiones de contrato, que no se llevarán a cabo hasta tener atado al posible sustituto.

### Oscar Fernández, refuerzo de lujo para la delantera del Marino de Luanco

El ariete llega a Miramar tras anotar 18 goles esta campaña en L'Entregu

El Marino de Luanco ha hecho un refuerzo de lujo. Los gozoniegos se han hecho con los servicios de Oscar Fernández, ariete de L'Entregu que la pasada campaña marcó 18 goles para los entreguinos. Además, estuvo a punto de conseguir el ascenso a Segunda Federación bajo la batuta de Adrián González, aunque finalmente quedaron apeados tras caer ante el filial del Mallorca.

El delantero, que cuenta con experiencia en Llanera, Langreo, Ceares y Roces, es el quinto movimiento veraniego de los marinistas. Esta es la cuarta incorporación del Marino en este verano tras las llegadas de Álex Muñiz, Estébanez

Noé Menéndez y Dailos, a lo que hay que sumar la subida al primer equipo de Hugo Salinas, canterano del club. Además, los gozoniegos ya cuentan en la plantilla con Dennis, Borja Álvarez, Álvaro Merayo, Guaya, Nacho Matador, Lora, Diego Díaz y César García, además del recientemente renovado Guille Pinín. Manel Menéndez, nuevo entrenador marinista, empieza a crear un nuevo núcleo duro con el que empezar a trabajar en tierras gozoniegas.

> Con el fichaje de Oscar Fernández, el Marino ha conseguido, por fin, uno de sus grandes deseos en el mercado: un delantero centro con gol. El año pasado, con Sergio Sánchez como director de orquesta, los gozoniegos sufrieron a la hora de encontrar un hombre que aportase en esa faceta y ahora con-



Óscar Fernández pugna por un balón. O. F.

fían en que el atacante gijonés pueda ser el hombre gol del equipo. Además, la pasada campaña, su hombre estrella arriba, David Grande, se fue al Compostela en enero y su sustituto, Mendi, no acabó de funcionar por diferentes problemas físicos. Ahora, Oscar Fernández está destinado a hacer olvidar todo eso y, con sus dianas, conseguir que el Marino tenga una salvación tranquila.

#### El Llanera ficha al centrocampista Baba Cissé, del Calahorra

El Llanera sigue configurando su plantilla para la próxima temporada, en la que regresa a Segunda Federación. La última incorporación del equipo del Pepe Quimarán es el centrocampista Baba Cissé, que llega procedente del Calahorra, equipo también de Segunda Federación. El club ya había fichado a Alberto Hórreo, Álvaro García, Gonzalo Ardura e Isma Fagir,

#### El Langreo incorpora a Sergio Orviz, que llega del Lealtad

El Langreo afronta una nueva temporada en Segunda Federación y empieza a mover ficha para reforzarse después de una gran temporada en la que se quedaron muy cerca de disputar la promoción de ascenso. El último fichaje del equipo de Ganzábal es el gijonés Sergio Orviz, que puede jugar tanto de pivote como de defensa, que llega procedente del Lealtad.

#### Fútbol | Eurocopa 2024

## Retrato de Georgia: la 75 del mundo está entre las 16 mejores de Europa

España se enfrenta al mismo rival al que ya batió por 1-7 y 3-1 en la fase clasificatoria para el torneo

Joan Domenech Colonia (Alemania)

Fueron 90 minutos de trabajo y 90 de juerga. Los primeros 90 de concentración y los otros de relax. Los 90 de órdenes, instrucciones y gritos desembocaron en otros 90 de cánticos, felicitaciones y alaridos. La frontera se estableció con el pitido final del árbitro suizo Sandro Schärer.

La histórica jornada de Georgia culminó cuando Kochorashvili, el futbolista del Levante, subía al autobús y los responsables de la federación de la UEFA y la organización de Gelsenkirchen hacían una última batida para que ningún jugador hubiera quedado desperdigado en los festejos desatados.

El más sereno de todos era Willy Sagnol, el entrenador, que se lo miraba todo con una sonrisa. «Cuando eres el equipo pequeño de la competición, no tienes nada que perder», reflexionaba el seleccionador georgiano. Sabía de qué hablaba. Completó 14 años de carrera profesional como defensa, los últimos nueve (2000-09) en el Bayern de Múnich, aunque su carrera como técnico no tuvo la estabilidad ni la brillantez de la estantería de títulos. Permaneció cuatro años sin entrenar, desde que dejó el Bayern como asistente técnico, hasta que la federación de Georgia le llamó. Era la 75 del mundo; ahora se ha incrustado entre las mejores 16 de Europa, dicen los resultados.

Sagnol, francés de Saint Etienne de 47 años, disfrutaba del segundo mejor momento como seleccionador de Georgia; el primero tal vez fuera cuando se clasificó para la Eurocopa por primera vez en la vida tras derrotar a Grecia en la segunda eliminatoria de la repesca. En casa, en Tiflis, ante toda la hinchada.

Llegó Georgia a Alemania siendo tercera del grupo de España y llega a octavos siendo tercera del grupo de Portugal, a la que le endosó un disgusto inesperado. Meses después -ni un año se ha cumplido-



Mamardashvili, con los aficionados georgianos. | Efe

se verán las caras Sagnol y De la Fuente, con ambos recordando los dos enfrentamientos de sus equipos. Por distintos motivos. España venció por 1-7 a domicilio, la noche en la que debutó Lamine Yamal y volvió a ganar por 3-1 en noviembre, en Valladolid, la tarde en la que se lesionó Gavi.

«La federación ha hecho un gran trabajo en el desarrollo del fútbol y ahora obtenemos los resultados. No hablo de motivación o disciplina, de jugadores que no solo quieren ganar, sino hacerlo de la manera bonita. Estoy muy contento», explicó Sagnol en la sala de prensa, tras escuchar unos breves aplausos de unos periodistas georgianos mucho más entusiasmados que él. O más extrovertidos.

#### El más feliz del mundo

Como «el hombre más feliz del mundo», se autoproclamó Khvicha Kvaratskhelia, la gran estrella del equipo y del Nápoles, con el que se proclamó campeón del Scudetto en 2023, razón por la cual tiene el sobrenombre de Kvaradona. «Cuando juegas con tu país es especial. Es el día más feliz de mi vida», precisó para evitar la comparación entre las intensidades de los dos triunfos.

Kvaratskhelia se llevó el trofeo del MVP que merecían por igual Giorgi Mikautadze, su compañero de la delantera, que marcó el penalti y le dio la aistencia del 1-0 y Giorgi Mamardashvili, sin cuyas paradas no se concibe el pase a las eliminatorias.

A Kvaratskhelia lo que de verdad le hizo ilusión fue ganar otro trofeo. Se llevó la camiseta de Cristiano Ronaldo, que le saludó afectuosamente antes de empezar el partido, como si reconociera la categoría de crack del otro 7, y no le negó la felicitación al final cuando el georgiano se le acercó otra vez a estrecharle la mano antes de salir disparado hacia el despelote general de su selección. «Estábamos más motivados que Portugal», reconoció Kvaratskhelia.

El malecón

## España y los cocodrilos

Sobre el papel de la selección en la Eurocopa y el camino que tiene por delante

Tan desconcertante es el fútbol que, a veces, ser el mejor puede ser peor. En esta Eurocopa nadie ha relucido más que España, hoy ante una paradoja. Que la especuladora Francia haya sido más rasa de lo previsto deja a la Roja ante un calendario con cocodrilos. Por su camino, Mbappé, Kroos y Cristiano. Por la ruta de la decepcionante Inglaterra y la agónica Italia, rivales más afeitados. Un dato elocuente: en la travesía de España los equipos contabilizan 17 títulos (Mundiales más Eurocopas); en el lado opuesto del cuadro solo ocho (seis de Italia). Países Bajos, la desteñida selección de Koeman, tercera en su grupo, Rumania, Austria o Turquía estarán en semifinales.

Para suerte de España, el equipo llegará a las eliminatorias con mayores convicciones. Luis de la Fuente parece haber dado con el espinazo de forma sensata. Nada de gaseosa. Rodri ya no es aquel central con fórceps con el que quiso experimentar Luis Enrique. Ahora, es lo que es, el mejor medio centro existente, placenta fundamental del City y de España. A su lado, el impactante Fabián. Un futbolista con una zurda categórica que se deja el corazón en los huesos. Jugador al que su técnico del PSG había exiliado de la selección.

A De la Fuente, de perfil poco retumbante, también se le debe el apogeo del inesperado Cucurella y haber aproximado a Pedri a la periferia del gol. Como el mayor rasgo diferenciador de España son dos chavales con turbo, Lamine y Nico, la selección se cuadra por dentro para volar por fuera. Una Roja recreativa y con pensamiento propio. Lo que en materia del taimado fútbol no le garantiza un final feliz,



JOSÉ SÁMANO

pero no hay mejor vía al podio. La primera estación, Georgia, que el pasado ocho de septiembre se llevó una zurra española (1-7). Otros tiempos. Los georgianos han dado un estirón y aquel partido supuso una premonitoria mudanza española. Los extremos titulares –Olmo y Asensio– se lesionaron durante el encuentro. Las alternativas: Nico y Lamine.

España llegó a la cita germana a rebufo del favoritismo de Francia, e

incluso del cartel de Alemania e Inglaterra. La selección de Deschamps, poco lírica, ha alcanzado los octavos a cola de Austria, un conjunto muy rockero, pero que no es el Brasil de Pelé o la Naranja que inmortalizó Cruyff. La anodina Francia, dos goles en tres partidos: uno involuntario (el austriaco Wöber) y otro de penalti (Mbappé). Por encima del galáctico -lastrado por su porrazo nasal-, del seco Griezmann o del extraviado Dembélé, Kanté, de jubilación en Arabia a los 33 años. Con todo, cualquiera quisiera regatear a Francia.

Alemania ha tenido algo más de cuajo. Tras apabullar a Escocia, declinó ante Hungría y acabó líder con el gancho. La selección que afinan los violines de Havertz, Wirth, Musiala y Gündogan terminó rescatada ante Suiza por Füllkrug, el prototipo de panzer alemán de los viejos tiempos. Con todo, nadie querría a Alemania enfrente.

Para disonante, Inglaterra. Todos juntos suman menos que por separado. El abanderado goleador Kane está aislado, Foden no da con el Foden «mvp» del City y Saka no remite al vivificante y perturbador futbolista del Arsenal. Hasta Bellingham no es reconocible, traspapelado por todos los rincones del campo. Entre los cuatro mencionados y Palmer, recluido en el cuarto oscuro, han anotado 140 goles este curso. Ante tanto desvarío, a Southgate le caen cántaros desde la «mediosfera» inglesa. Lineker, Shearer y otros reputados exinternacionales no se cortan la lengua. Con todo, pese a tal trapisonda, cualquiera tendría reparos con Inglaterra.

Por todo, ¿alguien prefiere un cruce con España?

#### Balonmano

## Daniel Bandrés, favorito para entrenar al Unión Financiera Base Oviedo

El técnico aragonés sustituirá a Ricardo Margareto tras el descenso del conjunto carbayón de División de Honor Plata a Primera Nacional

Antonio Lorca Oviedo

El Unión Financiera Balonmano Base Oviedo ya está en marcha
tras el doloroso final de la pasada
temporada, en la que acabaron descendiendo de División de Honor
Plata a Primera Nacional tras la
derrota ante el Barcelona Atlético
en la última jornada y después de
que le dieran por ganado el partido
al Fundación Agustinos, uno de
sus rivales por la permanencia, en
la penúltima jornada de la competición por una alineación indebida
del EON Alicante.

Una de las decisiones importantes que tenía que tomar el club es la de contratar a un nuevo entrenador tras la salida de Ricardo Margareto, que había dirigido al Base Oviedo las tres últimas temporadas, siendo el que llevó al equipo a subir a División de Honor Plata. El técnico elegido por el club de Oviedo, salvo sorpresa de última hora, será el zaragozano Daniel Bandrés. Nacido en 1978, este experimentado entrenador será el encargado de intentar devolver al equipo azul a la División de Honor Plata. La trayectoria de Bandrés en el mundo del balonmano ha estado muy relacionada con la formación, por lo que también podría echar una mano en aspectos como el de la cantera, tan importante en un club como el Base Oviedo.

Como jugador, el zaragozano pasó por diferentes clubes: Balonmano Almozara, Cristo Rey, Balonmano Corazonistas, Balonmano Dominicos y Balonmano Soria. A partir de 1997, Bandrés comenzó a trabajar con la base en instituciones de su ciudad natal como el Sagrada



Daniel Bandrés, entrenador de balonmano, en su etapa en Soria. | BMS

Familia, el Moncayo o el Corazonistas. El salto a equipos sénior lo dio en 2014, pasando a dirigir a equipos como el Balonmano Bardenas, Balonmano Soria y Balonmano Tarazona, estos dos últimos en Primera Nacional. Bandrés también fue seleccionador del equipo de su comunidad autónoma, Aragón, en categoría infantil y cadete, así como formador de entrenadores y director deportivo y cofundador de Campus Balonmano Ebro.

Esta es una de las primeras decisiones que ha tenido que tomar el nuevo director deportivo del equipo ovetense, Richi Díez, que sustituye en esta función a Heriberto Fernández, «Caco», que pasa a centrarse en labores de directivo y de relaciones institucionales. Díez fue jugador del primer equipo hasta su ascenso a División de Honor Plata y desde ese momento se incorporó a labores técnicas, siendo responsable de la sección femenina del club en la pasada campaña.

Uno de los objetivos de Richi Díez ahora que tiene ya casi cerrado al nuevo entrenador será el de configurar una plantilla competitiva y para ello tratar de quedarse con jugadores importantes de la pasada temporada en División de Honor Plata. Entre los que no seguirán está Rubén Rozada, ya que el pivote fue anunciado ya como nuevo jugador del Ademar de León. A buen seguro, habrá otros que por diferentes razones no continúen en la disciplina de un equipo que tiene marcado como principal objetivo regresar a la categoría que acaba de perder.



Carmen García-Calvo, en un partido del Lobas. | OBF

# Carmen García-Calvo seguirá en el Lobas Oviedo

A. L. Oviedo

Carmen García-Calvo, una de las capitanas del Lobas Oviedo, seguirá en el equipo tras el descenso a División de Honor Oro. La lateral toledana iniciará así su novena temporada en el conjunto azul, en el que también es seguro que seguirán Celia Rojo, otra de las capitanas, y Teresa Rodríguez. En el capítulo de bajas, Aida Palicio ya anunció su retirada, y la máxima goleadora del equipo el pasado curso, Elena Martínez, fichó el Atlético Guardés. Andrea Zulet y Amaya Arroniza fichan por el Ciudad Imperial, de División de Honor Plata, y Danae Martínez, por el Icasa Boadilla, de Oro.

La División de Honor la próxima temporada será de 14 equipos y los dos primeros, sin play-off, subirán.

#### CICLISMO



XAVI MESTRE GANA LA MONTAÑA CENTRAL. El ciclista valenciano Xavi Mestre se impuso en la prueba júnior de la Vuelta a la Montaña Central.

FÚTBOL

#### El campo del El Cristo toma el nombre del popular «Gemelu»

El campo de fútbol situado en las instalaciones de El Cristo, en Oviedo, toma el nombre de Eduardo Barredo González, «el Gemelu», popular técnico de Regional que descubrió ayer la placa en un acto de reconocimiento al que asistieron personajes de la política y el fútbol. Allí estuvieron José Ramón Cuetos Lobo, presidente de la Federación Asturiana; Juan Cofiño, presidente de la Junta General del Principado, y Manuela Fernández, directora general de Deportes, entre otros.



Los asistentes al acto aplauden al «Gemelu» después de descubrir la placa con el nuevo nombre del campo de El Cristo. | Fernando Rodríguez

#### **Baloncesto** | Primera FEB

#### Francisco Amarante

Jugador del Alimerka Oviedo

# «Quería una segunda oportunidad en esta liga y en este club; me la dieron y la tomé»

«Para mí teníamos un equipo para haber llegado al play-off, y es el objetivo que queremos alcanzar»

> Antonio Lorca Oviedo

A principios de junio, con la temporada recién acabada para el Alimerka Oviedo Baloncesto, el club realizó en Pumarín unos entrenamientos en los que estuvieron los jugadores renovados para la próxima temporada, posibles incorporaciones y otros del equipo de Liga EBA. Entre los que habían renovado su compromiso por el club estaba un caso especial, el de Francisco Amarante (Aveiro, 2000), que seguirá en el equipo después de una temporada muy complicada, condicionada por las lesiones. Da la sensación de que a las dos partes, equipo y jugador, les quedó pendiente algo y llegaron al acuerdo de resolverlo en una próxima temporada en la que los jugadores que continúan se marcan objetivos muy ambiciosos.

#### -Da La sensación es que el grupo que formaron la pasada temporada fue clave para que el equipo cumpliera los objetivos.

-Es la realidad. Tenemos un ambiente muy bueno, somos buena gente, amigos unos de los otros y eso creo que se nota.

#### -¿Para usted fue una temporada difícil?

-Sí, un poco, al principio de lesionarme me costó, quería estar con ellos, pero fue lo que pasó y solo queda mirar adelante.

 Le costó empezar porque llegó con problemas físicos y cuando mejor estaba se volvió a lesionar. ¿Fue muy duro?

–Cuando me sentía bien, cuando estaba dentro del equipo, en forma, me volvió a pasar; pero es lo que tiene el deporte.

#### -Es interesante que siga después de un año tan complicado.

 Venía aquí con el foco de probar en esta liga, de intentar ver qué puedo hacer; creo que puedo mejorar mucho aquí, en esta liga, en este club, con este entrenador, con estos compañeros y por eso decidí que seguir era el mejor camino ya que había tomado antes la decisión de venir y por eso no quería salir de aquí sin probar, sin tener las sensaciones de que lo hice. Si no puedo, probaré otras cosas, pero creo que puedo ayudar y quería ayudar a este club, darme una segunda oportunidad, me la dieron, quería tomarla y la tomé.

#### El club también piensa que usted puede aportarle cosas.

-Tuvimos una sensación parecida y por eso me dio la confianza de quedarme y esta oportunidad.

-Hablando con sus compañeros, todos dicen que se quedaron con la sensación de que podían haber jugado el play-off y ahora se lo marcan como objetivo. ¿Se pasan de ambiciosos? ¿Usted también tiene esa idea?

-Yo, sin duda, para mí este año teníamos un equipo para haber llegado al play-off, pasaron cosas y no lo conseguimos. El próximo año es un objetivo que queremos alcanzar, sin duda, es mi ambición y creo que podemos hacerlo.

#### -Eso es algo que no les pide nadie en un club humilde.

–No nos lo pide nadie, pero nosotros, el grupo, tenemos esa ambición, y queremos estar ahí.

-¿Lo hablan entre ustedes? -Sí, claro, nosotros queremos estar en esos momentos; si el ambiente es tan bueno aquí, jugar un play-off en Pumarín, que está todo siempre lleno, que hay un ambientazo en los partidos, es eso lo que queremos. Tener esa oportunidad de alcanzar ese objetivo es por lo que trabajamos todos los días. El grupo tiene esa ambición.

#### -Se habla de que usted es un jugador versátil. ¿Se siente así?

 Puedo ayudar en varios aspectos, Javi (Rodríguez, entrenador del equipo) tiene confianza en mí para ponerme en varias posiciones, yo intento hacerlo lo mejor que puedo, ayudar al equipo, si me necesitan en otra posiciones lo intento hacer lo mejor que sé.

#### -¿Dónde se siente más cómodo en el campo?

-Jugando de dos, de escolta y alero, de base jugué muchos años también, me siento también confortable, pero donde estoy más cómodo es de alero y de escolta.

#### -Para Javi usted era uno de los manejadores del equipo.

–Sí, creo que sí, siempre jugué un poco de base, jugaba «pick and roll», manejaba, me siento bien también y creo que lo puedo hacer.

-¿Qué le gusta de Javi como entrenador?

-Ha sido muy importante para

que me quedara, creo que me puede ayudar mucho para crecer como jugador, en aspectos del juego, mentales, de conocimiento del juego; puedo aprender mucho con él, me gusta como gestiona todo, creo que es muy buen entrenador y que nos puede ayudar a todos.

#### -¿Pasará las vacaciones en Aveiro?

–Sí, creo que este año me voy a quedar ahí.

#### -Haga de embajador de la «Venecia» de Portugal.

-Invito a la gente de Oviedo a que vaya a Aveiro, es una ciudad muy guapa, tiene de todo, una playa muy bonita, no tiene montaña como aquí pero sí buena comida, como aquí; en verano está muy bien, invito a la gente de Oviedo a que vaya a conocerla.

GIMNASIA

## Los gimnastas del Grupo suman 15 medallas en el Nacional de artística

Los gimnastas del Grupo Covadonga lograron 15 podios en el Campeonato de España disputaro en Pamplona. Marco Sebastiani logró tres medallas
en Base 2; Lucas Martínez fue 3º en la general individual y suma 3 medallas por aparatos en prebenjamín; Samuel Rodríguez en esta misma categoría ssumó una medalla; Martín Sánchez sumó dos medallas en alevín; Hugo Bastián fue Subcampeón de España en la General Individual sumando
también 3 medallas por aparatos y su compañero en esta categoría Alberto
Toranzo se proclamó campeón de España en anillas. | J.J.

Los gimnastas del Grupo posan con sus medallas junto a su entrenador. | RGCC



PIRAGÜISMO

#### Asturias, en las finales del Europeo júnior y sub-23

Alberto Llera (El Sella) pasó a la final A de K-1 500 del Europeo sub-23, en Bratislava. También el K-4 500, con Richard García y Ernesto Goribar (El Sella), Rubén García (Atlética) y Manu Rivas (Tudense). Yaiza Novo (Los Gorilas), en el K-1 500 y en el K-4 500; Rubén Escudero (Grupo), en el K-4 500 júnior. | J.M.C.

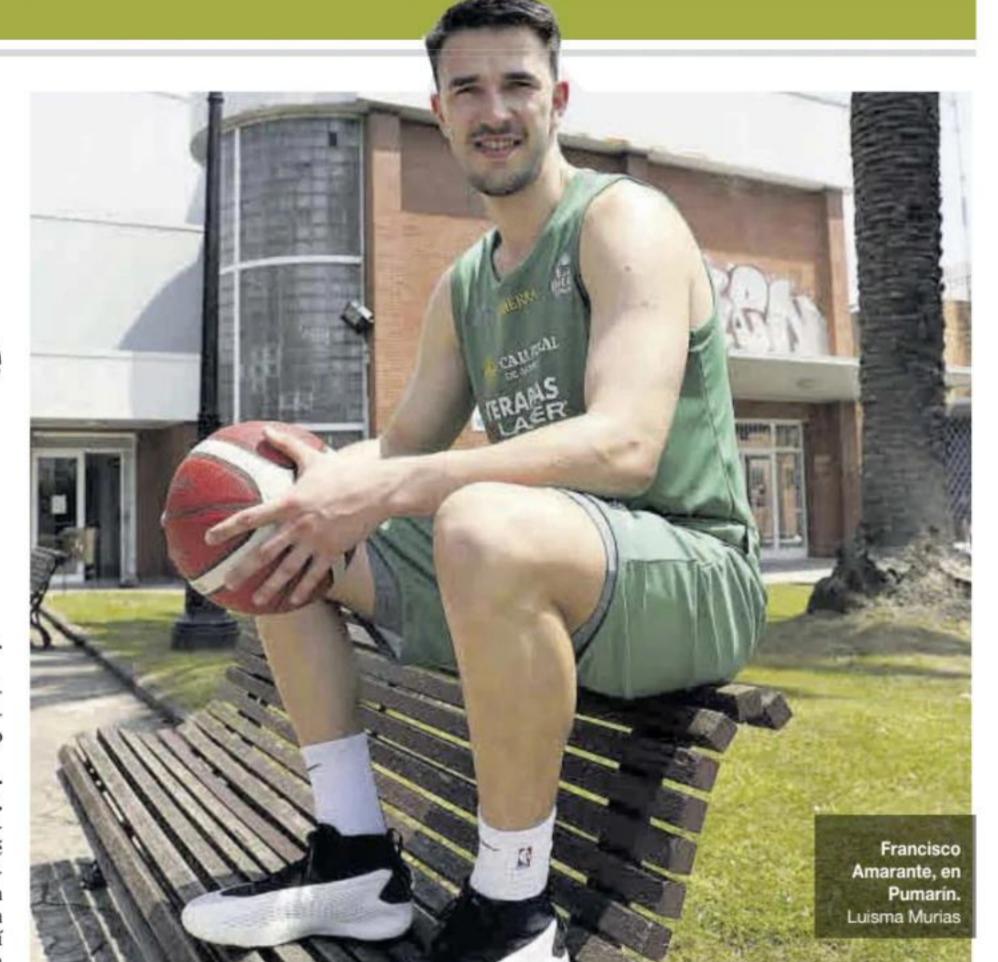

Coordina: C. M. agenda@lne.es agendagijon@epi.es

Santos: Ireneo, Argimiro, Pablo I Papa, Heimerado y Vicenta Gerosa

#### Oviedo

OFIL y OSPA. Oviedo Filarmonía (OFIL) y la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) actúan a las 20.00 horas en el segundo concierto extraordinario por el 25.º aniversario del auditorio Príncipe Felipe. Participan Lucas Macías (director), Dame Sarah Connolly (mezzosoprano) y los coros Aurum y Peques LDO con Elena Rosso como maestra de coro. Se interpretarán obras de Mahler.

Matadero Uno. La librería Matadero Uno acoge, a las 19.00 horas, la presentación del libro «Días sin rostro», de Avelino Fierro. Le acompaña en el acto José Luis García Martín. Entrada libre.

Sala Borrón. La Sala Borrón (c/ Plácido Arango, 3) acoge hasta el 10 de julio una exposición de la Escuela Municipal de Artes Plásticas y Escénicas. Se trata de una muestra de pintura titulada «Mirar 2 veces», que habla del placer del descubrimiento al volver a apoyar nuestra mirada sobre algo ya visto y encontrar algo nuevo: dos disciplinas juntas, dos elementos a la vez, dos maneras de acercarte, dos lecturas. Horario: de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Sábados, domingos y festivos cerrado. Acceso libre.

Espacio 451. La muestra «Realidad o sueño», de Virginia Paradise, permanece expuesta hasta el 7 de julio en el Espacio 451 (Mon, 26). El horario de la galería es de martes a viernes, de 17.15 a 20.00 horas. Acceso libre.

Semana de la hamburguesa. La Ruta de los Vinos de Oviedo acoge la I Edición de Burger Week hasta el domingo 30 de junio, con once participante: Contienda, Competencia, Bioko La Movida, La Lola, La Ronda, Giro 360°, Secreto a Voces, Vinoteo, El Valle y Media Cancha.

## agenda 28 de junio Faltan 86 días para el otoño

Una ardilla roja, esguil, esguilu o esquil, comiendo nísperos en un jardín de Ceceda (Nava). Belén Alonso

#### **EL RELOJ DE LA NATURALEZA**

#### **NÍSPEROS EN EL MENÚ**

La ardilla roja es una gran consumidora de frutos, en particular frutos secos y, concretamente, piñones, en cuya extracción de las piñas de las coníferas se halla especializada. Pero, al mismo tiempo, se trata de una especie versátil y oportunista, capaz de adaptarse a distintas circunstancias y de aprovechar nuevos recursos. Así, un individuo que frecuenta desde hace meses un jardín en Ceceda (Nava) muestra debilidad por los nísperos japoneses, este año con una abundante cosecha. Esta fruta exótica, de pulpa dulce y rica en azúcares, también es consumida con delectación por las palomas torcaces.

Teléfono 985 87 10 21

Por: Luis Mario Arce

#### Presentación en el Club LA NUEVA ESPAÑA

El Club LA NUEVA ESPAÑA (Leopoldo Calvo-Sotelo, acoge, a las 19.30 horas, la presentación oficial del disco «El sonido de la vida», del toledano afincado en Asturias, Carlos Sánchez. Se trata del guitarrista oficial de la peña «Enrique Morente» de Oviedo y el acto será presentado por la presidenta de la peña, Soledad González. El artista también interpretará alguno de los temas del nuevo álbum. Entrada libre.

Exposición en Trascorrales. La Sala de Trascorrales acoge hasta el 30 de junio la muestra «Stefan Zweig, autor universal», una iniciativa del Foro Cultural de Austria. Horario: de lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Acceso libre.

Ocio

Exposición en la Universidad. La sala de exposiciones del edificio histórico acoge hasta el 28 de julio la muestra «En esencia. Naturaleza, palabra y sonidos», de la artista asturiana Consuelo Vallina. El horario de la visita es de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; los sábados, de 10.30 a 19.30 horas, y los domingos, de 10.30 a 14.30 horas.

Escuela de Sostenibilidad. La Escuela Municipal de Sostenibilidad organiza una exposición de acuarelas de mariposas que habitan en los espacios naturales protegidos de Asturias. La exposición se puede visitar de forma gratuita en el Aula de la Naturaleza de la antigua estación de tren de La Manjoya hasta el 31 de julio, los viernes, de 16.30 a 19.30 horas; sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas, y domingos, de 10.00 a 14.00 horas. Entrada libre.

Exposición de Playmobil. Las figuras de Playmobil vuelven al Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano con «Mini épica en Covadonga. La batalla Playmobil». Los profesores Juan Luis Díez Martínez y Juan Luis Alonso Aristizábal son los autores del montaje, que se puede visitar de forma gratuita hasta el 29 de septiembre de miércoles a domingo, de 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Visitas a la Catedral. La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro, con la entrada general a un precio de 9 euros. El

horario es de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.00 horas. La torre de la Catedral también está abierta a las visitas, que son acompañadas, pero no guiadas. Están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

#### Gijón

Gijón Bonito. El actor Alberto Rodríguez se encarga de hacer el pregón del Festival Gijón Bonito a las 20.00 horas en el restaurante Patio de la Laboral. El arranque del festival gastronómico y de ocio incluye actuaciones del grupo folclórico «Trebeyu» y el grupo de gaitas «Saxum».

Orgullín del Norte. Arranca el Orgullín del Norte con el izado de la bandera multicolor a las 19.30 horas por la madrina del evento, Abril Zamora. A las 20.00 horas el primero de los «cafés desviados» organizados por Xega, cena y actuaciones musicales.

Fiestas en Jove. Arranca el fin de semana festivo en Jove con una verbena, a las 22.30 horas, amenizada por la Orquesta Assia.

Fiestas en El Polígono. Los festejos organizados por la asociación vecinal «Evaristo San Miguel» incluyen hoy una fiesta de la espuma a las 18.30 horas, y entrega de premios de dibujo como prólogo a la lectura del pregón, que leerá la cocinera Lara Rodríguez a las 20.00 horas. Luego, entrega del premio «Vecino del año» a Aquilino Prada Vallejo, y música con Vicente Díaz y el «Dúo Capricho».

Libro. Presentación del libro «La anomalía», de Carlos López Juan, a las 19.00 horas en el Centro de Cultura Antiguo Instituto.

#### Conciertos en Gijón

El Festival Metrópoli estrena su programación con dos conciertos en la jornada inaugural. A las 21.00 horas actuará el rapero de origen madrileño Reality, y a las 22.30 horas será el turno del dúo de raperos también procedente de Madrid «Natos y Waor».

> Fiestas en Castiello. Con el repique de campanas a cargo de Alfredo Meana comienzan a las 21.00 horas las fiestas de San Pedro en Castiello de Bernueces. Luego, verbena.

> Arturo Fernández. A las 19.00 horas en la Escuela de Comercio tendrá lugar «Recordando a Arturo Fernández», un acto organizado por el Ateneo Jovellanos.

> Palacio de Revillagigedo. La exposición «Orto y Ocaso. Vidrio y loza en Gijón, siglos XVIII y XX» se puede visitar hasta el 8 de septiembre en el Palacio de Revillagigedo, de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. La muestra está compuesta por 608 piezas del Museo Casa Natal Jovellanos y del Muséu del Pueblu d'Asturies.

> Antigua Rula. Hasta el 30 de junio se ofrece una exposición de pinturas de Pep Segura. Los horarios de visitas son de lunes a jueves, de 18.00 a 20.30 horas, y de viernes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.30 horas.

> Museo Evaristo Valle. Hasta el 30 de junio está abierta al público la muestra «Javier del Río, íntimo». Los horarios de visita son de martes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas; sábados, de 17.00 a 20.00 horas; y domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Barjola. Hasta el 4 de agosto se puede visitar la exposición colectiva «Miraes 2024. XX Muestra de la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos 2024». Y hasta el 1 de septiembre está abierta la muestra «La salvación de la carne», de Daniel Verbis. El horario de visita es de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas; y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Pasa a la página siguiente

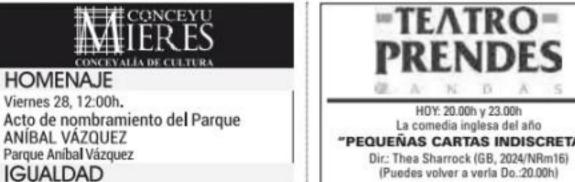

Viernes 28, 16:30h.

Taller formativo: "Machismo y medios de comunicación", Iván Gómez Beltrán Casa de la Mujeres

VISITA GUIADA

Sábado 29, 10:00 a 17:00h. Excursiones medioambientales: Jardín Botánico Atlántico (Gijón) C/ Manuel Llaneza

www.mieres.es







Viene de la página anterior

Muestras fotográficas del Ateneo Obrero. Hasta el 30 de junio se puede ver la muestra «Autorretratos e identidad» en la Biblioteca Pública Jovellanos, enmarcada dentro del ciclo «DeFoto». Y hasta el 14 de julio, el Museo Barjola se expone «Un lugar en el mundo», de Juan Teixeira, Álex Zapico y Al Rahman Hani Al Qadie Al Kahlot.

Galería Llamazares. Hasta mañana está abierta al público la exposición «Libro muerto», de Paco Cao. Los horarios de apertura son de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, con apertura solo por la tarde los lunes y únicamente por la mañana los sábados.

Galería Bea Villamarín. Hasta el 3 de agosto se puede disfrutar de la exposición «San Lorenzo», de J. M. Quiñones, de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados de 11.00 a 14.00 horas.

Fundación Alvargonzález. Hasta hoy, 28 de junio, se puede visitar la exposición «Reflejos orientados», de Pablo Fuente Cueto, de lunes a viernes, de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas, y los sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

#### Avilés y comarca

Fiestas de San Pedro de Rivero. Habrá cuentacuentos a las 17.00 horas, entrega de bollo y sidra a los socios de 19.00 a 21.00 en los caños de Rivero y actuación del grupo «Caramelo» a las 22.00 horas.

Fiestas de San Pablo de La Luz. Con motivo de las fiestas, habrá un coloquio en la biblioteca de La Luz titulado «En clave iberista» a las 19.00 horas. A las 21.30 horas, desfile de moda en el recinto ferial (aparcamiento del centro de salud), y a las 22.30 horas, actuación del DJ Rubén Segovia y «Novo North».

Festival de Cultura Urbana de Avilés «Sinter». La plaza de Pedro Menéndez acoge el festival hasta el 30 de junio. Hoy, desde las 9.00 horas, Liga Nacional de Grafiti; la pista de La Exposición acoge talleres de skate y BMX a las 17.00 horas y a las 19.00 habrá exhibición de BMX con Daniel Peñafiel «Narán», Guelo Monzón; David Carmona «Monkiki».



Festival Fin de Cursu

Música Tradicional

Banda Gaites Güestia Grupu Bail.le La Flor de Xanzaina

> Gaita, tambor, bail.le, pandereta, cantu, timbal y caxa

www.aytolena.es 985 49 11 57

Cuentacuentos con «Saltantes Teatro». Será en la Casa de Cultura a las 12.00 horas.

Danza prima de San Pedro. Comienza a medianoche en El Parche.

Inauguración de una muestra fotográfica en el Niemeyer. La sala de fotografía del Centro Niemeyer acogerá a las 19.00 horas la inauguración de la exposición de fotografía «De Tokyo Blues hacia Gritos Sordos», del artista brasileño Miguel Rio Branco, que se podrá visitar hasta el 3 de noviembre.

Goya en el Niemeyer. La cúpula del centro cultural de la ría acoge hasta el 22 de septiembre la exposición «Goya - Ni más ni menos», comisariada por María Toral. Horario: de lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

La Casa de las Mujeres. «Cambiemos la mirada, el antigitanismo es delito» es la muestra que se puede visitar hasta hoy, 28 de junio, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y por las tardes si no hay actividades. La exposición recorre la historia del pueblo gitano en la península Ibérica.

Casa de Cultura de Avilés. Exposición «Mujeres artistas en la Colección Pérez Simón». La muestra la forman 17 obras (13 pinturas y 4 esculturas) realizadas por artistas contemporáneas, del pasado siglo y de este. El horario de visita es de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas. Hasta el 22 de septiembre.

Exposición de cómic: «Las baladas de Zapico». Permanece expuesta en la Sala de Cómic de Avilés «Las baladas de Zapico», que recoge la trayectoria de uno de los autores más reconocidos de España, el asturiano Alfonso Zapico. Abre hasta el 28 de julio de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 18.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas.

La polifacética artista Alba Sanz de la Cal expone varias de sus creaciones en la sala Bocana. La sala de exposiciones Bocana del hotel La Serrana acoge una muestra multidisciplinar de la artista Alba Sanz de la Cal compuesta por catorce cianotipias, seis grabados, quince acrílicos y una acuarela. Acompañando a esta producción artística de corte «clásico» también se muestra una colección de alpargatas de cuña decoradas en acrílico y unas bolsas de tela serigrafiadas. Abre de 10.00 a 22.00 horas.

«Amador entrañable» en el CMAE. El Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE (Llano Ponte, 49) acoge hasta el 29 de agosto la exposición «Amador entrañable», que reúne una treintena de esculturas que sumergirán al público en la obra del artista cangués. Se puede visitar de martes a domingo, de 18.00 a 21.00 horas.

Exposición fotográfica «Image Cities» en el Niemeyer. El proyecto «Image Cities», de la fotógrafa Anastasia Samoylova, puede verse en la plaza del Niemeyer hasta el 13 de septiembre, bajo el comisariado de Victoria del Val. Con una treintena de fotografías de gran formato de anuncios publicitarios.

Paseos en barco por la ría de Avilés. De martes a domingo, con seis pases al día. La embarcación tiene una capacidad máxima de 22 personas a bordo, que deberán ser mayores de 4 años de edad. Los viajes parten a las 11.00, 12.15, 13.30, 17.00, 18.15 y 19.30 horas.

#### Las Cuencas

Fiestas en La Felguera. Hoy empiezan las fiestas de San Pedro de La Felguera. A las 12 horas será el chupinazo en el parque Pinín. A las 12.30 se inaugurará la alfombra de flores de la iglesia, y hasta las 14.00 horas y de 17.00 a 22.00 las charangas y bandinas animarán las calles. A las 18.00 horas, en el parque Viejo habrá exhibición de artes marciales. A las 20.00 horas, en el teatro, será el pregón, que pronunciará la periodista Cecilia Iglesias. A las 23.00 horas la primera verbena contará con la orquesta «Tucan Brass».

Fiestas en Ladines, Sobrescobio. La localidad coyana de Ladines celebra sus fiestas de San Pedro. Hoy a las 20.30 horas habrá maratón de tute y parchís.

«Cuídate en gana», presentación de libro en Moreda. Esta tarde a las 19.00 horas se presenta en el Centro Cultural de Moreda (Aller) el libro «Cuídate y gana (Entrenamiento físico, nutrición y lesiones)», de José Vicente Alonso.

Severina García expone su obra en Sotrondio. El espacio La Plaza acoge hasta el 30 de junio una muestra de pinturas que presenta al público por primera vez la artista residente en Blimea Severina García Coto y en las que predomina acrílico sobre lienzo, aunque hay alguna obra de técnica mixta.

«Ferramienta minera» en Aller. La residencia de mayores que el Montepío de la Minería tiene en Felechosa acoge hasta el 30 de junio la exposición «Ferramienta minera», en el horario de apertura a visitas de la residencia.

Exposición «Onirica ()» en el Pozu Santa Bárbara. El Pozu Santa Bárbara de Turón (Mieres) acoge hasta el 28 de julio una nueva exposición artística de carácter internacional. En este caso, la muestra «Onirica ()» es fruto del trabajo del colectivo artístico italiano Fuse\*. El horario general de visitas es de martes a viernes, de 16.00 a 21.00 horas, y sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. La entrada es gratuita.

«Fútbol para la esperanza», exposición en Mieres. La sala de exposiciones del Mieres Centru Cultural acoge hasta el 30 de junio la exposición «Fútbol para la esperanza», un proyecto de Ofelia de Pablo y Javier Zurita. El horario de visita es de miércoles a viernes, de 16.00 a 19.30 horas, y sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.30 horas.

Exposición aniversario sobre los clicks en El Entrego. El Centro de Encuentros y Creatividad El Trabanquín, en El Entrego, acoge hasta el 30 de junio una exposición sobre los clicks de Playmobil con más de 25.000 figuras, con motivo de la conmemoración de los 50 años de este popular juguete. El horario es los viernes, de 16.30 a 20.30 horas, y los sábados y domingos, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas. El precio de las entradas es de 6 euros para los adultos, 4 para los niños. Los menores de 3 años entran gratis. Para más información y reservas para grupos, el teléfono de información es el 684686670, de 10.00 a 14.00 horas.

#### Centro

Charla-coloquio en Noreña. La Casa de Cultura de la Villa Condal acoge a las 19.00 horas la charla-coloquio titulada «El teatro LGTBI», a cargo de Javier Liñera. Partiendo de dos textos teatrales, «Barro rojo» y «Yo no quiero ser Sylvia Rivera», se hablará de las obras en las que la temática sea LGTBI y sobre cómo se ha planteado este tema en la literatura dramática contemporánea.

Exposición en Nava. La sala de exposiciones de la Casa de Cultura Marta Portal de Nava acoge hasta hoy, 28 de junio, la muestra fotográfica «Un mundo oculto bajo tus pies», que se puede visitar de lunes a viernes, de 10.30 a 13.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas.

Exposición en Grado. La muestra fotográfica «Todavía la Tierra», de Marta Areces, podrá verse en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura hasta el 30 de junio en horario de lunes a domingo, de 10.00 a 20.45 horas (los sábados y domingos se cierra de 14.00 a 15.00 horas).

Exposición en Villaviciosa. La sala de exposiciones de la Casa de la Casa de los Hevia de Villaviciosa acoge hasta el 5 de julio, la exposición «26 años del Plan Director de la Catedral de Oviedo». Se puede visitar de lunes a domingos, de 10.00 a 14.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Parque de la Prehistoria de Teverga. Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. Además, el museo acoge la exposición temporal «Mensajes en los abismos. Arte esquemático en Fresnéu» hasta el 30 de junio, El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y los fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas (lunes y martes, cerrado).

#### Oriente

La voz de Grande Covián en Colunga. La Sala Loreto acoge a las 18.30 horas un acto organizado por la Fundación Grande Covián, con motivo del 115.º aniversario del nacimiento en Colunga del médico, científico, nutricionista y profesor, en el que su voz volverá a nacer gracias a la inteligencia artificial. Intervienen José Angel Toyos (alcalde de Colunga), Carlos Guardado (Patrono de la Fundación Grande Covián) y Daniel López Acuña (Epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud-OMS).

Exposición en Ribadesella. La Casa de Cultura de Ribadesella acoge hasta mañana la muestra «Con un lápiz», de Irene Zaragoza González, exposición de animales y retratos para cuya realización la artista ha empleado únicamente lápices. El horario de la sala de exposiciones es de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición en Cangas de Onís. La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge hasta 12 de julio la exposición «Un verano en Asturias», de Eva Boilley. El horario de la sala de exposiciones es de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

#### Occidente

Concierto en Belmonte. El parque público de Belmonte acoge a las 18.00 horas el concierto de José María Aladro «Canciones en la memoria», un espectáculo musical con versiones de temas muy conocidos de Sabina, «Los Secretos», «Fito», «Alaska», «Gabinete Caligari», «Los Ronaldos...

Exposición en Cangas del Narcea. La sala de exposiciones de la Casa de Cultura Palacio de Omaña de Cangas del Narcea acoge hasta mañana la muestra «La imaxe, lo tapecío», de Pablo Casanueva». Horario de visita: de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.30 horas.

Exposición en La Caridad. La sala de exposiciones del Ayuntamiento de El Franco acoge hasta el 30 de junio la muestra «Corazón verde», de Juanma Tapia, que está disponible de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas. Las visitas fuera de horario pueden concertarse llamando al 618882326.

Exposición en Navia. El Espacio Cultural El Liceo acoge hasta el 14 de julio una exposición de pintura con obras de Taller Garvaz, bajo el título «Manos creativas», y de Carmen Fernández, de Andés, bajo el título «Miradas cercanas». La muestra se puede visitar de martes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas, y de lunes a jueves, también de 17.00 a 19.00 horas. Entrada libre.

#### El tiempo

Fuerza viento

#### Hoy, en ASTURIAS:

Cielos cubiertos. Brumas y nieblas dispersas en la Cordillera, sobre todo al principio y al final del día. Lluvias débiles dispersas por la mañana, que por la tarde irán acompañadas de chubascos y







Domingo,

alguna tormenta ocasional en la Cordillera. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso.



#### Índice de radiación ultravioleta:

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >

|   | tice<br>ndias | máx |    | % Prob.<br>Iluvia | incer | lice<br>ndios | máx |    | % Prob.<br>Iluvia | - | lice<br>ndios r    | náx n |    | 6 Prob.<br>Huvia |
|---|---------------|-----|----|-------------------|-------|---------------|-----|----|-------------------|---|--------------------|-------|----|------------------|
| 1 | Allande       | 18  | 13 | 95                | 1     | G. Salime     | 20  | 13 | 75                | 1 | Quirós             | 21    | 14 | 100              |
| 1 | Aller         | 20  | 14 | 100               | 1     | Ibias         | 24  | 14 | 35                | 1 | Regueras           | 19    | 16 | 95               |
| 1 | Amieva        | 20  | 14 | 100               | 1     | Illano        | 19  | 14 | 70                | 1 | Ribadedeva         | 20    | 17 | 85               |
| 1 | Avilés        | 20  | 17 | 10                | 1     | Illas         | 19  | 16 | 65                | 1 | Ribadesella        | 20    | 17 | 90               |
| 1 | Belmonte      | 20  | 15 | 100               | 1     | Langreo       | 20  | 15 | 100               | 1 | Ribera             | 20    | 16 | 100              |
| 1 | Bimenes       | 19  | 15 | 95                | 1     | Laviana       | 21  | 15 | 100               | 1 | Riosa              | 20    | 15 | 100              |
| 1 | Boal          | 16  | 13 | 80                | 1     | Lena          | 22  | 15 | 100               | 1 | Salas              | 18    | 14 | 100              |
| 1 | Cabrales      | 21  | 15 | 90                | 1     | Valdés        | 19  | 17 | 95                | 1 | SMRA               | 20    | 15 | 100              |
| 1 | Cabranes      | 19  | 15 | 90                | 1     | Llanera       | 19  | 16 | 80                | 1 | S. M. Oscos        | 17    | 12 | 65               |
| 1 | Candamo       | 20  | 16 | 80                | 1     | Llanes        | 20  | 17 | 80                | 1 | S. E. Oscos        | 19    | 15 | 60               |
| 1 | C. Narcea     | 21  | 14 | 100               | 1     | Mieres        | 21  | 16 | 100               | 1 | S. T. Abres        | 19    | 15 | 95               |
| 1 | C. Onís       | 20  | 15 | 95                | 1     | Morcín        | 20  | 16 | 100               | 1 | S. Adriano         | 20    | 15 | 100              |
| 1 | Caravia       | 19  | 16 | 95                | 1     | M. Nalón      | 19  | 16 | 10                | 1 | Sariego            | 19    | 15 | 90               |
| 1 | Carreño       | 20  | 17 | 10                | 1     | Nava          | 19  | 15 | 90                | 1 | Siero              | 19    | 15 | 100              |
| 1 | Caso          | 21  | 14 | 95                | 1     | Navia         | 19  | 16 | 35                | 1 | Sobrescobio        | 21    | 15 | 85               |
| 1 | Castrillón    | 20  | 17 | 15                | 1     | Noreña        | 19  | 16 | 100               | 1 | Somiedo            | 24    | 13 | 100              |
| 1 | Castropol     | 19  | 17 | 30                | 1     | Onís          | 20  | 15 | 90                | 1 | S. Barco           | 20    | 16 | 80               |
| 1 | Coaña         | 18  | 16 | 35                | 1     | Oviedo        | 19  | 16 | 100               | 1 | Tapia              | 19    | 17 | 20               |
| 1 | Colunga       | 20  | 16 | 90                | 1     | Parres        | 20  | 16 | 95                | 1 | Taramundi          | 18    | 14 | 90               |
| 1 | Corvera       | 20  | 16 | 10                | 1     | P. Alta       | 20  | 16 | 80                | 1 | Teverga            | 22    | 14 | 100              |
| 1 | Cudillero     | 19  | 16 | 10                | 1     | P. Baja       | 21  | 17 | 50                | 1 | Tineo              | 18    | 14 | 100              |
| 1 | Degaña        | 25  | 13 | 95                | 1     | Pesoz         | 21  | 14 | 80                | 1 | Vegadeo            | 18    | 16 | 90               |
| 1 | El Franco     | 19  | 16 | 25                | 1     | Piloña        | 20  | 15 | 100               | 1 | Vill. Oscos        | 16    | 12 | 60               |
| 1 | Gijón         | 20  | 17 | 0                 | 1     | Ponga         | 21  | 14 | 100               | 1 | Villaviciosa       | 20    | 17 | 90               |
| 1 | Gozón         | 20  | 17 | 10                | 1     | Pravia        | 20  | 16 | 80                | 1 | Villayón           | 16    | 14 | 90               |
| 1 | Grado         | 20  | 16 | 95                | 1     | Proaza        | 20  | 15 | 100               | 1 | Yernes<br>v Tameza | 17    | 13 | 100              |

4 Muy alto 5 Extremo Riesgo: 1 Bajo 2 Moderado 3 Alto

y Tameza

| Pleamar            | ( )                |                                   | La luna                           | FASES LUNARES:<br>Hoy: menguante.<br>Sábado, 6 nueva.<br>Domingo, 14: creciente. |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 10.14 h<br>22.38 h | 03.54 h<br>16.15 h | Sale: 06.43 h<br>Se pone: 22.08 h | Sale: 01.53 h<br>Se pone: 14.01 h |                                                                                  |

#### En España



#### Cine

LA NUEVA ESPAÑA no se hace responsable de las posibles variaciones en la cartelera

#### C. C. Los Prados

Bad Boys: Ride or Die 17.20 - 19.45 -22.20

Casa en Ilamas 18.00 - 20.20

Del revés 2 (Inside Out 2) 16.15 - 16.30 - 16.45 - 17.00 - 17.15 - 17.30 - 18.25 -18.40 - 18.55 - 19.10 - 19.25 - 20.35 -20.50 - 21.05 - 21.20 - 21.35 - 22.45

Del revés 2 (Inside Out 2) (VOSE) 21.50 Del revés 2 (Inside Out 2) (3D) 19.40

Horizon: An American Saga - Capítulo 1 17.45

Horizon: An American Saga - Capítulo 1 (VOSE) 21.15

Kinds of Kindness 18.30

Kinds of Kindness (VOSE) 21.45

Los vigilantes 22.35 Memory 17.05

Un lugar tranquilo: Día 1 18.05 - 19.15 - 20.15 - 21.25 - 22.25

#### Cartelera Foncalada

Casa en llamas 17.30 - 22.20

Del revés 2 (Inside Out 2) 16.00 - 17.20 - 18.00 - 19.30 - 20.00 - 22.00

El viaje de Chihiro (VOSE) 20.00 - 22.20 Kinds of Kindness 17.00

Kinds of Kindness (VOSE) 19.20 - 21.30

#### C. C. La Calzada

Amigos imaginarios 16.30

Bad Boys: Ride or Die 17.00 - 19.30 -22.00

Casa en llamas 21.15

Del revés 2 (Inside Out 2) 2DSJ 17.15 -19.50

#### Del revés 2 (Inside Out 2) 16.15 - 17.00 - 18.25 - 18.55 - 19.25 - 20.35 - 21.05 -21.35 - 22.45

Del revés 2 (Inside Out 2) 3D 16.45 Detective Conan: The Million-dollar

Pentagram (VOSE) 18.45 El reino del planeta de los simios 18.25 Horizon: An American Saga - Capítulo 1

Kinds of Kindness 18.30 - 21.45 Nausicaă del Valle del Viento 16.00 Un lugar tranquilo: Día 1 16.15 - 18.05 - 20.15 - 21.25 - 22.25

#### Autocine

17.45 - 21.30

Un lugar tranquilo: Día 1 22.30

#### C. C. Los Fresnos

Back to Black 22.30

Bad Boys: Ride or Die 18.10 - 20.30 -22.45

Del revés 2 (Inside Out 2) 16.00 - 16.15 - 17.00 - 17.30 - 18.00 - 18.15 - 18.30 -19.00 - 19.30 - 20.00 - 20.30 - 21.00 -21.30 - 22.00 - 22.30 - 23.15

Del revés 2 (Inside Out 2) (VOSE) 16.30 Garfield: la película 16.00

Horizon: An American Saga - Capítulo 1 16.00 - 18.00 - 19.00 - 21.30 - 22.00

Los vigilantes 23.30 Nausicaă del Valle del Viento (VOSE)

16.00 Sombras del pasado 20.15

Un lugar tranquilo: Día 1 16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.30

#### Comercial Trasona

Casa en Ilamas 18.00 - 20.15 - 22.20 Un lugar tranquilo: Día 1 18.15 - 20.15

Del revés 2 (Inside Out 2) 18.00 - 18.30 - 19.00 - 19.30 - 20.00 - 21.00 - 21.30 -22.00

The Artic Convoy 20.15

Sombras del pasado 18.00

- 22.15

Bad Boys: Ride or Die 18.00 - 20.00 - 21.00 - 22.15

Los vigilantes 20.15 - 22.15

Descansa en paz 20.15

Vidas perfectas 18.00

El reino del planeta de los simios 22.00 Furiosa 22.15

Garfield: la película 18.15

#### Cartelera Comercial Siero

Del revés 2 (Inside Out 2) 15.45 - 16.20 - 17.00 - 17.15 - 17.35 - 18.15 - 18.45 -19.15 - 19.40 - 20.00 - 20.45 - 21.45 -22.30

Un lugar tranquilo: Día 1 16.45 - 19.30 - 21.15 - 21.30 - 22.00

Kinds of Kindness 16.05 - 18.00 - 21.30 Bad Boys: Ride or Die 16.00 - 19.45 -22.40

Horizon: An American Saga - Capítulo 1 17.20 - 21.15

Dragon Ball Z Kai 15.45

Hit Man. Asesino por casualidad 18.40 Los vigilantes 22.15

#### **Estrenos**

#### Horizon: An American Saga, capítulo 1

Dirección: Kevin Costner. 181 minutos. Western. Intérpretes: Kevin Costner, Sienna Miller, Sam Worthington.

Un lapso de 15 años de expansión y asentamiento del oeste estadounidense antes y después de la Guerra Civil. ★★



#### Kinds of Kindness

Dirección: Yorgos Lanthimos. 165 minu-tos. Drama. Intérpretes: Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe.

Fábula en forma de tríptico que narra tres historias: la de un hombre atrapado que intenta tomar las riendas de su propia vida; la de un policía aterrado porque su mujer, que había desaparecido en el mar, ha vuelto y parece otra persona, y la de una mujer decidida a encontrar a alguien con un don especial, destinado a convertirso an un prodicios a líder espiritual. tirse en un prodigioso líder espiritual.

#### **Detective Conan: The** Million-dollar Pentagram

Dirección: Tomoka Nagaoka. 90 minutos. Animación

La historia tiene lugar en Hakodate, Ho-kkaido. En el teaser visual, Heiji y Kazuha se miran fijamente con las mejillas sonrojadas. Encima de ellos está el rival mortal de Heiji, Kid el Ladrón Fantasma, que tiene una historia con Conan, sonriendo sin miedo. \*\*\*

Mala \* Regular \*\* Interesante \*\*\* Buena \*\*\*\* Muy buena

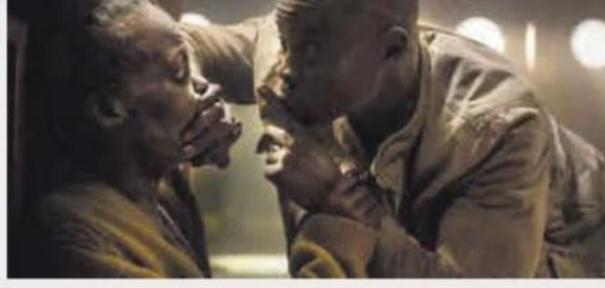

#### Un lugar tranquilo: Día 1

Dirección: Michael Sarnoski. 100 minutos. Terror. Intérpretes: Lupita Nyong'o, Joseph Quinn, Alex Wolff, Djimon Hounsou.

Una mujer llamada Sam trata de sobrevivir a una invasión en la ciudad de Nueva York por criaturas alienígenas sedientas de sangre con oídos ultrasónicos. Tercera entrega de la saga. ★★★



#### Casa en llamas

Dirección: Dani de la Orden. 105 minutos. Comedia. Intérpretes: Emma Vilarasau, Enric Auguer, Maria Rodriguez Soto, Alberto San Juan.

Montse está emocionadísima porque está a punto de pasar un fin de semana con to-da la familia en su casa de Cadaqués, en la Costa Brava. Está divorciada hace tiempo, su ex tiene una nueva pareja, sus hijos han crecido y hace tiempo que hacen su vida sin hacerle ningún caso, pero a Montse nada conseguirá fastidiarle los ánimos. ★★

#### Televisión



10.40 Mañaneros.

14.00 Informativo territorial.

14.10 Ahora o nunca.

15.00 Telediario 1.

15.50 Informativo territorial.

16.30 Salón de té La Moderna.

17.30 La Promesa.

18.30 El cazador stars.

19.30 El cazador.

20.30 Aquí la Tierra.

21.00 Telediario 2. 21.50 La suerte en tus ma-

nos. 22.00 La gran familia.



23.45 Cine. «Rey Arturo: La leyenda de Excálibur». \*\*\*



11.40 Un país para leerlo. 12.10 Mañanas de cine.

> «¡Desenfunda!». \*\*\*

13.40 Vía de la Plata: diario de un ciclista.

14.45 Las rutas de Verónica.

15.45 Saber y ganar.

16.25 El imperio de la viña.

18.10 El escarabajo verde.

18.45 La 2 express. 18.50 Amistoso selección.

21.00 Días de cine.

21.30 Plano general. Invitado: Javier Gutié-

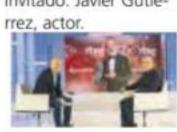

22.00 Historia de nuestro cine. «Sobreviviré». \*\*\*

23.50 Historia de nuestro cine: coloquio.



09.00 Aruser@s.

11.00 Al rojo vivo. 14.30 La Sexta noticias 1ª

edición.

15.10 Jugones.

15.25 La Sexta meteo.

15.45 Zapeando. 17.15 Más vale tarde.

20.00 La Sexta noticias 2<sup>a</sup> edición.

21.00 La Sexta Clave.

21.20 La Sexta meteo.

21.25 La Sexta deportes.

21.30 La Sexta Columna. «Odiocracia: el poder de dividirnos».

22.30 Equipo de investigación.

«El Camino»



23.35 Equipo de investigación. (R)

#### Ante na 3

08.55 Espejo público. 13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano.

13.45 La ruleta de la suerte.

15.00 Antena 3 Noticias 1.

15.30 Deportes. 15.35 El tiempo.

15.45 Sueños de libertad.



17.00 Pecado original.

18.00 Y ahora Sonsoles. 20.00 Pasapalabra.

21.00 Antena 3 Noticias 2.

21.45 Deportes.

21.55 El tiempo.

22.10 Tu cara me suena. «Primera semifinal». 01.30 Tu cara me suena.

Grandes éxitos. 02.45 The Game Show.

#### Cua tro

07.30 ¡Toma salami!

08.25 Callejeros viajero. 10.25 Viajeros Cuatro. «Silicon Valley».

11.30 En boca de todos.

14.00 Noticias Cuatro.

14.55 ElDesmargue Cuatro. 15.15 El tiempo.

15.30 Todo es mentira.

18.30 Tiempo al tiempo.

19.55 Noticias Cuatro.

20.45 ElDesmarque Cuatro.

20.55 El tiempo.

21.05 First Dates. (R) 22.30 Momiamanía.



00.40 Cine Cuatro. «Fantasy Island». ★★ 02.35 The Game Show.

08.00 Asturias hoy.

09.00 TPA Noticias. Matinal.

10.30 Asturias al día.

12.00 Conexión Asturias. (R)

13.00 Mochileros. (R) 14.00 TPA Noticias 1ª edi-

ción. 14.45 TPA Deportes.

15.05 El tiempo.

15.35 Pieces.

15.45 Cine. «Django: si quieres



17.30 Conexión Asturias. 19.30 La cocina de TPA.

20.30 TPA Noticias 2ª edición.

21.50 El Picu.

22.30 Sestaferia. 00.45 Babel. (R)

Telec inco

07.00 Informativos Telecinco.

08.55 La mirada crítica.

10.30 Vamos a ver. 15.00 Informativos

Telecinco.

15.30 ElDesmarque Telecinco.

15.40 El tiempo. 15.50 Así es la vida.

17.00 TardeAR. 20.00 Reacción en cadena.

21.00 Informativos Telecinco.

21.35 ElDesmarque Telecin-CO.

21.45 El tiempo.

22.00 ¡De viernes!



02.00 Casino Gran Madrid Online Show.



**DMax** 

21.03. Dinero en el trastero. 22.00. Misterios desde el aire.

Trece 18.45. Western. «Una pistola al amanecer». 20.30. Trece noticias 20:30. 21.05. Trece al día. 21.40. El tiempo en Trece. 21.50. Classics presentación. 22.00. Cine Classics. «Lo que el viento se llevó».

Teledeporte

15.30. Tenis. ATP 250 de Mallorca. Directo. 17.30. Rugby. HSBC World Rugby Sevens Series: España-Turquía. 17.50. Conexión París. 18.30. Vela. Sail GP: Nueva York. 19.25. Atletismo. Campeonato de España de atletismo al aire libre. Directo. 22.45. Tenis. ATP 250 de Mallorca.

Neox 12.40. Los Simpson. 16.00. The Big Bang Theory. 18.30. El joven Sheldon. 22.00. Cine. «Asesinos».

#### Nova

14.30. Cocina abierta con Karlos Arguiñano. 15.00. Esposa joven. 16.20. La viuda de blanco. 18.00. A que no me dejas. 19.45. Corazón guerrero. 21.30. Guerra de rosas. 00.00. La pre-

Divinity

new york.

20.00. Socialité Club. 21.00. Con olor a fresas. 22.00. Mi nombre es Farah. 22.45. Mundos opuestos.

FDF 13.15. La que se avecina.

Energy 17.30. CSI Miami. 20.15. C.s.i.

Paramount Network

18.00. Los asesinatos de Midsomer. 22.00. Cine. «El último pasajero». 23.55. Cine. «La jungla».

Disney Channel

18.55. Los Green en la gran ciudad. 20.10. Monstruos a la obra. 21.10. Cine. «Trolls 2: Gira mundial».

#### Atentos a...

#### PLANO GENERAL 21:30 La 2

Jenaro Castro conversa con el actor de cine, teatro y televisión Javier Gutiérrez. El intérprete reivindica la subvención del cine como cultura y se muestra temeroso de la enfermedad. Más tarde, Gutiérrez habla de sus dos hijos y muestra una ternura especial por Mateo, su hijo mayor, que no habla y tiene problemas de movilidad.



#### TU CARA ME SUENA 22:10 Antena 3

Arrancan las semifinales del programa, en las que los concursantes tienen que volver a demostrar sus dotes para la imitación. Raquel Sánchez Silva y Palomo Spain se meten en la piel de Nicole Kidman y Ewan McGregor.

#### :DE VIERNES!

22:00 Telecinco

Programa de crónica social que cuenta cada semana con una entrevista en plató a un importante personaje del corazón en la sección denominada Sillón VIP. Asimismo, el espacio ofrece exclusivas y un sentido homenaje a actores de series y películas de siempre, míticos cantantes y nombres inolvidables del mundo del entretenimiento.

#### EL CAMINO

22:30 laSexta El programa analiza el que es, sin duda, el gran fenómeno turístico de España: el Camino de Santiago, que este año va a batir récord, con medio millón de visitantes, unas cifras exorbitantes que tienen su cara A, pero también su cara B. Historiadores reconocidos hablan de cómo se ha desvirtuado el Camino, tanto que ahora el peregrino tipo da paso al llamado turigrino.

BUMBLEBEE 22:00 h. La 1 [\*\*\*] ►Acción. 2018. China, Estados Unidos. Dirección: Travis Knight. Intérpretes: Hailee Steinfeld, Jorge Lendeborg Jr., John Cena, Jason Drucker, Pamela Adlon. 114

min. Color. ■ Tras una emboscada en el año 1987, Bumblebee encuentra refugio en un desguace de una pequeña ciudad costera de California. Charlie, a punto de cumplir 18 años y en plena búsqueda de su lugar en el mundo, lo encuentra averiado y sumamente deteriorado.

#### LA MOMIA

22:30 h. Cuatro [\*\*] ►Aventura. 2017. Estados Unidos, China, Japón. Dirección: Alex Kurtzman. Intérpretes: Tom Cruise, Russell Crowe, Annabelle Wallis, Sofia Boutella, Jake Johnson. 111 min. Color.

■ Tras permanecer largo tiempo sepultada en las profundidades del desierto, una princesa de una antigua civilización se despierta en la actualidad para vengarse de aquellos que le arrebataron su destino.

#### **Series**

#### «Mi Lady Jane», una reina en peligro

Nueva serie de época basada en la

novela de las escritoras estadounidenses Cynthia Hand Brodi Ashton y Jodi Meadows, publicada en 2016. La producción explora una historia ambientada en una realidad alternativa de la dinastía de los Tudor que promete romance y aventura. Es una reinterpretación radical de la historia de la monarquía inglesa, en la que Eduardo VI, el hijo del rey Enrique XVIII, no muere de tuberculosis, Jane Grey no es decapitada, y tampoco su marido. En el centro de esta serie está la brillante y testaruda Jane, que es coronada reina de la noche a la mañana y se encuentra en el punto de mira de infames villanos que quieren su corona... y su cabeza. Prime Video

#### «Aquellos maravillosos 90», un viaje nostálgico

El sexo, las drogas y el rock'n'roll son eternos, al igual que la década de los noventa. La serie, situada en 1995, sigue a Leia Forman, hija de Eric y Donna, los personajes centrales de la serie original. Leia opta por pasar sus vacaciones de verano con sus abuelos Kitty (Debra Jo Rupp) y Red (Kurtwood Smith). En la segunda temporada, la joven, acompañada de su madre, intepretada por Laura Prepon, busca un cambio en su vida, lo que la lleva a forjar nuevas amistades y también a enamorarse. ¿Y quién es el objeto de su afecto? Nada menos que el hijo de Michael y Jackie, interpretados por Ashton Kutcher y Mila Kunis en la serie predecesora. Netflix

#### «Supacell», historia de superhéroes poco convencional

Un drama sobre personas normales que no quieren salvar el mundo. solo tratan de salvarse a sí mismas y a sus familias. Escrita y dirigida por Andrew Onwubolu, más conocido por su nombre artístico Rapman, esta miniserie nos presenta a un grupo de

gente del sur de Londres, que desarrollan inesperadamente superpoderes sin una conexión clara entre ellos, aparte de que todos son de color. Al tiempo que lidian con el impacto en sus vidas diarias, un hombre tiene que reunirlos para proteger a la persona que ama, todo ello mientras evitan a los agentes poderosos y nefastos de una misteriosa organización que se han dado cuenta de sus habilidades especiales... Netflix

#### «Pollos sin cabeza», comedia de Álex de la Iglesia ambientada en el fútbol

Esta nueva serie sigue la vida de Alberto Martín Ruiz, un exfutbolista que no supo gestionar el poco éxito que tuvo. Actualmente es representante de jugadores y todos lo llaman Beto. Acaba de establecerse por su cuenta montando su propia agencia

de representación. Beto intenta mantener un equilibrio entre su delirante mundo profesional y su inestable vida personal con la ayuda de su novia Sonia, una chica que lo conoce como nadie y le pone los pies en la tierra. Justo cuando las cosas empiezan a funcionar, llega el desastre: Martinelli, el agente más poderoso del país, le quita a su mejor jugador. Comienza entonces una carrera para salvar su agencia. HBO Max

## La Galería

Coordina: T. P.

## Leonor irá a Portugal en su primera visita oficial al extranjero

El ministro Albares acompañará el 12 de julio a la Princesa de Asturias, que será recibida en el Palacio de Belém por el presidente, Rebelo de Sousa



La Princesa de Asturias visitará Portugal el próximo 12 de julio, en el que es su primer viaje oficial al exterior. Leonor será recibida en el Palacio de Belém de Lisboa, la capital, por el presidente, Marcelo Rebelo de Sousa. La acompañará el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

El programa de esta visita, que se realiza por invitación expresa del presidente Rebelo de Sousa, «tendrá un enfoque particular en la protección del medio ambiente y la conservación de los océanos, temas prioritarios para Portugal y España», según ha informado el Ministerio de Exteriores en una nota de prensa.

«La elección de Portugal como destino del primer viaje oficial de Su Alteza Real la Princesa de Asturias al extranjero refleja y refuerza los lazos de fraternidad y cercanía que unen a ambos países», asegura el Ministerio.

Albares, junto a su homólogo luso, Paulo Rangel, participará en los diferentes encuentros institucionales que se desarrollarán en Lisboa durante la visita oficial. La Princesa Leonor concluyó el pasado 7 de junio las

prácticas de maniobras en su formación en el Ejército de Tierra, en los montes de Navaleno y San Leonardo de Yagüe, donde ha participado junto a trescientos cadetes de la Academia General Militar de Zaragoza. La actividad forma parte del plan de estudios y está orientada a sacar adelante propuestas de instrucción y adiestramiento adquiridos durante el curso. La Princesa Leonor ingresó en agosto del año pasado en la Academia General Militar para comenzar su formación militar, que continuará en la Escuela Naval de Marín (Pontevedra) y la Academia General del Aire de San Javier

(Murcia).

La heredera del trono fue una de las protagonistas de las celebraciones por los 10 años de reinado de su padre, Felipe VI, el pasado 19 de junio. Por sorpresa ella y la Infanta Sofía, se saltaron el protocolo antes del almuerzo en el Palacio Real y, tras unas breves palabras de Felipe VI, las hermanas salieron a pedir un brindis por sus padres: «Mamá, papá, majestades. Perdón por colarnos», dijeron, antes de agradecer a los monarcas el trato recibido.

El viaje a Portugal de la hija mayor de Felipe VI se enmarca en la incipiente agenda de la Princesa de Asturias, quien juró la Constitución el pasado 31 de octubre tras alcanzar la mayoría de edad y se dispone a recibir su despacho de alférez el próximo 3 de julio de manos del Rey tras haber completado su primer año de formación castrense en la Academia General Militar de Zaragoza.

#### Bill Cobbs, actor de «El guardaespaldas» y «Oz», fallece a los 90 años

La Princesa

Leonor.

Bill Cobbs, actor estadounidense entre cuya filmografía se encuentran «El guardaespaldas», «Noche en el museo» y «Oz, un mundo de fantasía» falleció a los 90 años en California. Nacido en Cleveland en 1934, Cobbs hizo su primera aparición en la gran pantalla en la cinta de 1974 «Pelham 1,2,3».

#### Bibiana Fernández vuelve al teatro con «La señora»

Bibiana Fernández vuelve a los escenarios con «La señora» un espectáculo inspirado «Las criadas», de Jean Genet, con el que la actriz hace gala de su vena dramática. «El día que te acomodas es la muerte. No salir de la zona de confort es el principio del fin, sobre todo cuando te vas haciendo mayor», cuenta.



#### Taylor Swift disparó el gasto en hoteles y tiendas de Madrid

Los conciertos de Taylor Swift celebrados en Madrid el 29 y 30 de mayo coincidieron con un aumento del 31 % en el gasto interanual de hoteles y un 35 % en el de las tiendas de ropa. Con la llegada de cientos de miles de «swifties» los restaurantes registraron un incremento en las ventas del 16%.

www.lne.es Gijón

Domicilio: Leopoldo Calvo-Sotelo, 7. 33007 OVIEDO. Apartado de Correos 233. 33080 OVIEDO Teléfono 98 527 97 00. Correo electrónico: Ine.redaccion@epi.es / Inepublicidad@epi.es

■ GUÓN: Teléfonos: 98 534 24 73 - 98 535 61 45

AVILÉS: Teléfonos: 98 552 06 88

■ LANGREO: Telefonos: 98 56736 75 - 98 569 76 57







Depósito Legal O-2-1958 (Edición General), AS-751-2001 (Edición de Gijón), AS-752-2001 (Edición de Oviedo), ISSN 1131-8279 (Edición General), 1136-1557 (Edición de Gijón), 1136-1549 (Edición de Avilés), 1136-1549 (Edición de Oviedo) (Edición de Oviedo)

## Cómo hacer hablar a las piedras

La Campa Torres exhibe instrumentos medievales fabricados a partir de recreaciones digitales halladas en iglesias: «Es arqueología experimental»

S. F. Lombardía Gijón

«Esto es una manera de hacer arqueología experimental: se está haciendo hablar a las piedras». Lo dijo ayer Paloma García, directora de la red de museos arqueológicos de Gijón, durante la presentación de la llamativa exposición «Canteros del sonido», comisariada por el músico y docente Manuel Paz y en la que se han elaborado varios instrumentos musicales medievales a partir de recreaciones digitales de iconografías descubiertas en iglesias de la región. La muestra ha recurrido a seis lutieres expertos en este tipo de instrumentos y cuenta con la colaboración del Principado y de los ayuntamientos de Llanera, Mieres, Gozón y Villaviciosa, además del gijonés, que es el que la organiza. Parte de ese trabajo de remodelación digital se incluye también en la propia exposición, que se reserva una sala oscura, con gafas de visión 3D, con proyecciones. Completan la muestra las remodelaciones de los dinteles donde aparecieron las iconografías, que han sido pintados con los colores vivos que habrían lucido en su época. «Nos hace una ilusión tremenda», reconoció Paz.

El comisario resumió ayer, día de la inauguración de la muestra –que estará disponible hasta el 29 de septiembre-, los instrumentos medievales que pueden ahora «hablar». Está la ahora llamada corna de Ceares, un instrumento de viento elaborado a partir del cuerno de un macho cabrío. Figuraba en el capitel derecho del arco de triunfo de la iglesia de San Andrés de Ceares, en Gijón, y fue recreada por el lutier Abraham Cupeiro, uno de los mayores expertos de la materia. Él, de hecho, será quien abra el programa de actos complementarios de la exposición. Será este mismo domingo, a las 17.30 horas y en el mismo museo de la Campa: Cupeiro dará una clase magistral sobre la fabricación de instrumentos de viento. Se precisa inscripción previa, con un aforo máximo de 40 personas.

La muestra incluye también una vihuela de arco –antecesora de las violas- elaborada por Antonio Franco y que recrea la que aparece representada en el arco de triunfo de la iglesia de Santa Eulalia de Lloraza (Villaviciosa), y una rota -instrumento de cuerda pulsadaelaborada por Carlos González que reproduce la que figura en la iglesia de Santiago de Arlós de Llanera. También la ya más conocida rota de la iglesia de Santaolaya de Ujo, cuyo descubrimiento se dio a conocer el año pasado, y una gaita elaborada por Chus Solís y que recrea una iconografía muy deteriorada



Detalle de la vitrina con la gaita medieval elaborada por Chus Solís y que recrea a partir de un canecillo aparecido en la iglesia de San Jorge de Manzaneda, en Gozón, junto a varias cañas de prueba que se elaboraron antes de dar con el modelo definitivo. | Juan Plaza

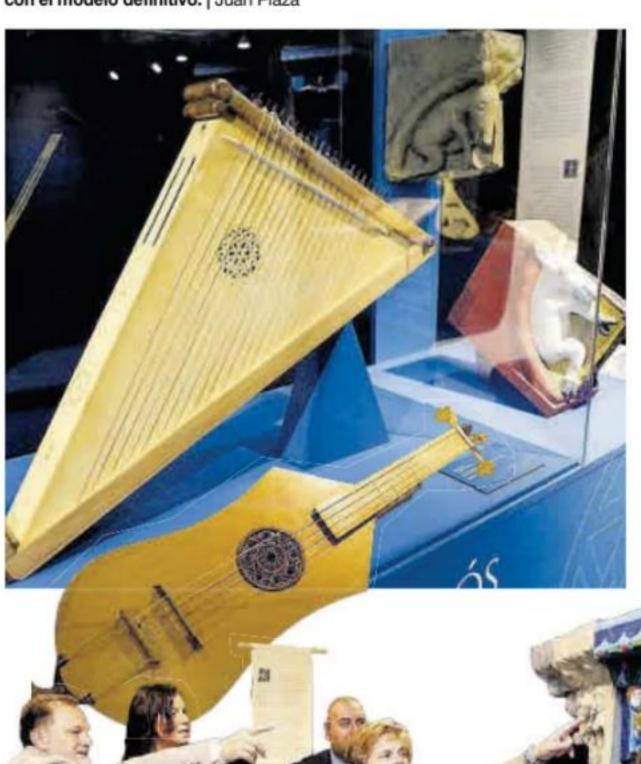

 costó lograr un consenso de que aquello era una gaita- en la iglesia de San Jorge de Manzaneda. También un pandero cuadrado, obra de Ánxel Vega, representado en la misma iglesia de Lloraza, y una cítola realizada por Daniel Rodríguez y que no se basa en ninguna iconografía local, pero que fue un instrumento muy representativo de la época. Las réplicas digitales las lideró el experto Fernando Oliva, el proyecto surgió de la mano de la asociación Amantigua y del Festival de Música Antigua de Gijón, y la Asociación de Belenistas de Gijón ayudó a pintar las recreaciones de los dinteles. «Canteros del sonido» surge tras la participación de más de veinte colaboradores y varios de los instrumentos sonarán en directo en un ciclo de conciertos en la villa romana de Veranes el mes que viene. Se harán también visitas guiadas y un ciclo de po-

nencias previsto para septiembre. «Es una manera excelente de acercarnos con rigor histórico a la Edad Media», defendió Montserrat López Moro, edil de Cultura de Gijón. Estuvo con ella Reyes Ugalde, su homóloga en Villaviciosa.

Arriba, detalles de la rota de Arlós y una cítola medieval. Al lado de estas líneas, por la izquierda, Manuel Paz, Montserrat López Moro, Fernando Oliva y Paloma García, ayer, observando una recreación de un dintel en la exposición de la Campa Torres. 

Juan Plaza

#### El trasluz

#### Dos tumbas gemelas



JUAN JOSÉ MILLÁS

Aquel lunes me dediqué a observar los zapatos de la gente, primero en la calle, luego en el autobús y en el metro, y en los bares y en las cafeterías. Los observé en los ascensores y en la oficina de Correos y en la tienda de proximidad, y hasta en el escaparate de la zapatería, donde los había a pares y de todas las clases: de discoteca, de iglesia, de deporte, de vestir, de tacón alto, de tacón bajo, etcétera. Enterramos a los muertos con zapatos para que los pies no se les escapen como ratas que huyeran de la quema. Un 80% de los zapatos que vi estaban tristes, aunque las bocas de sus dueños rieran a un metro sesenta o setenta de distancia de ellos. Tristes y resignados, como se quedan por la noche debajo de la cama.

Cerca de casa, descubrí en medio de la acera un zapato divorciado o viudo, no sabría decirlo, pero el otro no estaba. Era un mocasín barato, aunque de líneas deportivas, pretencioso, por entendemos. Una especie de quiero y no puedo. Pertenecía al pie derecho y todavía respiraba cuando lo arrojé al contenedor de los restos orgánicos. ¡Qué invento el de los zapatos, pensé, con sus intestinos de calcetines negros o azules en los que se digieren los pobres dedos atrofiados de las extremidades inferiores!

Al día siguiente de este safari, me tumbé en el diván de mi psicoanalista y vi allá, a lo lejos, la punta de los míos, que eran negros y de cordón, como yo, que también soy negro y de cordón. Lo dije en voz alta:

-Soy negro y de cordón. -¿Qué quiere decir? -pregun-

tó ella. Entonces no supe explicárselo, aunque soy negro y de cordón desde que tengo memoria, desde niño. Ya recién nacido era un bebé negro y de cordón. Le hablé, en cambio, de los zapatos últimos de mi madre, deformados por el peso de ella, de su vida, los zapatos con los que la enterramos. La psicóloga emitió un «hum» sin significado. Esa misma tarde, cuando les pedí a los alumnos del taller de escritura que escribieran sobre sus zapatos, bajaron la vista y se los estuvieron contemplando un rato con el gesto contrito del que se asoma a dos tumbas pequeñas y gemelas.